#### deportes

#### Alcaraz, el heredero de Nadal que ya conquistó **Roland Garros**

Con 21 años, el español derrotó al alemán Zverev en la final y por primera vez ganó el Abierto francés.



#### Revés para Netanyahu: con críticas, Gantz dejó el gabinete de guerra

-el mundo

El prestigioso exgeneral consideró que el primer ministro "impide" a Israel avanzar hacia una verdadera victoria en Gaza. Página 7

# LA NACTON

LUNES 10 DE JUNIO DE 2024 | LANACION.COM.AR

## Sacude a la UE el avance de la extrema derecha y Macron llama a elecciones anticipadas

PARLAMENTARIAS. El partido de Le Pen arrasó en Francia; dura derrota de Scholz en Alemania

BRUSELAS (AP).-La extrema derechaeuropea sacudió ayer los cimientos del bloque al lograr importantes avances en las elecciones parlamentarias en varios Estados, particularmente en Francia y Alemania.

Aunque no modificó el equilibrio de poder en Bruselas, ya que el Partido Popular Europeo seguirá siendo la principal fuerza, el terremoto llevó al presidente francés, Emmanuel Macron, a disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones legislativas anticipadas. "No puedo actuar como si nada hubiese pasado", dijo Macron, cuyo partido sacólamitad de los votos del ultraderechista Reunión Nacional, de Marine Le

Pen. En Alemania, en tanto, la oposición exigía al canciller Olaf Scholz, derrotado por los conservadores, a someterse a un voto de confianza mientras que en Italia, Giorgia Meloni ratificó su liderazgo. En España el Partido Popular logró una victoria clara sobre el socialista Pedro Sánchez. Página 2

#### **EL ESCENARIO**

Hacia una era de políticas de derecha

> Ishaan Tharoor Página 6

## La Argentina ganó casi sin exigir a Messi



deportes — La selección argentina aceleró en su puesta a punto para la próxima Copa América de los Estados Unidos con una victoria por 1 a 0 ante Ecuador, en un amistoso disputado en Chicago. A 10 días del debut en el torneo donde buscará defender el título, el equipo de Lionel Scaloni se impuso con un tanto de Ángel Di María, en el primer tiempo, y Lionel Messi solo ingresó en los últimos 35 minutos para regular sus cargas físicas.

#### La cifra de homicidios de Rosario, la más baja desde 2013

VIOLENCIA. Hasta ayer sumaban 52, un 65% menos que en el mismo período de 2023. Página 27

#### EL PULSO DEL CONSUMO

#### Un futuro encriptado entre dos traumas

Guillermo Oliveto PARA LA NACION-

a sociedad argentina se mantiene aferrada al modo → "huir, sufrir v creer". Sobre ese telón de fondo diseñado sobre la base de componentes psicológicos, simbólicos y narrativos de

alta densidad se apoya la realidad cotidiana, dejando a la vista una fragilidad insoslayable. Los datos oficiales del Indec publicados el miércoles indican que en la comparación interanual

en abril la industria cayó 16,5% y la construcción, 37%. En este último sector, a marzo, se perdieron 73.000 puestos de trabajo formales año contra año. Continúa en la página 20

## Caputo prometió bajar el impuesto **PAIS a 7,5%**

DÓLAR. Lo supeditó a que se apruebe la Ley Bases; sería para importaciones

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció anoche que, de ser aprobada la Ley Bases en el Congreso, el Gobierno bajará la alícuota del impuesto PAIS del actual 17,5% al 7,5%. Beneficiaría, en principio, a las importaciones, que hoypagan esa alícuota. El ministro no especificó si la baja se haría extensiva al resto de las operaciones en dólares gravadas. La compra de moneda extranjera y las que se hacen con tarjeta de crédito en el exterior pagan el 30%.

En una entrevista con LN+, Caputo criticó duramente a la oposición, al señalar que con su resistencia a aprobar la ley "tienen un único objetivo, que estratar de voltear a este gobierno". Página 19

#### **EL ESCENARIO**

Segundo semestre, punto de inflexión

Claudio Jacquelin -LA NACION-

Página 13

#### El Gobierno evalúa resignar la privatización de Aerolíneas

Con el objetivo de destrabar la aprobación de la Ley Bases, el Gobierno evalúa excluir a Aerolineas Argentinas de la lista de empresas públicas a privatizar.

Así lo confirmaron a LA NACION fuentes legislativas, que coincidieron también en señalar que la exclusión se concretaría en el recinto del Senado el miércoles.

Hasta el momento, el oficialismo en el Senado parece haber alejado el riesgo de que los proyectos sean rechazados. Página 10

## **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de **Pablo Gaggero** www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar LA JEFA DE LA UE, DECIDIDA A CONTENER EL AVANCE DE LOS EXTREMOS



#### Elecciones en Europa | REORDENAMIENTO PARLAMENTARIO



La francesa Marine Le Pen y Jordan Bardella celebran el triunfo de su partido, Reunión Nacional, en las elecciones europeas

AFF

## La ultraderecha sacude a la UE, pero los europeístas retienen la mayoría

Macron convocó a elecciones legislativas anticipadas tras el resultado; dura derrota en Alemania del canciller Olaf Scholz; el triunfo en varios países de la ultraderecha no alcanzaría para alterar los equilibrios en el Parlamento

#### Luisa Corradini

CORRESPONSAL EN FRANCIA

PARÍS.—Los resultados de la elección del Parlamento Europeo desembocaron ayer en el previsto y sensible avance de la extrema derecha, cuyo peso, sin embargo, no alcanzará para modificar los equilibrios del actual hemiciclo. Pero también, en forma inesperada, provocaron una crisis institucional mayor en Francia.

Los acontecimientos se precipitaron como un torbellino apenas una hora después de cerradas las urnas, cuando el presidente Emmanuel Macron disolvió la Asamblea Nacional y convocó a elecciones anticipadas para el 30 de junio y el 7 de julio, tras constatar que el partido de extrema derecha Reunión Nacional (RN), de Marine Le Pen, había logrado el mejor resultado de su historia.

Elcimbronazo que provocó la dramática decisión anunciada por París -curiosamente-no alterará los grandes equilibrios de fuerzas políticas dentro del Parlamento Europeo. Las fuerzas elegidas ayer en 27 países del continente presentan un fuerte crecimiento de la extrema derecha en

Francia, en Alemania y en Austria. Pero no han conseguido superar a las fuerzas de centroderecha, centroizquierda y centro, que lideran el Parlamento del bloque desde hace 40 años. El Partido Popular Europeo (PPE) seguirá siendo la principal fuerza política del hemiciclodurante los próximos cinco años.

El aspecto más significativo de la elección francesa fue el excelente resultado obtenido por el RN y su candidato Jordan Bardella, que operócomo un ticket lanzado a la conquista del poder. El RN obtuvo 31,5%, contra menos de la mitad (14,%) del partido macronista Renacimiento.

Entre los otros partidos, la izquierda socialdemócrata de Rafael Glucksman duplicó su caudal con respecto a la consulta de 2018, mientras que la ultraizquierda de Jean-Luc Mélenchon se derrumbó a 9,5%.

Con esos resultados, el RN confirma su posición de primer partido de Francia. Su líder, Marine Le Pen, promete desde haceaños que su discipulo Jordan Bardella, de 28 años, será el nuevo primer ministro si Macron debe renunciar y convocar a elecciones presidenciales. Todas las escuelas de opinión prevén que, en esa hipótesis, el RN tendrá enormes posibilidades de acariciar el poder, pues –según todos los politólogos– en los últimos dos años cedieron todos los diques de contención que impedían el acceso de la extrema derecha al poder.

El otro resultado que electrizó a Europa fue el derrumbe del partido socialdemócrata alemán SPD, que -por primera vez en muchos añosquedó en tercera posición detrás del AfDdeextremaderecha, que obtuvo 16% de los votos y se aseguró el control de 16 eurobancas. Más que una proeza del AfD, esos resultados traducen un verdadero derrumbe del SPD del canciller Olaf Scholz, que totalizó apenas 13%, y quedó en posición frágil para mantenerse en el poder. A su vez, la coalición democristiana-socialcristiana (CDU-CSU) obtuvo 30 bancas y recuperó al terreno en los últimos años.

Los partidos de extrema derecha también obtuvieron significativos resultados en Finlandia, donde la coalición de partidos neonazis obtuvo la mayoría relativa con 24,8% votos, peroese avance fue parcialmente compensado con un fuerte repunte

del partido de extrema izquierda radical con 17,3% y un derrumbe de un desprendimiento de la extrema derecha a 7.6%.

En Portugal, los socialdemócratas pasaron a la derecha en el poder por un escaso margen de 31% contra 30%, mientras que el partido de extrema derecha Chega logró un fuerte ascenso al alcanzar entre 8 y 13%.

En Suecia, los partidos socialdemócratas dominaron la consulta, con 23,1%. La derecha obtuvo el segundo lugar, con 17,3%; los ecologistas totalizaron 15,3%; un segundo partido de extrema derecha,13,0%, y la izquierda radical, 10,7% de votos.

En Holanda, la coalición de laboristas y verdes derrotó a la derecha con 21,6%. El Partido de la Libertad (PVV), formación nacionalista de Geert Wilders, obtuvo 17,7% de votos y registró un leve progreso, mientras que el primer ministro liberal solo sacó 11,6% de los sufragios.

Aunque los resultados no son definitivos, una primera proyección permitirá que con 181 bancas el Partido Popular Europeo (conservador) sea la fuerza que dominará las 720 bancas del próximo Parlamento.

El segundo lugar lo ocuparán los socialdemócratas, con 135, seguidos por los liberales de Renew (representados en Francia por el partido de Macron), con 82 diputados, luego los conservadores y reformistas (ECR), de extrema derecha, con 71 diputados, y un segundo grupo de extrema derecha, denominado Identidady democracia (ID), con 62. Ambas formaciones aumentarán así su fuerza total, pero no ejercen un peso determinante por que no actúan juntas. Por el contrario, ambas divergen profundamente en temas tales como el futuro de Europa o la ayuda a Ucrania.LosVerdesobtendrían53diputados y la izquierda radical, 34 bancas. Los partidos no inscritpos tendrán 51 asientos y los nuevos partidos, que aun no decidieron su alineamiento, también reunieron 51.

A partir de mañana comenzarán las negociaciones para decidir quiénes dirigirán la próxima Comisión Europea (CE). Si bien la actual responsable, la alemana Ursula von der Leyen, miembro del PPE, es candidata a su sucesión, nada indica que los jefes de Estado y de gobierno vayana ratificar esa ambición. • "Hay una mayoría de centro para una Europa más fuerte; esto es crucial para la estabilidad. El centro aguanta, pero es cierto que los extremos en la izquierda y la derecha han logrado apoyos"

"Este resultado significa una gran responsabilidad para partidos de centro. Tenemos que tender los puentes necesarios y trabajar con aquellos afines y que comparten nuestros mismos objetivos" "Hay fuerzas que quieren debilitar Europa, pero los europeos dejaron claro que quieren una Europa fuerte. Construiremos un bastión contra los extremistas de izquierda y derecha. Los detendremos"

Ursula von der Leyen
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EUROPEA

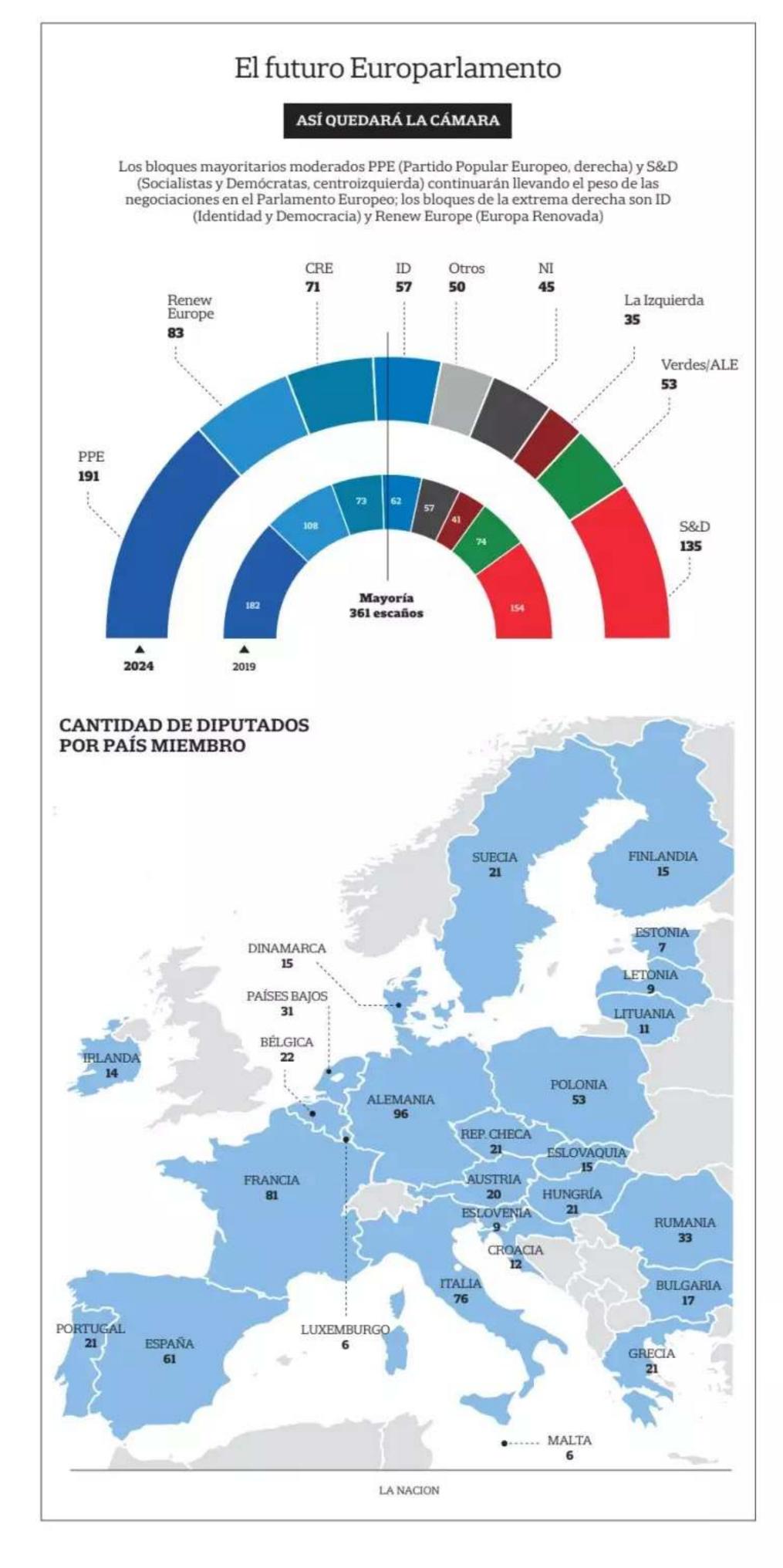

## El avance no inquieta a Bruselas, pero deja heridos a París y Berlín

EL ANÁLISIS

Luisa Corradini

CORRESPONSAL EN FRANCIA

os europeos ratificaron, sin titubeos, su vocación histó-I rica hacia la centroderecha al confiarle nuevamente el control del Parlamento Europeo para un nuevo período de cinco años, en las elecciones legislativas de este domingo. La victoria, sin embargo, resultó opacada por un repunte de la extrema derecha en algunos países claves del bloque. Una tendencia iliberal que no solo parece afianzarse, sino que, en el caso de Francia, asumió las características de un terremoto, provocando la decisión del presidente Emmanuel Macron de disolver la Asamblea Nacional.

En un hecho sin precedentes, el presidente francés anunció ayer sorpresivamente su decisión y convocó a nuevas elecciones para el 30 de junio y 7 julio. Se trata sin duda de un esfuerzo del mandatario francés por clarificar una situación política extremadamente incierta para la estabilidad del país.

"El aumento de los nacionalistas y los demagogos es un peligro para nuestra nación, pero también para nuestra Europa. Para el lugar de Francia en Europa y en el mundo", declaró el presidente en un mensaje televisado al país.

Esedramático anuncio sobrevino en forma abrupta apenas unos minutos después de conocidos los resultados de las elecciones europeas, que se tradujeron en un severo revés para el partido de Macron.

Esa consulta se saldó dentro de las fronteras nacionales con una contundente victoria del partido Reunión Nacional (de extrema derecha), de Marine Le Pen, que totalizó un resultado histórico de 31,5% al término de una elección decepcionante para el gobierno. El partido del presidente obtuvo apenas la mitad de esos resultados (15,2%) y sufrió la peor derrota electoral desde que Macron llegó al poder, en 2017.

#### Derrumbe de Scholz

El segundo aunque también esperado revés que la extrema derecha infligió al gobierno se produjo en Alemania, donde la socialdemocracia del canciller Olaf Scholz llegó en tercer lugar, detrás de la oposición demócratacristiana—de la excanciller Angela Merkel—, pero, sobre todo, detrás de la extrema derecha neonazi de Alternativa para Alemania (AfD).

El grupo, que forma parte de los no inscriptos en el Parlamento después de su exclusión reciente del grupo Identidad y Democracia (ID), obtuvo 16,5% de los votos y llegó en segundo lugar. Con 17 bancas –contra ocho actualmente– en Estrasburgo, AfD supera así a los partidos en el poder en Alemania.

Un score que sin duda debilitará aún más al actual canciller, muy fragilizado por la grave situación económica de su país desde que comenzó la guerra en Ucrania.

#### Impulso

Yla ola es poderosa. Aun cuando no haya conseguido sumergir a la Unión Europea. Los dos grupos de derecha radical deberían reforzar su presencia en el hemiciclo: ECR (Conservadores y Reformistas Europeos), que comprende Fratelli d'Italia, Vox en España o Reconquista en Francia, e ID (Identidad y Democracia), donde se encuentra la Reunión Nacional (RN) de Marine Le Pen y la Liga italiana.

La extrema derecha no solo progresó en Francia y en Alemania. También llegó primera en Austria, donde FPO obtuvo más de 27% de los votos, mientras que en España Vox progresó con relación a las elecciones anteriores de 2019 y obtendría siete diputados, tres más que en la legislatura anterior.

Según proyecciones difundidas por el Parlamento Europeo anoche, ID obtendría 60 bancas, contra 58 actualmente, mientras que ECR pasaría de 68 a 70. Si bien esa progresión no parece de mucha importancia, varios partidos aún no están contabilizados en ambas familias a pesar de que han solicitado incorporarse. El resultado final podría ser, en consecuencia, más elevado.

No obstante, independientemente de los casos individuales, el avance de la extrema derecha en el bloque no fue tan vertiginoso como se temía, mientras que la coalición de centroderecha, centroizquierda y centro conserva la mayoría.

Son numerosos los pequeños Estados donde la derecha radical está ausente. Por ejemplo, en Bulgaria, Croacia, Chipre o Malta. En Polonia, el PiS, derrotado en las legislativas nacionales de octubre pasado, también parecía anoche haber retrocedido: según las proyecciones, obtendría 19 eurodiputados, seis menos que en el Parlamento actual.

El Partido Popular Europeo (PPE) es, en efecto, la primera fuerza del hemiciclo, como lo ha sido en los últimos 40 años. Y esto juega en favor de la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, candidata a su reelección, que prometió anoche construir una muralla contra la extrema derecha y la extrema izquierda. •

4 | EL MUNDO

#### Elecciones en Europa | PREMIOS Y CASTIGOS

# La catástrofe electoral empuja a Macron a una jugada de alto riesgo



Los resultados dejaron mal parado a Macron

HANNAH MCKAY

EL ESCENARIO

Marc Bassets EL PAÍS

a victoria arrolladora de la extrema derecha francesa en las elecciones europeas y la derrota humillante de los partidarios de Emmanuel Macron desencadenaron una crisis política de consecuencias imprevisibles. El presidente, tras conocer un resultado que le da uno de cada tres votos al partido Reunión Nacional (RN), de la ultraderechista Marine Le Pen, anunció la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas.

La decisión tomó por sorpresa a toda Francia e incluso a buena parte de los dirigentes de Macron. Los franceses están llamados a las urnas para elegir a sus diputados el 30 de junio en la primera vuelta y el 7 de julio en la segunda. De esta Asamblea Nacional saldrán el futuro primer ministro y el futuro gobierno. La campaña y su resultado coincidirán con los últimos preparativos de los Juegos Olímpicos de París, que se inaugurarán el 26 de julio y en los que Francia pretende ofrecer su mejor imagen al mundo.

Si el resultado de las elecciones europeas en Francia ya ha provocado un terremoto político, la hipótesis de la llegada al poder de un partido como el de Le Pen a uno de los dos países centrales de la UE—el otro país en situación similar es Alemania— dibuja escenarios hasta ahora desconocidos y, para muchos, inquietantes. Aunque en Francia es el presidente quien se ocupa de la política internacional, no sería inocua la llegada al gobierno de un partido reacio a ayudar a Ucrania y con una tradición de vínculos con la Rusia de Vladimir Putin.

Los partidarios de Macron forman el primer grupo en la Asamblea Nacional. Pero desde las legislativas de 2022, los macronistas han gobernado a golpe de decreto al carecer de mayoría absoluta en el recinto. Algunos sondeos, reforzados por los resultados de las elecciones europeas, indican que la extrema derecha de RN, hoy grupo principal de oposición, podría convertirse en la primera fuerza parlamentaria y optar por elegir a un primer ministro de su color.

"No puedo hacer, al final de esta jornada, como si no hubiese ocurrido nada", justificó Macron en un discurso a la nación, antes de anunciar la disolución parlamentaria y las nuevas elecciones. "Esta decisión es un acto deconfianza, deconfianza en ustedes, queridos compatriotas, y en la capacidad del pueblo francés de tomar la decisión más justa para él mismo y para generaciones futuras".

El presidente defendió que "no hay nada más republicano que dar la palabra al pueblo soberano". Explicó que "una fiebre se ha apoderado estos últimos años del debate público y parlamentario". Y añadió: "Francia necesita una mayoría clara para actuar en la serenidad y la concordia". Le Pen aplaudió la decisión de Macron y declaró: "Estamos preparados para ejercer el poder".

Aunque la consecuencia de las elecciones europeas en Francia ha sido una sorpresa, no lo ha sido en absoluto el resultado, previsto desde hacía semanas por los sondeos. RN, con el joven y pujante Jordan Bardella como cabeza de lista, ha obtenido el 33,3% de los votos, casi 10 puntos más que en 2019.

Renacimiento, los partidarios de Macron encabezados por la eurodiputada Valérie Hayer, logró menos de la mitad de votos que la extrema derecha, el 14,4%. Hace cinco años había sacado el 22,4%.

Para encontrar una victoria de dimensiones comparables a la lista de Bardella, hay que remontarse a 1984. Ese año, ganó las europeas en Francia, con el 43% de los votos, una coalición de partidos de centroderecha encabezada por Simone Veil, superviviente de Auschwitz, artifice de la legalización del aborto en su país y primera presidenta de la Eurocámara. Los triunfadores de hoy son sus adversarios de entonces: el Frente Nacional de los 80, viejo partido ultra fundado, entre otros, por colaboracionistas con la Alemania nazi, y antecesor del actual RN.

Es habitual que los votantes utilicen las europeas para sancionar a quien ocupa el poder: los de Le Pen ya ganaron las europeas de 2014 y 2019. En ningún caso, sin embargo, lo hicieron contanto margen. Y esto es lo que ha hecho saltar todas las alarmas en el Elíseo y precipitó la decisión de Macron.

El amplísimo triunfo de RN es un paso gigante en su ambición de ser considerado un partido fiable y aceptable en el paisaje político francés. El resultado acredita que definitivamente ha roto los diques que lo mantenían en los márgenes de la centralidad política y que se ha consolidado como opción preferente en buena parte de las categorías socioeconómicas y demográficas.

En RN están convencidos de que este resultado es "el primer paso hacia el Elíseo". El mandato de Macron termina en 2027 y no puede volver a presentarse. Las legislativas, y la posibilidad de que Francia tenga un primer ministro de un partido que hace unos años vivía en el ostracismo, serían otro paso gigantesco, quizá decisivo.

Pero en el entorno de Macron insisten en que nada está decidido. "Vamos [a estas legislativas] para ganarlas", dicen. Estas fuentes, que piden anonimato, aseguran que buscarán "una mayoría para actuar con fuerza en favor de los franceses". Y descartan situarse en un escenario de cohabitación. Es decir, un presidente, Macron, que llegó al poder en 2017 con la bandera del europeísmo y el combate contra el populismo, y la extrema derecha, trabajando mano a mano con un primer ministro de RN. © El País, SL

## La extrema derecha y los conservadores acorralan a Scholz



El canciller alemán, Olaf Scholz, bajo fuerte presión

MICHAEL FISCHER/DPA

EL ESCENARIO

Elena G. Sevillano El PAÍS

BERLÍN a oposición conservadora de la Unión la suma de los democristianos de la las elecciones europeas en Alemania, según las últimas estimaciones a partir del recuento oficial ofrecidas por la televisión pública ARD, con el 30,2% de los votos. Todas las miradas se dirigen, sin embargo, hacia el segundo puesto, que corresponde a la formación de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD), con el 15,9% de las boletas. Las encuestas de estos últimos días predecían un triple empateentre el partido ultra, los socialdemócratas del SPD y Los Verdes. Pero si los datos provisionales se confirman, tanto el SPD como los ecologistas habrían quedado varios puntos por debajo: 13,9% los primeros y 11,9% los segundos.

Los desastrosos resultados del partido de OlafScholz, yde su principal socio de gobierno, Los Verdes, provocaron las primeras reacciones de la oposición conservadora, que reta al canciller a someterse a una cuestión de confianza en el Parlamento. "Lo que estamos viendo es desastroso. O el semáforo [así se conoce a la coalición, por los colores asociados a los tres partidos: socialdemócratas, verdes y liberales] cambia de rumbo o tiene que despejar el camino para nuevas elecciones", aseguró el secretario general de la CDU, Carsten Linnemann, tras conocerse los sondeos a boca de urna. El SPD cosechó el peor resultado de su historia en unos comicios europeos.

Los tres partidos de la coalición perdieron en conjunto casi 11 puntos respecto de los últimos comicios europeos, celebrados en 2019. A falta de poco más de un año para las próximas elecciones federales, los ciudadanos enviaron un mensaje muy potente a Scholz y a sus socios, que tienen prácticamente desde el inicio de la legislatura una intención de voto que no les permitiría volver a formar gobierno. El partido que peor resultado obtuvo son Los Verdes, que perdieron 8,5 puntos porcentuales, en línea con los malos resultados de las formaciones ecologistas en toda la Unión.

El resultado del partido ultra marcará el panorama político alemán en los próximos meses. Alemania se enfrentará en el otoño boreal a tres elecciones regionales cruciales en el este, en las que AfD podría arrasar. Las encuestas dan a los ultraconservadores alrededor del 30% de los votos tanto en Turingia como en Brandeburgo y Sajonia, lo que complicaría enormemente mantener el "cordón sanitario" que el resto de los partidos siguen aplicando a esta formación. En el este alemán, AfD ha sido la primera fuerza. Si los

seis estados federados que formaban la antigua República Democrática Alemana (RDA) fueran un país, los ultras habrían vencido con el 27% de los votos. "¡Somos el partido más fuerte en el este!", repetía entusiasmada la copresidenta de la formación, Alice Weidel, en sus intervenciones televisivas tras el cierre de los colegios, a las 18.

Los liberales del FDP, el tercer socio del gobierno del canciller Scholz, lograron el 5,1% de los sufragios, mientras que Die Linke (La Izquierda) se queda en el 2,7%. En cambio, la nueva formación de corte populista de la antigua líder de Die Linke, Sahra Wagenknecht, habría obtenido el 6% de los votos, es decir, habría superado no solo a sus antiguos socios, sino también a los liberales.

"Es necesario un cambio de política en Alemania. Pido al canciller, a los socialdemócratas, a los verdes y al FDP que lo hagan. Las cosas no pueden seguir como en los últimos dos años y medio", aseguró el líder de la oposición, el democristiano Friedrich Merz. "Están ustedes dañando a nuestro país con sus políticas migratorias. Corrijan el rumbo, es necesario para nuestro país", agregó. Ursula von der Leyen, miembro de la CDU y candidata a presídir de nuevo la Comisión Europea, felicitó a sus compañeros desde Bruselas: "Estamos encantados con lo que han conseguido".

Alemania votó ayer a sus representantes en Europa con una incógnita en mente: qué resultado obtendría AfD. Hasta hace dos días, el segundo puesto parecía estar extremadamente reñido con un triple empate en el 14%, según la última encuesta de la televisión pública ZDF. Otros sondeos atribuían a AfD hasta el 17%, un salto notable desde el 11% de los anteriores comicios europeos.

Pese a que los ultras alemanes han llegado a recoger más del 20% de la intención de voto, su resultado supone un gran éxito para un partido que en los últimos meses se ha visto acosado por escándalos relacionados conacusaciones de espionaje y corrupción. En enero pasado, decenas de miles de personas se manifestaron en varias ciudades alemanas contra AfD después de que salió a la luz una reunión que miembros de la formación mantuvieron en Potsdam con neonazis sobre un plan para expulsar a millones de extranjeros.

AfD se enfrenta al aislamiento en Europa después de ser expulsado del grupo derechista Identidad y Democracia (ID), liderado por la francesa Marine Le Pen, como reacción a una entrevista de su candidato, Maximilian Krah, en la que afirmó que no todos los miembros de las SS de Adolf Hitler habían sido criminales. Los partidos de extrema derecha, nacionalistas y populistas se están reorganizando en Europa. En las próximas semanas se verá en qué grupo se encuadran los alemanes, que tendrán entre 16 y 17 eurodiputados. © El País, SL

LA NACION | LUNES 10 DE JUNIO DE 2024

## Meloni sella una victoria que la empodera en el bloque y aún más en Italia

Giorgia Meloni, antes de votar en Roma

TIZIANA FABIJAFP

#### EL ESCENARIO

Elisabetta Piqué CORRESPONSAL EN ITALIA

uiso que las elecciones europeas fueran un virtual referéndum sobre sí misma para fortalecerse a nivel interno y externo. Y así fue. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que se había presentado como candidata testimonial de su partido posfascista Hermanos de Italia y había llamado a los electores a escribir "Giorgia" en las boletas –aún sabiendo que jamás iría a Bruselas–, logró su objetivo.

Después de 18 meses en el poder, en efecto, según los primeros sondeos de boca de urna de SkyTg24 You Trend, nada ha cambiado para Meloni y su partido, que cosechó el 28,5% de los votos y sigue siendo el más votado por los italianos.

Los boca de urna indicaron, así, que, de acuerdo con esos vientos de derecha que soplaron en toda Europa, Meloni no solo superó a los partidos de la oposición de centroizquierda, sino también, y sobre todo, a sus aliados en la coalición de centroderecha, a los que casi triplicó, ya que Forza Italia habría obtenido el 10%, superando a la Liga de Matteo Salvini, que obtuvo un magro 8,3%.

En una decisión estratégica, a fines de abril pasado Meloni, de 47 años, había decidido involucrarse personalmente en estos comicios presentándose como candidata testimonial en las cinco circunscripciones italianas, bajo el lema de campaña "Con Giorgia, Italia cambia Europa".

"Me presento como candidata para que quede claro que el 8 y el 9 de junio se votará para darles aún más fuerza a nuestro gobierno y a Italia en Europa, y lo hago porque siempre me consideré un soldado: los soldados, cuando tienen que hacerlo, no dudan de ir a la primera línea", aseguró. "Si aún creen en mí, escriban solo Giorgia [en la boleta], porque sigo siendo solamente una de ustedes, a quien pueden tutear sin formalismos y sin distancia. No me va a cambiar la política, no me voy a aislar. Pero necesito saber una vez más si vale la pena hacer la vida que hago, solo me interesa el juicio de los italianos", explicó, al lanzarse en primera persona en estos comicios, vistos por muchos como virtuales elecciones de mitad de mandato.

Ese llamado a votar a "Giorgia" también significó un modo de polarizar al máximo la competición con la mujer que es la líder del bando contrario, es decir, la líder del Partido Democrático (PD), Elly Shlein.

Shlein, que también fue candidata testimonial –algo mal digerido por muchos en su partido–, llevó al PD a sacar el 23%, siempre según la misma encuesta preliminar de SkyTG24, y tener una mucho mejor elección con respecto a las elecciones de fines de 2022, y superando por varios puntos al Movimiento Cinco Estrellas, del expremier Giuseppe Conte (12,5%), que tuvo una performance peor.

Más allá del PD, el principal partido de la oposición de centroizquierda, en verdad lo que más le interesaba a Meloni, en el poder desde fines de 2022, al frente de una coalición junto a otros dos partidos de derecha, -Forza Italia, del fallecido Silvio Berlusconi, y la Liga, de Matteo Salvini-, era dejar en claro quién manda. Objetivo que también logró con creces, ya que, de confirmarse los primeros datos, como había ocurrido en los comicios nacionales, Hermanos de Italia dejó en ridículo a estas dos fuerzas y sobre todo a su máximo competidor interno, es decir, su aliado, pero adversario, Salvini, vicepremier y ministro de Transporte e Infraestructura de su gobierno.

A diferencia del también vicepremier y canciller Antonio Tajani, que también optó por presentarse como candidato testimonial de Forza Italia, Salvini jugó otra carta y no cedió a esta costumbre bien italiana de presentarse como falso candidato. En una movida más que disruptiva, que causó un terremoto internoen la Liga, decidió poner como candidato en las cinco circunscripciones a Roberto Vannacci, un personaje de lo más polémico. Se trata de un exgeneral del Ejército que a mediados del año pasado repentinamente saltó a la fama a través de un libro, Il mondo al contrario (El mundo al revés), de contenido machista, xenófobo y homófobo, que se convirtió en un fenómeno editorial.

Vannacci no resultó una buena apuesta de Salvini, que logró que el legendario "senatur" Umberto Bossi, el creador de la antes llamada Liga Norte, hace cuarenta años, de 81 años, anunciara que dejaba de votar por su partido, en una estocada a Salvini. "La Liga ha sido traicionada", dijo Bossi, que hizo saber que iba a votar por Marco Reguzzoni, exjefe de la bancada de la Liga en Diputados, que se presentó como candidato independiente de Forza Italia, el partido de su viejo amigo Berlusconi.

El voto no es obligatorio en Italia, país que eligió a 76 diputados de los 720 del Europarlamento y que fue el último de Europa en cerrar las urnas, ayer, a las 23, y donde también pudo votarse el sábado. Tal como se temía, hubo una abstención récord: de los 51 millones de personas habilitadas se presentó solamente el 51%, según las primeras estimaciones, una caída histórica con respecto al 56,1% de las elecciones europeas de 2019. "Deberían hacer votar un día de semana, no un fin de semana y cuando ya parece verano, con más de 30°C: muchos se van a la playa", comentó a LA NACION Mariana, fiscal de una mesa electoral desierta de una escuela del centro de Roma. •

## A Pedro Sánchez de poco le sirvió el contrapunto con Milei



Pedro Sánchez, después de ejercer su voto

Ricard González PARA LA NACION

EL ESCENARIO

I Partido Popular logró ayer una victoria clara sobre el partido socialista de Pedro Sánchez en unas elecciones europeas en las que, tal como sucedió en buena parte de los países europeos, se registró un aumento del apoyo a los partidos de la extrema derecha. La formación de Alberto Núñez Feijóo se impuso con cuatro puntos de ventaja al PSOE, una mejora sensible respecto de los 1,40 puntos que le sacó en las generales de hace casi un año. Ahora bien, la participación esta vez fue mucho menor, de cerca del 50%, por lo que es difícil hacer una extrapolación de estos resultados a los de unas generales.

Desde el PSOE, durante los últimos días se había recurrido a un símil futbolístico para definir las elecciones y se había hablado de "remontada", haciendo referencia al hecho de que hace apenas tres meses, antes de las elecciones catalanas, las encuestas preveían una victoria del PP de hasta siete puntos. Aunque, ciertamente, los socialistas han mejorado esas previsiones, se han quedado lejos del empate técnico al que aspiraban. En todocaso, su derrota no es lo suficientemente abultada como para forzar un adelanto electoral, como sí ha sucedido en Francia, que era el gran objetivo de Feijóo.

Como ya hizo en las elecciones generales del año pasado, el principal argumento de Sánchez ante el electorado fue presentarse como el bastión del progreso frente a la extrema derecha.

Peroesta vez su estrategia consistió en buscar el cuerpo a cuerpo con un líder extranjero, el presidente argentino, Javier Milei, convertido en una especie de símbolo de la ultraderecha global. La campaña se inauguró con la polémica por la acusación de Milei en una visita a España a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, de ser una "corrupta". Y concluyó en un mitin en el que Sánchez volvió a sacar a relucir a Milei, señal inequívoca de que creía que lo favorecía electoralmente: "La disyuntiva es clara. O estamos con la justicia social o estamos con Milei".

Con ya prácticamente todos los votos escrutados, el PP obtuvo un 34% de los sufragios y 22 escaños en la Eurocámara, por un 30% y 20 escaños del PSOE. Vox se consolida como la tercera fuerza del país, al rozar el 10% de los votos y sumar seis escaños, dos más que en 2019. El buen resultado de la ultraderecha en España se completa con la irrupción de una nueva formación, Se Acabó la Fiesta, del influencer Alvise Pérez, que entrará en el Parlamento Europeo con 3 diputados y un 4,5% de los votos.

Por su parte, la izquierda española, que

se presentó dividida entre Sumar, el partido de Yolanda Díaz, y Podemos, liderado por la exministra Irene Montero, registró una leve caída. Mientras que en 2019 con una sola lista logró 6 europarlamentarios, esta vez será uno menos. Sumar cosechó tres diputados, por dos de sus ex compañeros de partido. Por encima de Sumar en votos quedó la coalición de la izquierda nacionalista periférica (Esquerra Republicana, Bildu y BNG), que se hizo con tres diputados, seguida de Junts y el PNV, con un escaño cada uno.

Una hora después de conocerse el resultado, Núñez Feijóo compareció ante la prensa para valorar los resultados y se mostró eufórico. "Los resultados son los mejores resultados [para el PP] en unas elecciones europeas en los últimos 25 años... Ha empezado un nuevo ciclo político en España", dijo orgulloso Feijóo, que señaló que todos los socios de Sánchez en el Congreso de los Diputados perdieron apoyos en esta contienda. Durante su alocución en la sede del partido, cuadros y dirigentes del PP corearon "presidente, presidente!".

Con su victoria, Feijóo puede presumir de que su estrategia de "nacionalizar" la campaña, evitando abordar los debates relativos a la Unión Europea, ha funcionado. El PP optó por plantear la contienda como un plebiscito sobre Sánchez poniendo en el centro la cuestión de la amnistía a los líderes y activistas catalanes, el precio que puso el expresidente catalán en el exilio Carles Puigdemont para apoyar la investidura de Sánchez. La medida fue aprobada de manera definitiva el pasado 30 de mayo; es decir, en plena campaña.

Adiferencia de Feijóo, Sánchez no compareció ante la prensa, a pesar de que sí tuvo un papel muy activo durante la campaña. La exministra Teresa Ribera, cabeza de cartel del PSOE en las europeas, fue la encargada de ofrecer la perspectiva del PSOE. "Somos el partido en el gobierno de todos los países europeos con un mejor resultado", dijo Ribera, tratando de buscar una interpretación positiva de los resultados, que llegó a calificar de "magníficos". Ribera presumió de que el PSOE es "el muro de contención de la extrema derecha", y acusó al discurso del PP de haber propiciado el aumento de este espacio político.

Con estos comicios europeos, termina un larguísimo ciclo electoral en España que se inició hace un año con las elecciones municipales, siguió con las generales y luego con las elecciones gallegas, vascas y catalanas. En teoría, ahora se abre un largo período de tres años sin contiendas electorales, siempre y cuando Sánchez consiga consolidar su heterogénea mayoría de gobierno. Su próximo reto será aprobar los presupuestos del año próximo, después de haber prorrogado los de 2024 a causa de un estado continuo de campaña electoral.

#### Elecciones en Europa | UN GIRO Y LIDERAZGOS FORTALECIDOS

#### LOS GANADORES DE LAS ELECCIONES EUROPEAS



### MARINE

LÍDER DE REUNIÓN NACIONAL (RN)

Con más de 16 puntos de diferencia, el partido de extrema derecha Reunión Nacional, el partido de Le Pen, con Jordan Barbella como candidato, arrasó en las elecciones europeas, creando un torbellino político en Francia que llevó a Emmanuel Macron a disolver la Asamblea y convocar elecciones.



### **GIORGIA**

PRIMERA MINISTRA DE ITALIA

El partido de la primera ministra italiana, Hermanos de Italia, que en 2019 se tuvo que conformar con seis diputados, venció en estas elecciones y acentuó su presencia en la escena política que lo llevó a ser el partido líder de la coalición de gobierno de derecha conformada por La Liga y Forza Italia.



## ALBERTO

LÍDER DEL PARTIDO POPULAR (PP)

Los conservadores del Partido Popular ganaron en España las elecciones europeas al lograr 22 escaños de los 61 en juego en el país, aunque tuvieron un desempeño peor que el que auguraban las encuestas. Núñez Feijóo tomó este resultado como un plebiscito sobre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

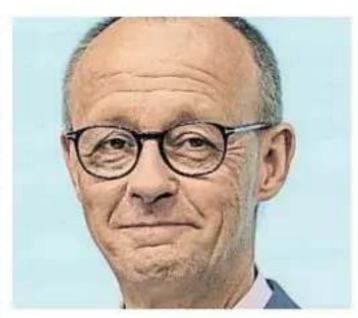

#### FRIEDRICH MERZ

LÍDER DE LA UNIÓN DEMÓCRATA CRISTIANA

El shock para el gobierno de Alemania fue notorio después de que la CDU se consolidara como primer partido en Europa, seguido de la ultraderecha, que superó a los socialdemócratas de Olaf Scholz, que había puesto su rostro en los carteles electorales. Merz lo consideró una gran derrota para el canciller.

#### OPINIÓN

Ishaan Tharoor THE WASHINGTON POST

WASHINGTON ace años que venimos hablando de una tendencia al parecer inexorable: poco a poco, la ultraderecha europea iba ganando terreno y se acercaba cada vez más al poder. Los cortafuegos políticos contra las facciones extremistas antes consideradas inaceptables fueron cayendo país por país. El "cordón sanitario" erigido por los partidos más tradicionales contra los descendientes putativos de los movimientos fascistas de Europa había finalmente colapsado. Se viene la ultraderecha, tronaban los titulares de la prensa.

Y los resultados iniciales de las elecciones para el Parlamento de la Unión Europea parecen indicar su llegada definitiva. En todo el continente, y especialmente en algunos de sus países más grandes, los partidos de ultraderecha lograron resultados contundentes y marcaron récords. La ventaja obtenida no es un pase libre para llegar al poder -la bancada mayoritaria en el Parlamento sigue siendo la coalición de partidos europeos de centroderecha, que puede colaborar con la centroizquierda tradicional-, pero pone el foco en una tendencia más profunda. La Unión Europea, elogiada durante años como un bastión posnacional de los valores de la democracia liberal, ahora no solo es hospitalaria con el nacionalismo iliberal, sino también posible cuna de una nueva era de derecha política en Occidente.

La votación arroja una lectura desalentadora para centristas incondicionales como el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz. Según las encuestas en boca de urna, los socialdemocratas de Scholz quedarían en un humillante tercer lugar, detrás de sus principales rivales de centroderecha y el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD). Y Macron sufrió la derrota de su partido frente a la líder de extrema derecha Marine Le Pen. un castigo tan terrible que el presidente francés disolvió la Asamblea Nacional y programó elecciones

## La Unión Europea enfila hacia una nueva era de políticas de derecha en Occidente

parlamentarias anticipadas.

Sus dificultades tienen su eco del otro lado del Atlántico, donde el presidente Biden libra una dura batalla contra un movimiento trumpista que se ve explícitamente alineado con los partidos antiinmigrantes y "antiwoke" de la extrema derecha res europeos de extrema derecha, europea.

"Hace casi una década, en la primavera boreal de 2016, cuando los votantes del Reino Unido votaron a favor de abandonar la Unión Europea, se produjo el terremoto del Brexit, que fue la señal temprana de una tendencia global hacia el nacionalismo conservador", escribió Nicholas Vinocur, de la revista Politico. "En retrospectiva, parece claro que ese movimiento en Europa en parte impulsó la sorpresiva victoria de Donald Trump sobre la demócrata Hillary Rodham Clinton en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de aquel mismo año".

Por supuesto que el Parlamento de la Unión Europea no es la institución más importante del continente. De hecho, ese Parlamento es menos poderoso que otras ramas institucionales de la UE, aunque ayuda a establecer la agenda del bloque. "No puede lanzar leyes por iniciativa propia, pero puede vetarlas y darles forma, y es responsable de aprobar el presupuesto de la UE, lo que le confiere cierta autoridad para marcar la agenda", explicaron otros periodistas. "El año pasado, los miembros del Parlamento Europeo desempeñaron un papel clave en la negociación de las históricas regulaciones de la inteligencia artificial en la UE. El Parlamento también tiene la última palabra sobre la elección del presidente de la Comisión Europea, tal vez el cargo más poderoso del bloque."

Todo indica que Ursula von der Leyen, la política alemana de centroderecha que ocupa el cargo desde hace cinco años, busca un segundo mandato. Esta vez, tal vez busque el respaldo de algunos lídeen concreto, de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que se ha abierto camino desde la oscuridad de los márgenes hacia la corriente principal europea con mayor eficacia que cualquier otro líder nacionalista de Europa Occidental.

Para los analistas, el ascenso de Meloni es un ejemplo perfecto de cómo la extrema derecha puede llegar al poder: en Italia, la centroderecha quedóvaciada y no demostró ser una barrera para un partido cuyos

#### "EFECTO MILEI", EL TUIT DEL PRESIDENTE

Después de mantener fuertes cruces con referentes de la izquierda europea y de enfrentarse abiertamente con el presidente español, el socialista Pedro Sánchez, el presidente Javier Milei reposteó ayer en X el siguiente mensaje: "Efecto Milei en Europa. Aplastante derrota de la izquierda". En otro video, subido años atrás, el mandatario volvió a burlarse de Sánchez, cuyo partido fue derrotado en los comicios europeos por el conservador Partido Popular, pese a que Milei había apoyado al ultraderechista Vox.

origenes se remontan directamente al neofascismo italiano de la Segunda Posguerra. Pero en el éxito de Meloni también ven un ejemplo de los límites de la capacidad de movilización colectiva de la extrema derecha: Meloni se ha mantenido a distancia -y en ocasiones se ha mostrado en desacuerdo-de compañeros de viaje que parecían cantados, como Le Pen, quien a su vez ha rechazado a sus homólogos de la línea dura del partido alemán AfD.

De todos modos, la política europea parece encaminarse hacia el punto en que esos partidos están alineados en términos generales: escepticismo en torno a las agresivas políticas climáticas de la UE y, con mayor contundencia aún, en cuanto el tema de la inmigración. "Los diferentes partidos de extrema derecha de toda Europa tienen una postura común en cuanto a identidad nacional, inmigración y el Islam, y es también donde convergen cada vez más con la centroderecha", dice Hans Kundnani, miembro invitado del Instituto Remarque de la Universidad de Nueva York.

"El nuevo centro de poder no será tanto la extrema derecha", observa el politólogo holandés Cas Mudde, sino la porción de ultraderecha del bloque de centroderecha de Von der Leyen, que aprovechará las presiones que ejercen Meloni y otros lideres para "empujar más a la derecha a los socios tradicionales de su coalición, particularmente en temas como el medio ambiente, la identidad de género y la sexualidad y, por supuesto, la inmigración".

Más allá de las "fronteras abiertas" dentro de la Zona Schengen, la Unión Europea está trabajando arduamente para fortalecer sus

barreras externas frente a la llegada de migrantes que solicitan asilo. Tras una investigación de un año, un consorcio de periodistas de medios de comunicación detalló recientemente que tanto la Unión Europea como los gobiernos europeos por su parte están apoyando y financiando a los Estados del norte de África que detienen a decenas de miles de inmigrantes y dejan abandonados a algunos de ellos en áreas remotas del desierto del Sahara.

Política "trumpista"

"La política de refugiados de la UE es mucho más trumpista de lo que la gente cree", dice Kundnani, y agrega que una Unión Europea más abiertamente derechista "no será demasiado diferente de la Unión Europea actual".

Kundnani argumenta que el momento actual desnuda "el mito del cosmopolitismo" en torno del que durante mucho tiempo giraron las discusiones de la Unión Europea y sus idealistas tecnócratas liberales de Bruselas. Algunos militantes del proyecto europeo creyeron que su funcionamiento era el primer paso hacia un mundo sin fronteras, pero la realidad política del continente cuenta una historia bastante diferente.

"La UE es una forma política de regionalismo, así como el Estadonación es una forma política de nacionalismo", apunta Kundnani. "Cuando alguien dice que es europeo, no está diciendo que es ciudadano del mundo".

Los principales responsables políticos de la UE ahora tienen que lidiar con el pesimismo inherente a la articulación de lo que la extrema derecha considera que significa ser europeo. "La sensación de decepción de nuestras sociedades es desproporcionada", le dijo al diario The New York Times el secretario de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, Thomas Bagger. "Dejamos de creer que habíamos logrado entender el largo arco de la historia, y que ese arco se inclinaba hacia la democracia. Cuando Rusia perdiósu idea de futuro, el presidente Vladimir Putin recurrió al pasado. Nosotros corremos el peligro de caer en la misma trampa".

Traducción de Jaime Arrambide

## Golpe a Netanyahu: renunció un ministro clave del gabinete de guerra

ISRAEL. Benny Gantz, líder de la oposición, dio un paso al costado en desacuerdo con la forma en que se lleva adelante la ofensiva en Gaza



Benny Gantz, al anunciar ayer su renuncia al gabinete de guerra

JERUSALÉN.- El político centrista Benny Gantz renunció ayer al gabinete de guerra israelí a raíz de sus desacuerdos con el primer ministro Benjamin Netanyahu, un golpe para el mandatario, que ahora depende de sus aliados de ultraderecha.

"Netanyahu nos impide avanzar hacia una victoria real [en la Franja de Gaza]. Por eso dejamos hoy el gobierno de unión con el corazón encogido", dijo, con tono solemne, Gantz en un discurso retransmitido por televisión.

Gantz, un popular exjefe military líder de la oposición, se sumó al gobierno de Netanyahu poco después de los ataques del 7 de octubre, buscando dar una muestra de unidad nacional.

Su presencia en el gabinete de guerra aumentó la credibilidad de Israel ante sus socios internacionales. El político había anunciado previamente que renunciaría antes del 8 de junio si Netanyahu no presentaba un nuevo plan para la Franja de Gaza después de la guerra.

En su discurso un día después de que las Fuerzas de Defensa de Israel rescataran a cuatro rehenes del enclave palestino, Gantz pidió disculpas a las familias de los rehenes que no pudieron ser salvados y respaldó elacuerdo con Hamas para liberar al resto, presentado por el presidente estadounidense, Joe Biden.

"Hicimos mucho, [pero] fracasamos en cuanto a resultados", aseguró. "Aún no hemos podido traer a muchos de ellos de regreso a casa. La responsabilidad también es mía".

"Respaldo el esquema que recibimos en el gabinete, cuyos principios fueron presentados por el presidente Biden, y exijo al primer ministro el

coraje necesario para respaldarlo y hacer todo lo posible para avanzar", puntualizó.

Además, Gantz hizo un llamado atodos los miembros del Parlamento israelí, Knesset, a que "entiendan hacia dónde vamos" y a unirse a su renuncia para "obedecer las órdenes de su conciencia". Los ministros Gadi Eisenkot y Hili Tropper presentaron más tarde sus cartas de dimisión a Netanyahu, uniéndose así a su sa-

Puntualmente, Ganz le pidió al ministro de Defensa, Yoav Gallant, que tomara la misma iniciativa. "Usted es un líder valiente y decidido y, sobre todo, un patriota. En este momento, el liderazgo y el coraje no son solo decir lo que es correcto, sino también hacer lo que es correc-

to", dijo. Por su parte, Netanyahu indicó Agencias AFP, AP y Reuters

a Gantz en un mensaje publicado en X que "este no es el momento de abandonar". "Israel está en una guerra existencial en múltiples frentes", posteó Netanyahu en X, mientras Gantz daba su discurso. "Benny, este no es el momento de abandonar la campaña; este es el momento de unir fuerzas", agregó.

"Ciudadanos de Israel, continuaremos hasta la victoria y el logro de todos los objetivos de la guerra, principalmente la liberación de todos nuestros rehenes y la eliminación de Hamas. Mi puerta permanecerá abierta a cualquier partido sionista que esté dispuesto a asumir la carga y ayudar a lograr la victoria sobre nuestros enemigos y garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos",

La decisión no plantea una amenaza inmediata para el gobierno de Netanyahu, cuya coalición sigue teniendo mayoría en el Parlamento.

La renuncia de Gantz llegó después de que cuatro rehenes israelíes fueran rescatados de Gaza, en la operación de Israel más grande de su tipo desde que inició la guerra, que va por su octavo mes. Al menos 274 palestinos, entre ellos menores, murieron en el ataque, informaron funcionarios de salud de Gaza que responden a Hamas.

El Ejército dijo que sus fuerzas se habían visto bajo un intenso fuego en la compleja operación a plena luz del día en el interior del territorio.

La muerte de tantos palestinos, incluidos mujeres y niños, en una operación que los israelíes celebraron como un enorme éxito muestra el alto costo de esas operaciones y amplía una cifra de víctimas ya enorme tras ocho meses de guerra.

Se cree que hay docenas de rehenes retenidos en zonas densamente pobladas o en la laberíntica red de túneles de Hamas, lo que hace que esas operaciones sean muy complejas y peligrosas. Un asalto similar en febrero rescató a dos rehenes y dejó 74 palestinos muertos.

La complicada incursión en el corazón de Nuseirat, un campo de refugiados urbanizado en el centro de Gaza que se remonta a la guerra árabe-israelí de 1948, fue la operación de rescate más grande desde el 7 de octubre, cuando milicianos de Hamas yotros grupos sobrepasaron la frontera, mataron a unas 1200 personas-en su mayoría civiles-y sellevaron unos 250 rehenes.

Israel lanzó una enorme ofensiva como represalia que ha matado a más de 36.700 palestinos, según funcionarios locales de salud, que no distinguen entre civiles y combatientes en su conteo.

Unas 700 personas resultaron heridas en la operación del sábado, indicó el ministerio. •

#### Silencio de la Casa Blanca sobre si Biden recibirá al premier

El primer ministro israelí dará un discurso en el Congreso el próximo mes

WASHINGTON.- La Casa Blanca se negó a confirmar ayer si el presidente Joe Biden se reunirá con Benjamin Netanyahu cuando el primer ministro israelí visite Washington, el próximo mes, para dirigirse al Congreso de Estados Unidos.

"No tengo nada que anunciar", dijo el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, en una entrevista con el programa Face the Nation, de la cadena CBS, y añadió que los líderes estaban en comunicación regularmente. "Vendrá a dirigirse al Congreso. El presidente habla con él todo el tiempo".

Netanyahu tiene previsto dirigirse a una sesión conjunta del Congreso el 24 de julio. Biden ha sido un firme partidario de Israel en su guerra contra Hamas en Gaza, pero ha habido tensiones entre los líderes respecto de la forma en que el Estado judío está llevando adelante la guerra.

Biden, que se presenta a la reelección en noviembre, ha enfrentado críticas por su apoyo a Israel por parte de su base política de izquierda a medida que aumenta el número de muertos palestinos.

Sullivan dijo que espera que se hayan alcanzado un alto el fuego y un acuerdo sobre los rehenes para cuando Netanyahu llegue a Washington. Hamas simplemente debe decir sí a la propuesta que hay sobre la mesa, destacó.

Biden recibió con satisfacción el rescate de cuatro rehenes retenidos por Hamas y ha prometido seguir trabajando hasta que todos los rehenes sean liberados y se logre un alto el fuego.

Sullivan no dijo si Estados Unidos había proporcionado apoyo de inteligencia a Israelen el rescate de los rehenes ni comentó cómo la operación podría influiren que Hamas adoptara un acuerdo de altoelfuego. "El hechoes que todo el mundo espera que Hamas diga sí", afirmó. "Para todas esas personas, durante todos estos meses que han estado pidiendo un alto el fuego, ahora es el momento". •

Agencias ANSA y DPA

## El padre de un rehén murió horas antes del rescate

El padre de Almog Meir-Jan, uno de los rehenes israelíes que fueron rescatados el sábado por el Ejército israelí en la Franja de Gaza, murió horas antes de que su hijo fuera liberado junto a otros tres secuestrados, según informó ayer su hermana.

Yossi Jan, el padre del joven que estuvo cautivo durante ocho meses tras ser secuestrado y llevado a Gaza por comandos del movimiento islamista Hamas, murio de "tristeza" el viernes, solo en su casa, afirmó su hermana Rita.

"Mi hermano murió de pena y no pudo volver a ver a su hijo. La noche anterior al regreso de Almog, el corazón de mi hermano se detuvo", confirmó a la emisora pública israelí Kan.

Yossi, de 57 años, vivía solo en la ciudad israeli de Kfar Saba, y fue enterrado ayer.

Dina explicó que un oficial del Ejército la llamó en la mañana de ayer para comunicarle que habían rescatado a su sobrino y que habían intentado comunicarse con su padre, Yossi, pero no lo habían podido localizar. Ella tampoco pudo. Feliz con la noticia, salió de inmediato en dirección a su casa para contárselo en persona.

La mujer mencionó que condujo su automóvil "como una loca, y cuando llegué toqué la puerta, grité Yossi, Yossi... y nada. No obtuve respuesta". Vio que la puerta estaba abierta, entró y lo encontró aparentemente dormido en el sofá, pero inmutable ante sus gritos.

"Vi el color de su piel, lo toqué, pero estaba muerto", dijo Rita, con indicó la tía. pesar.

Israel llevó a cabo el sábado una exitosa operación de rescate de cuatro rehenes israelíes con vida en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, donde al menos 210 gazatíes murieron y más de 400 resultaron heridos bajo el intenso fuego israelí durante la misión.

Además de Almog Meir-Jan, de 21 años, también fueron rescatados con vida Noa Argamani, de 25 años; Andrey Kozlov, de 27, y Shlomi Ziv, de 40, que fueron secuestrados por Hamas en el festival de música Nova el 7 de octubre.

"Estamos muy contentos con el regreso de Almog, pero la cabeza no puede asimilar que este haya sido el final. Estamos destrozados".

Dina relató a la radio Kan que Agencias AFP y Reuters

su hermano Yossi pasó más de ocho meses "pegado al televisor aferrándose a cada dato" y que cada vez que un posible acuerdo de tregua para liberar rehenes no encontraba salida eso "le rompía el corazón".

"Perdió 20 kilos, no podía soportarlo de ninguna manera. Se encerraba en sí mismo, no quería ver a la gente. Todos estábamos preocupados por Yossi, pero él no podía comunicarse con nadie", puntualizó.

Almog conoció la noticia de la muerte de su padre poco después de ser rescatado, cuando se reencontró con su familia en el hospital Sheba, adonde fue trasladado para recibir atención médica. •

Participaciones sociales

4318 8888

CONFERENCIAS

El Club del Progreso invita a las tertulias el 12-6-2024, 18.30 hs., orador: José Ignacio de Mendiguren. Informes al 4770-7420, e-mail: gerencia@clubdelprogreso.org

Publique aquí todos los días de 9 a 19. Consulte horarios de cierre. 3 cuotas sin interes con tarjeta de crédito



El primer ministro indio, Narendra Modi, saluda a la presidenta del país, Droupadi Murmu, antes de jurar su tercer mandato

# **para**El camino que tienen por delante la India y su líder nacionalista

Modi juró para un tercer mandato como premier

MINORÍA. El líder nacionalista se vio obligado a formar una nueva coalición para gobernar

NUEVA DELHI.— El líder nacionalista Narendra Modi juró ayer para un tercer mandato como primer ministro de la India, después de que su partido obtuviera unos resultados electorales peores de lo previsto, que lo obligaron a formar una coalición para gobernar el país más poblado del mundo.

Modi, de 73 años, flanqueado por dirigentes de su partido, el Bharatiya Janata Party (BJP), y miembros de su coalición, juró "lealtad a la Constitución de la India", en una ceremonia en el palacio presidencial.

El partido nacionalista hindú BJP, en el poder desde hace una década, consiguió 240 legisladores, a 32 escaños de la mayoría absoluta y muy por debajo de los 303 que había obtenido en las elecciones legislativas de 2019.

Contra todo pronóstico, el principal partido de la oposición, el Congreso Nacional Indio, obtuvo 99 escaños, casi el doble que en 219 (52 escaños).

Los resultados obligaron a Modia negociar con sus socios de la Alianza Democrática Nacional (NDA), una coalición de 15 agrupaciones políticas, para formar gobierno.

Modi, vestido con una kurta tradicional blanca y un chalecoazul de cuello alto por encima, juró ante la presidenta Droupadi Murmu, escoltado por dirigentes del BJP, como Rajnath Singh, que fue ministro en la anterior Legislatura.

Pero el flamante premier todavía no ha anunciado la composición de su nuevo gabinete y los principales socios de su coalición han exigido importantes concesiones, a cambio de su apoyo, incluidos cargos claves del gobierno. En total, la coalición de Modi tiene 293 de los 543 escaños en el Parlamento.

Se espera que las carteras más importantes, entre ellas los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, Finanzas y Defensa, sigan en manos del BJP. "Estamos en plena preparación de la formación de gobierno", escribió Modi en un artículo publicado ayer.

Con esta dependencia de los aliados, el dirigente indio inicia este tercer mandato con más complicaciones, advierten los analistas.

"La coalición obligará ahora al BJP a comprometerse a realizar más consultas", declaró Sajjan Kumar, director del grupo de investigación política Praccis, con sede en Nueva Delhi.

Miles de soldados fueron desplegados en la capital Nueva Delhi para la ceremonia de investidura.

Anoche la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, yel presidente de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, así como los dirigentes de Bután, Nepal y Maldivas, asistieron a la ceremonia y al banquete de Estado posterior. China y Pakistán, vecinos y rivales de la India, faltaron a la cita y no enviaron a ningún representante de alto rango.

Modi depositó flores en el monumento al héroe de la independencia, Mahatma Gandhi, y también visitó el memorial a los soldados caídos.

Su principal rival político, el dirigente de la formación política Congreso Nacional, Rahul Gandhi, fue nominado anteayer de manera unánime por la cúpula de su partido para ser el líder de la oposición india. Si se oficializa su nombramiento, como está previsto, debería tomar posesión del cargo a principios de la próxima semana cuando se reúna el nuevo Parlamento.

Las normas de la Legislatura india exigen que el líder de la oposición proceda de un partido que tenga más del 10% de los escaños de la Cámara baja. •

Agencias AFP y Reuters

unque su partido no obtuvo la aplastante victoria que él esperaba, el primer ministro Narendra Modi se ha asegurado un inusual tercer mandato al frente de la India. De hecho, no fue una victoria fácil. La elevada inflación y el desempleo ayudaron a que una oposición unificada presentara a Modi como un mandatario demasiado cercano a las grandes corporaciones y redujera el margen de victoria de su alianza electoral, liderada por el Bharatiya Janata, el

EL ESCENARIO

Ian Bremmer

PARA LA NACION

Partido Popular Indio.
Esos factores, la inflación yel desempleo, exacerbaron la desigualdad de ingresos y obligaron a Modi a apelar aún más al poco amigable movimiento nacionalista hindú, una pesada carga que en el pasado el primer ministro solía derivar en sus funcionarios y colaboradores.

Pero la figura de Modi sigue siendo mucho más popular que su propio partido. El primer ministro se ha ganado una reputación de integridad personal y, después de una década en el cargo, su nivel de conocimiento entre la opinión pública no tiene contrincantes, un factor crucial en un país donde hay millones de personas que hablan decenas de idiomas distintos.

La India necesita un líder con altos índices de popularidad por los inmensos desafíos que enfrenta a largo plazo. Dentro de diez años, la India sufrirá una grave escasez de agua y hasta el momento no hay soluciones obvias.

Después, está el cambio climático. Este verano la India ya ha registrado récords de temperaturas y cientos de millones de sus ciudadanos no tienen forma de escapar del calor y la humedad. A esto se suma que la India tiene la peor calidad de aire del mundo, un problema que se agravará mucho por el fuerte crecimiento económico que se espera del país y por las ingentes cantidades de energía

que se necesitarán para sostenerlo.

La India también tiene un grave problema económico estructural: son pocas las mujeres integradas a la economía. Menos de un tercio de las mujeres empleables integran actualmente la fuerza laboral, hay muy pocas CEO y muy pocas mujeres en las juntas directivas de las empresas, y la financiación de capital de riesgo destinada a nuevas empresas fundadas o dirigidas por mujeres es infima

mujeres es infima. El informe más reciente sobre brecha de género del Foro Económico Mundial clasificó a la India en el puesto 127 entre 146 países, detrás de Bangladesh, Nepal y Sri Lanka. Para resolver este problema, Modi y los funcionarios locales deben lidiar con una elevada proporción de población rural, una pobreza paralizante y tradiciones y valores sociales conservadores. Muchos promocionan la enorme demografía de la India como una ventaja económica crucial, pero cuando la mitad de la población enfrenta esos obstáculos para integrarse a la economía formal, esa ventaja está lejos

de alcanzar su potencial. Por último, la India tiene 1500 millones de habitantes y muchos todavía viven en la pobreza. El IndiceGlobal del Hambre de 2023 sigue ubicando a la India en el puesto ll1 de los 125 países relevados. Si bien China se ha convertido en un país de ingresos medios, el camino de la India hacia ese estatus dista mucho de estar asegurado. Frente a todos estos desafíos estructurales, la India podría no lograr el desarrollo que Modi promete, dejando al país más vulnerable a la inestabilidad socialy política, alimentada en parte por el nacionalismo hindú, que el propio Modi ha fogoneado.

Sin embargo, no se pueden ignorar las múltiples ventajas competitivas de la actual posición geopolítica de la India. El gobierno de Modi seguirá beneficiándose de lo que muchos ciudadanos indios llaman "China+1", o sea la tendencia actual, tanto en países occidentales como de muchos asiáticos, de limitar los riesgos que implica China para la producción y las ca-

denas de suministros, relocalizando sus operaciones comerciales y sus inversiones en la India. Muchas corporaciones multinacionales de diversos sectores económicos claves no solo ven a la India como una alternativa viable para la inversión de capital a largo plazo, sino también como un país con un atractivo mercado interno.

La inversión de la India en infraestructura interna sigue por detrás de la de China, pero la brecha se está achicando. En Bombay se ven nuevas autopistas, puentes y túneles que están ayudando a aliviar los peores congestionamientos del tráfico del mundo. También hay menos cortes de electricidad y del servicio de internet. La India no es China, pero sus operaciones comerciales cotidianas ya no sufren interrupciones periódicas, como solía ocurrir. El país también ha logrado avances en la fabricación de productos de alta gama, con la exportación de más motos, autos y otros productos que hoy cumplen con estándares internacionales.

En cuanto a los desafíos de política exterior, los más graves que tiene la India están del otro lado de sus fronteras: China, Pakistány Myanmar representan un problema de seguridad constante para Nueva Delhi. Pero cuando mira más allá de su vecindario, Modi encuentra que su país tiene importantes oportunidades, y no solo por las relaciones con Estados Unidos, sino especialmente con el sur global, donde Modi se ha posicionado como un gran líder. Como pudimos observar el año pasado cuando la India fue sede de la cumbre del G-20, Modi quiere que su país se convierta en un puente inevitable entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo. Desde el fin de la Guerra Fría, el ascenso de ningún otro país había sido tan bien recibido y por tantos gobiernos distintos como el actual auge de la India. •

El autor es el presidente de la consultora de riesgo global Eurasia Group

Traducción de Jaime Arrambide

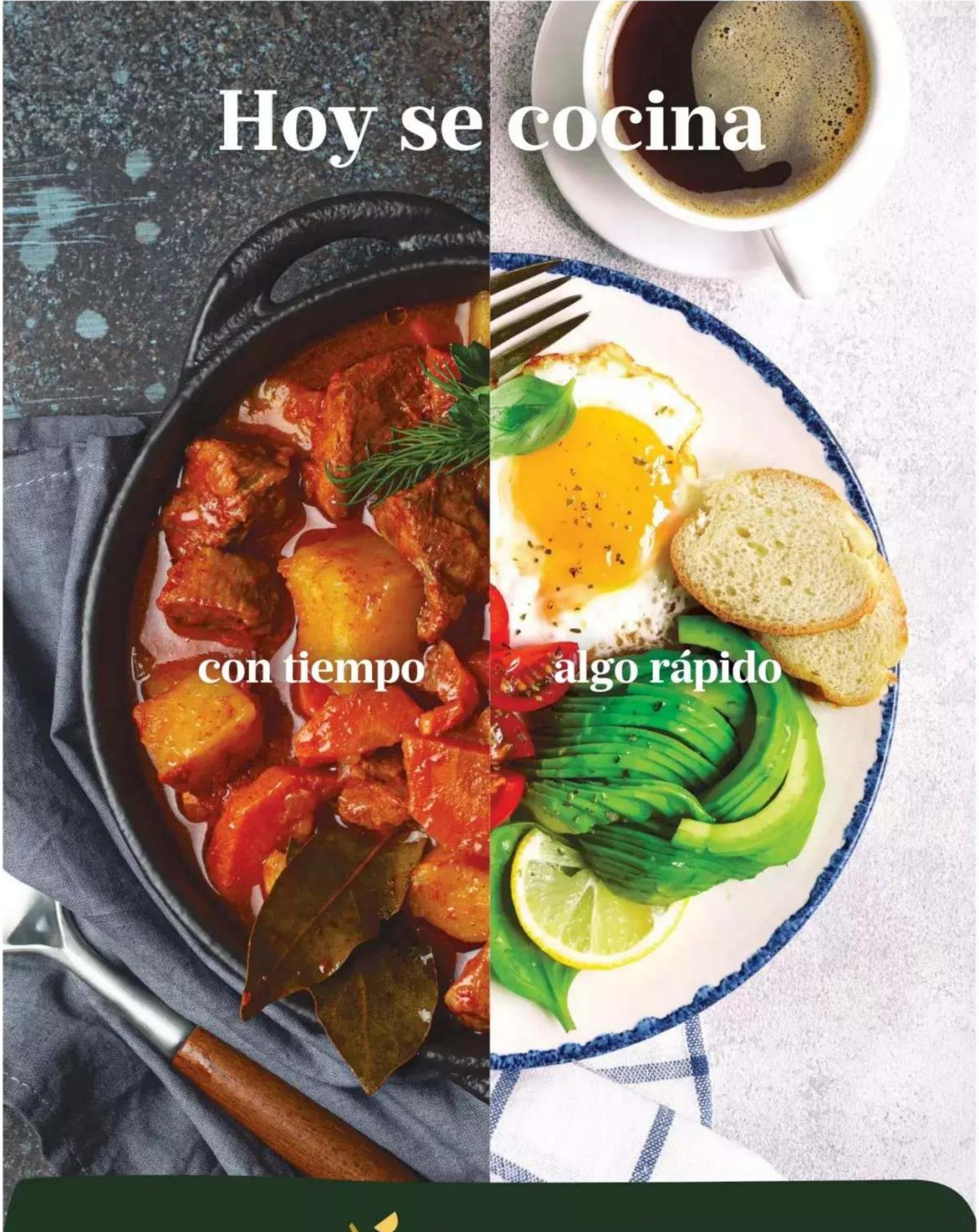



Llegó Foodit, la plataforma que te ayuda a cocinar todos los días. Descubrí, explorá y animate a comer mejor. **Suscribite ahora.** 











## POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de **Damián Nabot** www.lanacion.com/politica | @LNpolitica | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

#### NUEVE EMPRESAS PÚBLICAS Y UNA EN DUDAS

Sectores de la oposición se resisten a la privatización de Aerolíneas; otras se mantienen en pie en el dictamen oficialista

En duda

#### Privatización

- Aerolineas Argentinas SA
- ▶ Energía Argentina SA
- ▶ Radio y Televisión argentina SE
- ▶ Intercargo SAU

#### Las reformas libertarias | ÚLTIMAS NEGOCIACIONES

## El Gobierno evalúa resignar la venta de Aerolíneas para aprobar la Ley Bases

El oficialismo tiene casi asegurada la votación en general del proyecto; sin embargo, tendrá que quitar la línea aérea de la lista de empresas a privatizar para destrabar el paquete legislativo

#### Gustavo Ybarra

LA NACION

El Gobierno aceptaría excluir a Aerolíneas Argentinas de la lista de bienes públicos a privatizar con el objetivo de salvar el artículo 7 del proyecto de Ley Bases, que habilita al Poder Ejecutivo a enajenar o concesionar una serie siete empresas públicas, entre las que se encuentran el Correo Argentino y Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA).

Así se lo confirmaron a LA NACION tres fuentes legislativas, dos de la oposición dialoguista y una del oficialismo libertario, que coincidieron también en señalar que la exclusión de la línea aérea de bandera de la ofensiva privatizadora de Javier Milei recién se concretaría, en caso de que sea necesario, en el recinto del Senado, durante la sesión que la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó para el miércoles próximo a las 10 y en la que también se debatirá la reforma fiscal que impulsa el Gobierno.

Todo indica que la administración Milei tendrá que resignarse a que no podrá disponer de la privatización de Aerolíneas, ya que el de la línea aérea es uno de los artículos de la Ley Bases que no tienen los votos para superar el debate en particular y, por lo tanto, podrían sufrir modificaciones cuando se abra el debate en particular del articulado de cada proyecto.

Con el kirchnerismo en contra, que promete alinear el voto de sus 33 senadores, ambas iniciativas llegan al recinto de Cámara alta a tiro de piedra de la mayoría absoluta de 37 votos.

Sin embargo, y hasta el momento, el oficialismo en el Senado parece haber alejado el fantasma del
rechazo y tendría garantizadas 38
voluntades, aportadas por la UCR,
Pro, provinciales y peronistas dialoguistas, para aprobar en general los
dos textos. En la vereda de enfrenten quedarían Unión por la Patria y
el porteño Martín Lousteau (UCRCapital), que, como ya ocurrió con
el rechazo al DNU 70/23, votará a
contramano del resto del bloque
del partido que preside a nivel nacional.

Pero el panorama cambiará en el

debate en particular. Es que varios senadores de la oposición dialoguista reclamaron cambios en artículos y capítulos claves para el Gobierno, como el Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones (RIGI).

Algunos fueron concedidos por los negociadores del Poder Ejecutivo, razón por la cual ambos proyectos volverán en segunda revisión a Diputados, pero muchos otros no, y corren peligro de ser modificados como consecuencia de una alianza circunstancial con la bancada kirchnerista.

El de las privatizaciones es un ejemplo de ese fenómeno. En la semana previa a la firma del dictamen de la Ley Bases, el radicalismo se plegó al reclamo de los senadores de fuerzas provinciales de la Patagonia para que se quitaran del anexo I del proyecto, donde están enumeradas las empresas públicas que se habilitan para su venta o concesión, a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y los medios públicos que integran Radio y Televisión Argentina (RTA).

El Gobierno resistió el embate y consiguió que los proyectos tuvieran dictamen sin que se tocaran capítulos importantes. Pero eso no significa que se hayan acallado los intentos de modificar el proyecto. De hecho, los números que manejan cerca de la vicepresidenta y en la Casa Rosada muestran que el artículo de privatizaciones, a tan solo tres días de la sesión, no tiene los votos para superar el debate en particular.

Por eso, la solución del oficialismo sería resignar la línea aérea de bandera, pero mantener la autorización para privatizar el resto de las empresas.

#### Mas cambios

En el tablero oficialista se encendieron las luces de alarma en las últimas horas por el artículo 3, que contiene la amplia delegación de facultades legislativas que reclama el Poder Ejecutivo, otra cláusula que enfrenta fuerte resistencia en varios senadores de la oposición dialoguista y que podría terminar eliminado o modificado antes de que el texto parta en segunda revisión hacia la Cámara de Diputados.

Otro tanto ocurre con algunos artículos del RIGI, en donde hay varios senadores que pretenden cambios en los plazos de ingreso al régimen, dos años les parece muy poco si la idea es atraer inversiones; y en varias disposiciones que, sospechan, podrían dar lugar a reclamos judiciales futuros de parte de fondos de inversión buitres ante la imposibilidad del Estado argentino decumplir con los plazos fijados para habilitar los proyectos.

La reforma fiscal también tiene su lado oscuro. En el oficialismodan por perdido el artículo que restituye la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, aun cuando en el cierre del debate en comisiones el por entonces flamante jefe de Gabinete designado, Guillermo Francos, terminó rindiéndose ante el reclamo de José María Carambia (Por Santa Cruz) y aceptó darle a la Patagonia el trato preferencial y elevar un 22% el mínimo imponible por zona desfavorable.

También corren serio riesgo de sufrir cambios en el recinto varios artículos del régimen de blanqueo de capitales. Uno de ellos es el que permite a los ciudadanos extranjeros ingresar al régimen. Para muchos senadores, como Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital), eso implica abrir la puerta a que personas involucradas con el narcotráfico y otras actividades ilícitas, o sus testaferros, puedan ingresar al circuito legal bienes adquiridos con el producto del delito.

La discusión sobre eventuales futuros cambios se extenderá hasta el día de la sesión, incluso mientras se desarrolle el debate en el recinto, como ya ocurrió cuando ambas iniciativas se debatieron en la Cámara baja, el pasado 30 de abril.

Antes de que las iniciativas aterricen en el recinto del Senado, tendrán que hacer una escala importante en la reunión de Labor Parlamentaria que convocó Villarruel para hoy a las 18. El encuentro será clave para saber cuánto durará la sesión y, lo más importante, cómo se votará cada proyecto. La idea en el oficialismo es que se vote por títulos, pero seguro tendrá que ceder y aceptar que varios artículos terminen votándose por separado. •



Protesta de los sindicatos contra la privatización de la línea aérea

## Francos, del optimismo a la cautela frente al futuro de la votación

El jefe de Gabinete consideró que se va "avanzando", pero pidió ser prudente; dijo que Milei buscará la reelección

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, desnudó la incertidumbre que rodea el Gobierno de cara a la estratégica sesión del Senado en la que se discutirá la Ley Bases y en cuestión de horas pasó del optimismo a la cautela sobre la posible aprobación de la iniciativa.

En un reportaje con el diario español El País, el jefe de Gabinete se mostró optimista sobre la suerte del proyecto en la Cámara alta. "Estamos en una buena posición y creo que se va a aprobar", afirmó.

Sin embargo, una horas después, en el programa de Mirtha Legrand, el funcionario prefirió mostrarse cauto. "Creo que vamos avanzando. Por ahí estamos, vamos a ver el día de la votación", dijo Francos, quien confió que dialoga "permanentemente" con los legisladores para conseguir que el proyecto logre su aprobación en general en la sesión prevista para pasado mañana.

"El kirchnerismo tiene 33 senadores", agregó Francos, para destacar que la iniciativa arrancará el debate con un fuerte volumen de rechazo. No obstante, destacó: "La ley ha sido mejorada en el Congreso en muchos aspectos, no hay que quitarle méritos".

El jefe de Gabinete sostuvo que hay intereses contrapuestos en la dirigencia política con relación a la denominada Ley Bases y el paquete fiscal, que también se discutirá en la sesión de esta semana. "Más allá de las discusiones en el Parlamento, entiendo que hay intereses políticos territoriales y provinciales que se chocan. Cuando uno trata intereses de este tipo tiene que conciliar. Es una ley compleja", consideró.

Francos reveló que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es tema de consulta de las

POLÍTICA | 11 LA NACION | LUNES 10 DE JUNIO DE 2024

#### Privatización/Concesión

- Agua y Saneamientos Argentinos SA
- Correo Oficial de la República Argentina SA
- Belgrano Cargas y Logistica SA
- Sociedad Operatoria Ferroviaria SE (Sofse)
- Corredores Viales SA

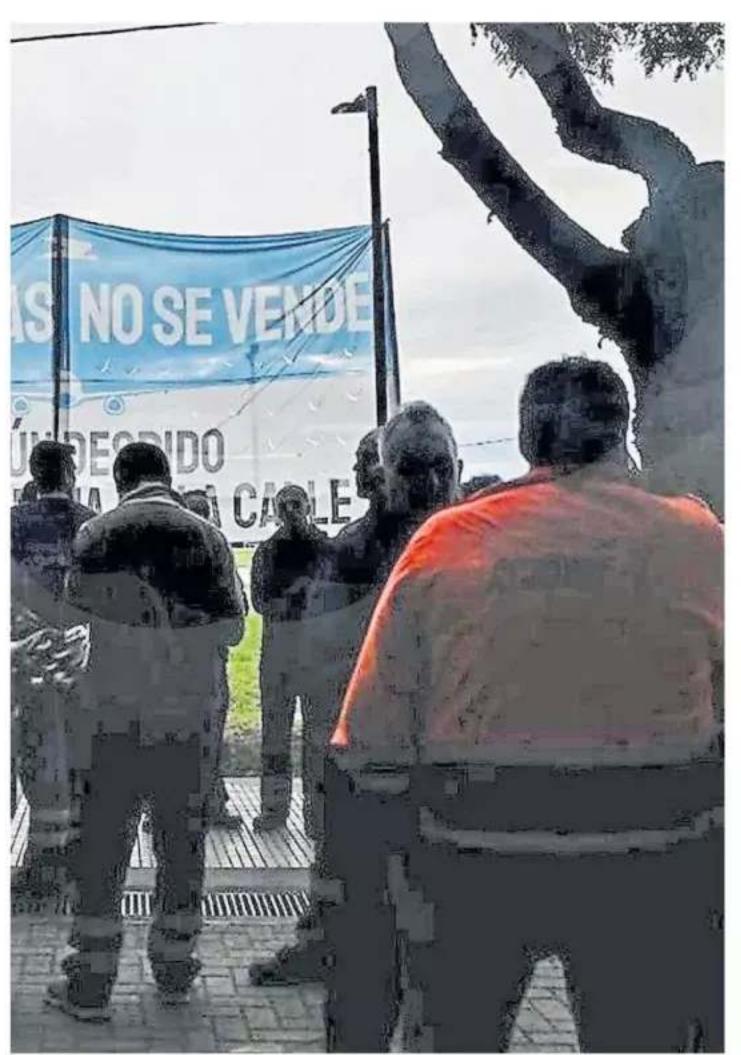

ARCHIVO

embajadas de varios países. Según el funcionario, Japón y Malasia son dos de las naciones con las que está en contacto y que tienen interés en que sea aprobado el régimen. "Hace tres meses que me preguntan cuándo se va a aprobar", afirmó.

"Tenemos que esforzarnos en garantizar las inversiones a la gente que viene a invertir", subrayó . Y contó que "cien fondos de inversión" se contactaron con él para hacerle llegar su interés de, eventualmente, invertir en el país.

#### "Mala fama"

Según Francos, la Argentina "es un país que tiene mala fama en el mundo y la culpa es de la inseguridad jurídica". Por eso consideró imprescindible que el RIGI, que establece condiciones sumamente positivas para las empresas, con exenciones impositivas por 30 años, tenga el visto bueno del Senado.

Por otro lado, negó que haya sido una derrota del Gobierno la aprobación en la Cámara de Diputados de la actualización de los haberes jubilatorios por inflación y que, además, prevé un aumento adicional por el impacto del aumento de precios de comienzos de año. En caso de que la Cámara alta lo convierta en ley, el exministro del Interior advirtió que "para pagarlo hay que ajustar otras partidas". Se diferenció así del pre-

sidente Javier Milei, que ya anunció que piensa vetar una eventual ley.

Por otra parte, Francos criticó a los dirigentes sociales Juan Grabois y Eduardo Belliboni, al afirmar que protestan porque "el Gobierno les quitó el poder de ser intermediarios". El jefe de Gabinete, además, desligó totalmente a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de cualquier manejo irregular de la cartera.

"Los alimentos no eran para distribuir en los sectores mas necesitados, sino para situaciones de emergencia como la que hubo en distintas provincias. En cada caso se tomaron las medidas de apoyo necesarias", defendió Francos el acopio de alimentos en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que dirigía Pablo de La Torre, que fue echado y denunciado por el Gobierno.

Por último, Francos reveló que Milei buscaría la reelección cuando concluya su mandato. "Tiene la vocación de transformar a la Argentina y sabe que no alcanza un período de cuatro años para hacerlo", afirmó.

No conforme con esto, agregó sobe el jefe del Estado: "Su convicción es tal que si me preguntan a mí, yo estoy seguro de que él pretende volver a ser candidato y ser reelegido". remató.

## El proyecto de jubilaciones incomoda a Pro y reaviva sus discusiones internas

Macri cuestionó que se haya aprobado un aumento sin tener en cuenta la forma de financiarlo; hay debate en el bloque del Senado

#### Delfina Celichini

LA NACION

El debate por la suba de jubilaciones incomoda a Pro. Mientras evita romper la comunión parlamentaria con el oficialismo, trata de sortear la molestia que le genera a su dirigencia votar en contra de una de sus principales banderas discursivas: la defensa de los jubilados. Se trata de un sector que, en rigor, representa el núcleo duro de sus votantes. Durante la discusión en la Cámara de Diputados, donde el proyecto que busca recomponer los haberes previsionales obtuvo media sanción, muchos referentes macristas prefirieron ausentarse antes que dejar estampado su rechazo. En el Senado, el bloque que conduce Luis Juez deberá enfrentar esta misma disyuntiva en medio del tratamiento de la Ley Bases v la reforma fiscal.

"La discusión hacia dentro de entran a jugar todas las internas", confió un dirigente amarillo a LA NACION sobre el debate previsional. Si bien el macrismo coincide con los libertarios en avanzar en un plan de ajuste del gasto, concibe ciertos límites en esta faena. Uno de ellos es la protección a los jubilados. Por eso, la intransigencia de Javier Milei frente a la licuación de los haberes previsionales divide al partido y amenaza con profundizar las fisuras. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los haberes jubilatorios tuvieron una caída del 28,5% interanual en términos reales al cierre del primer cuatrimestre. En tanto, las jubilaciones que superan el haber mínimo registraron un 37% de recorte.

Desde la irrupción del economista de ultraderecha en la escena política, que capturó a parte de su electorado, el partido fundado por Mauricio Macri a principios de 2000 atraviesa una crisis de representación. Su dirigencia pendula entre sumarse de lleno a las filas del Gobierno o resistir estoica el huracán libertario sin perder la claridad de sus ideas. Hasta el momento, no obstante, un consenso preservó la unidad en los bloques de Pro en el Congreso: apoyarán sin fisuras la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal para darle al Presidente las herramientas que necesita para gobernar. Después, impulsarán su propia agenda legislativa.

Sin embargo, esta consigna se desgastó tras las múltiples postergaciones que sufrieron las iniciativas del Ejecutivo. A casi seis meses de haber desembarcado en la Casa Rosada, los libertarios todavía no lograron su primera ley y los avatares políticos insisten en complejizar el rol de "aliados" de Pro. En este caso, la determinación de un sector de la oposición dialoguista de avanzar en la mejora de las jubilaciones expuso las contradicciones del macrismo, que incluso presentó en marzo un proyecto de actualización de haberes previsionales que combinaba el índice de precios al consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), similar al texto que aprobó Diputados, pero que no acompañaron.



Luis Juez, presidente de la bancada de senadores Pro

ARCHIVO

"Es algo que se tiene que discutir después de la Ley Bases; no le podés hacer un agujero fiscal antes de darle las herramientas para gobernar", señaló un importante diputado macrista. En la misma línea fue el discurso de María Eu-Pro se está complejizando y ahí genia Vidal durante el debate en el resto de los argentinos", escribió el recinto. "Si sale el dictamen que estamos discutiendo, le vamos a sumar 1,8% de aumento del gasto del PBI, cuando el Gobierno, para lograr déficit cero, tiene que bajar 5%. Desde el inicio de este gobierno, se logró un ahorro fiscal desde diciembre a abril de 1,2%. Es decir que si votamos este dictamen, vamos a gastar más que el ahorro que logramos los argentinos desde diciembre hasta abril", explicó. "Hoy estamos discutiendo una manera irresponsable de gobernar, que cree que se pueden reconocer derechos sin que estén los recursos", sentenció Vidal.

A pesar de esta encendida defensa, la exgobernadora bonaerense se ausentó a la hora de votar. Como ella, otros seis diputados de Pro evitaron tomar un posicionamiento en este tema. En la Cámara alta, donde el oficialismo está en una situación de mayor debilidad, la prescindencia del macrismo terminará de consolidar la obtención de los dos tercios de los presentes por parte de la oposición, que ya hace números para revertir un posible veto presidencial.

El propio Macri salió a criticar ayer la votación en Diputados, haciendo énfasis en que Pro también quiere aumentar las jubilaciones, pero señalando que la movilidad jubilatoria votada no está acompañada por los fondos que la financiarán. Acusó a los diputados de la "mala política" que la votaron de oponerse a la privatización de las empresas deficitarias y les recriminó no habilitar antes la Ley Bases.

"Esos dirigentes dicen querer lo que todos que remos: que los jubila-

#### MARCHA DE LA CGT Y GRABOIS

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció una marcha para el día en que se debata la Ley Bases en el Congreso de la Nación, el próximo 12 de junio. A la protesta se sumó el líder piquetero Juan Grabois, quien en los últimos días quedó envuelto en denuncias del Ministerio de Capital Humano.

dos cobren más. ¿Qué duda cabe de que queremos eso? Pero son ellos los que se oponen a bajar el gasto de la política irresponsable que genera hiperinflación y destruye el poder adquisitivo, afectando no solo a los jubilados, sino también al expresidente en la red social X.

Le contestó el diputado radical Martín Tetaz, Primero, le recordó que Diputados (y su espacio) ya le dio media sanción a la Ley Bases y que en ella repusieron tanto el impuesto al tabaco que rechazó la "mala política", en alusión a Pro, como un capítulo para que Milei recorte gastos fiscales como "los privilegios de Tierra del Fuego", que el gobierno de Cambiemos mantuvo. Segundo, le advirtió que el impacto fiscal de la movilidad jubilatoria propuesta por la UCR y votada es "prácticamente" el mismo que preveía el proyecto de Vidal (que, en cambio, proponía pagarles en cuotas a los jubilados).

Antes de llegar al recinto del Senado, no obstante, el proyecto con media sanción deberá discutirse en comisiones. Para tranquilidad del Gobierno, la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social es la cordobesa Carmen Alvarez Rivero, de Pro. Una aliada de los libertarios que trabajará en sintonía con la estrategia que dicte el oficialismo. Sin embargo, ante la consulta de este medio, la senadora evitó responder sobre la iniciativa previsionaly dictaminó: "Tengo mi cabeza puesta en la Ley Bases".

Esta frase se repitió entre los referentes de Pro de la Cámara alta, quienes esquivaron cualquier pronunciamiento sobre el texto girado por Diputados. En 2016, el gobierno de Cambiemos motorizó la ley de reparación histórica a los jubilados (como herramienta para aprobar el blanqueo de capitales), cuyo objetivo fue actualizar los haberes de quienes consideraban que estaban recibiendo montos inferiores a los que les correspondían, ya sea por falta de actualización o por irregularidades en sus historias laborales. Además, la medida estableció un sistema de mediación entre el Estado y los jubilados para resolver estos conflictos, con el fin de corregir las desigualdades y mejorar su situación económica.

"Hay que tener en cuenta los valores originarios de Pro. Pasamos de la reparación histórica a esto, evidentemente la puja es convicciones vs. conveniencia", se lamentó un dirigente del sector más dialoguista del partido, que no está de acuerdo con votar en contra de la recomposición propuesta. •

#### La reacción de la Casa Rosada | MEDIO AÑO DE ADMINISTRACIÓN LIBERTARIA

## El Gobierno salió a mostrar datos de recuperación económica

A seis meses del inicio de su mandato, el Presidente exhibió números positivos de diferentes sectores; defendió a Pettovello y se acordó avanzar contra Grabois

Jaime Rosemberg

LA NACION

El día después de su extensa reunión en la quinta de Olivos con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el presidente Javier Milei se dedicó ayer a defender lo actuado en sus primeros seis meses de gestión, sobre todo en materia económica, y criticar duramente a la oposición, que en el Congreso busca bloquear la Ley Bases.

A través de su cuenta en X, el Presidente exhibió gráficos que dan cuenta de mejoras en diferentes rubros de la economía, como las ventas minoristas y la recuperación del salario real (ver aparte).

En especial, Milei avaló una extensa serie de posteos de su asesor v candidato a ministro Federico Sturzenegger, en los que el extitular del Banco Central acusa de sitores y califica de "adulto" al pri- cartera) en otro de sus planteos re- tará debajo de los cinco puntos". nuncias contra grupos piqueteros. blará el ministro de Economía. •

mer mandatario por su decisión de cuidar el equilibrio fiscal.

"Hoy tenemos un Congreso con propuestas infantiles y un presidente adulto. Por más que el Congreso hable como un adulto con discursos altisonantes y atildados. Ojalá madure el Congreso. Por suerte son cada vez más las voces allí que demuestran adultez", escribió Sturzenegger, en clara referencia a la nueva fórmula previsional, aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados, y que el Presidente ya anunció que vetará en caso de ser convertida en ley por el Senado.

"El Presidente ha resuelto discutir todos los temas, sin tabúes. Por eso se anima a cerrar el Ministerio de la Mujer o el Instituto de la Agricultura Familiar. Sin miedos. La sociedad celebra porque veía el dispendio de gastos, sin participar

tuiteados por el primer mandatario.

"No se puede empezar sin ponderar el superávit fiscal. Si hace un año hubiéramos dicho que el Gobierno arrancaría con una baja de 30% en el gasto, hubiera sido hilarante por implausible. Pero acá estamos. Es un logro extraordinario que es la garantía del ordenamiento macro", explicitó el asesor presidencial.

Un rato más tarde, fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien se encargó de dar una visión positiva sobre la coyuntura económica y sus perspectivas a futuro. "Hay claros signos de recuperación", dijo el ministro de Economía en una entrevista por LN+.

Allí también expresó que "en mayo la economía pegó la vuelta" y que la construcción sufrió una baja "porque paramos la obra pública, pero es algo que se va a recompode la fiesta más que pagándola", ex- ner rápidamente". Pronosticó que,

Además de negar cortocircuitos con Sturzenegger, el ministro de Economía elogió al Presidente y lo definió, además, como un "motivador serial".

#### Defensa

En relación con Pettovello, también Sturzenegger ensayó una defensa cerrada de la ministra. "Hay que evaluar diferente cuando un ministerio genera polémica. ¿No será porque efectivamente llegó al hueso de la corrupción? Decía Churchill: 'No llegarás lejos si te paras a tirarle una piedra a cada perro que te ladra'. Salvas y fanfarrias en apoyo a Pettovello", expresó el extitular del Banco Central. Caputo agregó que a la ministra "le sobran ovarios" y evaluó que "le falta que la dejen trabajar tranquila".

Pettovello enfrentó acusaciones por las demoras en la entrega de Instituto Catoy la Fundación Liber-"infantiles" a los legisladores opo- presó el asesor (por el momento sin en mayo, el índice de inflación "es- alimentos, luego de presentar de- tad y Progreso, donde también ha-

Cerca del Presidente evitaron dar más datos sobre la reunión del sábado entre Milei y Pettovello, aunque reiteraron que se resolvió "doblar la apuesta contra la corrupción y (Juan) Grabois", el dirigente social que promoviera la denuncia por el acopio de toneladas de alimentos, que motivó la causa judicial que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello.

Desde el espacio de Grabois, en tanto, afirmaron a LA NACION que el dirigente de Patria Grande "está muy tranquilo", ya que "Juan vive una vida muy sencilla, no solo no ha robado, sino que ni siquiera vivió nunca del Estado". Contraatacaron afirmando que varios de los denunciantes de Grabois, en este caso por el manejo del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), a cargo durante años de Fernanda Miño, "están más sucios que una papa".

Mientras la disputa entre el Gobierno y los movimientos sociales promete dejar nuevos capítulos políticos y judiciales, el Presidente se prepara para emprender, el miércoles, su viaje a Italia, donde participará de la cumbre del G-7.

Antes de partir, en la agenda del Presidente están previstas dos citas con claro sesgo económico. A las 11 del miércoles. Milei disertará en la ExpoEfi, en la Rural, y por la tarde, en la actividad organizada por el

## Qué indican los "semáforos" que difundió Milei

Compartió dos cuadros con indicadores: economistas matizaron el optimismo presidencial

Dos semáforos con indicadores de la actividad económica se repitieron ayer en la cuenta de X de Javier Milei. Se trata de cuadros comparativos donde se detalla mes a mes el ritmo de crecimiento de determinados sectores y cuyos datos fueron presentados por el Presidente como un símbolo de repunte económico.

La media sanción de la reforma previsional en Diputados, que provocó un coletazo en los mercados, fue un duro golpe para la administración libertaria y el jefe del Estado buscó exhibir resultados de su gestión para contrarrestar este efecto. Sin embargo, no todos estos números muestran mejoras y para los especialistas no está claro que representen un despegue de la recesión.

"No son concluyentes de nada. Ni a favor ni en contra. Hay algunos a favor, como el despacho de cemento, pero hay otros que no, como la producción de autos, que cae", resumió a LA NACION Nicolás Gadano, economista jefe de la consultora Empiria. "No dan un panorama concluyente de que haya una recuperación económica clara", sentenció.

El cuadro muestra en mayo una recuperación en el patentamiento de autos (2%), en los despachos de cemento (11,5%), en el índice de confianza del consumidor de la Universidad Dí Tella (0,9%) y en el índice de la construcción—Construya—(4,8%). No obstante, los datos de la recaudación de impuestos asociados al nivel de actividad -como créditos y débitos bancarios (cheque) o el IVAdan negativos (-15%y-4,8%, respectivamente), así como la producción de autos (-7,1%).

Andrés Borenstein, de la consultora Econviews, analizó los datos con un prisma optimista. Si bien dijoque "marzofue el piso" y que abril

| Sector                                              | Indicador (s.e.)                                    | Var. %-m/m |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                     |                                                     | mar-23     | abr-23 | may-23 | jun-23 | jul-23 | ago-23 | sep-23 | oct-23 | nov-23 | dic-23 | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 |
| Actividad y<br>empleo                               | EMAE (INDEC) **                                     | 0,0%       | -1,9%  | -1,1%  | 0,1%   | 2,0%   | 0,8%   | -0,2%  | -0,3%  | -1,4%  | -2,6%  | -0,4%  | 0,0%   | -1,4%  |        |        |
|                                                     | Asalariados privados + públicos (TEySS) **          | 0.3%       | 0,2%   | 0.3%   | 0.3%   | 0.2%   | 0,1%   | 0,0%   | +0,7%  | -0.1%  | 0,0%   | -0,7%  | -0,3%  |        | 17     |        |
|                                                     | Recaudación por Seguridad Social real (AFIP)        | 0,5%       | -2,9%  | 7,0%   | +1,3%  | 7,2%   | -5,7%  | -6,8%  | 0,6%   | 0.4%   | -12,4% | -8,6%  | 5,9%   | 3,6%   | 0,7%   | 4,6%   |
|                                                     | Créditos y Débitos (AFIP)                           | 0,6%       | -2,9%  | 8.4%   | -3.8%  | 3,3%   | -1,9%  | -2,4%  | 31,7%  | -8,2%  | -15,0% | -3,1%  | 9,2%   | -0,8%  | -4,4%  | -15,0% |
|                                                     | IVA DGI (AFIP)                                      | 7,3%       | -17,4% | 14,5%  | 6,791  | -1,8%  | -2,3%  | 0,4%   | -7,6%  | 1,9%   | -6,4%  | -9,0%  | 9,8%   | +3,1%  | 0.3%   | -3,1%  |
|                                                     | IVA real (AFIP)                                     | 11,1%      | -16,7% | 24.3%  | 1,2%   | -2,7%  | 2.7%   | 2.2%   | -11,2% | -1,3%  | +1,5%  | 7,5%   | -7,8%  | -6.8%  | 2,2%   | -4,8%  |
| Consumo                                             | Ventas reales en supermercados (INDEC) **           | 0,3%       | -0.2%  | -1,9%  | -0,1%  | 1,9%   | 0,8%   | -1,1%  | 6.1%   | -73%   | -9,3%  | -1,4%  | 0,6%   | 0,3%   |        |        |
|                                                     | Ventas reales en centros de compra (INDEC)          | 1,0%       | 3,3%   | 2,3%   | 0,2%   | 0,0%   | -13%   | -0,1%  | 8,6%   | -4,5%  | -18,9% | -3,5%  | -1,0%  | -1,2%  | 1      | 14     |
|                                                     | Nafta en miles de litros (Secr. Energia)            | 2,5%       | 0.5%   | 0,6%   | -0,6%  | 0.7%   | -0,3%  | -1,8%  | 3,2%   | 0,9%   | -6,3%  | -4.7%  | -0,5%  | -0,7%  | -1,7%: | 19     |
|                                                     | Patentamientos de autos (ACARA)                     | 1,6%       | -4,5%  | -0.3%  | 0.8%   | -0,6%  | -6,9%  | -0,3%  | 10,7%  | -3,0%  | -13,1% | -H.4%  | 6,616  | 1,9%   | 7.9%   | 21%    |
|                                                     | Indice de Confianza del Consumidor (DiTella)        | 5,7%       | 0.7%   | 1,7%   | 2,8%   | 3,2%   | 0,0%   | -2,1%  | 4,6%   | 7,4%   | -14,0% | -13,1% | 7,314  | 1,194  | 4,6%   | 0.9%   |
| Comercio<br>exterior                                | Importaciones desde Brasil (MIDC de Brasil)         | -1,7%      | 10.6%  | -1,2%  | 4,6%   | -8,4%  | -16,0% | -6.2%  | 7,0%   | -15,4% | -1,4%  | -3,4%  | 0,3%   | 8.2%   | -11,9% | -8,2%  |
|                                                     | Importación de bs de consumo en cantidades (INDEC)  | -1,4%      | 5,6%   | -5,3%  | 2,1%   | -4,6%  | 7.3%   | -2.4%  | -2.4%  | -1,4%  | -17,1% | 4,3%   | -3.1%  | -3.5%  | 4,8%   |        |
|                                                     | Importación de bs intermedios en cantidades (INDEC) | 4,2%       | 0.2%   | 0.9%   | -3.2%  | 2,4%   | 1,9%   | -1,494 | -5,6%  | 5,4%   | -2,3%  | -8,9%  | -1,0%  | -1,0%  | -0,8%  | -      |
|                                                     | Importaciones de bienes en cantidades (INDEC)       | 7,2%       | 2.1%   | -1,2%  | -4.5%  | 0,9%   | 4,3%   | 2,0%   | -7,2%  | -4.9%  | -10,9% | -0,1%  | -2,3%  | -3,4%  | -1,8%  |        |
|                                                     | Exportaciones de bienes en cantidades (INDEC)       | -2.7%      | -3.4%  | 4.6%   | -8,9%  | 10,6%  | -0.8%  | -0.9%  | -0.1%  | -6.4%  | 9.2%   | 9,4%   | 4.0%   | 3,5%   | -3,5%  | 4      |
| Industria                                           | IPI (INDEC) **                                      | 0,4%       | 5,8%   | -5,8%  | -1,2%  | -0,2%  | -0,5%  | 0,2%   | -0,6%  | -1,4%  | -8,0%  | -1,5%  | -1,3%  | -4,1%  | 1,8%   | 94     |
|                                                     | IPI posquero (INDEC) ***                            | 11,6%      | 5,9%   | 1,8%   | 2,8%   | -5,7%  | -9,5%  | -8,0%  | -21,7% | 26,9%  | 23,4%  | 5,4%   | -7.6%  | -6,0%  | 2.0%   | 1.0    |
|                                                     | IPI minero (INDEC) **                               | 2.7%       | 1,4%   | -0.4%  | 0.8%   | 0,6%   | 0.7%   | -0,6%  | -0.1%  | 0,6%   | 3.8%   | 1,8%   | 1,7%   | -2.5%  | 0.7%   |        |
|                                                     | Producción de hierro en toneladas (CAA)             | -9,5%      | 3,4%   | -7,1%  | 8,9%   | -24,7% | 20,7%  | 5,6%   | 8,8%   | -18,1% | -24,0% | 31,4%  | -6,3%  | -28,4% | 38,7%  | 72     |
|                                                     | Producción de acero en toneladas (CAA)              | -4,5%      | 7.7%   | -2.5%  | 94.7%  | -22,6% | 24.9%  | 3,9%   | -2.2%  | -5,3%  | -11,9% | 34.9%  | -20,5% | -32,4% | 35,4%  | - 9    |
|                                                     | Demanda de electricidad no res. en MWh (CAMMESA)    | 0,7%       | -1,0%  | 1,756  | 14,4%  | -7.5%  | 2.6%   | 0,6%   | -0,8%  | -1,8%  | -1,0%  | 1.2%   | 2.2%   | +4,3%  | -2,5%  |        |
|                                                     | Producción de autos en unidades (ADEFA)             | 5,0%       | 1,6%   | -4,4%  | -1,4%  | 19%    | 4,9%   | -8.5%  | -6,0%  | 3,8%   | -5,4%  | -8.9%  | 4,3%   | -8,7%  | -0,7%  | -7,1%  |
| Construcción                                        | ISAC (INDEC) **                                     | 4,4%       | 2,8%   | -3,2%  | -1,3%  | 0,5%   | -1,9%  | -0.5%  | -0.6%  | -2,3%  | -10,2% | -17,4% | -3,5%  | -15,1% | 1,7%   |        |
|                                                     | Despachos de cemento en toneladas (AFCP)            | 3.4%       | 1,1%   | -3,7%  | -1,2%  | -1,3%  | 1,9%   | -5,9%  | 0.6%   | -5,7%  | -4,9%  | -3,4%  | -2.0%  | -23,0% | 5,0%   | 11.5%  |
|                                                     | Despachos de asfalto en toneladas (Secr. Energía)   | 13,7%      | -8,3%  | -8,1%  | 18.8%  | -12.8% | +25,8% | 33,7%  | -22.2% | -36.0% | 22,2%  | -21,7% | -21.7% | -8.6%  | -5,0%  |        |
|                                                     | Producción de laminados no planos en caliente (CAA) | 4,5%       | -4.2%  | 17,1%  | -12,4% | -23,3% | 9,8%   | 6,1%   | -3.8%  | 0,8%   | -14,3% | 15.1%  | -21,6% | -24,0% | 15,9%  |        |
|                                                     | Índice Construya (Grupo Construya)                  | 1.2%       | 0.7%   | -2,4%  | -0.6%  | -2,2%  | 2.6%   | -2,6%  | 8.5%   | -9.3%  | -8,7%  | -19.2% | 4.9%   | -10.0% | 4.2%   | 4,8%   |
| Sector<br>agropecuario<br>Actividad<br>inmobiliaria | Molienda de soja en toneledas (SAGyP)               | 5,8%       | -7,3%  | 17,6%  | -9,9%  | -6,4%  | 18,0%  | 5,1%   | -O,5%  | 7,4%   | 5,5%   | 20,0%  | 2,3%   | 8,2%   | 0,8%   |        |
|                                                     | Producción primaria de leche en litros (SACyP)      | -1,8%      | 3,5%   | -3,7%  | 0,3%   | 0.8%   | -0,2%  | -3,0%  | -1,0%  | -0,7%  | -2,3%  | -3,3%  | -1,2%  | -1,0%  | -0,8%  |        |
|                                                     | Producción de carne avicola en toneladas (SAGyP)    | -1,0%      | 9,2%   | -5,0%  | -Q,6%  | 0,5%   | 1.5%   | -1,9%  | 1,5%   | -1,7%  | 1,4%   | 1,8%   | +1,396 | -2,6%  | -0,7%  |        |
|                                                     | Mollenda de trigo en toneladas (SACyP)              | 1,6%       | 9.0%   | -4,7%  | 2.0%   | -1,8%  | -0,4%  | 1,7%   | -4,5%  | 6,7%   | -4,7%  | -1,7%  | 0.8%   | 0,2%   | -2,4%  |        |
|                                                     | Producción de carne vacuna en toneladas (SAGyP)     | 6,8%       | 3,6%   | -4,4%  | 4,5%   | -0,8%  | -9,6%  | 3,4%   | -5.8%  | 9,5%   | -7,9%  | 3,6%   | -1,8%  | -1,8%  | -4,5%  | 7.6    |
|                                                     | Escrituras CABA (Colegio de Escribanos de la CABA)  | -5,4%      | 13,3%  | 3,4%   | -5,6%  | 1,996  | 18,1%  | -4,B%  | 13,6%  | 11,7%  | -8,9%  | -5,1%  | 11,5%  | 8,5%   | -2,4%  |        |
|                                                     | Escrituras PBA (Colegio de Escribanos de la PBA)    | -6,8%      | -7,6%  | 16,8%  | 3,3%   | 0,6%   | 3.5%   | -4,9%  | 9,7%   | -6,9%  | -13,2% | 5,6%   | -0,9%  | 12,0%  | 0.8%   | -      |
| Difusión*                                           |                                                     | 68,6%      | 62,9%  | 45,7%  | 51,4%  | 51,4%  | 54,3%  | 37,1%  | 40,0%  | 34,3%  | 17,1%  | 37,1%  | 42,9%  | 29,4%  | 51,6%  | 50,0%  |

Uno de los cuadros elaborados por Econviews que el Presidente destacó para mostrar un repunte económico

y mayo muestran "más mejoras que empeoramientos", advirtió que "es muy poquito". Y concluyó: "No hay una recuperación económica en 'V', pero algo hay".

Econviews, dirigida por Miguel Kiguel, elaboró el informe semanal que contiene el primer semáforo retuiteado por Milei. "Estos cuadros no los verán en los grandes medios de comunicación, ya que quieren hacer creer que todo está mal desde el 11 de diciembre, pero la mejora es evidente, además si sumamos la enorme caída de la inflación, vemos que el plan de Milei y todo lo que prometió en campaña lo está cumpliendo", destacó una cuenta de X, cuyo mensaje retuiteó Milei.

El Presidente quiso hacer un aná-

lisis personal de los datos y consideró: "Mirando el semáforo de actividad y la caída de la inflación, eso explica por qué la casta está tirando contodo. Están quemando las naves y la desesperación se hace evidente. Van a ir con todo porque saben que si nos sale bien no vuelven más... Viva la libertad carajo!!!".

El oficialismo en el Senado se enfrentará esta semana con un duro desafío: deberá aprobar la Ley Bases y el paquete fiscal, donde todavía hay puntos en conflicto, como la privatización de Aerolíneas Argentinas y la reimposición de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Un nuevo revés parlamentario podría poner contra las cuerdas el proyecto económico del Poder Ejecutivo, cuyas metas se ven afectadas frente a los vaivenes políticos.

#### La construcción

Según documenta Econviews, la construcción rebotó en abril. "Lo que sigue es una lenta recuperación, de la mano de la estabilización de los precios, el lento incremento del salario real y la actividad en sectores como el agro e hidrocarburos, que van a ayudar", se lee en el informe.

Tras paralizar las obras, el sector ahora busca ser empujado por el Gobierno, que puso en marcha un plan de reactivación de la obra pública, con alrededor de 850 proyectos en todo el país, a financiarse entre la Nación y las provincias. El jefe

de Gabinete, Guillermo Francos, fue quien condujo este proceso con los gobernadores, a quienes buscó acercarse para evitar nuevos traspiés parlamentarios. Según pudo saber LA NACION, se trata de obras frenadas en una etapa de ejecución avanzada que son consideradas prioritarias por los gobiernos locales.

X

Respecto de otras variables económicas, el informe de Econviews destaca: "Se ven algunas señales mixtas para mayo: luz verde para cementos, patentamiento de motos y confianza del consumidor, luz roja para producción de autos. Aun así, creemos que mayo va a ser otro mes de recuperación. Mantenemos nuestra provección de -3.6 para el PBI de 2024". •

LA NACION | LUNES 10 DE JUNIO DE 2024

#### **EL ESCENARIO**

## Segundo semestre, un punto de inflexión

Claudio Jacquelin

-LA NACION-

osseis meses degobierno de Javier Milei importan por lo mucho que ocurrió en ese lapso, pero aún más por el nuevo piso sobre el que quedó parado al momento de empezar la segunda mitad del año y proyectarse hacia su primer examen electoral, que enfrentará en 2025. El cierre del primer semestre expresa un punto de inflexión. Para el oficialismo y la oposición.

En el balance, el Presidente publicita la baja de la inflación, después del subidón que provocó la devaluación y la inercia que ya traía, aunque más aúncelebra que su imagen positiva se mantiene por encima del 50%, como arrancó, a pesar del ajuste "más grande de la historia".

También puede promocionar, como lo hace, que la caída vertical de la actividad económica, llámese recesión o depresión, parecería haber encontrado un piso para comenzar a levantarse, desde el 10º subsuelo (en algunos casos, el 20º), pero lejos aún de la planta baja donde estaba cuando llegó a la presidencia.

No obstante, asoman señales que confirman que nada está consolidado. La expresión que usó el Presidente para celebrar los que considera indicadores económicos exitosos es precisa. "Si nos sale bien, no vuelven más". El condicional lo dice todo.

El rebote del riesgo país y de los dólares alternativos, la liquidación de divisas por exportación de granos en mayo un 30% menor que la del mismo del mes del último año (sí, el de la supersequía), así como la ralentización en la compra de dólares por parte del Banco Central expresan a cuánto cotiza la duda de inversores, ahorristas, productores y exportadores.

Ni hablar del hecho de que algunos de los billonarios fanáticos de Milei sigan con su domicilio fiscal fuera de la Argentina así como el IP desde el que tuitean sus diatribas contra quienes critican al Gobierno. Son la retaguardia esclarecida que prefiere preservar sus pertrechos (y su renta personal), a la que el Presidente, ya al borde del enojo, les reclama menos palabrasy más hechos, con la popular frase de los estadounidenses: "Put your money where your mouth is", cuya traducción literal sería "poné la plata donde está tu boca". Al que le quepa el sayo...

Pero nada se reduce al desenvolvimiento de las variables económicas, aunque cada vez son más los economistas que plantean dudas tanto en el plano monetario como en el fiscal y productivo, y ya fue descartado por mayoría absoluta un rebote abrupto de la actividad. La demorada salida del cepo cambiario, a pesar de que existirían mejores condiciones, más la postergación de algunos ajustes, la acumulación de nuevas deudas en dólares y la incertidumbre que subsiste sobre vencimientos de la deuda pública externa (como el préstamo-swap-de China) suman incertidumbre y retracción.

El monofoco puesto en la inflación y todas las medidas concentradas en evitar un rebote de los precios podrían tener efectos no deseados en el mediano plazo, que licuarían logros y demandarían nuevas dosis de esfuerzo social, en momentos en que recrudecen expresiones de extenuación, incluso de los que conforman el 50 y pico por ciento de apoyo.

En ese plano asoman como luces



Javier Milei

amarillas los problemas de gestión. El cambio del jefe de Gabinete, que, además de los nombres implicó una reforma en las funciones, dejó algunas lecciones. La institución que debe conducir la administración y coordinar la tarea de los ministros quedó, tras la salida de Nicolás Possey la llegada de Guillermo Francos, como un Ministerio del Interior empoderado o una Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) adelgazada.

Además de los errores que se atribuyen a Posse (entre los que algunos de los más estrechos colaboradores presidenciales incluyen sin mucha reserva el espionaje interno), se menciona entre los motivos de la reforma la elefantiásica estructura que tenía y que, al margen de limitaciones del anterior titular, lo tornaba casi inviable. Así explica el propio Francos el recorte de funciones.

El caso de la JGM resalta una enorme paradoja, ya que la otra área que concentra tanta o más tareas, de igual o aún mucha mayor urgencia y demanda de operatividad, sigue incólume y el Presidente se resiste a revisarla, a pesar de haber quedado como el ejemplo de problemas de conducción, de falta de ejecutividad y de ausencia de transparencia. Si el megaministerio de Capital Humano no estuviera en manos de una amiga intima de Milei, como Sandra Pettovello, es una obviedad que a esta altura ya no sería lo que sigue siendo.

La performance de la cartera y la de la ministra no encuentran más méritos para ser ensalzados (hasta por el Presidente, que muestra una generosidad sin límites con esta área) que las irregularidades halladas de la gestión anterior y las denuncias hechas contra los dirigentes de los movimientos sociales. El hiperministerio que debería atender urgencias de los más vulnerables y resolver o evitar conflictos que podrían afectar la marcha de la economía convertido en una auditoría. Y de resultados inciertos.

"Muchas de las denuncias hechas tienen sugestivos errores en la sustanciación que me hacen acordar demasiado a los sumarios policiales destinados a quedar en la nada por arreglos entre policías y delincuentes", explica uno de los exfuncionarios que dejaron el ministerio en el primer semestre y que oportunamente se negó a poner su firma en varias actuaciones hasta que estuviera la de Pettovello.

Son esas expresiones de un estado de desconfianza, sospechas de persecución y exposición a cazabobos que tuvieron muchos de quienes pasaron y aún están en Capital Humano.

El vínculo de algunos de esos "sumariantes" y denunciantes con el gobierno anterior y el mundo del espionaje abona las suspicacias. Leila Gianni, la ahora famosa y poderosa responsable del área de Legales del ministerio, además de figura estelar de la nueva temporada de Titanes en el Ring Tribunalicio, es la cara visible de la estructura bajo sospecha. En su match con Juan Grabois (el Robin Hood cartonero), logró un éxito de audiencia y algo más, pero también quedó expuesta ella al "principio de revelación".

"Muchas de las presentaciones no solo van a quedar en nada, sino que pueden complicar hasta a la propia Pettovello, que puso la firma en resoluciones y contratos cuestionados. Da como para pensar si lo que se buscó es esclarecer o desviar la atención, además de sacarse de encima a los que ofrecieron alguna resistencia a ciertas formas de actuar", sugiere un allegado a uno de los funciona-

"Son muy sugestivos los errores en algunas denuncias y actuaciones de Capital Humano"

Cualquier golpe a la confianza podría dañar el casi único capital del Gobierno: el apoyo social rios que se fueron junto con el aún silente exsubsecretario Pablo de la Torre, desplazado tras desatarse el escándalo de los alimentos no distribuídos. Enigmática, la fuente advierte: "La Justicia y el tiempo van a poner en su lugar varias cosas".

Por ahora, el Presidente se niega a aceptar la renuncia que Pettovello habría ofrecido ya varias veces, según dejaron trascender en el entorno de la ministra y nadie se atreve a negar en la Casa Rosada.

Entre las muchas peculiaridades que reúne el caso de la funcionaria y amiga presidencial se destacó en la última semana el cambio de posición que mostraron algunos de los más cercanos colaboradores de Milei. Varios que solían criticarla por sus problemas de conducción, sus rasgos de personalidad o por su performance en la gestión pasaron a hacer una férrea defensa. Justo cuando los hechos, antes que las palabras, parecían debilitar al extremo a Pettovello.

El argumento de que la ministra es víctima de operaciones en su contra por su decidida avanzada contra "los gerentes de la pobreza" y "la mafia que lucra con el hambre" encontró algunas fisuras, por lo que la cerrada defensa presidencial se atribuye a más razones que las derivadas de esa tan noble causa.

El vínculo con el Presidente y el daño que podría causarle a este tener que desprenderse de ella, después de haber convertido "en historia" al otro amigo (Posse) con el que inició la aventura presidencial, es una justificación que se esgrime, pero no sería la única causa de su permanencia.

Algunas decisiones tomadas en su área (léase contrataciones, compras y designaciones) que están bajo observación (política y judicial)
no serían exclusivas de ese ministerio. Para un gobierno cuyo capital político casi excluyente es el apoyo social, cualquier hecho que afecte la confianza podría causarle un daño demasiado grave.

dos. Los a president relajarse.
No para reer más en un mo oquedar a lencias es Lo misis que si bie

Acá también asoma la huella de aficionados a inmiscuirse en vidas ajenas, que en poco tiempo, y aprovechando la inexperiencia y susceptibilidad de los recién llegados al Gobierno, lograron ocupar espacios de poder ofreciendo sus "servicios" para preservarlos. Entre ellos, su llegada privilegiada al poder permanente económico, las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y algunos sectores mucho más opacos. Milei no sería el único topo en el Estado.

Se trata de una película proyectada demasiadas veces, pero que siempre encuentra público que parece no haberla visto. O, peor, que cree que esta vez tendrá un final distinto. Pero unos pasan y otros no se van nunca. La postulación de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema no es una nueva producción, sino una secuela de la misma saga.

Después de seis meses, el Gobierno empieza a enfrentarse con las consecuencias de sus propias acciones y su propia inacción, aunque aún no pague costos en la imagen. Pero las dudas o cuestionamientos respecto de sus políticas no solo no se han diluido, sino que se consolidan.

El antídoto de la herencia empieza a ser menos eficaz ante una realidad envenenada, por lo que el comienzo del segundo semestre asoma como un punto de inflexión, antes de quedar inmerso en la vorágine del año electoral, en el que el Gobierno está obligado a renovar la confianza para que se traduzca en las urnas y, muy especialmente, en las bancas del Congreso Nacional, de las legislaturas provinciales y de los concejos deliberantes municipales.

La frágil estructura político-legislativa del oficialismo necesitará de un refuerzo de dimensiones notables.

Elapoyo superior al 50% en las encuestas de imagen se divide en dos mitades más o menos imperfectas: una porción (algo mayor) de votantes duros, para los que no hay ninguna razón para revisar su preferencia, y otra (queronda los 25 puntos) que en el balotaje optó por "el menos malo" y votó con la nariz tapada, pero con muchas dudas que la gestión no solo nodisipó, sinoque, en algunos casos, profundizóo, másaún, confirmó. En ese punto cobra relevancia el hecho de que las elecciones legislativas no suelen dirimirse solo entre dos fuerzas, sino que los votos tienden a repartirse entre varias opciones.

Ayer, las elecciones europeas les insuflaron a Milei y los suyos una nueva dosis de ilusión, con el sostenido avance de la extrema derecha. Insumos para sus consejeros que lo ven y lo proyectan como un líder supremo que cabalga los vientos de la historia para llevarlo a la cumbre.

Su inminente partida a Italia para participar como invitado de la reunión del G-7 ampliado no podría haber llegado en un momento más complejo, capaz de tenderles trampas a entusiastas inmoderados. Los antecedentes de los viajes presidenciales dan motivos para no relajarse.

No parece haber plafón para correr más riesgos. El Gobierno está en un momento crucial. Despegar o quedar atrapado en nuevas turbulencias es el gran desaño.

Lo mismo le pasa a la oposición, que si bien no logra ponerse de pie empieza a tantear nuevos formatos y estrategias para plantarse e intentar ofrecer alguna opción diferente. Un punto de inflexión para todos. •

#### La reacción de la Casa Rosada | CRISIS EN CAPITAL HUMANO



Joaquín y Pablo de la Torre edificaron su poder desde el municipio de San Miguel



Bullrich negó que hubiera comida vencida

ARCHIVO

## Tras la salida del Gobierno, los hermanos De la Torre eligen el silencio y la cautela

Les habían aportado a Milei y Pettovello estructura y funcionarios; enfrentaron las consecuencias de los supuestos contratos irregulares

#### Javier Fuego Simondet

Un tuit de Pablo de la Torre tras la denuncia en su contra y su salida de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano fue la única reacción pública que alteró el silencio que se impuso el sector liderado por Joaquín de la Torre, hermano del exfuncionario. El actual senador bonaerense fue un aliado importante para el presidente Javier Milei a la hora de la campaña y la designación de funcionarios. La tropa del hombre fuerte de San Miguel opta por evitar pronunciamientos, mientras espera que baje la espuma del escándalo por los alimentos sin entregar y los supuestos contratos irregulares en el ministerio que conduce Sandra Pettovello.

Sin voluntad de pelearse abiertamente con el Gobierno, Joaquín y Pablo de la Torre evitan comentarios disonantes. Según pudo saber LA NACION, aún comparten el rumbo de la gestión y no quieren "hacerle daño". Experimentados en la política, a los De la Torre ya no les sobran las opciones por explorar tras haber sido aliados del kirchnerismo, el massismo y el macrismo.

Según dio cuenta LA NACION en su edición de ayer, hubo un operativo de contención a través del influyente asesor presidencial Santiago Caputo para que los De la Torre no respondieran con fuego graneado.

En el sector político de los hermanos De la Torre se impone la espera, luego de que el secretario eyectado por Pettovello hiciera su única defensa pública hace una semana. "Tengo la conciencia y las manos limpias. Me enorgullece haber dado junto a la ministra Pettovello la batalla contra los gerentes de la pobreza. No me voy a dejar amedrentar por los kirchneristas infiltrados en el Gobierno. Muerto antes que sucio", fue el mensaje de Pablo de la Torre en la red social X.

La estructura política que comanda Joaquín de la Torre (exintendente de San Miguel, exministro de Gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal y actual senador provincial) fue importante para Milei. Impactó en el armado electoral y lo nutrió de legisladores provinciales y de funcionarios –ahora apartados– en el ministerio de Pettovello.

El Partido Renovador Federal (con reconocimiento nacional y representación en la Capital Federal, Buenos Aires, Mendoza, Corrientes, Chaco y Jujuy) fue uno de los 14 que integraron la alianza nacional La Libertad Avanza, el conglomerado que le permitió a Milei registrar su candidatura a presidente en la Justicia Electoral. De la Torre controla el Partido Renovador Federal, aunque ya no es autoridad formal en la estructura de ese sello que tiene reconocimiento nacional en la Justicia Electoral desde 2015.

El presidente del Partido Renovador Federal a nivel nacional es José Videla Sáenz. Según la información que recopila la Cámara Nacional Electoral, uno de sus apoderados es José Richards, uno de los cuatro funcionarios desplazados el jueves de Capital Humano. Richards, que fue secretario de Gobierno de San Miguel, era jefe de Gabinete en la Secretaría de Educación, cuyo titular es Carlos Torrendell.

El jueves también dejó su cargo de directora de Educación Secundaria Nacional María de los Ángeles Reig, la tesorera del Partido Renovador Federal, que integró el área educativa de la Municipalidad de San Miguel.

La sede central del partido está en la calle Paunero al 1100, en San Miguel, el epicentro del poder de De la Torre. Allí, el actual senador bonaerense fue intendente por tres períodos consecutivos, entre 2007 y 2019, desde los sellos Partido de la Victoria, Frente para la Victoria y

Unidos por una Nueva Alternativa. Desde entonces se mantiene en el poder su delfín, Jaime Méndez.

ARCHIVO

Los funcionarios ligados a De la Torre que llegaron al gobierno de Milei quedaron expuestos con sus salidas de Capital Humano. Además de Pablo de la Torre, Richards y Reig, también dejaron sus puestos Héctor "Bebe" Calvente (era subsecretario de Políticas Sociales; fue secretario general y de Seguridad en San Miguel, y presidente de Astilleros Río Santiago durante el gobierno de Vidal) y María Lucila Raskovsky (era subsecretaria de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano; en San Miguel, integró la Secretaría de Infancia y Familia).

El aporte del espacio político asentado en San Miguel se observa, además, en la representación mileísta en la Legislatura bonaerense. Joaquín de la Torre es senador provincial por la primera sección. Ganó su banca en 2021, por Juntos por el Cambio, pero se integró a un bloque libertario en el que revistan Carlos Curestis y Florencia Arietto, que abandonó tras la salida de su hermano del Gobierno.

En la Cámara de Diputados bonaerense está Juan Esper, fuertemente ligado a Joaquín de la Torre,
quien obtuvo su banca por Juntos
por el Cambio, en 2023, pero se sumó al bloque libertario que encabeza Nahuel Sánchez Sotelo y aún
no oficializó que lo abandone. También obtuvo una banca, pero desde
la boleta de La Libertad Avanza,
Gustavo Cuervo, presidente del
Partido Renovador Federal en la
provincia de Buenos Aires y uno de
sus apoderados a nivel nacional.

Algunas fuentes afirman que hubo fiscales del sector de De la Torre que en el balotaje trabajaron para Milei (en las PASO y las generales respaldaron la candidatura de Patricia Bullrich), pero en las filas bonaerenses de La Libertad Avanza lo niegan. •

## Bullrich criticó que Casanello ordenara el reparto de alimentos

"¿Qué sabe el juez?", se preguntó la ministra, que también cuestionó a la Iglesia y dijo estar "furiosa"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó la decisión del juez federal Sebastián Casanello de ordenarle a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, repartir alimentos que se encontraban almacenados en depósitos del Estado.

"A mí nadie me explica qué pasó. A la Policía Federal y a la Gendarmería les tocó hacer los allanamientos y no había un solo alimento vencido. Fue una ofensiva de los falsos movimientos sociales. Y, en el medio, la Justicia se metió a hacer de almacenero, a decidir cómo se reparten los alimentos. ¿Qué sabe el juez cómo se reparten los alimentos?", se preguntó Bullrich ayer, en una entrevista con Radio Rivadavia.

"Nos hicieron salir de urgencia y uno se puede equivocar, no se hacen las cosas así. Ese juez procesó la semana anterior a una cantidad de gerentes de la pobreza que durante 20 años se robaron los alimentos. Hizo una de cal y una de arena. ¿El juez hace política con los alimentos? No entiendo", señaló la ministra de Seguridad.

"Acá, los únicos que están contra la pared son los movimientos que hace 20 años se venían llevando la plata. Ahora apareció la Catedral con una mesa de comida y el juez a repartir la comida. Aparecieron todos a proteger a los gerentes de la pobreza. El hambre empezó el 10 de diciembre. Estoy furiosa. No hay que hacer seguidismo de esto", finalizó Bullrich.

En paralelo a los dichos de la titular de la cartera de Seguridad, el presidente Javier Milei respaldó nuevamente a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con republicaciones de mensajes a su favor en redes sociales.

Milei replicó mensajes en la red social X que daban cuenta de una serie de opiniones elogiosas de Federico Sturzenegger sobre el rumbo del Gobierno en diferentes áreas.

"Hay que evaluar diferente

cuando un ministerio genera polémica. ¿No será porque efectivamente llegó al hueso de la corrupción? Decía [Winston] Churchill: 'No llegarás lejos si te paras a tirarle una piedra a cada perro que te ladra'. Salvas y fanfarrias en apoyo a Pettovello", escribió Sturzenegger en una extensa lista de mensajes en los que evaluó los primeros seis meses del Gobierno.

El sábado, Milei recibió a la ministra de Capital Humano. El encuentro duró más de cuatro horas y se realizó en la quinta de Olivos. Pettovello está ratificada en su cargo, interpretaron fuentes oficiales tras esa reunión.

#### El expediente

La causa que desató la bronca de la ministra Bullrich tiene a la cartera de Capital Humano como denunciada. Se trata de un caso que se inició por una presentación del dirigente social Juan Grabois, quien aseguró que el Gobierno retenía alimentos que tenía acopiados en galpones.

Casanello intervino en el caso y lo delegó en la fiscal Paloma Ochoa, que dictaminó en una medida cautelar que el magistrado tenía que ordenar al Gobierno que repartiera la mercadería.

Luego de esa opinión de la fiscal, el juez la rechazó y solicitó que el ministerio de Pettovello le exhibiera un plan de entrega de los alimentos, un informe del stock de mercadería y que aportara también un detalle de cada una de las compras. Pero el ministerio no cumplió y apeló la decisión judicial.

La Cámara Federal le dio la razón a Casanello (tras una audiencia que incluyó un cruce a gritos entre Grabois y la funcionaria de Capital Humano Leila Gianni). El jueves, el Gobierno presentó el plan para repartir la mercadería que le había exigido el magistrado yactivó el reparto de alimentos en escuelas de bajos recursos a través de la Fundación Conin. LA NACION | LUNES 10 DE JUNIO DE 2024

Su nombre está detrás de la creación de sociedades "pantalla" vinculadas al Polo Obrero, Lázaro Báez, Ricardo Jaime y IOMA, la obra social bonaerense

## "Facilitadores profesionales". La Justicia avanza sobre un escribano que entrelaza múltiples casos de corrupción y lavado

Texto Hugo Alconada Mon

ázaro Báez, Ricardo Jaime, IOMA y, ahora, el desvío de fondos públicos al Polo Obrero tienen un eslabón encomún. ¿Cuál? Un escribano acusado de montar sociedades "pantalla" con personas vulnerables y que está vinculado a otros profesionales que aparecen en la trama de Carbón Blanco, uno de los casos de narcotráfico más grandes de la historia argentina, en los Panamá Papers y hasta en el círculo de empresarios vinculados al condenado extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray.

Juan Bautista Derrasaga es escribano, tiene 48 años, vive en las afueras de La Plata, tiene su registro notarial en Carlos Casares v acumula allanamientos judiciales en al menos dos investigaciones criminales distintas, según surge de registros societarios, probanzas judiciales y las fuentes tribunalicias que consultó LA NACION. ¿El motivo? Montar sociedades comerciales que sirvieron para la evasión y el lavado de activos provenientes de la corrupción. ¿Cómo? Recurriendo a desempleados, analfabetos y otras personas vulnerables a los que les pagan unos pesos a cambio de firmar los documentos societarios.

El último episodio ocurrió la semana pasada cuando el juez federal Sebastián Casanello allanó la escribanía de Derrasaga tras detectar que participó en la constitución de Coxtex SA, una de las sociedades que se usaron para el presunto desvío de millones en fondos públicos que el Estado nacional les asignó al Polo Obrero y a la cooperativa El Resplandor.

Al avanzar por esa senda, el equipo de Casanello detectó que Coxtex SA y otras tres sociedades constituidas en 2020 – Recinsur SA, VSP Consulting SAy Ciriaco Shoes SRLrepetían accionistas y la participación de Derrasaga y otros tres profesionales – Gabriela Rivero, Lucía Agúndez y Virgilio Vivarelli– en la constitución, los cambios societarios o la inscripción de esas firmas. En otras palabras, que podía tratarse de "facilitadores profesionales".

¿Quiénes conforman ese concepto? Los escribanos, contadores y abogados, entre otros, que "ayudan a diseñar el andamiaje de las estructuras fiscales y financieras utilizadas para evadir impuestos y cometer otros delitos financieros", según definió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en un documento reciente. Es decir, los especialistas que ponen sus conocimientos y experticia al servicio de criminales; en particular, "de cuello blanco".

La persecución y castigo de esos "facilitadores profesionales" afronta, sin embargo, múltiples escollos en los tribunales argentinos. En particular, porque algunos jueces y fiscales, como Casanello y Carlos Rívolo, entre otros, han avanzado contra ellos, pero los tribunales superiores –como la Cámara Federal porteña y la Cámara de Casación– bloquearon sus intentos al sostener que no habían logrado probar una injeren-



El escribano investigado, Juan Bautista Derrasaga

ARCHIVO

# VINCULADOS A LAS SOCIEDADES Eduardo Belliboni POLO OBRERO Ricardo Jaime EXSECRETARIO DE TRANSPORTE Lázaro Báez EMPRESARIO KIRCHNERISTA

cia dolosa –o un involucramiento directo– de esos expertos en las maniobras delictivas de corrupción o lavado detectadas, aun cuando sus nombres aparezcan en numerosas investigaciones criminales.

Además de aparecer en la trama societaria que utilizó el Polo Obrero para desviar fondos públicos, Derrasaga figuró antes como el escribano que constituyó Clamarán SA, la sociedad que utilizó el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime para comprar, en efectivo, un departamento de 250 metros cuadrados en la avenida Figueroa Alcorta 3050 de la ciudad de Buenos Aires, a metros de Canal 7.

¿Y quiénes eran los rostros visibles de Clamarán, según reveló LA NACION en 2010? Un vendedor ambulante de medias que vivía en un monoblock de las afueras de La Plata, Claudio Hernando, y un changarín al que la Justicia le designó un curador y declaró incapaz, Juan José

Salas. Ambos, Hernandoy Salas, declararon en tribunales que Derrasaga les dio unos pesos a cambio de sus firmas.

Derrasaga también apareció como notario de Clidomint SRL, una de las sociedades cuestionadas por el presunto desfalco de IOMA por \$1500 millones durante la gestión sciolista. ¿Un ejemplo de las maniobras denunciadas? Clidomint pasó facturas por la internación de María Delfina Gómez de Miguez entre diciembre de 2015 y enero de 2016. Pero la mujer había fallecido el 29 de noviembre.

#### La conexión con Báez

El escribano apareció, además, como el creador de al menos tres sociedades -Xhoris, Karnika y Karnix- que Lázaro Báez, sus familiares y allegados utilizaron como firmas "pantallas" o "cuevas" financieras para lavar activos por más de \$200 millones, según determinó el juez Casanello, que los procesó, junto a otros presuntos "facilitadores profesionales", como Ana Cristina Palesa y Carlos Martín Lufrano.

Como en la firma Clamarán, los rostros visibles en las sociedades que montó Derrasaga y que aparecen alrededor de Lázaro Báez fueron personas vulnerables. En Xhoris, por ejemplo, recurrieron a un cuidacoches –Lorenzo Antonio González– al que le pagaron \$500 por poner su cara y su firma, según declaró entribunales. Y tanto Xhoris como Karnikay Karnix figuran en la base "eApoc" de sociedades fantasma que emiten facturas truchas que montó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

LANACION CONTACTÓ a Derrasaga por correo electrónico, quien preguntó el motivo de la consulta. Cuando este diario le indicó que quería preguntarle sobre su presencia en al menos cuatro casos de corrupción –Polo

Obrero, Báez, IOMA y Jaime-, indicó que él llamaría; pero eso no ocurrió hasta el cierre de esta edición.

Como Derrasaga, Ana Cristina Palesa también figura en múltiples investigaciones criminales. Por ejemplo, "intervino en la conformación y gestión de sociedades vinculadas con Carlos Alberto Salvatore", según detalló un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), en alusión al mayor narcotraficante de la Argentina, condenado por tráfico y lavado en la megacausa Carbón Blanco.

Palesa aparece, además, en la gestación de múltiples sociedades comerciales en las que figuró la manoderecha de Echegaray en la AFIP, Guillermo Michel, quien luego lideróla Dirección General de Aduanas durante la gestión de Sergio Massa. Como contador en el estudio de Luis Osvaldo Hurovich, Michel se encargó de llevar los papeles de Jorge Lambiris, a quien todos dentro de la AFIP y de la Aduana conocen como "el uruguayo" y era señalado como un jugador clave para llegar a Echegaray por aquellos años, según reveló LA NACION en 2014.

Junto a Carlos Martín Lufrano y otros "facilitadores profesionales", en tanto, Palesa también aparece en el armado de las sociedades que Báez utilizó para lavar fortunas. Y como Derrasaga, recurrieron a indigentes, trapitos, analfabetos, alcohólicos y hasta un paciente con ACV para que aparecieran como accionistas de esas firmas.

Así, el juez Casanello procesó en 2023 a Palesa, Lufrano y otros "facilitadores profesionales", tras concluir que con sus conocimientos ayudaron a Báez y sus acólitos "a introducir en el mercado las ganancias ilícitas producto de la actividad delictual", y que de ese modo facilitaron que pudieran "aprovechar el fruto del delito sin encender las alertas de los sistemas de control con los que cuenta el Estado".

Para Casanello, esa no fue la primera vez que avanzó contra "facilitadores profesionales" de la corrupción y el lavado. Al procesar al otrora máximo contralor por el Estado de las concesiones viales durante el kirchnerismo, Gustavo Gentili, dos de sus dos hijos y uno de sus presuntos testaferros por el supuesto lavado de cerca de 1,5 millones de dólares a través de Uruguay, también avanzó contra dos operadores financieros uruguayos que participaron en esas maniobras, Daniel Pérez Montero y Mario Alberto Ribeiro Ricci, como antes había procesado, en esa misma trama, a Eduardo Roca y Horacio Díaz Sieiro.

Sin embargo, tanto en el caso de Palesa, Lufrano y otros profesionales en la trama de Lázaro Báez, como con Pérez Montero, Ribeiro Ricci, Roca y Díaz Sieiro en el "caso Gentili", la Cámara Federal revocó sus procesamientos. En todos los casos planteó que el trabajo que realizaron "no constituye por sí solo un involucramiento directo en los pormenores de las actividades cuestionadas".

En todos esos casos, Casanello deberá evaluar si deja a un lado a los presuntos "facilitadores profesionales" o si, por el contrario, redobla los esfuerzos para encontrar nuevas evidencias que puedan complicar su situación procesal. Y en la misma línea, otra incógnita todavía sin respuesta es cómo Báez, el Polo Obrero, el narco Salvatore. Jaime o Lambiris, entre otros, llegaron a Derrasaga o Palesa. ¿Por qué acudieron a ellos y no a tantos otros escribanos o abogados que constituyen sociedades comerciales? ¿Alguien actuó como intermediario y permanece en las sombras? ¿Quién o quiénes podrían ser esos eslabones? •

Con la colaboración de Ricardo Brom

## Insaurralde y Espinoza sostienen el poder local, a pesar de las denuncias

INVESTIGADOS. Acusado por lavado, el lomense retiene a sus funcionarios en la municipalidad; el matancero, señalado por presunto abuso sexual, apuró un aumento a los empleados públicos

Javier Fuego Simondet LA NACION

En el mundillo político de Lomas de Zamora, las versiones de un fuerte recambio que sacaría de juego a funcionarios municipales del círculo más estrecho de Martín Insaurralde estuvieron a la orden del día en las últimas semanas e hicieron presuponer un cimbronazo dentro de la administración del intendente Federico Otermín, un hombre de probada lealtad con el exjefe de Gabinete bonaerense. Pero la versión se desinflóy solo se concretó un puntilloso cambio de lugares que no alteró el poder del jefe del distrito y exintendente, a quien la Justicia investiga por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito desde que, el año pasado, estalló el escándalo conocido como "yategate".

En La Matanza, el procesamiento del intendente local, Fernando Espinoza, por presunto abuso sexual motivó que sectores minoritarios de la oposición local avancen con un pedido para que el jefe comunal se tome licencia en su cargo. La iniciativa recién será tratada el próximo jueves en el recinto, sin posibilidades de concretarse. Mientras tanto, el intendente reactivó su agenda y les otorgó un aumento de 15% a los municipales, en un clima político que dejó de agitarse al compás de sus complicaciones en la Justicia.

Insaurralde y Espinoza, los jefes políticos de los dos distritos con más votantes en la decisiva tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, conservan intacto su poder en sus terruños. Más allá de expedientes judiciales, en el caso del exintendente de Lomas de Zamora sus terminales de poder en la municipalidad no se alteran. El jefe comunal de La Matanza, en tanto, parece haber sorteado el primer golpe por su procesamiento sin consecuencias visibles para su dominio local.

A partir del 1º de junio, cesaron



municipales, en un clima político El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y el exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde

en sus cargos en el municipio de Lomas de Zamora dos funcionarios de máxima confianza de Insaurralde, pero no fueron desplazados, sino reubicados, y con el mismo rango. Son Victor Matassi, uno de sus abogados, y Alejandra Insaurralde, su hermana.

Matassi era secretario técnico, administrativo y legal de la Municipalidad de Lomas de Zamora y fue nombrado asesor, dependiente del intendente municipal y manteniendo el "rango secretario", según consta en el decreto de su designación. El reemplazo de Matassi (quien también acompañó a In-

saurralde en la Jefatura de Gabinete provincial) será Aldana Scillama, una mílitante de La Cámpora que es cercana a Daniela Vilar, ministra de Ambiente bonaerense y esposa del intendente Otermín.

Alejandra Insaurralde también cambió de función el 1º de junio y fue nombrada asesora informática; era subsecretaria de Sistemas Informáticos. Al igual que en el caso de Matassi, el decreto que oficializa su reubicación aclara que mantiene el "rango de subsecretario".

En Lomas de Zamora (un distrito con 575.820 electores habilitados, según la Junta Electoral bonaerense) hay también un nuevo secretario de Educación, Darío Spampinato, quien sería cercano a la hermana del exintendente. Desde el municipio de Lomas de Zamora dijeron a LA NACION que los cambios son solo "cuestiones de reacomodamientos en el equipo". Muchos otros funcionarios permanecen desde las gestiones de Insaurralde.

"[A los cercanos a Insaurralde] No los echa, los desplaza. La influencia de Insaurralde sobre Otermín siempre fue total. La que sí quiere tallar es Daniela Vilar", describe una fuente lomense que conoce el día a día de la política local. El exintendente de Lomas de Zamora, que fue el principal socio de Máximo Kirchner en su ascenso dentro del Partido Justicialista bonaerense, mantiene su influencia intacta en Lomas y hay fuentes que, incluso, afirman que concurre asiduamente a la municipalidad. Con la trama que comenzó con la difusión de sus fotos navegando por Marbella junto a Sofía Clerici, el año pasado tuvo que renunciar a su cargo de jefe de Gabinete bonaerense y a su candidatura a concejal.

Espinoza, mandamás de La Matanza (el principal distrito bonaerense a nivel electoral, con 1.180.085 electores), continúa con su gestión sin percances serios que deriven del procesamiento por presunto abuso sexual sobre Melody Rakauskas. Tres concejales de Juntos por el Cambio (Mirta Ferreira, Cecilia Zacarías y Javier Ferreyra) pidieron que se tome licencia, pero ese proyecto recién se tratará el próximo jueves en un cuerpo legislativo en el que 13 de los 24 concejales responden al jefe comunal, por lo que carece de chances de concretarse. Además, el bloque de Juntos por el Cambio, que tenía seis ediles, se partió en dos.

"Empezó de nuevo con su agenda. El Concejo está más a favor que nunca. Nadie le va a pedir la cabeza, el tema puede influir en una futura candidatura", analizó un dirigente peronista de La Matanza consultado sobre la situación de Espinoza.

Días después de su procesamiento, Espinoza firmó con el Sindicato de Trabajadores Municipales de La Matanza un aumento de 15%. "El tema, en La Matanza, ni se menciona. Bajó la intensidad", indicó un representante de otra de las múltiples vertientes del justicialismo matancero.

Espinoza mantiene anudado su control del peronismo local. "Él es jefe, inclusive con respecto a la vicegobernadora [por Verónica Magario, exintendenta de La Matanza]. Es como un [Gerardo] Zamora", lo definió un peronista de experiencia que lo comparó con el gobernador de Santiago del Estero, que alternó con su mujer, Claudia Ledesma, la silla de la gobernación santiagueña y una banca en el Senado. El jefe comunal de La Matanza también cuenta con liderazgo en la Federación Argentina de Municipios, que preside, yesotro frente que mantiene sin sobresaltos, a pesar del procesamiento en su contra. •



POLÍTICA | 17 LA NACION | LUNES 10 DE JUNIO DE 2024

**EN OFF** | La trastienda de la política

Texto Jaime Rosemberg

## A pesar del ascenso, Francos no cambia de oficina en la Casa Rosada

El jefe de Gabinete se muestra cómodo en la planta baja; elogios peronistas por su "cintura"

No fue, por cierto, una semana más para Guillermo Francos, el flamante jefe de Gabinete de Ministros, asumido formalmente el lunes pasado.

Concentrado en la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal, que se tratarán esta semana en el recinto del Senado, Francos recibió a distintos gobernadores en el despacho de la planta baja destinado al ministro del Interior, que venía ocupando hasta el momento. Más allá del golpe que, para su espíritu dialoguista, significó la derrota con la oposición en Diputados por la fórmula de movilidad jubilatoria, Francos también tuvo que encargarse de desactivar un paro de trenes anunciado para el jueves, que finalmente no se concretó.

En relación con el espacio físico donde desarrolla sus tareas, Francos se siente cómodo en su actual despacho, por lo que hasta el momento descarta subir un piso para ocupar las oficinas que, hasta su renuncia, utilizaba su antecesor, Nicolás Posse.

"No se va, se queda ahí donde está. Recibe mucha gente por día, y ahí tiene cerca a ceremonial, al secretario Lisandro Catalán, la oficina de prensa", cuentan voces cercanas a Francos, aunque nadie descarta que, si hay un pedido específico del presidente Javier Milei, el ministro suba un piso y ocupe esa oficina, cercana a la del Presidente y que el viernes aún se estaba vaciando.

Esa oficina, cuentan en la Casa Rosada, está en una zona más retirada de Balcarce 50, con menos visibilidad y menos movimiento



El jefe de Gabinete, en la explanada de la sede de gobierno

de personal, fundamental para Francos y su equipo.

Dispuesto a continuar con las reuniones con gobernadores -hoy prevé pasar el mandatario de Catamarca, Raúl Jalil, y le seguirán otros antes del fin de semana-, Francos se llevó en su primera semana los impensados elogios de Omar Maturano, dirigente peronista e histórico líder de los ferroviarios de La Fraterni-

dad, que llegó enojado a Balcarce 50 y se fue, un par de horas después, con la decisión de posponer la medida de fuerza.

"¿Lo ubicás a Rojitas? Es igual, la misma cintura", bromeó Maturano con la prensa al salir de la reunión con Francos, donde también dio a entender que se posponía el paro, planteado originalmente para el jueves que pasó.

La mención de Maturanoa Án-

RICARDO PRISTUPLUK/ARCHIVO

gel Clemente Rojas, centrodelantero e ídolo de Boca Juniors en la década del sesenta, le sirvió al gremialista para alabar la vocación por la negociación del jefe de Gabinete.

"En todo caso es más parecido a [Ariel] Ortega", retrucaron desde el Ministerio del Interior, atentos al fanatismo de Francos por el club River Plate, pero sin rechazar los elogios. •

#### Las lecturas de Larreta sobre resiliencia

Entre viaje y viaje al exterior (estuvo dando charlas en universidades de Estados Unidos, como Harvard, y volverá allí en un par de semanas), Horacio Rodríguez Larreta aprovecha el tiempo libre, luego de décadas en cargos públicos.

El exjefe de gobierno porteño asegura, entre café y café -en Palermo y Barrio Parque, entre otros barrios-, que lo suyo no es solo lamentarse por la derrota en la interna de Pro contra Patricia Bullrich, que lo dejó fuera de su gran sueño presidencial. "Aprovecha para leery estudiar, porque dice que la gestión te embrutece", cuenta uno de sus fieles colaboradores, que lo vio con un par de libros con sugestivos títulos bajo el brazo: Dignos de ser humanos, de Rutger Bregman, y Resiliencia, inteligencia emocional, de una colección editada por Harvard.

El primero le gustó, ya que "asegura que el ser humano coopera más de lo que destruye", y el segundo le sirve luego del golpazo que significó su derrota en la interna de Pro. Lejos de Mauricio Macri, que "le entregó Pro a [Javier] Milei", el exjefe de gobierno asesora a gobernadores de Juntos por el Cambio y rehúye contactos con pares del centro político. •

#### Las cartitas que llenan el bolsillo de un intendente

Acostumbrado a las recorridas personales en las calles de su barrio, mientras hace las compras los fines de semana o simplemente charla con los vecinos que se le acercan, el intendente de Almirante Brown, el peronista Mariano Cascallares, suele tomar en esos encuentros casuales la temperatura de su distrito.

En las últimas semanas, Cascallares tuvo que hacer más lugar en sus bolsillos, que quedaron repletos de cartitas y no precisamente para felicitarlo por la gestión de su municipio. "En su mayoría reclaman trabajo, changas, lo que sea", cuentan desde el equipo del intendente de esa zona caliente del sur del conurbano bonaerense.

Desde la intendencia calculan que los reclamos de trabajo y asistencia están en un pico más que elevado, y lo atribuyen al gobierno de Javier Milei, que redujo a cero la inversión en obras públicas nacionales en ese municipio, como en la mayor parte del territorio de la provincia. De buena sintonía con el gobernador Axel Kicillof, a quien apoya en su provecto presidencial, Cascallares no solo lee cartitas: también se anota para suceder al gobernador bonaerense en 2027.

## Alberto Fernández pide apoyo a la "Patria Grande"



Morales, Sheinbaum, Fernández y Ominami

Activo y muy enfático vieron al expresidente Alberto Fernández el domingo de la semana pasada en el búnker ganador de Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México.

Al igual que el expresidente de Bolivia Evo Morales y el dirigente chileno Marco Enríquez-Ominami, Fernández tuvo Puebla, que encabeza Ominami, una conversación privada con Sheinbaum, en la que también habló de Javier Milei y la situación en la Argentina.

"Lo vi concentrado en la pendiente peligrosa en que desciende la Argentina", contó uno de sus interlocutores. Sin abandonar por ahora su estadía en Madrid, Fernandez pidio "unidad y propuestas de bienestar" para que el progresismo vuelva al poder.

Prometió apoyo al grupo de más allá de que el regreso del kirchnerismo aparezca hoy en los sondeos como una posibilidad remota. •

#### Guiño de Milei para un candidato de la DAIA

En el inicio de su extensa participación en el encuentro del Latinoamerican Economic Forum, en Parque Norte, donde habló durante una hora ante un auditorio afín, el presidente Javier Milei no se olvidó de agradecer de modo efusivo a Darío Epstein, elempresarioy consultor que, al igual que en las nueve ediciones anteriores, se encargó de la organización del evento, que reunió a varios de los empresarios más importantes del país.

'Quiero agradecer por el laburo enorme, gigante, que lleva adelante mi querido amigo Darío Epstein", dijo el Presidente, mientras el consultor le devolvía las gracias desde las primeras filas del Golden Center, repleto de empresarios e integrantes de ramas ortodoxas del judaísmo.

No se trató, por cierto, de una casualidad: con el apoyo de entidades como Jabad Lubavitch. receptora de las ganancias que dejó el evento, y según distintas fuentes comunitarias, Epstein está anotado para suceder a Jorge Knoblovits al frente de la DAIA en las próximas eleccio-

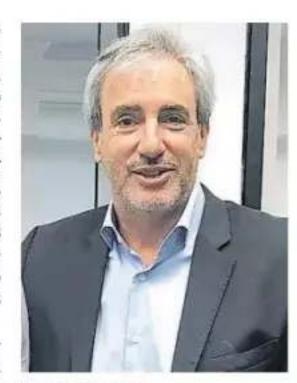

Darío Epstein EMPRESARIO Y CONSULTOR

nes, en principio pautadas para octubre.

"Tiene el apoyo de Milei y de los sectores ortodoxos, aunque en la DAIA votan más de cien instituciones", aseguró sin triunfalismo anticipado uno de los dirigentes que apoyan su postulación. En principio, Epstein tendrá oponentes del actual oficialismo comunitario, aunque aún no se formalizaron las candidaturas.

## **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de Luis Cortina www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

## Constructoras reclaman una deuda de \$400.000 millones por obras públicas paralizadas

AJUSTE. Según el sector, hay unos 2000 proyectos sin avances; en la Casa Rosada creen que podrían reactivarse unos 900 con el traspaso de la Nación a provincias y municipios

#### Gabriela Origlia

PARA LA NACION

CÓRDOBA.- Mientras el gobierno nacional ahora acelera el traspaso de obras públicas a las provincias, los empresarios del sector alertan que el "parate histórico" está provocando "desempleo, escaso desarrolloy pobreza". Desde la asunción de Javier Milei, en diciembre pasado, se dejaron de financiar alrededor de 2000 obras en todo el país, incluso las que tienen certificaciones de avance presentadas, por lo que hay empresas que analizan ir por la vía judicial para cobrar. Es que, pese al paso de los meses, no tienen novedades. La deuda ya facturada se estima en \$250.000 millones.

En diálogo con la nacion, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss explicó que el cálculo de la deuda total acumulada es de unos \$400.000 millones, de los que alrededor de \$250.000 millones están facturados y el resto está sujeto a procesos no concluidos de determinación de precios. Desde el año pasado, en la gestión de Alberto Fernández, la Cámara viene planteando los problemas por la fórmula de redeterminación de precios; el ministro nacional Gabriel Katopodis modificó el esquema poco antes determinar el gobierno. Las deudas acumuladas son tanto de la era Fernández como de este semestre.

Aunque haya traspaso de obras a las provincias, ese rojo debe ser cancelado por la Nación. En el medio año de gestión que lleva la adminis-



Traza de la autopista Presidente Perón, en el partido de Merlo, una de las obras paradas

ARCHIVO

tración libertaria salieron "muy pocos" pagos, según los constructores. Hay empresas que ya intimaron al Estado, enviándole cartas documentos. Lastitulares de la totalidad de los contratos frenados podrían ir a la Justicia, aunque todavía la mayoría espera, por los tiempos que lleva litigary por los costos que implica.

Weiss advirtió que hay empresas con problemas para seguir porque la facturación es prácticamente nula y están endeudadas con bancos, proveedores e incluso con la AFIP.

El clúster de la construcción de Córdoba -reúne a las diferentes

industrias relacionadas con el sector- emitió el último viernes un comunicado en el que plantea que la inversión en obra pública, "por medidas nacionales, enfrenta un estancamiento a niveles jamás suscitados".

Agrega que la "falta de normativas claras", la "incertidumbre económico-financiera" y la "constante irrupción de medidas judiciales" para parar emprendimientos tanto privados como públicos que se acogen a la normativa vigente terminaron retrayendo las inversiones privadas, que "optan por generar desarrollo en otros lugares donde la seguridad jurídica es condición esencial".

En las últimas semanas, con Guillermo Francos a cargo de la Jefatura de Gabinete, se empezó a apurar el traspaso a los gobernadores, básicamente, de obras en rutas nacionales, centros de salud, trabajos hídricos y de saneamiento. Ya se firmaron convenios con Chaco, Jujuy, Entre Ríos, Tucumán, Mendoza, Chubut y Neuquén, y hay avances con Córdoba, Catamarca y Santa Fe. En el caso de la provincia de Buenos Aires, Francos recibió hace dos semanasa Katopodis (hoy ministro de

Infraestructura bonaerense), quien pidió la transferencia de unas 1000 obras nacionales a la gestión del gobernador Axel Kicillof.

Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos y uno de los primeros en firmar, dijo: "Con este acuerdo, en definitiva, podemos decirles a los vecinos de Entre Ríos qué obras se van a continuar y de qué manera". Agregó que la provincia también trabaja con los municipios en el tema. En tiempos de billeteras flacas hay que ver quién paga.

En la Casa Rosada estiman que con el nuevo esquema podrían reiniciarse alrededor de 900 obras en lo que resta del año. Los pases a provincias no incluyen los recursos, con lo que cada una debe tener el dinero para seguir los trabajos.

Las arcas subnacionales están muy golpeadas tanto por la recesión como por el recorte de giros del gobierno nacional, con lo que tampoco están en condiciones de continuar todos los proyectos. El gobierno nacional se haría cargo de las que tienen un avance de 70% o más y que son interjurisdiccionales, y también de las que tienen créditos externos aprobados.

Como ya adelantó LA NACION, hay consultas de organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID y la Corporación Andina de Fomento, porque con las iniciativas paradas no se ejecutan los desembolsos y, por lo tanto, el país tiene saldo negativo y tendrá que usar fondos propios para pagar.

En los primeros cinco meses del año, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, los gastos nacionales totales cayeron 27,6% interanual en términos reales: las jubilaciones y pensiones y los gastos de capital fueron los rubros que más incidieron en la reducción, ya que explican 9 puntos porcentuales (p.p.) y 4,9 p.p., respectivamente.

La retracción de los gastos de capital es del 82,3% real interanual y se da porque bajan tanto las transferencias de capital destinadas a provincias y municipios (98,4% real respecto del período eneromayo de 2023), los fondos fiduciarios (-72,1%), los giros a empresas públicas (-63,8%), la inversión real directa en proyectos viales (-87,7%) y en equipamiento en el sector educativo (-97,4% a/a real). •

## Denuncian que se frenaron proyectos inmobiliarios en La Plata

Los desarrolladores acusan al intendente Alak de parar los trámites que había aprobado la gestión de Cambiemos

#### Pablo Morosi PARA LA NACION

LA PLATA.- La Cámara de Desarrolladores Urbanos (CDU) Región Capital denunció la "angustiante situación" que atraviesan sus asociados por la parálisis de las tramitaciones de obras por parte del municipio local al desconocer la normativa generada durante la anterior gestión de la comuna y mantener frenados los expedientes desde diciembre último.

Así lo expusieron los empresarios en una nota elevada esta semana al intendente Julio César Alak (Unión por la Patria), en la que pidieron con carácter urgente una audiencia para poder destrabar la situación, que, sumada a la caída general de las contrataciones en la esfera pública, provoca una realidad "apremiante que conspira contra la posibilidad de atraer inversiones a la región", señalaron.

El reclamo de los desarrolladores surgió después de que escucharon de boca de funcionarios municipales que no avanzará ninguna obra o emprendimiento encuadrado en las ordenanzas que habilitaron proyectos durante la intendencia de Julio Garro (Cambiemos) y que todo ese marco normativo se encuentra en revisión, más allá de que debe contar con la aprobación de organismos de jurisdicción provincial.

En el texto, los directivos de la CDU reclaman por "los cambios de criterio en la implementación de ordenanzas, decretos, reglamentos y procedimientos" y recuerdan que

algo similar ya ocurrió con el recambio de autoridades en 2015, generando un estado de "inexplicable y dañina inseguridad jurídica". Los empresarios recordaron que según la norma que rige el uso del suelo a nivel provincial (decreto ley 9812/77 v leves modificatorias), "el ordenamiento territorial debe concebirse como un proceso ininterrumpido en el que un conjunto de pautas y disposiciones normativas orienten las decisiones y acciones del sector públicoy encaucen las del sector privado". En ese sentido consideran que no es posible ignorar que "durante los ocho años de la gestión anterior el municipio contribuyó a dicha orientación mediante el dictado de diversas ordenanzas, la aprobación de proyectos, planos y memorias técnicas que generaron múltiples emprendimientos inmobiliarios".

Durante los dos períodos en que

gobernó Garro, entre 2015 y 2023, se aprobaron varias ordenanzas con reformas parciales al Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT), mediante las que se habilitaron numerosos emprendimientos modificando las zonas rurales para permitir los desarrollos. Esto es lo que ahora está en cuestionamiento y en lo que también tiene incumbencia el gobierno hoy a cargo de Axel Kicillof.

"No hemos logrado que nos atienda nadie en el municipio y estamos muy preocupados porque el virtual congelamiento de los trámites de obra es casi absoluto", se quejó el presidente de la CDU Región Capital, Valentín López Gastesi, que nuclea a empresas del sector inmobiliarioy de la construcción que realizan emprendimientos de loteos en La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Punta Indioy Brandsen. El directivo des-

tacó que el perjuicio alcanza a todas las actividades vinculadas, desde arquitectos, ingenieros, contadores, agrimensores y escribanos hasta el resto de oficios de la construcción. Los intentos de LA NACION por comunicarse con funcionarios de la Secretaría de Planeamiento de la comuna, a cargo del arquitecto Sergio Resa, resultaron infructuosos.

Además, se planteó la necesidad de equiparar a todos ante la ley ya que, según indicaron, mientras muchos emprendedores cumplen con los requisitos municipales y provinciales abonando tasas, impuestos y aportes profesionales, existen en el distrito más de 120 barrios creados a partir de tomas de tierras, además de unos 250 loteos indivisos irregulares, que provocan "un daño irreparable a los que invertimos y queremos trabajar en el marco de la ley", aseguró López Gastesi. •

# Caputo prometió bajar el impuesto PAIS al 7,5% si aprueban la Ley Bases

DÓLAR. Sería para las importaciones, que hoy pagan 17,5%; críticas a la oposición

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que, de aprobarse
la Ley Bases, el Gobierno reducirá
la alícuota del impuesto PAIS del
17,5% al 7,5%. Así lo sostuvo en una
entrevista que brindó en La cornisa, el programa de Luis Majul por
LN+. Aunque sus expectativas respecto de la votación no son muy
positivas, ya que, según dijo, el objetivo de la oposición es "voltear al
Gobierno".

"Para un buen sector de la política, por suerte no para todos, la política es un negocio. No tiene nada que ver con la vocación pública. Nada. No le importa nada la gente. Militan y están ahí para hacer plata. Y es un negocio de miles de millones de dólares. La oposición quiere manejar ese negocio. Vos le traés una ley que es mejor para los argentinos... ¿Ocho años sin el negocio? ¿Cómo hacen para mantener la estructura de militancia?", opinó al referirse a las trabas que dicho proyecto encontró en el Senado.

Las definiciones de Caputo se dieron cuando faltan solo dos días para que los legisladores, que están citados para el miércoles a las 10 de la mañana, ocupen sus bancas y se dispongan a tratar el proyecto. A su vez, las críticas del mandatario se sostienen en las sospechas de que cuando la Cámara alta lo trate pedirá modificaciones que harán que ambas normativas vuelvan a Diputados.

Aunque también sostuvo que es posible seguir gobernando sin la ley ni el paquete. "Armé un programa económico con vistas a que no iban a aprobar la Ley Bases. Subí el impuesto PAÍS para combatir eso. Dije que quedaría así en el corto plazo. Pero si ahora aprueban la ley, vamos a retrotraer esa suba de impuestos. Lo vamos a bajar del 17,5% al 7,5%. Va a bajar fuertemente el costo argentino. Eso va a ser un nuevo escalón para abajo en el nivel de inflación. El impuesto PAIS joroba, y mucho", agregó.

Este tributo, incluido en la cotización de distintos tipos de cambio, sirve para calcular el valor del dólar ahorro y los pagos con tarjeta de crédito en moneda extranjera. Las importaciones en general pagan el 17,5%, pero la alícuota es del 30% en el caso de compra de moneda extranjera y en los pagos



Las definiciones de Caputo se El ministro Luis Caputo, durante la entrevista con Luis Majul en LN+

con tarjeta de crédito o débito, así como de servicios turísticos en el exterior. Caputo no especificó si la reducción también incluiría estos rubros.

El impuesto PAIS es vital para el objetivo de equilibrio fiscal del Gobierno. En mayo tuvo un salto de 1239,3% respecto de igual mes del año pasado, lo que significó un aporte al fisco de \$563.100 millones. Además, se trata de un impuesto que no se coparticipa con las provincias.

Caputo se ocupó también de destacar la baja de la inflación, y en coincidencia con varios analistas privados, el ministro anticipó que la inflación de mayo se ubicó por debajo del 5%. El Indec difundirá el dato preciso el próximo jueves 13.

A su vez, pronosticó que la aprobación podría traducirse en una baja del riesgo país: "Trabajamos para bajarlo. Si la ley pasara, estaríamos en 1000 puntos", aseguró, a la vez que reforzó ser consciente sobre lo duro del momento: "Siempre dijimos que esto iba a ser durísimo. No le mentimos a nadie con eso. A todos, el agradecimiento por aguantar. El nivel de esperanza se dio vuelta. La mayoría de la gente entendió que este es el camino. No se comen más el cuento del kirchnerismo, que era una estafa piramidal. Imprimían plata y la regalaban. Si fuera un modelo razonable, seaplicaría en muchas partes del mundo. Son cabezones. No se puede discutir esto".

Para el ministro, según expresó en la entrevista, el avance de la leyy el paquete fiscal es clave para "agilizar la recuperación del mercado laboral", aunque consideró que algunos sectores políticos están en "Narnia", y dijo: "Por ejemplo, en la Cámara de Diputados se aprobó un aumento del 80%, se rechazó el recorte de las jubilaciones de privilegio y pasó una reforma de movilidad jubilatoria. En la administración pasada, las jubilaciones cayeron y nadie dijo nada".

Además, aprovechó para enfatizar la recuperación económica, y afirmó que ya hay signos de esta en varios sectores: "Producción y venta de autos, minería, energía... Ni hablar del sector bancario. Se están recomponiendo fuertemente los ingresos. Es algo que se siente en el bolsillo. Se siente también en la masa salarial y en las jubilaciones", dijo, a la vez que reconoció la caída en la construcción, aunque

la explicó sobre la base del freno en la obra pública por parte del Gobierno.

CAPTURA

Otra preocupación actual es la salida del cepo cambiario. Sobre esto aclaró que todavía no hay una fecha exacta para que se lleve a cabo, y reveló que se necesitan cuatro condiciones para avanzar en su eliminación: "Una es el equilibrio fiscal. Dos es tener solucionado el problema del stock heredado. Tercero es haber solucionado el flujo. Y por último que haya una relación razonable entre reservas y pasivos remunerados. Hoy la que se cumple es la del equilibrio fiscal. El stock y el flujo los hemos solucionado en un 75%. Estamos lejos en la relación de reservas con pasivos", precisó.

"A nosotros no nos corre el cepo. Lo más importante es no hacer macanas. Es salir cuando estemos seguros de que no le vamos a generar un problema a la gente. Pensar que se podía salir en diciembre es no entender nada de lo que era la estructura de stocks. Hubiera sido una calamidad. Hemos corregido eso un montón. Estamos mucho mejor que en diciembre, pero todavía no estamos listos", concluyó. •

#### Otro mes de retracción en el consumo minorista

PRECIOS. Las ventas cayeron 7,3% interanual en mayo, según la CAME

El consumo volvió a tener un desempeño preocupante durante mayo. La tendencia se sostiene a pesar de la desaceleración inflacionaria, y el comercio minorista pyme sigue sufriendo las consecuencias de la pérdida del poder adquisitivo que trajo aparejada la caída del salario real. Así lo muestran los últimos datos relevados por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Según el informe, las ventas minoristas retrocedieron el mes pasado un 7,3% interanual, a raíz de los altos costos logísticos y los problemas de cobranza. "Hubo mayor estabilidad en los precios al público en mayo, pero con otros costos como energía, combustible, alquileres y salarios en alza, lo que complicó la rentabilidad del empresario. Algunos manifestaron estar financieramente asfixiados", detalla.

La cámara releva siete rubros específicos, de los cuales solo dos tuvieron aumentos: textil e indumentaria, con un crecimiento del 14,1%, y calzado, con un 0,4%, ambos valores en la comparación interanual.

En la punta opuesta se encuentra perfumería, que tuvo un desplome de 27,8% respecto del mismo mes del año pasado. Un sector que, como explica el informe, está muy golpeado por tratarse de productos prescindibles, por lo que "la gente directamente no compra". Un detalle: respecto del festejo del Día del Padre, el próximo domingo 16, el informe señala que no hay confianza en que este "salve el mes, como otros años".

Por otro lado, farmacia tuvo un desplome de 20,3% en mayo. Según explicó la CAME, este rubro trabajó con medicamentos que no necesitaban recetas, y los que sí las precisan, se llevaron en dosis bajas.

Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles retrocedió un 10,6%, aunque, aseguran, tuvieron impulso por los planes de cuotas con tarjetas y el Hot Sale, que reactivó el consumo en el sector.

Lo siguieron alimentos y bebidas, con una caída de 9,4%, a pesar de que los aumentos de precios fueron más "modestos" que en los meses anteriores. Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción se retrajeron 7,8%, aunque también con una mejora gracias a las cuotas. •



## DISFUNCIONES SEXUALES MASCULINAS

Novedoso tratamiento médico no invasivo y sin efectos adversos utilizando Ondas de Choque Focalizadas de Baja Intensidad bajo monitoreo elastográfico cuali-cuantitativo.

- Disfunción Eréctil Vásculo-Fibrogénica (rigidez escasa o nula)
- Fuga Venosa (pérdida precoz de la erección)
- Enfermedad de Peyronie (curvatura peneana)
- Retracción peneana
- Disfunción Eréctil Neurogénica (Post-Prostatectomía)

Los tratamientos son personalizados, sin limitaciones por la edad y requieren consulta previa de aptitud que incluye: Valoración clínica, ecografía 2D, ecodoppler color y elastografía 2D-SWE SSI cuali-cuantitativa.

Turnos (a) al 11-2878-4060, de L. a V. de 9 a 15 hs.

#### SHOCKWAVE ARGENTINA

Av. Raúl Scalabrini Ortiz 1618 3° "A" CABA info@shockwaveargentina.com www.shockwaveargentina.com

#### Viene de tapa

Subestimar la recesión "magnitud 2002" que estamos atravesando podría ser tan peligroso como desconocer el sorprendente estoicismo con el que los argentinos la están procesando. ¿Estamos asistiendo acaso a una mutación genética de nuestra sociedad? ¿Hay una transformación subterránea de los valores que nos organizanydefinen?¿Dequé materia está hecha la templanza imperante?

Para responder estos interrogantes que, según su respuesta, modifican sustancialmente el marco de análisis y la configuración de los escenarios futuros, es necesario ahondar en la génesis de una configuración inédita e ir más allá de la dimensión económica, incluso de la social. Hay que llegar hasta el fondo, bucear en los secretos de la emocionalidad.

#### El trauma

Pierre Janet fue un filósofo, neurólogo y psicólogo francés. Vivió entre 1858 y 1947. Es decir, resultó contemporáneo de Sigmund Freud (1856-1939). Janet fue un pionero en el estudio de los desórdenes mentales yemocionales. En 1889, otro neurólogo francés, Jean Martin Charcot, lo convocó para trabajar en el mayor manicomio parisino. Se considera que ambos fueron los primeros en definir el concepto de trauma y que sus influencias contribuyeron con el desarrollo de la teoría del psicoanálisis por parte de Freud. Todos son considerados padres fundadores por la disciplina.

La palabra trauma deriva del griego y significa "herida". Los dos médicos franceses la llevaron de la medicina a la psicología, de lo físico a lo mental, desarrollando inicialmente la idea de trauma psicológico que luego profundizaria Freud. Para Janet, "el trauma es el resultado de la exposición a un acontecimiento estresante inevitable que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la persona". Charcot lo definia de un modo muy similar, enfatizando la idea de lo angustioso que resultaba un hecho capaz de sobrepasar la resistencia psíquica de una persona. Siendo así, en su concepción, el recuerdo de esos hechos no lograba ser procesado de manera integral por la psiquis.

Quedaba entonces alojado como un punto ciego en la mente y en el cuerpo de la persona, siendo incapaz de ser articulado en su narración como sujeto. Por eso él recurría al método de la hipnosis para hacerlo aflorar.

Hoy la psicología nos señala que lostraumas, tanto individuales como colectivos, son como tsunamis que irrumpen en la estructura psíquica y la desbordan, dejándola perpleja, impidiendo la comprensión plena de lo acontecido. No se puede construir sentido de lo indecible. Se metabolizan en silencio y se manifiestan de diferente modo en el tiempo, en muchos casos con sensaciones vívidas. sueños, pesadillas, miedos, fobias, tristeza, depresión u otras emociones muy intensas, aun mucho después de haber ocurrido. Incluso pueden atravesar generaciones. Para quien los ha sufrido, un hecho, en apariencia menor a los ojos de los demás, puede hacerlos viajar en el tiempo para depositarlos en el puro presente. Se curan a partir de poder hablarlos y traerlos al consciente, lograndoasí verbalizar lonodichoe integrar el registro psíquico del suceso traumático a la narración.

Para los argentinos todo lo que ocurrió en 2020 fue un trauma. Es obvioque sucedió en todo el mundo, pero aqui tuvo dimensiones épicas, en extensión y en impacto residual. Lo que vivimos bien podría ilustrarse con la obra que pintó en ese entonces el joven artista francés Luca Nuel alias Demian titulada, de modo nada casual, Implosión 2020. Las intromisiones que el Estado realizó sobre la vida íntima afectaron algo muy profundo, demasiado profundo, de las personas: su condición humana. CiEL PULSO DEL CONSUMO

## La sociedad vive un futuro encriptado entre dos traumas

Guillermo Oliveto

PARA LA NACION-



Implosión 2020, del francés Luca Nuel, alias Demian, quiso reflejar la complejidad de las emociones

to un textual, entre tantos de los que recogimos en nuestros focus groups dehumorsocial del año 2021. "En mi caso, tengo un sobrino de 3 años que no dejó los pañales, se retrasó en el habla, yotro adolescente con problemas psiquiátricos". Y ahora uno de 2024: "Vivíamos en un mundo irreal, ahora nos abrieron los ojos. No se podían seguir imprimiendo billetes. Tengo mucha esperanza de que esto va a cambiar. Aunque hoy no la estoy

pasando bien". Ambos operan como una síntesis de esa metamorfosis en la idiosincrasia de nuestra sociedad que, al menos como hipótesis de trabajo, debemos considerar. Conversando este tema con Federico Aurelio, titular de Aresco, me aportaba la siguiente información de una de sus más recientes encuestas. Entre la gente que reconoce haber podido organizarse en la pandemia, la imagen positiva del presidente Javier Milei es de apenas 37%. Por el contrario, entre aquellos que no pudieron hacerlo, que la pasaron mal, que la sufrieron, su aprobación llega hasta el 73%.

El desconcertante e inédito momento que estamos viviendo es hijo de aquel trauma. Es de eso de lo que està huyendo una mayoria de los ciudadanos. De aquella oscuridad del pasado surge esta desconocida tolerancia en el presente, que en algún lugar del futuro visualiza la luz.

frente a la posibilidad de estar asistiendo a una transfiguración en la escala de los valores colectivos, no podrian las estrecheces cotidianas, en caso de sostenerse o agudizarse,

alterar la mirada pública sobre el panorama actual. Aunque ello no implicara necesariamente volver al mismo lugar que se está dejando atrás, el devenir de los acontecimientos sería otro y bien distinto. ¿El trauma de 2020 y su afectación sobre las conductas presentes puede ser desafiado por un nuevo trauma en 2024 más prosaico y material? ¿O el actual proceso está blindado porque estamos hablando de dos dimensiones de distinto calibre y, por ende, la paciencia de la población está garantizada, independientemente de qué tan largo sea el desierto a cruzar? No lo sabemos. Pero lo que no podemos hacer es dejar de hacernos la pregunta. El riesgo evidente es que las urgencias fácticas trunquen el proceso de sanación que una mayoría de los argentinos decidió encarar con una valentía pocas veces vista.

#### La "micro" no te perdona

La historia reciente, y también la antigua, demuestra que, para una sociedad de crisis cíclicas como la nuestra, las restricciones económicas también forman parte de las memorias traumáticas. Por eso los fantasmas son convocados rápidamente. Se está trabajando sobre un corpus social débil y vulnerable. Esos recuerdos podrán haber tenido orígenes de carácter macroeconómico, pero los regis-Cabe preguntarsey señalar si, aun tros ciudadanos son mayoritariamente microeconómicos. Solo algunas personas entienden de la economía general, de la grande, de la del país, "la macro". En cambio. todas las personas comprenden

perfectamente lo que ocurre en la economía cotidiana, la chica, la de la calle, la del negocio, la de la familia, la personal. Obviamente esos dos mundos son parte de un mismo mundo. Todo está conectado. Incluso este gobierno ha tenido un éxito resonante en la comprensión de la existencia de esos puentes entre lo abstracto y lo palpable. Toda una novedad.

Pero convendría no confiarse demasiado, porque cuando en la situación personal o familiar se cruzan ciertos umbrales, el humor general puede mutar muy rápido. En una estructura social arquetipicamente de clase media como la nuestra. se verifique o no, el sueño de la movilidad social ascendente sigue vigente. La multitudinaria marcha de protesta en favor de la universidad pública fue una prueba contundente de ello. Usando los mismos códigos comunicacionales que definió el "no hay plata" fundante -autenticidad, contundencia y potencia, "fuerte y al medio" (ver https://www.lanacion. com.ar/economia/fuerte-y-al-mediocomunicar-entre-la-recesion-y-lainfoxicacion-nid29042024/ del 29 de abril)- se veía una familia donde cada uno portaba un cartel que decía: "Papá albañil, mamá ama de casa, hija universitaria". También a un hombre de guardapolvo blanco que sostenía una cartulina verde con un mensaje tan simple como claroy provocador: "Nieto de analfabeto, hijo de kioskero, médico de la UBA".

En nuestro país, que asiste a un proceso de degradación de décadas, la escasez extrema que con-

duce a la percepción de movilidad descendente también es un trauma. Pocos temores son tan sensibles a la argentinidad como el descenso en la estructura social. Por eso, "la micro" no te perdona, porque ahí cada cual se juega su vida, su proyecto, sus ingresos, su imaginario. En la clase media, el fantasma de la caída se concreta cuando sus integrantes se ven obligados a tomar decisiones que terminan siendo traumáticas y quedan, por ende, inscriptas tanto en la psiquis personal como en la familiar e incluso en la colectiva.

Las más relevantes: cambiar a los hijos de escuela, dejar la prepaga, vender el auto, mudarse a una situación peor, desprenderse de un bien muy preciado. Una cosa es ajustarse. Otra muy diferente, experimentar la pérdida de identidad que conlleva el descenso. Porque ese es el hilo que une al consumo como hecho social con la pertenencia de clase. Situar a cada individuo en la subjetividad de un lugar, una ubicación en la trama comunitaria que queda expuesta a la mirada de los otros, afectando así la propia.

El botón rojo se presiona cuando, habiendo agotado todas las alternativas, ya no hay más remedio. Está demostradoqueesoocurreanteuna fuerte caída de la actividad que repercute de manera significativa en el nivel de empleo, activando así un círculo vicioso del que resulta complejo salir.

Los primeros datos de mayo no son alentadores. Si bien hay algunas variaciones intermensuales que podrían indicar un piso en la caída, el descenso fue tan abrupto y marcado que, en lo que hace al nivel de actividad de la economía real, aún no hay mucho para celebrar. Los insumos para la construcción -14 sectoresvolvieron a mostrar un descenso interanual del 30%. Escierto, crecieron 3% versus abril, pero no puede eludirse que consolidaron una caída acumulada en cinco meses del 33%. Los despachos de cemento recuperan 19% comparados con abril, pero caen 27% respecto de mayo del año pasado y 30% en lo que va del año. Si bien se vendieron un 5% más de autos que en abril, la caída contra el mismo mes del año pasado fue del 14%. El sector suma en los primeros cinco meses un -22%. La producción lo siente. En mayo se produjeron 38.400 autos, 10% menos que en abril y 28% menos que hace un año. El acumulado anual es de -24%. Las entradas de cine se desplomaron: -56%. En el año, hasta ahora, llevan una caída del 38%.

La encuesta nacional de abril de Pulso Research (2014 casos) indicaba que el 87% veía una situación económica del país que era mala o muymala; el 70% juzgaba del mismo modo su situación personal; el 62% decía que en su hogar no alcanzaba el dinero; el 77%, que había resignadoconsumos, yel 52%, que conocía a alguien que había perdido el trabajo en el último mes.

Todavía están procesando los datos de la medición de junio, pero la información preliminar señala que ese valor habría crecido por arriba del 60% de la población. Cerca del 40% de los argentinos ya manifestaban sentir temor por perder su trabajo.

En su publicación más reciente, el exministro de Economía Domingo Cavallo advierte desde el título: "Llegó el momento de la microeconomía". Valdría la pena prestarle atención a su consejo. El trauma reciente que viene dominando el centro del ring desde 2021, y que nos trajo hasta acá, ya tiene rival. Es conocido por todos y temido por la mayoria: la movilidad descendente. En un entorno siemprevolátil, los sueños de la clase media siempre son hacia arriba, las pesadillas, hacia abajo. No hay algoritmo que hoy pueda predecir el resultado de una pelea, que promete ser larga y cruenta, entre las dos heridas psíquicas que tienen conmovida a la sociedad: la nueva y la histórica. El futuro está encriptado. •

## Terminó el conflicto que paralizaba a SanCor

TRAS 8 MESES. El gremio lácteo resolvió levantar la protesta que llevó a la cooperativa a una situación difícil

José E. Bordón

PARA LA NACION

SANTA FE.- Los tres años de conflicto permanente y, principalmente, los últimos ocho meses de medidas de acción directa que pusieron a la láctea SanCor Cooperativas Unidas Limitada (CUL). con sede en Sunchales, al borde de su cierre, están llegando a su fin. El viernes a última hora, en una asamblea, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) resolvió dejar sin efecto su actitud yacatar las decisiones empresarias que se orienten a la recuperación de la producción, la presencia en el mercado y el sostenimiento de los puestos de trabajo. Trascendió que se habría puesto a consideración de la conducción gremial una propuesta de la empresa.

Si bien la postura del gremio que conduce Héctor "Etín" Ponce desde hace 22 años deberá ser ratificada la semana próxima en una audiencia en la Secretaría de Trabajo de la Nación, el resultado de la asamblea realizada al fin de la semana en aquella ciudad del oeste santafesino confirma lo que se venía insinuando en las últimas semanas: que Atilra se quedó sin respaldo interno y sin margen para continuar con su postura de conflicto casi permanente. En la última campaña presidencial, Ponce jugó para el excandidato presidencial Sergio Massa.

Atilra había iniciado hace tres años el camino del enfrentamiento con la cooperativa acicateada por un proyecto público-privado que se perfilaba para adquirir la empresa, otrora líder del mercado lácteo argentino. Pero la postura se radicalizó en octubre del año pasado, cuan-

do del discurso se pasó a la acción. Hubo bloqueos a las plantas, que debieron cesar en su producción o tercerizar la leche para no perder a sus asociados.

Todo eso también debió evaluarse, aunque en la asamblea las discusiones fueron sobre los puntos anunciados en el comunicado de convocatoria, aceptando una propuesta de la cooperativa cuyos detalles todavía no se hicieron públicos. Sí se supo que Atilra no continuará abonando un extra a los empleados que compartieron decisiones relacionadas con la protesta.

#### Procesamiento

Aunque no fue tema de evaluación, algunos referentes del sector recordaron que el procesamiento judicial de seis delegados de diferentes plantas preocupa a la dirigencia, y ese también habría sido un elemen-

to que la mesa chica del gremio trató para dejar sin efecto el plan de lucha. Debe recordarse que muchas de las decisiones de Atilra comenzaron cuando apareció la idea del fideicomiso con capitales privados, que nunca se pudo concretar, y la necesidad de resolver la relación con la empresa para preservar fuentes de trabajo. En este marco, en su momento surgió un proyecto de socios capitalistas (José Urtubey, de Celulosa Argentina; Marcelo Figueiras, del Laboratorio Richmond, productor de la vacuna Sputnik V en el país, y Gustavo Scaglione, del Grupo Televisión Litoral). Ellos, se dijo desde el sector gremial, iban a rescatar la cooperativa del oeste santafesino.

Poco antes de la resolución del problema se repitió en distintos ámbitos que la decisión "estaba al caer", ya que se especulaba con que el conflicto estaba agotado. Para los

1500 trabajadores, el cese del conflicto trae tranquilidad.

SanCor se ha desprendido de parte de su línea de productos frescos, que quedaron en manos de Alimentos Refrigerados SA; cerró plantas, y cuando los productores reaccionaron comenzó a "vivir con lo puesto". Atrás quedó la performance industrial del procesamiento de seis millones de litros diarios: ahora apenas rozan los 600.000. Toma de instalaciones, asambleas, producciones interrumpidas y otras tantas decisiones que pretendían limar la recuperación afectaron a la empresa.

Según expertos del mercado lácteo, SanCor podrá volver a activar las gestiones para sumar capitales que le posibiliten aumentar la producción y sostenerse. Todo eso en momentos en que la lechería argentina sigue por un camino lleno de obstáculos.

## clasificados



#### Convocatorias

Convocatoria CUIT Nº 30-71563509-3. Convocase para el día 2 de julio de 2024 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas del mismo día en segunda convocatoria, a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Buenos Aires Arena S.A. a celebrarse en Av. Corrientes 420, Piso 8º, C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente Orden de Dia: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación a la que se refiere el art. 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023. 3) Tratamiento del Resultado del Ejercicio. Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023. Fijación de su remuneración. 5) Consideración de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023. Fijación de su remuneración. 6) Designación de un sindico titular y un síndico suplente. 7) Autorizaciones. NOTAS: (A) Conforme al articu-Io 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Av. Corrientes 420, piso 3, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas hasta el 26 de junio de 2024, inclusive. (B) La documentación a considerarse se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social de la Sociedad, y les podrá ser remitida por correo electrónico en caso de solicitarlo al siguiente correo: nmouhape@movista. rarena.com.ar.

#### Convocatoria

AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS SOCIEDAD CO-OPERATIVA LIMITADA, CON-VOCATORIA: ASAMBLEA OR-DINARIA El Consejo de Administración de Agricultores Federados Argentinos SCL, convoca a los Delegados de los Asociados a la Asamblea Ordinaria que se realizara el dia 29 de Junio de 2024 a las 08.00 horas, en el Centro de Convenciones del Hotel Pullman City Center

Rosario, ubicado en By. Oroño y

Av. Circunvalación de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos Delegados para que firmen el Acta de Asamblea, juntamente con Presidente y Secretario. 2) Lectura de la Memoria y Estados Contables (Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo con sus Notas y Anexos, Estados Contables Consolidados con sus Notas) del Ejercicio Anual finalizado el 29 de Febrero de 2024, con los correspondientes Informe del Auditor e Informe del Síndico.-Consideración de los mismos y de la gestión. 3) Proyecto de Distribución de Excedentes. 4) Consideración de las posibilidades de ejercer las opciones que otorgan los artículos 1º y 3º de la Resolución Nº 1027 (INAES) referido a los reembolsos de capital accionario. 5) Destino del saldo de la cuenta "Ajuste del Capital Cooperativo" según Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 29/02/2024. 6) Reforma del Estatuto Social, implicando cambio del objeto social por incorporación de inc. c bis) al art.5%. Autorización para la constitución de una Sociedad Anónima Unipersonal para establecer, gestionar y/u operar depósitos fiscales. 8) Renovación parcial del Consejo de Administración: a) Elección de cuatro Consejeros Titulares, por finalización de los mandatos de los señores: Dario Renato Marinozzi, Victor Hugo Giorgis, Adrian Colell y Diego Domingo Motura b) Elección de seis Consejeros Suplentes, por finalización de los mandatos de los senores: Omar Tenaglia, Dario Borri, Miguel Angel Pirani, Jorge Valleto, Eduardo Alvarez v Pablo Arcando. 9) Fijación de Honorarios y Compensación de Gastos: a) A los miembros del Consejo de Administración. b) Al Síndico. La Asamblea se realizará válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, si una hora después de la fijada en la convocatoria no se hubiesenreunido ya más de la mitad de los delegados electos. Rosario, 30 de Abril de 2024.- Dario Renato Marinozzi. Presidente.

cretario.

Convocase a los Señores Asociadosde la Asociación Civil Colegio San Marcos a Asambiea General Ordinaria, a finde cumplir con las disposiciones legales y estatutarias, a celebrarse en la sede del colegio, sita en la calle 3 de Febrero 2855 de San Isidro, para el 27 de Junio de 2024 a las 18:30 horas para tratar el siguiente: ORDEN DEL-DÍA: Primero: Designación de

Eduardo Angel Colmegna. Se-

dos Asociados para que firmen con el presidente y el secretario el Acta de la Asamblea. Segundo:Consideración de la Memoria, Inventario, Estado Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Fondos Liquidos con sus notas y anexos, e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes alquincuagésimo sexto ejercicio, cerrado el 29 de febrero de 2024. Tercero: Análisis de gestión de la Comisión Directiva y Estado de Situación. Cuarto: a) Elección de Miembros de la Comisión Directiva: Titulares: 3 miembros con mandatopor tres años; 1miembro con mandato por dos años y Suplentes:1 miembro con mandato por tres años b) Elección de miembros de la Comisión Revisora de Cuentas: Titulares:1 miembro con mandato por tres años; I miembro con mandato por dos años; Suplentes: 1 miembro con mandato por tres años. San Isidro, 3 de junio de 2024. Mariana C. Martinez Junor Secretaria Carlos-Miguel Gargiulo Presidente

#### Convocatoria

Se convoca a los Accionistas de SOCIEDAD ANÓNIMA LA NA-CIÓN, CUIT Nº 30-50008962-4. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria, a celebrarse el día 10 de julio de 2024 a las 11:30 horas, en la sede social sita en Zepita 3251, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente: Orden del Día 1) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta. Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de término. 3) Consideración de la documentación a la que se refiere el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio social Nº 115 finalizado el 31/12/2023. 4) Destino del resultado del ejercicio. 5) Desafectación parcial de la Reserva Voluntaria con destino a la distribución de dividendos. 6) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio social finalizado el 31/12/2023. 7) Remuneración del Directorio. 8) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora. 9) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección. Distribución de cargos. 10) Consideración del pago de anticipos de honorarios al Directorio por la gestión durante el ejercicio 2024. 11) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO AC-TA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 24/08/2023 JULIO CESAR SAGUIER - Presi-

#### Edictos **Judiciales**

#### Edicto

El Juzgado de Pra. Instancia en lo Civil y Comercial No. 3 del Depto. Judicial de Junín, Secretaria única, en autos caratulados 'MIGHELLA FERNANDO GASTON Y OTROS C/ ESPOSI-TO PABLO S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA VICENAL/USU CAPION Expte. Nro. 11.232-2019, cita y emplaza por diez días a herederos y acreedores de Esposito Pablo L.E. 880.113 y/o a quien se crea con derechos al dominio del inmueble objeto de autos, sito en calle Eloy Brignardello nº 446 de la localidad de Leandro N. Alem (B), para que en el término de diez días comparezcan a hacer valer sus derechos en el presente juicio, bajo apercibimiento de nombrar un Defensor de Pobres y Ausentes para que los represente (Art. 341 del CPCC.).Fdo.: Daniela K. Ragazzini - Juez.

#### Edicto

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 5, acargo del Dr. Patricio Maraniello, Secretaria Nº 9 a mi cargo, sito en Libertad 731 piso 10° de Capital Federal, hace saber que lleana Isabel CONCHO RIOS, DNIN® 95.776.652 de nacionalidad Venezolana y de ocupación Ingeniera Mecanica, ha iniciado los trámites tendientes a la obtención de la Ciudadanía Argentina.Cualquier persona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que pudiereobstar a dicha concesión, deberá hacer saber su oposición fundada al Juzgado. Publíquese por dos veces. Buenos Aires, 17 de Abril de 2023.- N. JAVIER SALITURI SECRETÁRIO

Edicto El Juzgado Comercial Especial de la Provincia de San Juan, a cargo del Dr. Javier Antonio Vázquez, sito en la calle Mitre 678 (E), de la Ciudad de San Juan, en autos nº 7137 caratulados: "SALTO DE LA LOMA S.A.S. S/ CONCURSO PREVEN-TTVO", comunica por 5 días, que en fecha 18/04/2024 se ha ordenado la apertura del Concurso Preventivo de la sociedad "SALTO DE LA LOMA S.A.S." (CUIT 30-71586900-0). - En su parte pertinente la resolución preve: "San Juan, 18 de abril de 2024 (...) L- Declarar la apertura de concurso preventivo de SALTO DE LA LOMA S.A.S. CUIT Nº 30-71586900 0; cuya fecha de presentación es el 03/04/2024. (...) III.- Se señala el día 5 de julio del año 2024, la fecha hasta la cual los acreedores deben presentar sus pedidos de

verificación ante el Síndico. Asimismo, y de conformidad al artículo 32, 3º párrafo de la L.C.Q. modif. por Ley 27:170, fijase el arancel que deberán pagar los acreedores en la suma de pesos veinte mil doscientos (\$20.200,00), con las exenciones de pago previstas en el mísmo artículo, última parte. IV.-Publiquense edictos en la forma prevista por los arts. 27 y 28 de la L.C.Q. en el Boletín oficial de la provincia de San Juan y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en un diario de amplia circulación nacional. En su caso, ordénanse las rogatorias necesarias. (...) VII.- Ordénase la inhibición general para disponer y gravar bienes registrables de la deudora, oficiese a los registros pertinentes. En caso de que existan bienes registrables en otra jurisdicción, efectúense las rogatorias correspondientes. (...) IX.-Señálase el día 4 de septiembre de 2024, fecha para

que el sindico presente el Infor-

www.lanacion.com.ar

CIRCULACIÓN NACIONAL

PARA PUBLICAR: 4318 8888 / 5199 4780

me Individual al luzgado en la forma prescripta por el art. 35 de la L.C.Q. X - Señálase el día 18 de octubre de 2024, para que el sindico presente el Informe General al Juzgado en los términos prescriptos por el art. 39 ibidem. XI.-Fijase el vencimiento del Periodo de Exclusividad, el día 9 de mayo de 2025. XII.-Señálase el día 2 de mayo de 2025, a las 10 hs., para que tenga lugar la Audiencia Informativa. en el recinto de este Juzgado. Hágase saber que si las fechas precedentemente indicadas coincidieran con días inhábiles judiciales, asuetos, feriados, etc. se trasladarán automáticamente al dia habil inmediato posterior, sin necesidad de nueva publicación de edictos (\_)" Fdo. Javier A. Vazquez. Juez.-El sindico designado es el C.P.N. Ricardo Marcos Slavutzky con domicilio en Mendoza 162 sur, oficina 9 (Tel: 2644693681-2644224405), ante quien los

verificación de sus créditos hasta el 05/07/24. Horarios de atención: martes y jueves de 9:30 a 12:00hs. Fdo. Javier Antonio Vazquez. Juez y Analia Petrella. Secretaria.

#### Otros

Artículo I<sup>s</sup>-Sancionar a NSS S.A., CUIT 30-70265297-5, con multa equivalente a CERO CO-MA CINCO UNIDAD (0.5) de Canasta Básica Total (CBT) Tipo Hogar 3 publicada por el IN-DEC (https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3 -Tema-4-43), al valor vigente a la fecha del efectivo pago, por haber incurrido en infracción al artículo 19 de la Ley 24.240; "Dirección General Defensa y Protección del Consumidor, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".



acreedores deberán solicitar la

Buenos Aires, 23 de Mayo de 2024

**AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO - CUIT 30-50014329-7** 

#### CONVOCATORIA A REUNION ORDINARIA **DE LA ASAMBLEA DE DELEGADOS**

En uso de las atribuciones que le son propias en virtud de lo dispuesto por el Art. 30º del Estatuto, la Comisión Directiva del Automóvil Club Argentino, convoca a Reunión Ordinaria de la Asamblea de Delegados, a realizarse el día 26 de junio de 2024 a las 18:30 horas, en el 1° piso de la Sede Central de la Institución, Av. del Libertador 1850, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que tratará el siguiente:

#### ORDEN DEL DIA

- Designación de dos señores Delegados para firmar el Acta.
- 2. Toma de conocimiento de los valores de la cuota social, de conformidad con la resolución de la Asamblea de Delegados de fecha 28 de junio de 2023, Acta N°1, Punto 2° y su ratificación del 29 de noviembre de 2023, Acta N°2, Punto 2°
- Determinación del cupo que establece el artículo 15° del Estatuto Social.
- Fijación del monto que establece el artículo 36° del Estatuto.
- Consideración del Proyecto de Presupuesto de Gastos y Recursos correspondiente al Ejercicio 1º de julio 2024 al 30 de junio de 2025 conforme al Art.46° inciso ñ) del Estatuto; modificación de acuerdo al Art. 46° n) e Informe de la Comisión Fiscalizadora de Cuentas.

Las designaciones del Lic. Cesar C. Carman y del Sr. Jorge Juan D'Odorico resultan del Acta N°3 de Comisión Directiva de fecha 8 de mayo de 2024.

SR. JORGE JUAN D'ODORICO Secretario

LIC. CESAR C. CARMAN Presidente

## SOCIEDAD

Edición de hoy a cargo de Ángeles Castro www.lanacion.com/sociedad | @LNsociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

Fueron creadas en el conurbano durante la presidencia de Cristina Kirchner bajo las banderas de la gratuidad, el ingreso irrestricto y la inclusión, pero se superponen y tienen baja tasa de graduados

## Universidades del Bicentenario. Atraen muchos alumnos, pero egresan pocos

Texto Jesús Allende | Foto Ricardo Pristupluk

Nacional Arturo Jauretche en Burzaco. (UNAJ), en Florencio Varefaccionado. Antes, allí funcionaban los laboratorios de YPF. Cuenta con varios pabellones. Con 30.599 alumnos, de acuerdo con el último registro, es una de las nuevas universidades del conurbano que más estudiantes concentran. El mayor movimiento se ve en las aulas de la planta baja. Facundo Smarra, de 22 años, es de Berazategui y está junto a un amigo esperando para ingresar a la primera clase de la mañana. "Estoy cursando segundo año de Ingeniería en Informática. En mi familia son todos bastante humildes. No tuvieron la oportunidad de ir a una universidad. Mi mamá a los 7 años ya trabajaba para ayudar a su familia, después se dedicó a limpiar casas", dice Facundo. Cursa cuatro veces por semana y tiene dos trabajos, como editor de video y servicio técnico de computadoras. "El ciclo básico no me costó, pero con Matemática l'aumentó el nivel", relata.

La UNAJ es una de las Universidades del Bicentenario, nombre que engloba a un grupo muy específico de instituciones de educación superior creadas en el conurbano durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner bajo las banderas de la gratuidad, el ingreso irrestricto y la inclusión. Fueron beneficiarias de programas y fondos que muchas veces carecieron de transparencia en su ejecución. Manuel Adorní, el vocero presidencial, incluso se refirió a las universidades como foco de sangría de ingresos públicos con fines partidarios, o como moneda de cambio con otros sectores.

Las Universidades del Bicentenario tienen no más de 15 años y nacieron con un perfil distinto de las históricas emplazadas en el territorio, como las de La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmesy Tres de Febrero. Se pensaron con la idea de captar a los alumnos de primera generación, es decir, que son los primeros en su familia en llegar a la universidad.

Estrechamente vinculadas a su entorno y a los municipios, surgieron durante el segundo y el tercer mandato kirchnerista. Además de la UNAJ, incluyen la Universidad Nacional de Hurlingham (Unahur); la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav); la Universidad Nacional de Marcos Paz (Unpaz); la Universidad Nacional del Oeste (UNO). en Merlo; la Universidad Nacional de Moreno (UNM), y la Universidad

a sede de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB),

bajos recursos es una experiencia propiamente argentina, un formato que no se replica ni se ha probado en la región. Surgió a requerimiento de los municipios y la política, el simbolismo de llevar el estatus de la modernidad, la cultura y los altos estudios a los sectores de Buenos Aires más afectados en su economía, pero careciendo de un plan de fondo que se enfocara en la necesidad de cubrir un vacío determinado en la oferta pública universitaria existente.

Sin embargo, hoy estas universidades representan una oportunidad para aquellos estudiantes que, con el apoyo de sus familias, intentan progresar y transformar a futuro sus condiciones de vida; la posibilidad la encuentran al contar con un espacio académico situado cerca de sus hogares.

La universidad en su barrio es la puerta de entrada, la promesa de movilidad social ascendente, en la que todavía les queda sortear la di-

#### La universidad en su barrio es la puerta de entrada, la promesa de movilidad social

ficultad de adaptarse al ámbito universitario por un problema que no es propio del funcionamiento de las nuevas universidades, sino que se arrastra de la educación secundaria: la falta de conocimientos de base sólidos en matemática, comprensión lectora y escritura.

Estas universidades concentran una gran cantidad de alumnos, pero con un bajo porcentaje de graduados en relación con las casas de estudio tradicionales. La tasa de abandono hizo replantear el modelo, que viró con una tendencia al acortamiento de las carreras, aumentando la oferta de las tecnicaturas de pregrado por encima de las de grado. En algunos casos hay superposición de oferta académica entre instituciones cercanas. Desde lo administrativo, cuentan con un sistema de gobierno centralizado y verticalista que fomenta la influencia de los no docentes en las áreas de decisión.

La información oficial del rendimiento y el manejo financiero no abunda, pero se puede reconstruir el modelo de las Universidades del Bicentenario a partir de un recorri-

do que realizó LA NACION y los datos, analizados con especialistas, del El modelo de implantar universi- Anuario Estadístico 2022, última rela, es un edificio blanco dades nacionales en zonas de más medición oficial pública que contiene información sobre el sistema universitario de la Argentina.

Comparadas con la Universidad de Buenos Aires (UBA), que tiene una tasa de graduación del 39,12%, la diferencia en cuanto al porcentaje de egresados de las Universidades del Bicentenario es notoria. La Undav (1,94%) y la UNAJ (10,66%) son dos casos significativos. La UNAB carece dedatos comparativos para medir su tasa por la falta de información pública de graduados comparable en los últimos cinco años, pero en 2022 tuvo un total de nueve graduados sobre 4251 estudiantes cursando.

#### Sobreoferta

La sobreoferta universitaria en la zona oeste es evidente: cuatro de las siete Universidades del Bicentenario funcionan alli. La Unahur (28,53% de tasa de graduación) representa un caso emblemático. Con diez años de historia, duplica el rendimiento de la segunda mejor posicionada, la Unpaz (14,32%). Recién al sumar el porcentaje al de la UNM (10,91%), la UNO (3,42%) y la Unpaz se alcanza un valor equitativo a la cantidad de egresados de la Unahur.

"La mayor cantidad de universidades que se crearon en los últimos años son del conurbano bonaerense. Las inauguradas en el gobierno de Cristina Kirchner se plantearon como universidades que buscan atender a la inclusión y captar estudiantes de primera generación de universitarios en su familia, en línea con la idea de la educación superior como un derecho humano", dice Mónica Marquina, doctora en Educación Superior e investigadora del Conicet. Y agrega: "Son universidades jóvenes todavía, en desarrollo. Lleva mucho tiempo llegar al funcionamiento a velocidad crucero que tiene una universidad tradicional. Asisten jóvenes que tienen características sociales muy específicas, una educación secundaria que probablemente no les haya dado la base suficiente para mantener el estudio, más un clima en el hogar y la zona en la que residen que no alienta. Se pensaron para darles un lugar y oportunidad a estos perfiles, lo que es un desafío".

En la UNAJ, la pared del hall que antecede a las oficinas del rectorado vdel consejo superior tiene una serie de láminas que marcan diferentes momentos presentados como hitos



de la historia universitaria: hay fotos de Juan Domingo Perón y Cristina Kirchner. En la planta baja de ese pabellón se está desarrollando una jornada de salud en la que 15 estudiantes de enfermeria realizan una práctica a cargo de la docente de la comisión. Les hacen llenar formularios a los estudiantes voluntarios, los miden, pesan, les toman la temperatura, la presión y el ritmo cardíaco y dan recomendaciones de cómo cambiar hábitos.

A cargo de recibir a los voluntarios está Milagros, de 23 años. Es de Berazategui y le quedan cuatro años para terminar la carrera. "Está muy bueno que la facultad esté en el conurbano, la tengo cerca de mi casa y nos da una oportunidad en la zona. Estoy buscando trabajo y se me haría imposible trabajar si estudiase en la Capital", dice. Su padre es mozo y su hermano está en el Ejército. "Mi mamá no terminó el secundario. Soy la primera entre hermanos, tíos, primos y padres en entrar en la universidad. Estaban muy contentos cuandoarranqué. Meayudan. Es un cambio diferente al secundario. Es muy sacrificado porque son muchas horas", cuenta Milagros.

Romina Bermúdez, de 32 años, es de Florencio Varela, se recibió como técnica en hemoterapia y está estudiando emergencia sanitaria en la UNAJ, su segunda tecnicatura. "Mi mamá es empleada doméstica y estudió hasta la secundaria, y mi papá, colectivero, hasta la primaria. Cuando hice la primera tecnicatura tuve contención económica y el apoyodemi familia. Me pude recibir por su ayuda. La facultad me queda cerca de mi casa, tiene mucho rango horario para cursar, lo que me deja trabajar", detalla.

Sobre los desafíos de la vida universitaria, señala: "Me cuesta todavía interpretar textos porque no tuve una buena base del secundario. Al principio aprobaba con lo justo".

La sede de la UNO de Ciencias de Salud, en Merlo, está detrás del Hospital Héroes de Malvinas, rodeada por un pastizal en las inmediacio-



#### Facundo Smarra

"Estoy cursando segundo año de Ingeniería en Informática. En mi familia son todos bastante humildes. No tuvieron la oportunidad de ir a una universidad. Mi mamá a los 7 años ya trabajaba, para ayudar a su familia, después se dedicó a limpiar casas. El ciclo básico no me costó, pero con Matemática 1 aumentó el nivel"

#### Lara Núñez

UNO

"Mis hermanos trabajan en talleres de costura. Mi papá es carnicero y mi mamá, niñera. No terminaron la primaria. Me están apoyando para que siga la carrera de Enfermería. Me gusta mucho. Todavía me cuesta resumir los temas y acostumbrarme a estudiar tanto. Para conseguir la licenciatura me quedan cuatro años"

#### Romina Bermúdez

UNAI

"Mi mamá es empleada doméstica y estudió hasta la secundaria, y mi papá, colectivero, hasta la primaria. La facultad me queda cerca de mi casa, tiene mucho rango horario para cursar, lo que me deja trabajar"

LA NACION | LUNES 10 DE JUNIO DE 2024 SOCIEDAD 23



nes del río Reconquista. El edificio es una estructura baja, de una sola planta, pintado de gris. Excavadoras y máquinas cementeras trabajan en ampliaciones. Tiene un auditorio y una sala de simulación para que practiquen los alumnos. En la cafetería están reunidas haciendo un trabajo práctico Lara Núñez, de 18 años; Carla, de 19, y Ruth, de 18.

"Mishermanos trabajan en talleres de costura. Mi papá es carnicero y mi mamá, niñera. No terminaron la primaria. Me están apoyando para que siga la carrera de Enfermería. Me gusta mucho. Todavía me cuesta resumir los temas y acostumbrarme a estudiar tanto. Para conseguir la licenciatura me quedan cuatro años", explica Lara, que vive en Pontevedra. No trabaja porque quiere dedicar los primeros años al estudio de enfermería como un primer paso para hacer la carrera de Medicina en el futuro.

A su lado, Carla, que vive en Mariano Acosta, relata que está buscando trabajo para los fines de semana. "Soy la primera en estudiar en la universidad. Me queda lejos venir, es muy exigente. En la secundaria sin estudiar aprobaba igual, acá es más estricto. Me cuesta y me tengo que preparar una semana para rendir un parcial", admite.

Ruth comenta que es de Marcos Paz, que su padre es albañil y su madre, ama de casa. "Quiero poner orgullosos a mis papás para que salgan adelante. Es mi motivación para estudiar", confía.

La UNO actualmente tiene 11.663 estudiantes; la primera camada en recibirse fue en 2013, cuando se graduaron 21 alumnos. En la últi- La más populosa ma de la que hay registros, en 2022, egresaron 30. Está a 8,4 kilómetros de la UNM y ambas comparten la oferta académica de las carreras de grado de Abogacía, Administración de Empresas y Economía. Con casi la misma cantidad de estudiantes (UNM tiene 10.613), lo que las diferencia es su tasa de graduación. En la UNO se graduó en los últimos cinco años el 3,42%.

mientras que la UNM, el 10,91%.

La tasa de graduación de la Unpaz arrojó un 14,32% en el último período medido. Consultadas por la Nacion, sus autoridades sostuvieron que su tasa total es del 22%. Si bien fue creada en 2009, 11 de sus 22 carreras de grado y pregrado comenzaron a ofertarse para el período 2021-2024, por lo tanto no poseen graduados aún. Informaron también que la mayoría de sus estudiantes provienen de hogares de bajos ingresos y que el 88,9% son de primera generación universitaria.

A 17 kilómetros de la UNO, siguiendo el Camino de la Ribera y por el Acceso Oeste, está la Unahur. Comenzó a funcionar en 2016. Una bandera larga con los colores de la bandera argentina cuelga por encima de los laboratorios y convoca a defender la universidad pública. Suscuatro edificios tienen los nombres Malvinas Argentinas, Trabajo Argentino, Gratuidad Universitaria y Justicia Social. La ventana de los laboratorios da al campus central y en el frente del primer edificio hay un mural de Eva Perón que emula al de la avenida 9 de Julio.

Agostina, de 18 años, es de Ituzaingó; toma un colectivo y un tren para asistir a clases. "Recién empiezo la carrera de Licenciatura en Obstetricia. Me quedan cincoaños. Mimamá no terminó la secundaria y trabaja en un taller de bolsas. Mi papá es ayudante de cocina en un geriátrico. Me apoyan desde siempre, me decían que cuando terminara el colegio que pensara qué carrera universitaria iba a estudiar", relata.

La Unahur es la Universidad del Bicentenario que más estudiantes tiene: 37.433. La primera camada de egresados fue de 20 alumnos y la última registrada, de 960. Los indicadores que reflejan la tasa de graduación en el Anuario Estadístico 2022 la muestran por encima en rendimiento respecto del resto de las Universidades del Bicentenario. aunque sus autoridades guardan

cautela sobre los resultados, que entienden que son preliminares.

"Es difícil medir y comparar el indicador de rendimiento de universidades tan jóvenes y con carreras que todavía no tienen los ciclos completos. La Unahur arrancó en 2016, pero hay carreras que arrancaron en 2018 y otras, en 2021", dice Walter Wallach, vicerrector,

Sobre el abordaje que realizan con los alumnos de primera generación, sostiene: "El mayor predictor de que un alumno va a seguir con sus estudios es que apruebe dos materias por año. Reforzamos el acompañamiento en el primer año -cuando se da el mayor abandonocon tutorías, espacios equipados para que estudien acá, seguimiento personal por cohortes y la formación de los docentes en pedagogía para atender a este perfil específico de estudiantes", agrega.

Las Universidades del Bicentenario nacieron con un perfil muy distinto de las más tradicionales del conurbano, que fueron planeadas entre fines de los 80 y principios de los 90 para asegurar en el AMBA opciones a la UBA. La de La Matanza, por ejemplo, arrancó con un perfil muy masivo con el objetivo de competir en la matrícula. La de General Sarmiento apuntó al desarrollo local del partido de Malvinas Argentinas. La de Quilmes se enfocó más en la investigación.

"La tasa de graduación es realmente baja en relación con el promedio del sistema. No hay mucha información pública sobre el rendimiento de las Universidades del Bicentenario, más allá de los anuarios estadísticos. En las aproximaciones que realizamos los investigadores surge que se reciben o completan la cursada 15 de cada 100 alumnos, cuando el promedio del sistema está en 30 de cada 100", sostiene Marcelo Rabossi, doctor en Educación por la State University de Nueva York y profesor de la Universidad Di Tella.

Rabossi refiere como otra característica de estas universidades que tendieron al acortamiento de las carreras. "Como la tasa de abandonoera muy grande, se pensó que acortando las carreras se resolvía el problema y aumentaría el número de graduados, pero no fue eficiente. Desde hace 15 años se promueven las carreras de pregrado, que muchas veces son un primer paso para seguir con una licenciatura, pero los alumnos siguen teniendo grandes problemas de adaptación, llegan con conocimientos de base muy débiles y básicos", dice.

Y agrega: "La escuela en general protege a los alumnos con condiciones socioeconómicas desfavorables y acá, por más que les acerques la universidad a la zona en donde viven, el modelo no tuvo demasiado éxito. El ingreso es democrático mientras que el egreso es elitista, de acuerdo con los resultados. El sistema se planteó con una apertura poco estratégica de nuevas universidades. Muchas están muy cerca de las otras y superponen la oferta académica, cuando podrían hacer ciclos comunes o articular mejor el sistema. Se priorizó la mirada política con la ilusión de llevar la modernidad, la cultura y la oportunidad a los municipios cuando el sistema es incapaz de retener a la mayoría de los alumnos".

El especialista destaca que el vínculo entre las universidades y el aparato productivo de la zona donde están emplazadas no ha sido intenso. Muchas de las empresas, grandes talleres de la zona, refiere, no encontraron eficiente la contratación de los graduados para sus necesidades.

## Pandemias: el país se expresó en contra de un tratado mundial sin autonomía

EMERGENCIAS. La delegación argentina en la 77ª Asamblea Mundial de la Salud planteó que el texto no podría quedar por sobre la Constitución

#### Fabiola Czubaj

LA NACION

La Argentina se expresó en contra de la propuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de contar el año que viene con un acuerdo mundial de preparación y respuesta frente a una próxima pandemia con una condición: si su contenido "implica establecer normas" por encima de la Constitución nacional o de la soberanía de los Estados. Así lo expresaron los dos representantes que expusieron en nombre del Gobierno durante la 77<sup>a</sup> Asamblea Mundial de la Salud, en Ginebra, Suiza.

Convocada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a finales de mayo, la asamblea reúne todos los años a los delegados de más de un centenar de países miembros, entre los que está la rió ayer el presidente Javier Milei en la red X. Hace dos semanas, en nombre del país, expusieron Silvia Prieri, en ese momento jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, y Carlos Foradori, embajador argentino ante los organismos internacionales en Ginebra. La misma semana, Salud informó reemplazos de funcionarios, entre los que figuró Prieri.

"La República Argentina, como miembro de la OMS y estado parte del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), apoya plenamente la misión de la OMS como autoridad institucional rectora y coordinadora con el propósito de alcanzar el más alto nivel de salud -dijo Prieri-. Sin embargo, manifestamos nuestra preocupación sobre el proceso de enmienda al RSI 2005 y apelamos a que dicho proceso cumpla acabadamente el espíritu y objetivo" del artículo que define que los países deben recibir cualquier propuesta de cambio con por lo menos cuatro meses de antelación para su análisis.

Otros delegados también señalaron ese inconveniente en que habría incurrido la organización. El RSI es el instrumento para la toma de decisión sobre distintas medidas sanitarias acordado por los países ante una emergencia de salud pública internacional. La OMS consignó que había transmitido las propuestas a los países 17 meses antes.

En cuanto al Acuerdo sobre dinaria en 2024", aclararon.

Pandemias, sobre el que 196 países habían acordado avanzar en diciembre de 2021, la funcionaria expresó: "Esta delegación quisiera destacar en la 77<sup>8</sup> Asamblea Mundial de la Salud que manifiesta su no apoyo si ello implica establecer normas por encima de nuestra Constitución nacional como nación libre y soberana".

La agenda de temas que se debatieron esos seis días en Ginebra incluyó tratar los avances desde 2021 hacia un tratado de actuación frente a futuras pandemias, además de analizar modificaciones del RSI a cargo de un grupo de trabajo. Los cambios propuestos incluyen desde definir qué es emergencia pandémica con un potencial de riesgo suficiente como para activar una respuesta internacional y garantizar el acceso a productos médicos y fondos de Argentina. A esa reunión se refi- financiamiento a los países hasta crear un comité especial representativo de los Estados para aplicar el RSI, con autoridades locales para la coordinación interna y con otros países.

> El embajador argentino manifestó que el país "tomó nota" de la resolución con esos cambios. "Lamentamos que las enmiendas, que son amplias y complejas, se hayan finalizado sobre la hora -dijo Foradori-. Nuestro país realizará su evaluación y toma de decisión como país soberano y miembro de la OMS".

> Sobreeltratadopara hacer frente a una crisis como la del Covid, expresó que "la Argentina reitera su convicción de que, de implementarse un instrumento internacional sobre pandemias, este debe tener en cuenta la soberanía de los Estados a legislar y aplicar leyes, dentro de su jurisdicción, para preservar la salud de sus ciudadanos, en la forma que considere más apropiada, garantizando su independencia y libertad".

> En tanto, la OMS informó al término de la asamblea que los países acordaron un plan para completar las negociaciones. "Decidieron prorrogar el mandato del Organo de Negociación Intergubernamental de diciembre de 2021 para que ultime la labor de negociaciones en el plazo de un año, para la Asamblea Mundial de la Salud en 2025, o antes, si es posible, en una reunión extraor-

> > CAPTURA DE VIDEO



Carlos Foradori, representante de la Argentina

LA NACION | LUNES 10 DE JUNIO DE 2024 24 SOCIEDAD

## Debaten una obra para abrir la sede central de CUBA a mujeres

CAMBIO. Mañana y el jueves se presentarán los proyectos para construir un vestuario para ellas en el inmueble de Viamonte al 1500, que desde 1928 solo admite hombres

#### Evangelina Himitian

LA NACION

El 5 de noviembre de 2018 fue un día histórico para el Club Universitario de Buenos Aires (CUBA). Justo en el año en que cumplía sus cien años, se atrevió a debatir uno de los mandatos que lo volvían anacrónico para los tiempos que corren: que las mujeres no tuvieran los mismos derechos que los hombres dentro del club. Se votó si las mujeres podían ser socias plenas de CUBA, sin importar su estado civil ni filiación. Ganó la modernidad y el sí se impuso por amplia mayoría, en una asamblea que fue histórica con una contundencia abrumadora: contra todos los vaticinios, miles de socios sobre todo de las generaciones más jóvenes-llegaron hasta la sede de Palermo para votar a favor de la igualdad de género. Resultaron ser el 73%.

A partir de ese día, tanto ellas como ellos podían ser socios plenos del club. Y así ocurrió. Hoy, en la institución, que tiene ocho sedes y 22.000 socios, existen tanto socias como socios, aunque todavía la matrícula femenina no se aproxima a la de los hombres. Por un tema de costos, del valor de la cuota, muchas mujeres que participan activamente de las actividades de CUBA prefirieron seguir como asociadas, ya que así abonan unos 30.000 pesos menos de cuota que siendo socias plenas. Mientras que la cuota de socio es de unos 99.000 pesos, la del asociado es de 69.000. Aunque no siempre tiene que ver con los costos, ya que si en el grupo familiar hay dos socios, se les hace un 20% de descuento. La diferencia es que las asociadas no votan en las asambleas ni pueden integrar la comisión directiva.

Pero aquella votación de 2018 dejó una deuda pendiente: que Viamonte, la sede central, siguiera siendo exclusivamente de hombres. Ocurre que, cuando se inició aquella asamblea, al ver el inexorable avance del sí, la generación de los socios de mayor antigüedad logró un acuerdo sotto voce que decía "Viamonte no se toca". Sin embargo, con la fuerza que habían tomado los aires de cambio, durante la asamblea se planteó que incluso la situación de Viamonte se debía debatir. Finalmente, en la reforma del estatuto interno quedó plasmado que para que la sede pudiera ser mixta debían aprobarse ciertas reformas edilicias, como la construcción de un vestuario para mujeres, entre otras.

Pasaron cinco años y medio desde aquella tarde en la que cambiaron las reglas de juego de uno de los clubes más tradicionales de Buenos Aires y uno de los últimos bastiones en los que la presencia de las mujeres estaba vedada. Como en el medio llegaron la pandemia y después la crisis económica, aquellas reformas edilicias quedaron en espera y Viamonte se convirtió en el último refugio del club la distinción de llamarlos "socios y "only men".

Esos días, al parecer, estarían contados. En una comunicación interna que recibieron los socios del club se convocó a reuniones informativas para mañana y el próximo jueves sobre del proyecto de reforma que impulsa la comisión directiva para avanzar con los cambios que requiere el edificio de



Solo los hombres acceden hoy a los espacios deportivos de la sede de Viamonte

SANTIAGO FILUPUZZI

Viamonte al 1500 para que puedan ingresar las mujeres.

"La comisión directiva del club invita cordialmente a los socios y asociadas a las reuniones que se realizarán en las fechas y sedes que aquí se indican, a efectos de informar respecto de la propuesta (anteproyecto y fondos presupuestarios) para habilitar el uso común de los espacios deportivos para socios tanto varones como mujeres en la sede central, que se presentará en una próxima asamblea extraordinaria de conformidad con lo establecido en nuestro estatuto en su última reforma de 2018", dice la comunicación. La convocatoria es para el martes a las 18.30 en la sede Viamonte y para el jueves a esa misma hora en Palermo.

Aunque las autoridades de CU-BA prefirieron mantener la reserva sobre los pormenores del encuentro, ante la consulta de LA NACION se pudo saber que se trata de una reunión informativa sobre los alcances del proyecto de reforma de la sede. No habrá votación, sino que esto ocurrirá cuando se convoque a una asamblea de socios. Y socias.

"No se está debatiendo si Viamonte va a ser o no también para las mujeres. Se está definiendo cuál va a ser la afectación presupuestaria para que esto ocurra. En ese punto está la discusión", explicó un socio con llegada a la comisión

Sobre por qué la comunicación está dirigida a los "socios" y a las "asociadas", desde el club aseguran que desde aquella asamblea en la que se decidió incluir plenamente a las mujeres se adoptó la denominación de socios para referirse tanto a ellas como a ellos, pero que se optó por no tener que recurrir a socias". Menos aún al uso del lenguaje inclusivo. En cambio, la categoría "asociadas" remitea aquellas mujeres que prefirieron seguir vinculadas al club a través de la condición de asociadas a la afiliación de un socio titular. En la mayoría de los casos, por una cuestión de presupuesto.

Un socio lo graficó: "En casa lo

conversamos y planteamos que si se trata de una cuestión de principios, hacemos el cambio. Pero mi esposa prefirió seguir siendo asociada porque la cuota era más económica. Y ella no tenía pensado participar de las asambleas ni de la comisión directiva. En cambio, conozco otras familias en las que la mujer decidió hacerse socia plena, como forma de reivindicar el lugar de las mujeres en el club. Me parece muy bien", apuntó.

#### El último bastión

La reunión de mañana traerá a la realidad un debate que había quedado en pausa. Viamonte es sobre todo de un reducto de socios, muchos ya vitalicios o con más de 50 años de antigüedad, que viven el "solo hombres" de la sede como reivindicación de una masculinidad que pierde terreno en los tiempos actuales. Un bastión en el que pueden recorrer libremente los vestuarios y sus inmediaciones en toalla. con poca ropa o prácticamente sin nada. De hecho, el periodista Rolando Hanglin fue uno de los vitalicios que impulsaron la campaña del no a la incorporación de mujeres en todas las sedes. "Si gana el sí, lo voy a tomar con tristeza. Porque puede ser el principio del fin de CU-BA, que fue un éxito. Somos el único club que no está fundido. Todos quieren venir acá. Equipo que anda bien no se toca. Es mentira que las mujeres están marginadas", argumentaba Hanglin horas antes de aquella votación.

En efecto, todos estos años la sede Viamonte siguió siendo el bastión de la resistencia. Por eso la nueva comisión directiva quiere sondear cómo caerán los cambios que se plantean, buscando hacer las reformas edilicias con la menor afectación de recursos posibles. Hoy, Viamonte sigue siendo una sede de hombres, aunque reconocen las autoridades que de la pandemia a esta parte hubo muchos cambios en el perfil del socio que concurre. Por un lado, socios de edad avanzada que no volvieron. Por otro lado, que cambiara el ritmo de afluencia al centro de la ciudad de cinco veces

a la semana para trabajar también bajó la proporción de socios que iban a entrenar o a participar de alguna actividad antes o después del horario de oficina y aumentó la flexibilidad de horarios.

La sede central de Viamonte continúa hoy con sus características de edificio construido en 1928, con sus niveles unidos por un ascensor de los de antes. Tiene una biblioteca que nada tiene que envidiarle a la de Harry Potter y un salón comedor con un tradicional piso en damero, donde se hacen las cenas de honor y los encuentros en los que se reconoce a los socios que cumplieron los 50 años. En los distintos pisos se practica esgrima, squash, básquety vóley, sobre pisos de madera de tablones enteros de pinotea originales.

Hay dos vestuarios. Alguno podría pensar que la reforma alcanzaría con asignar uno a los hombres y otro a las mujeres. Sin embargo, cumplen funciones distintas. Mientras que uno es más amplio y concurrido, el que está en el piso donde se encuentra la pileta climatizada se usa como acceso al natatorio.

En realidad, al ser una sede exclusiva de hombres, solo ellos pueden acceder a los espacios deportivos, mientras en la práctica las mujeres pueden ingresar al edificio para participar de actividades "socialesy culturales", tal como postulaba el artículo 68 del estatuto que se derogó.

El problema no es tanto construir un vestuario para mujeres como delimitar el espacio del vestuario de hombres y circunscribir el área en la que se puede circular sin vestimenta. Hoy, el vestuario principal se encuentra al final de un corredor, hacia la derecha, y aunque no se ve desde el pasillo hacia el interior, lo cierto es que casi no existen divisiones entre un área y otra. Aunque hay puertas vaivén, están siempre abiertas con una traba, y es cuestión de girar en el pasillo para estar dentro del vestuario. Es por eso que los cambios no serán solo edilicios, sino de usos del espacio.

#### Premio: el mejor helado del país lleva fernet, pero no es cordobés

ARTESANAL. Ganaron la Copa Argentina Diego Colaneri y Diego Calculli

Fue una competencia de lo más peleada, difícil de dirimir. ¿Cuál es realmente el mejor helado de la Argentina? ¿Qué hay que priorizar? ¿La innovación, la creatividad o poder lograr un sabor inalterable y revolucionario al mismo tiempo? Las cosas no resultaron sencillas para el jurado de expertos, pero finalmente llegó un veredicto: el mejor helado del país se elabora con fernety no está hecho por cordobeses.

Así surgió la dupla ganadora en la séptima edición de la Copa Argentina del Helado Artesanal: el equipo se llama DyD, integrado por Diego Colaneri, de 45 años, y Diego Calculli, de 31 años. No solo recibieron el premio y la coronación por el presidente de la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya), Maximiliano Maccarrone, sino que también serán quienes representarán al país en el campeonato latinoamericano.

Colaneri nació y creció en Villa Luzuriaga, en la zona oeste del conurbano, donde vive con sus hijas Martina, de 9 años, y Ema, de 7, y con su esposa, Paula. Allí también tiene su heladería, Falerna, en Haedo. Calculli es porteño, chef, panadero, pastelero y el año pasado hizo la tecnicatura en heladería. Durante los últimos tres meses, contó, no hizo casi otra cosa que preparar helados. Había renunciado a su trabajo para prepararse para la competencia y se entrenó nueve horas por día. "Es caro entrenar y llega un momento que uno se cansa de probar el helado que prepara. Ya no se come, apenas se prueba, pero valió la pena, estamos felices con el resultado", dijo Calculli, mientras sus padres esperaban que bajara del podio para saludarlo. "En los últimos meses, solo contestaba mensajes para que supiéramos que estaba vivo", comentan los padres.

Cuando abrieron su "mistery box", se encontraron con un queso crema. Tenían por delante una hora y media para transformarlo en un sabor de helado. Decidieron avanzar con un dulce de leche, que al incorporar el queso crema desembocó en un sabor similar al relleno de la chocotorta, pero con unas pinceladas de fernet, que le aportaba un variegato que lo coronaba. Una propuesta innovadora que podría haber salido mal, porque se la jugaron toda, pero gustó. Y los llevó al primer puesto.

El campeonato nacional reunió a ocho equipos compuestos por parejas de maestros heladeros de todo el país con una amplia trayectoria profesional. En esta edición, participaron duplas de Mar del Plata, Rosario, San Martin de los Andes y Buenos Aires. Hubo propuestas innovadoras y clásicas, que hicieron pensar y repensar al jurado su decisión. Por ejemplo, un helado salado de pistaccio italiano o el triunfador dulce de leche con sabor a fernet. que dio que hablar. También el helado de sésamo, lo mismo que la vainilla infusionada con té de jazmín, o el chocolate con cardamomo y pimienta rosa, de la Patagonia, entre otros. •

LA NACION | LUNES 10 DE JUNIO DE 2024

## **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de Celina Chatruc www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar

e encanta trabajar acá", dice en perfecto castellano desde Miami Craig Robins, desarrollador inmobiliario y coleccionista estadounidense que parece convertir en oro todo lo que toca. Su especialidad es la creación de "comunidades creativas", que integran el arte, el diseño y la arquitectura para "enriquecer la vida urbana".

South Beach no era más que un tranquilo barrio de jubilados hasta fines de la década de 1980, cuando su empresa Dacra comenzó a recuperar los históricos edificios art déco y convirtió el sur de la isla en un destino turístico codiciado a nível global.

En los 2000, Robins redobló la apuesta y transformó una zona abandonada en lo que es hoy el Miami Design District: uno de los centros más importantes de diseño, moda, comida y arte de vanguardia, con monumentales creaciones sitespecific en el espacio público y tiendas de marcas de lujo como Chanel y Louis Vuitton. Como si eso fuera poco, en 2005 cofundó Design Miami, feria que actualmente acompaña a la suiza Art Basel en sus sedes de Miami Beach, Basilea y París.

"Me encanta Buenos Aires. Estuve por lo menos seis veces, pero nunca hice un proyecto ahí", agrega el emprendedor, de 61 años, desde su oficina, donde convive a diario con obras de arte y piezas de diseño de grandes referentes, como Joseph Beuys, Saha Hadid y John Baldessari. De este último, uno de los pioneros del arte conceptual, que se convirtió en su amigo, tiene medio centenar de obras en una colección que supera el millar. Y que incluye además piezas de Guillermo Kuitca, Jorge Macchi y del cosmopolita Rirkrit Tiravanija, también nacido en la capital argentina.

Hasta aquí vendrá una vez más Robins a mediados de julio, para asistir a la inauguración en el Malba de John Baldessari-El fin de la línea. La primera exposición panorámica de este artista en Sudamérica reunirá 45 obras – pinturas, fotografías e instalaciones – de su colección, seleccionadas por Karen Grimson.

#### -¿Prestaste obras de Kuitca para la muestra que hizo el Malba en 2003?

-Creo que sí. Es un artista que me gusta mucho y comencé a coleccionar hace años. También hizo una obra pública en uno de nuestros proyectos, una comunidad residencial que se llama Aqua.

-A Baldessari también le encargaste murales, ¿no?

 Hizo dos murales en el Design District que son increíbles.

#### -¿Qué importancia creés que tiene el arte público?

-Me gusta mucho el arte público. Creo que es otra forma de expresarse. Lo más interesante es cuando es site-specific, diseñado para el proyecto. Por ejemplo, la obra que hizo John [Baldessari] es la fachada de un edificio. La ven todos los que pasan por la autopista y es algo permanente. Este es el tipo de arte público que me gusta, más que comprar una escultura y ponerla en la plaza. También eso puede ser interesante, pero es más clásico.

#### -Transformaste dos barrios importantes en Miami. ¿Cuál fue el rol del arte en ese proceso?

-Siempre he creído que para hacer un barrio es muy importante el aspecto creativo. Primero, en lo físico: el arte, la arquitectura, el diseño, el diseño urbano. Y también en el contenido: tener museos, compañías creativas que aportan al ambienEl desarrollador inmobiliario de Miami viajará en julio a la Argentina para inaugurar en el Malba la primera exposición panorámica en Sudamérica del artista conceptual John Baldessari

## Un visionario. Robins, el coleccionista que impulsó South Beach y el Design District

Texto Celina Chatruc

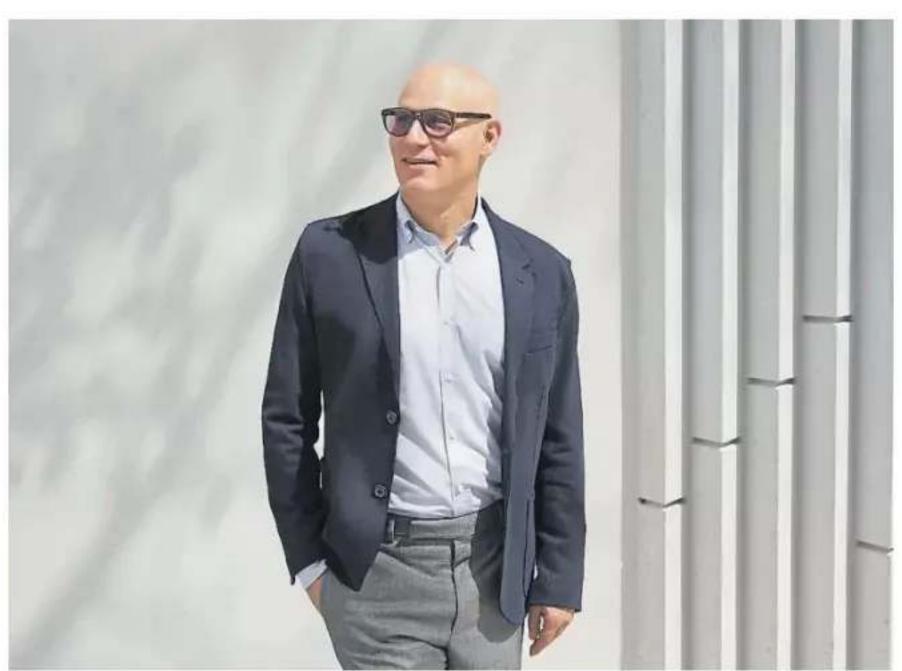

MARTIEN MULDER

te. Esta ha sido, desde el principio, nuestra fórmula. Hemos intentado dar una sensación muy personal, muy única, para que la gente pueda conectarse de una manera más profunda con el barrio. Lo que hace el mundo creativo, ya sea en arquitectura, diseño o arte, es inventar. Hace algo nuevo. Si estás copiando, ya no es interesante.

#### -¿Qué pensás sobre los modelos de Alan Faena o Jorge Pérez, que son argentinos y también incidieron en el desarrollo de Miami?

-Creo que Alan y Jorge hacen cosas a su manera, con una idea parecida. Hay una conexión entre lo que hago y lo que ellos hacen. En el caso de Alan es mucho más con hoteles, y Jorge hace más edificios que barrios, en su mayoría. Los dos son personas que respeto mucho y que hacen proyectos muy intere-

#### -En una oportunidad dijiste que lo que hizo Eduardo Costantini al fundar el Malba te resultaba muy inspirador. ¿Seguís pensando en tener tu propio museo?

-Siempre he pensado que es más interesante integrar el arte en los ambientes en los que estoy. El Design District es como un museo abierto. Nuestros espacios son diseñados para exponer arte y trabajar. Es un 50 y un 50 por ciento, no es un despacho con cuadros colgados.

#### -Y tampoco solo en el lobby, sino que está todo más integrado...

-Siandás por nuestra compañía, parece que estás casi en una galería. El diseño es de Terence Riley, que fue el curador en jefe de arquitectura y diseño del MoMA. Le dije: "Terry, lo que quiero es un espacio para exponer mi colección y un espacio para trabajar". Y creo que llegó a una solución increíble. Me encanta trabajar acá. Ya sea que te guste el arte o no, te entra en la cabeza. Si sabés o no, si estás enfocado o no, creo que da un ambiente increíble. Utilizo la misma idea con los barrios en los que trabajo.

#### -Además de obras de Kuitca, de Macchi y Tiravanija, ¿tenés de algún otro argentino?

algún otro argentino?

-Sí, pero no me acuerdo de quién.
Coleccioné más cubanos al principio, porque soy de Miami, y de México. Me enfoco en ciertos sitios e intento continuar coleccionando obras de ese artista. Siempre estoy buscando alguien que sea joven o no tan conocido, de quien pueda seguir coleccionando. El mejor ejemplo es John Baldessari, porque compré la obra importante de toda su vida. Desde los 60 hasta que se murió, como 50 años de su trabajo.

#### -¿Tenés unas cincuenta obras suyas?

-Decimos que tengo 49, pero hay una que no contamos. Es un cuento divertido: hace diez años fuimos con John a Venice, en Los Ángeles, a almorzar con Robert Downey Jr. De repente John dice: "Me gusta este sombrero". Robert contó que era un sombrero hecho a medida por un diseñador increíble, y se lo regaló. Al día siguiente John nos mandó una obra como regalo, y es esta [muestra una fotografía del sombrero, con una flor que sale de adentro].

#### -¿Cómo conociste a Baldessari?

-Yo era muy joven. Coleccionaba artistas jóvenes, muchos de Los Ángeles, en los años 90. Y me di cuenta de que todos estudiaban con John. Nos conocimos a través de Bonnie Clearwater, una amiga, y ese año le compré tres obras: el Clement Greenberg, el cuadro de palabras de los años sesenta, y dos obras de fotografía conceptual de los años 70. Era lo que más había gastado hasta entonces en el arte. Estaba coleccionando, pero era otro nivel.

#### -¿Cuánto invertiste?

-Eran como 100.000 o 150.000 dólares por las tres obras. Visto desde ahora era muy barato, porque estaba comprando literalmente el arte del maestro, del profesor de los artistas. Después de coleccionar a John por muchos años, me di cuenta de que era necesario tener un Duchamp. Así que compré 3 Standard Stoppages. Tengo una carta de Matisse en la cual dice que Duchamp pensaba que era la obra más importante de su carrera.

#### -Eso te debe hacer salido más caro, ¿no?

-Sí, todavía más caro. Pero es la conexión: tener Duchamp y Baldessari. Es mucho más importante. Y alrededor de todos estos artistas de California, como Mike Kellyo David Hammons. Es un camino en el cual una obra te lleva a la otra.

#### -¿Por qué creés que Baldessari influyó tanto sobre los jóvenes?

-Primero, era muy abierto. Él es uno de los más importantes que continuaban con la idea de arte conceptual. Pero iba inventando cosas completamente distintas. Maneras de aplicar la idea, el concepto de que el arte puede ser una idea. Por ejemplo, en los 60, al emplear a alguien para escribir palabras en una tela, y decir: "Esto también es un cuadro". O la manera en que aplicaba fotografía: John fue uno de los primeros que decidieron utilizar fotografía no para imitar a la naturaleza, sino para dibujar. Entonces tiraba unas pelotas para hacer una línea, y la foto capturaba las pelotas. Era genial porque estaba definiendo cómo el arte conceptual puede integrar fotografía o pintura de nuevas maneras. Era muy curioso, y siempre hay humor en sus obras. El artista más importante para mí, el que me inspiró a tener interés en el arte, fue Francisco de Goya. Y a Baldessari lo había influido mucho Goya. Tocaba muchas cosas que otros artistas habían hecho.

#### -Él quemó sus obras en los 70 y empezó de nuevo. Marta Minujín lo había hecho en el 63... ¿Sabés si hay algún vínculo entre ambas acciones?

-Huboun Proyecto Cremación. John comenzaba a hacer cuadros más influido por el arte contemporáneo en aquel momento. Y decidió, cuando ya comenzaba a hacer los Word Paintings, que todo lo anterior no tenía importancia. Entonces quemó esas obras, y eso fue otra obra. Puede ser que haya tomado la idea de otro artista de quemar sus cuadros, pero fue con su perspectiva, completamente distinta. Su perspectiva de lo que es pintura, de lo que es fotografía... Todo era conceptual, era una idea.

#### -En el libro Siete días en el mundo del arte, Sarah Thornton dice que lo llamaban "Papá Noel Pie Grande". ¿Es así?

-[Ríe] Esto también es divertido. John era muy, muy alto. Entonces, cuando iba a fiestas con sus amigos, en las que había mucha gente, para organizarse y no perderse decían: "A las 10 nos encontramos en Baldessari".

#### -¿Tenés pensado hacer algún desarrollo urbano en la Argentina?

-Nunca he hecho un proyecto ahí. A veces he ido con otra gente a mirar posibilidades, peroyo hago muy pocas cosas. La mayoría de mis contemporáneos en real estate hacen muchos proyectos; yo hago muy pocos. Prefiero hacer un barrio bien hecho y no muchos edificios.

#### -¿Qué consejo le darías a alguien que empieza a coleccionar?

-Coleccionar es un proceso y toma tiempo, porque tenés que educarte. Y no podés educarte solamente por escuchara una persona o mirara un artista. Es el tiempo y la experiencia lo que te va mejorando, porque vas a conocer lo que te gusta. Yo escucho a otras personas, pero me enfoco en lo que me interesa. Y es algo que no puedo explicar. Si veo algo y tengo una conexión, mirándolo, entonces meinspira comprarlo. Con los años, seguir mirando me ha dado más experiencia, y creo que me estoy mejorando a mí mismo en este proceso. Por mirar. •

## **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de **Fernando Rodríguez** www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar

#### FLORES

#### Arrestaron a un abusador

La Policía de la Ciudad detuvo en la Plaza General Pueyrredón, más conocida como Plaza Flores, a un hombre de 36 años que tenía pedido de captura desde 2019 por abusar de su hijastra durante al menos cinco años. Según explicaron fuentes del caso, la víctima fue objeto de los abusos desde los 7 años hasta los 12 en la casa en la que convivían, en la localidad de Gregorio de Laferrère, partido de La Matanza.

## El argentino detenido en EE.UU. por estafas fue deportado a Alemania y se volvió a escapar

ESQUEMA PONZI. Máximo Witte consiguió que las autoridades norteamericanas lo enviaran al país europeo porque tiene doble nacionalidad y así pudo evadir a la Justicia argentina



Máximo Witte está prófugo desde el 14 de noviembre de 2022

WITTE Maximo Roberto Nº de controt: A-11434/12-2023 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN Not Not Not Stored Stored Stored Stored Not Not Not Not Stored Stored Stored Stored

INSTAGRAM La alerta roja de Interpol

ADUANA

#### José María Costa

LA NACION

La alegría y la sensación de que comenzaba a hacerse justicia que experimentó durante el fin de semana el medio centenar de amigos y familiares de Máximo Witte tras conocer la noticia de la detención del presunto estafador en los Estados Unidos se convirtió, de golpe, en un nuevo revés y en más incertidumbre. Es que cuando se esperaba que comenzara el trámite de su extradición a la Argentina, Witte consiguió que lo deportaran a Alemania. Nadie sabe ahora dónde está.

A pesar del hermetismo de la Justicia argentina, algunos de los damnificados fueron informados sobre la nueva desaparición de Witte, esta vez, en Europa, donde también tiene vigente una alerta roja de Interpol que requiere su captura, según pudo saber LA NACION.

"Se informa que la persona antes mencionada fue efectivamente deportada de los Estados Unidos de América y controlada por nuestras autoridades competentes al entrar en Alemania en el aeropuerto de Fráncfort el 21/5/2024. Sin embargo, como la persona buscada es nacional de Alemania, no puede ser extraditada a vuestro país y, por lo tanto, no fue detenida a su llegada", reza un mensaje enviado por las autoridades teutonas en respuesta a un mensaje enviado por las vícti-

mas de la estafa tipo Ponzi a manos de Witte, que alcanzaría una suma millonaria en dólares.

El mensaje que detalla el derrotero de Witte en sus primeras horas
en el Viejo Continente agrega: "En el
aeropuerto, la persona antes mencionada declaró como residencia a
las autoridades locales la calle Luis
García 5, Buenos Aires, Tigre Chico". La respuesta concluye con la
frase que más preocupa ahora a las
víctimas del financista: "No se conoce el paradero actual del sujeto".

"Ganaste una batalla, ya te van a encontrar... No te olvides que tienen tu teléfono", escribieron los estafados en la cuenta de Instagram que crearon a fines de 2022 para denunciar la fuga de Witte del país

ciar la fuga de Witte del país.

El sábado, la Aduana argentina informó sobre la detención del hombre, de 47 años, en la localidad de Venice, California. Witte enfrenta cargos por intermediación financiera no autorizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), estafa y lavado de activos, delitos que conllevan penas máximas de 4,6 y 10 años de prisión, respectivamente.

La investigación comenzó tras una denuncia que llegó a la AFIP acusando a Witte de operar un esquema Ponzi, un tipo de estafa en la que los fondos de los nuevos inversores se utilizan para pagar a los inversores anteriores. El caso quedó a cargo de Pablo Yadarola,

titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2. Según pudo determinar la Justicia, Witte ofrecía a su círculo intimo tasas de interés superiores a las del mercado, operando fuera del sistema bancario.

Al menos medio centenar de personas se presentaron como víctimas ante la Justicia. Además, se sospecha que Witte utilizó el mercado de criptomonedas para lavar aproximadamente 10 millones de dólares ocultando el origen de los fondos.

Las estafas se habrían ejecutado entre 2015 y finales de 2022, cuando Witte residía en Olivos, partido de Vicente López. A mediados de

Witte fue detenido en Venice, California, a mediados de mayo; hace 20 días aterrizó en Fráncfort y se le perdió el rastro

El hombre, de 47 años, está acusado de haber estafado al menos a 50 familiares y amigos entre 2015 y 2022, hasta que se fugó de la Argentina hacia Estados Unidos noviembre de 2022 logró irse a los Estados Unidos, donde hace dos semanas fue detenido y trasladado al Desert View Correctional Facility del estado de California. Estando allí, el argentino, que también tiene nacionalidad alemana, pidió ser deportado al país europeo.

#### "No son buenas noticias"

El 14 de noviembre de 2022, último día que se contactó con sus víctimas, Witte les envió un mensaje a algunos de los damnificados contando su versión de lo que había ocurrido con el dinero que le habían confiado.

"Este es un mensaje general. No son buenas noticias y no van a entender nada", comenzaba el texto del prófugo, que detallaba: "Me explotó una bomba que nunca pensé que me iba a explotar. Me recontracagaron mal, mal, y la cagué mal".

El texto exculpatorio continuaba: "En realidad, debería suicidarme, pero no tengo los huevos para hacerlo. Entonces voy a desaparecer por un tiempo largo, largo, y ver cómo soluciono esto que me explotó. Total, muerto ya estoy".

"Obviamente, este teléfono después de mandar este mensaje no va a andar más", informaba Witte, que cerraba: "Yo me voy a comunicar con cada uno de todos los que me tengo que comunicar con el pasar de los días. ¡¡¡Perdón a todos!!!".

Tres días después, a través de un mail, sumaba más detalles de lo

que había sucedido y aseguraba: "Hace varios meses, una persona con la que yo hacía las cosas, de un día para el otro, me vació una de las cuentas que tenía 400.000 dólares y nunca más apareció ni supe nada de él. Además de que metenía totalmente amenazado por todos lados. Es por eso que decidí no hacer nada y tratar de recuperarme como sea. Para cubrir eso fui tomando más capital, en realidad cada vez venía más gente a ofrecerme sin pedírselo yo. Pensaba que cuanto más capital, más rápido iba a recuperar y así empecé a pagar intereses más altos y de ahí se armó una pelota de nieve que era cada vez más grande, y ante la desesperación tomaba más capital para poder cumplirles a todos".

"Siempre tenía un resto para, llegado el caso, poder cumplirles a todos. Hasta que, de repente, me empezaron a retirar todos juntos grandes cantidades y no lo pude manejar más. Pero como siempre me aparecía un capital adicional, dije: 'Esto lo voy a ir solucionando de a poco', hasta que no apareció más capital", se sinceró en el mensaje.

Luego, retomó el concepto de la bomba y aseguró: "Esta bomba tendría que haber explotado hace tiempoy fui tapando agujeros como podía, con gente que me mandaba trasferencias y me salvaba dos o tres días hasta que de golpe me entraba otra y pagaba lo anterior y así sucesivamente, con plata de la oficina haciendo malabares para cubrir agujeros y así, hasta que un día no se pudo más".

Los meses previos a que le "explotara la bomba", Witte llevaba una vida de lujo y de alto perfil que compartía a través de sus redes sociales, en las que se podían ver los diferentes destinos que visitó entre 2021 y 2022, que incluyeron el sur argentino, países de la región y de Europa.

Entre las historias que subía a Instagram se pueden ver los paseos del ahora prófugo por Ibiza, Cancún, Punta del Este, Bariloche y diferentes ciudades de los Estados Unidos en los meses previos a que dejara de pagar los intereses ofrecidos a sus familiares y amigos.

#### Qué es un esquema Ponzi

Este tipo de estafa le debe su nombre a Carlo Ponzi, un italiano que hace un siglo convenció a miles de personas de que invirtieran en un complejo plan de ahorro con sellos de correos. El esquema Ponzi tiene a la cabeza a una persona estafadora o a una central que recibe el dinero de los nuevos inversores y lo utiliza para pagar supuestas ganancias a las personas inversoras de etapas anteriores, en lugar de invertiro administrar el dinero, como se prometió.

Al igual que los sistemas piramidales, los esquemas Ponzi necesitan de un flujo constante de entrada de dinero. Pero, a diferencia de los piramidales, los inversores de un esquema Ponzi no suelen tener que reclutar nuevos inversores para obtener una parte de los "beneficios".

Los esquemas como el que habría montado Witte tienden a colapsar cuando la persona o el grupo encargado de diagramar la estafa ya no pueden atraer a nuevos inversores o cuando demasiados inversores intentan recuperar su dinero al mismo tiempo, por ejemplo, durante tiempos de crisis económica. •

## Rosario acumula la cifra más baja de homicidios desde 2013

ESTADÍSTICA A FAVOR. En junio aún no hubo asesinatos y desde el 1° de enero suman 52, un 65% menos que en igual período de 2023

Desde que estalló la guerra entre bandas narco en Rosario, en 2013, en solo dos meses hubo menos o la misma cantidad de homicidios que en el último mayo: fue en abril y mayo de 2020, es decir, en los primeros días de vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional para contener los efectos de la pandemia del Covid-19. Sí: hasta el crimen organizado le tuvo miedo al coronavirus, y el torniquete sanitario también apaciguó los ajustes de cuentas y las venganzas en la principal ciudad de Santa Fe. Pero la posterior apertura volvió a desatar la violencia, que llevó al Gobierno a desplegar fuerzas federales en la ciudad recostada sobre el río Paraná para trabajar junto con los efectivos provinciales para intentar retomar el control de las calles.

En el primer semestre del gobierno de Maximiliano Pullaro, y tras el desastre de los últimos dos años. cuando la estadística anual de ho-



Maximiliano Pullaro y su ministro Pablo Cococcioni

ARCHIVO

micidios dolosos cerró en 290 y 261, las cifras más altas en una década. el número de asesinatos descendió más de 65% en el departamento de Rosario. Entre el 1º de enero y las ocho de la mañana del domingo, sumaban 52 crimenes. En el mismo

período de 2023 fueron 142, que representaron el 54% de los asesinatos ocurridos en todo el último año. Hasta ayer, junio aún no registraba homicidios en Rosario.

"La mitad de las muertes registradas en la provincia sucedieron

en contextos de economías ilegales u organizaciones criminales. Es el porcentaje más bajo después de lo registradoparalosaños 2022 y 2023. Tres de cada diez víctimas, por su parte, se dieron en el marco de conflictos interpersonales. En términos absolutos, los casos inscriptos en el primero de esos contextos fueron un 54% menos que en el primer cuatrimestre de 2023, mientras que los situados en el segundo cayeron un 29,4%. En el departamento de Rosario los homicidios vinculados con economías ilegales u organizaciones criminales descendieron un 54% en comparación con los primeros cuatro meses de 2023", reflejó el Observatorio de Seguridad Pública (OSP) de la provincia de Santa Fe en su último informe, relativo a los guarismos acumulados entre eneroyabril.

#### Seis meses de gestión

La aparición de los datos más actualizados, que reflejan una fuerte baja en una de las cifras más crudas que reflejan la dramática situación de la violencia en las calles rosarinas, coincidirá con los primeros seis meses de gestión de Pullaro.

Desde el gobierno provincial sostuvieron que la retracción se sostiene en una serie de medidas implementadas por el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni. Entre otras, destacaron la sanción de leyes de emergencia en seguridad pública, del Servicio Peniten-

ciario y de inteligencia criminal; cambios en las estructuras del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Policía de Investigaciones (PDI); la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal, que da mayores atribuciones a los fiscales; la ley de microtráfico (para la persecución del narcomenudeo por parte de la Justicia provincial) y la entrada en vigor del Operativo Bandera, en coordinación con el gobierno nacional.

También ponderaron la compra directa de 100 vehículos con características para patrullaje y la adquisición, por licitación, de otras 700 unidades; la reconfiguración del patrullaje en cuadrículas; la descentralización del policiamiento (estaciones policiales); la restauración del régimen de "alto perfil" en cuanto a las condiciones de encierro delos presos de mayor peligrosidad, para impedir que sigan controlando sus negocios ilegales desde la cárcel; la activación de la obra pública carcelaria (se anunció que se construirá, en Piñero, el penal de máxima seguridad más grande del país); el traslado de presos de comisarías a establecimiento del Servicio Penitenciario; el "apagón administrativo policial", que implica el traslado de todo el personal de seguridad pública al patrullaje, y el trabajo social en territorio a través de la intervención barrial focalizada, el plan Abre y la labor de pastores evangelistas en barrios y penales. •

#### Avisos fúnebres

4318 8888

funebres@lanacion.com.ar

#### Sepelios y Participaciones

BALDASARRE, María Cristina. - Vicky y Fer Giargia, Belu y Claudio Heredia y Mimí y Gonza Punturo acompañan a Max, Tata y Sofia y ruegan una oración por el eterno descanso de Gully. Te queremos, Tatita.

BALDASSARE, Maria C. (Guly), falleció 9-6-2024. - Sus hijos Máximo Tiphaine y Mariana Zamora, Mariana Tiphaine y Juan Casabal, Sofia Tiphaine y Santiago Álvarez Rojo y sus nietos Lucas, Joaquin y Delfina, Bautista, Ignacio y Mateo despiden a la muy querida Guly con mucha tristeza y enorme cariño.

BALDASSARE, Maria C. (Guly). - Michel y Viviana Tiphaine junto con sus hijos Alberto y Thomas acompañan a Max, Tata y Sofi en este muy triste momento.

BALDASSARE, María Cristina, q.e.p.d., falleció el 9-6-2024. - Ana Pargament de Zamora junto a sus hijos y nietos despiden a Guly con cariño y acompañan a Max y a toda su familia.

BASUALDO, María Luz (Mabu). - Tu luz no se apagará en ninguna persona que te haya conocido y menos en mi corazón. Gracias por tanto amor, generosidad, guía, ayuda y alegría permanente. Tu eterno amor Carlos Di Benedetto.

BORDA, Edgardo, q.e.p.d. -Ana, Juana, Lola, Iván, Simón, Esteban, Enory, Roberto, Rosa, Robert y todos los que queremos a Dani despedimos a Edgardo y abrazamos fuerte a toda la familia.

BORDA, Edgardo, q.e.p.d. -Los compañeros de Cima acompañan a Dani y familia en este triste momento.

BREUER de GUERRICO, Raquel, q.e.p.d. - Maggie y Eduardo Patron Costas y sus hijos despiden con tristeza a Raquel y acompañan con cariño a sus hijos.

CHRISTENSEN, Grace Wade de. - Corinne y Babule Juárez Peñalva, tu ahijado Alejo, Inés, Sofia y Pauli te despedimos con infinita tristeza y abrazamos con cariño a los chicos y a Mónica.

ENGLEBIENNE, Guibert Jean M., q.e.p.d. - Federico Braun y Maria Freixas (as.) acompañan con mucho cariño a Guibert y Alita en este triste momento.

FERNÁNDEZ PAZOS, Carlos Alberto, q.e.p.d. - Tus amigos y amigas de toda la vida, Clara Carlos, Virginia y Eduardo, Alicia, Silvia, Tutti, Pato, Graciela y Miguel te despedimos con profundo dolor y rogamos una oración por tu memoria.

KOSOY GIANAKIS, Zully. -Sus hijos y nietos acompañarán a Zully a su lugar de descanso junto a Platón en el Jardín de Paz el 10 de junio a las

MACCARI, Federico. - Nuestro Fede querido, las amigas de Celi del San Martin de Tours junto a sus familias, te despedimos con mucho amor y con la alegría de saber que siempre vivirás en nuestros corazones. Que en paz descanses. Nuestro abrazo infinito para Flor y Celi.

MACCARI, Federico. - Querido Fede, cómo te vamos a extrañar. Te despedimos y abrazamos a Flor y a Celi con enorme amor. Rosario y Lucas Colombres, Dolores y Juan Pablo Tobías Córdova y Sofia y Alejandro Stecconi, junto a sus hijas Kila, Sol y Cata.

MARINO, Rodolfo Nicolás, q.e.p.d. - Sus amigos del Colegio Marianista y de toda la vida, Eduardo Baca, Hugo Forte, Gustavo Huesca Pérez, Hernán López Bernabó, Guillermo López Saa y Marcelo Maglione, lo despiden con profunda tristeza y acompañan a Susana y Dorita.

MILLER, Juan Carlos. - Su esposa Mónica Fernandez, sus hijos Mariana y Jerónimo, Viviana Domini y Ramiro Flores Levalle, sus nietas Magdalena, Verónica, Julieta y Victoria lo despiden con amor y ruegan una oración en su memoria.

MILLER, Juan Carlos, Dr., q.e.p.d., falleció el 9-6-2024. -Sus cuñados Luisa C. de Leonardis y Alberto A. C. Conforti; sus sobrinos Mario A. Conforti y María E. Ponte, Pablo L. Conforti y Carollina Castro, Silvana R. Conforti y Juan E. Pérez Bay y Santiago L. Conforti y Romina J. Tovo y sobrinos nietos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en

MILLER, Juan Carlos, Dr., q.e.p.d. - Alfredo Abarca, sus hijos y Alicia, con gran dolor. despiden a su amigo de toda la

MILLER, Juan Carlos, Dr., q.e.p.d., falleció el 9-6-2024. -Tus amigos desde los años ya lejanos del Liceo Militar General San Martin, Promoción XVI, te despedimos con infinito pesar. Ya nos reencontraremos, querido Juan Carlos, allá en la eternidad.

MILLER, Juan Carlos, q.e.p.d., falleció el 9-6-2024. -Eduardo Laurencena y Flia. despiden a su amigo y elevan una oración en su memoria.

RODRIGUEZ CARRERA, Graciela (Chela), q.e.p.d. - Sus hermanos Martha y Miguel Basmadiian, hijos y nietos participan su fallecimiento, la despiden con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

SMART, Tomás, q.e.p.d. - Su hermano Juan v Rosa, sus hijos Jack y Maiu, Anina, Isabel, Lucas y Loli y nietos lo despiden, agradeciéndole su vida.

SMART, Tomás, q.e.p.d. - Tus cuñados Adela y Juan José Madero acompañan con oraciones y cariño a Marilen, hijos y nietos y rezan por el alma de Tomy.

TOMBOLATO, Andrea. q.e.p.d. - Con gran tristeza y recordando tantos maravillosos momentos compartidos, sus amigos de Nothlands OP despedimos a nuestra queridisima Andre. Dejaste una huella imborrable en nuestros corazones. Te vamos a extrañar

YOUNG, Edgardo T. (Bebe). -Tu mujer Angie te despide con amor y mucha tristeza junto a sus hijos Isa, Clara y Fede. Gracias Bebe por cruzarte en mi camino. El velorio es en el Parque Memorial de Pilar hoy a las 12.

YOUNG, Edgardo (Bebe), q.e.p.d., falleció el 9-6-2024. -Sus hijos Beco y Damiana, Marcelo y Ali y Francisco y Marcella y sus nietas Damiana, Agustina y Marina, Alexia y Martina, Clara y Pilar lo despiden con inmenso amor y profunda admiración. Rogamos una oración en su memo-

YOUNG, Edgardo. - Su hermano Diego y Cristina Conesa, sus hijos Pablo y Barbara Finn, Patricio y Malu O'Farrell, Dolores, Carlos M. y Shilpa Gautman, y todos sus nietos despiden a Bebe y acompañan a Angie, sus hijos y familias con mucho cariño.

YOUNG, Edgardo (Bebe), q.e.p.d., falleció el 9-6-2024. -Sus hermanos Charlie, Diego, Jorge, Ricardo, Martu y José María participan su fallecimiento con profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria.

YOUNG, Edgardo (Bebe). g.e.p.d., falleció el 9-6-2024. -Jorge y Felicitas junto a sus hijos Bárbara y Pablo Ledesma y sus nietos Fermín, Ramón y Carmen lo despiden con profunda tristeza y agradecen que haya dedicado su vida con tanto amor a traer vida al mundo.

YOUNG, Edgardo, q.e.p.d. -Jorge Mandelbaum y sus hijos Diego, Carola, Félix y Pablo lamentan profundamente el fallecimiento de su cuñado y tío Bebe Young.

YOUNG, Edgardo (Bebe). q.e.p.d. - Florencia y Matías; Clara y Carlos; Alicia y Francisco y Francisco y Luisa Sánchez Sorondo participan con pesar su fallecimiento.

YOUNG, Edgardo T.. - Mónica S. de Pouysségur y sus hijos Sofia, Martin, Maria y Monique despiden a Bebe y acompañan a Angie con cariño.

YOUNG, Edgardo T., Los hijos de Angie, Isabel e Ignacio Peña , Clara y Carlos Sánchez Sorondo María y Federico Arzeno y sus hijos despiden a Bebe y acompañan a su querida mamá.

YOUNG, Edgardo (Bebe). -Despedimos a nuestro intimo amigo de toda la vida con quien compartimos momentos imborrables, viajes, vacaciones y muchas alegrías. Acompañamos a Angie, a Beco, Marcelo, Francisco, nietos y a toda la familia con mucho amor. Carlos y Mec Galarce.

Recordatorios

ROY, Irma. - En un nuevo aniversario de su nacimiento, Os-

valdo Papaleo, Carolina Papaleo, Matias Rio Papaleo, Lidia Papaleo de Graiver y Steve Page, amigos y compañeros del movimiento nacional justicialista la recuerdan como una excepcional actriz que además como diputada nacional impulsó las leyes fundamentales, reivindicando a las mujeres en su rol social.

## Los dos acusados del asalto en un local de estética tenían antecedentes y uno de ellos debía estar preso

PUERTA GIRATORIA. Nicolás Ramos había sido arrestado en septiembre pasado por un asalto y Roberto Guatelli tenía prontuario por robo y tenencia de drogas

#### Gustavo Carabajal LA NACION

Hace nueve días, dos asaltantes irrumpieron en un centro de estética de Palermo y amenazaron con matar a las empleadas y clientas si no entregaban los objetos de valor que tenían encima. Uno de ellos debía estar preso.

Durante el asalto ocurrido en el local situado en Teodoro García 2379, el acusado y su cómplice se apoderaron de una computadora, una tablet, dos teléfonos celulares y \$80.000 de la caja de recaudación. El jueves pasado fueron detenidos por la Policía de la Ciudad en Belgrano.

El sospechoso identificado por fuentes policiales como Nicolás Jesús Ramos, domiciliado en la villa 31, había sido detenido el 9 de septiembre pasado, acusado de robo. Esta fue la quinta oportunidad en la que fue arrestado en cuatro años.

Sin embargo, aunque cometió un delito grave hace nueve meses, y a pesar de los antecedentes, Ramos estaba en libertad.

El 24 de febrero de 2019 había sido apresado por un intento de robo. Un año después, antes de que se dispusiera el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) por la pandemia de Covid-19, Ramos fue detenido por tenencia de drogas.

En febrero de 2021, los efectivos de la Policía de la Ciudad lo detuvieron nuevamente por el mismo delito, vinculado al narcomenudeo. En las oportunidades en las que fue apresado, Ramos recuperó la libertad rápidamente.

El 23 de enero de 2023 se concretó la tercera detención de Ramos. En esta ocasión fue más grave: un robo a mano armada. Pero salió en libertad nuevamente. Hasta que el 9 de septiembre pasado fue apresado por cuarta oportunidad; también por robo.

Con los antecedentes que tenía, entre los que figuran el intento de robo, las dos causas por tenencia de estupefacientes y los dos sumarios por robo calificado, la Justicia dejó a Ramos otra vez en libertad. Y un mes después de que le concedieron ese beneficio. Ramos volvió a robar. En esta oportunidad tuvo un cómplice, identificado como Roberto Jorge Guatelli.

Los testigos indicaron que Guatelli conocía los movimientos del local porque cada siete días se dedica- que el jefe de gobierno porteño, Jorba a limpiar los vidrios del negocio. Según fuentes policiales, vivía a la vuelta del local, en Zapata al 200, donde fue detenido.

en que fue grabado por las cámaras de seguridad del local de estética aparece con dificultades para caminar, también tenía antecedentes penales. El 26 de enero de 2021 fue arrestado por tenencia de drogas.

Un año después, los efectivos de la Policía de la Ciudad lo sorprendieron en el momento en que cometía un robo. El 15 de mayo de 2022 fue detenido nuevamente, acusado de un intento de robo.

Los historiales delictivos de ambos sospechosos resultan casi calcados y constituyen un ejemplo de la "puerta giratoria" que permite a los delincuentes recuperar la libertad apenas después de ser detenidos. Eso pasó, por caso, con Isaías José Suárez, que antes de ser detenido como presunto autor del homicidio del ingeniero Mariano Barbieri en los bosques de Palermo tuvo 14 causas penales con nueve condenas.

Barbieri fue asesinado el 30 de agosto pasado en la Plaza Sicilia, situada en la esquina de las avenidas Libertadory Casares, en Palermo. El caso del multirreincidente Suárez constituyó uno de los antecedentes ge Macri, describió en el proyecto que procura la sanción de una ley de reiterancia con el objetivo de frenar los efectos de la mentada "puerta gi-Guatelli, que en el video del asalto ratoria" para que los delincuentes no recuperen la libertad con tanta facilidad.

#### Detuvieron al presunto autor de un doble crimen

corrientes. Antonio Villalba está acusado de matar a las hermanas Maricel y Aitana Fernández

El supuesto autor del doble femicidio de las dos hermanas Maricel y Aitana Isondú Fernández, ocurrido el martes pasado en Monte Caseros, fue detenido en las últimas horas al cabo de un operativo montado por más de 200 efectivos de la policía de Corrientes.

Fuentes policiales señalaron que Antonio Villalba estaba escondido en una vieja casilla abandonada ubicada en una zona de monte de aquella localidad correntina. La policía encontró, a unos 15 metros de la edificación, una silla caída, una campera y un cable cortado, indicio de que el sospechoso intentó suicidarse.

Efectivos de la comisaría de Colonia Libertad, junto con personal del Priar, la División Canes, la Dirección de Investigaciones de la Unidad Regional III de Curuzú Cuatiá y la de Monte Caseros, y personal de las comisarías de la zona participaron del megaoperativo en una zona completamente inhóspitay con pocallegada de señal. La investigación está en manos del fiscal Federico Gutiérrez.

Más de 200 efectivos trabajaron en el operativo de búsqueda del sospechoso del doble crimen. Presumían que podía estar oculto en la zona de monte de Colonia Libertad. Utilizaron drones, perros y rastrillajes a caballo para recorrer el intrincado terreno, en una zona en la que, además, la señal de telefonía celular es prácticamente inexistente.

Según informaron fuentes policiales, cuando lo hallaron, Villalba dormía debajo de la construcción abandonada (una losa apenas sostenida por pilotes de hormigón armado), en estado de debilidad, y con signos de una fuerte deshidratación. El deterioro de su estado de salud, producto de los días que llevaba en condición de prófugo, eran evidentes.

Los agentes lo trasladaron hasta un hospital de Monte Caseros, donde quedó internado bajo una fuerte custodia policial.

Villalba, de 41 años, está acusado de haber dado muerte a Maricel Isondú Fernández, de 22 años, y su hermana Aitana, de 9, asesinadas el martes, a las 18.15, en Parada Acuña, paraje ubicado a unos 20 kilómetros de Colonia Libertad.

Los peritos determinaron que Maricel presentaba varias cuchilladas y golpes en el cuerpo, en tanto que su hermana fue ahorcada con un lazo, presumiblemente, el cinto de su guardapolvo.

La principal hipótesis de los investigadores es que Villalba habría intentadoabusarsexualmentedela niña, peronolo consiguió porque su hermana mayor llegó a la casa y se trabóen lucha con el agresor, que la asesinó a golpes y cuchillazos.

Los cuerpos de ambas víctimas fueron hallados por el novio de Maricel, que es quien señaló a la policía habervisto a Villalba abandonar la escena del doble crimen. •





Descubrí nuevos juegos todos los días. Escaneá el código QR o ingresá a lanacion.com.ar/juegos y empezá a jugar!



LA NACION | LUNES 10 DE JUNIO DE 2024

## **OPINIÓN**

www.lanacion.com @LaNacion | Facebook.com/lanacion

IMPORTANCIA. Resulta conveniente recordar a los estadounidenses que la región tiene el potencial de ofrecerles oportunidades para aliviar algunos de sus dolores de cabeza

## América Latina y Estados Unidos, una relación que debe renovarse



Marcello Averbug

-PARA LA NACION-

esde finales de los años 1990, la importancia atribuida por Estados Unidos a América Latina ha ido disminuyendo. Las últimas manifestaciones significativas de interés del gobierno estadounidense por sus vecinos del sur ocurrieron a mediados del siglo pasado: la Alianza para el Progreso, en los años 1960, ofreciendo voluminosos recursos para la inversión; el apoyo a los golpes de Estado que derrocaron en 1964 al presidente João Goulart, y, en 1973, al presidente chileno Salvador Allende.

Estas iniciativas reflejaban la atmósfera predominante durante la Guerra Fría, en la que una de las pesadillas estadounidenses procedía del peligro del avance del comunismo en América Latina. Así, la ayuda económica y la lucha contra gobernantes considerados amenazantes encajaban en la lógica de la estrategia estadounidense de aquel momento.

Con el colapso de la Unión Soviética y la dilución de la Guerra Fría, Estados Unidos ascendió al trono

de una potencia mundial sin rival de envergadura equivalente. La urgencia por impedir la penetración del comunismo en la América Latina perdió fuerza y, por tanto, Washington se sintió capaz de distanciarse de la región sin peligro de sufrir daños graves. Ni siquiera Cuba siguió siendo objeto de gran inquietud, como lo demuestra el hecho de que la reconciliación iniciada por el presidente Obama retrocedió con Trump y permaneció ignorada por el presidente Biden.

Después del fin de la Unión Soviética, otras preocupaciones comenzaron a absorber el foco de la política exterior estadounidense. Y no faltaron los disturbios en varias partes del planeta para exigir una interferencia, no siempre justificable, de los Estados Unidos. Basta citar como ejemplos Irak, Afganistán, Irán, Israel versus palestinos, Siria, Líbano y los conflictos en África, además del ascenso de Chinay la radicalización de las fricciones con Rusia.

Sin embargo, la dinámica de los acontecimientos económicos y políticos globales más recientes ha evolucionado de tal manera que hoy resulta conveniente recordar a los estadounidenses que América Latina tiene el potencial de ofrecerles oportunidades para aliviar algunos

Numerosos factores condicionan actualmente la vulnerabilidad de la economía estadounidense, entre los que se destacan los mencionados por Shannon K. O'Neil, de Nelson and David Rockefeller for Latin American Studies, en un artículo publicado por Foreign Affairs en abril de 2024

de sus dolores de cabeza. No bajo un modelo imperialista, sino bajo el esquema de una asociación beneficiosa para ambas partes.

¿Y por qué destaco que América Latina tiene el potencial antes mencionado? Esto es lo que intentaré demostrar a continuación.

Numerosos factores condicionan actualmente la vulnerabilidad de la economía estadounidense, entre los que destaco los mencionados por Shannon K. O'Neil, de Nelson and David Rockefeller for Latin American Studies, en un artículo publicado por Foreign Affairs en abril de 2024

2024. O'Neil informa que el 80% del suministro de minerales críticos para la economía estadounidense proviene del exterior, principalmente de Asia, con una fuerte dependencia de China para materiales como níquel, manganeso y grafito. El 60% de los microchipsyel90%delostiposmas avanzados de chips semiconductores utilizados en Estados Unidos se fabrican en Taiwán. China es el mayor proveedor de medicamentos de quimioterapia y diabetes, así como la principal fuente de ingredientes para la industria farmacéutica de la India, fuente relevante de medicamentos importados por Estados Unidos.

Se podrían citar muchos otros ejemplos de concentración de ofertantes externos de bienes esenciales para la seguridad y la tranquilidad económica de Estados Unidos. Evidentemente, reducir esta delicada dependencia requiere un esfuerzo de diversificación geográfica de la lista de importaciones. Y es desde esta perspectiva que los norteamericanos deberían redescubrir América Latina.

De hecho, esta es solo una de varias formas a través de las cuales
Estados Unidos debería reevaluar
su visión de sus vecinos del sur, con
el espíritu de establecer vínculos
de relación fructíferos para todos
los miembros del continente americano. Tal redescubrimiento sería
una oportunidad para que América
Latina logre un intercambio con el
"primo rico" que sea ventajoso para
el desarrollo económico y social de
sus países.

Cuando se trata de diversificar las fuentes de suministro estadounidenses. América Latina ofrece alternativas concretas. En el segmento de minerales, la región cuenta con amplias reservas de varios de ellos, incluidos los necesarios para la fabricación de baterías de alta capacidad. Según Shannon O'Neil, se estima que el 60% de las reservas mundiales de litio (principalmente en Chile, Bolivia y la Argentina), el 23% del grafito y el 15% del manganeso y el níquel se encuentran en suelo latinoamericano, donde una importante cantidad de cobre ya es extraído. América Central y México también tienen lo que ofrecer en muchos sectores de actividad.

Eneláreade insumos y productos farmacéuticos, la región está bien posicionada y alberga instituciones de investigación competentes, como los brasileños Instituto Butantan y Fundação Oswaldo Cruz, que pertenecen al grupo de los quince mayores productores mundiales de vacunas.

Está claro, por tanto, hasta qué punto puede crecer el papel de América Latina como exportador a Estados Unidos, aliviando así el peso de algunos de los proveedores actuales. Pero la posibilidad de aprovechar plenamente este potencial depende de superar las deficiencias infraestructurales presentes en América Latina. Por este motivo, es fundamental establecer un esquema de financiamiento internacional para este sector, principalmente a través del Banco Mundial y el BID.

De hecho, China tomó la iniciativa de ofrecer financiamiento a proyectos de inversión en la región, además de ser ya el mayor socio comercial de Brasil, Chile, Perú y Uruguay y absorber un gran volumen de transacciones comerciales de otros países de la región.

Otro aspecto descuidado por los norteamericanos es que cuanto más próspera y políticamente estable sea América Latina, mayor será el grado de tranquilidad estadounidense, dada su proximidad territorial, y menor será la tensión derivada de la ola de inmigración ilegal que recibe.

Ante lo anterior cabe preguntarse: ¿qué espera Estados Unidos, en la escala de prioridades de su política exterior, para aumentar el rango atribuido a América Latina? •

Consultor económico en Washington y economista jubilado del BID

## LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

## Los desaguisados de la AFA y las sociedades anónimas

Provoca indignación la desafiliación de un club de La Plata luego de que sus socios aprobaran la posibilidad de incorporar capital privado

a arbitraria desafiliación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) del club Centro de Fomento José Hernández de La Plata muestra nuevamente el mal ambiente que impera en la entidad rectora del deporte más popular de nuestro país, cuyos directivos se amparan en los recientes éxitos de jugadores y equipos técnicos como escudo protector para disimular y ocultar los vicios de la conducción.

El club Hernández aprobó en una asamblea de socios una reforma de sus estatutos con el fin de abrir la posibilidad de incorporar capital privado para desarrollar y ampliar su infraestructura y dar mejores condiciones a su labor social y deportiva.

como sucede en provincias donde la división de poderes y el control republicano son una caricatura, un acelerado ascenso económico debido a sus vinculaciones con Gerardo Zamora, el autócrata que desde hace veinte años ha impuesto un régimen familiar patrimonialista en esa pro-

La voluntad de los asociados del club chocó con la posición de la AFA, que por lo pronto afectó la participación de sus equipos de cuarta, quinta y sexta división en la Liga Costera.

Cabe señalar que los socios del club Hernández simplemente abrieron la posibilidad de gestionar la incorporación de fondos privados, de acuerdo con la normativa vigente. peroaún no avanzaron en las gestiones para concretarla. Se trata de una decisión en sintonía con el impulso que el gobierno nacional pretende dar a la opción de que los clubes se conviertan en sociedades anónimas deportivas (SAD). En tal sentido, el secretario de Deportes de la Nación, Daniel Scioli, afirmó: "Ultimo momento: los socios del club Centro de Fomento José Hernández de La Plata aprobaron la posibilidad de que capitales externos inviertan en el futbol. Esta es la importancia de las SAD. Los socios eligen en libertad. Las inversiones privadas pueden

ser un instrumento para aportar a los clubes crecimiento institucional, deportivo, de infraestructura v social".

Esta declaración del secretario de Deportes motivó, además de la rápida desafiliación del club José Hernández de la AFA, la réplica del tesorero de esta entidad, Pablo Toviggino, con su habitual estilo chabacano. Este dirigente rosarino radicado en Santiago del Estero ha logrado, como sucede en provincias donde la división de poderes y el control republicano son una caricatura, un acelerado ascenso económico debido a sus vinculaciones con Gerardo veinte años ha impuesto un régimen familiar patrimonialista en esa provincia, en donde la arbitrariedad forma parte de la vida cotidiana de los santiagueños.

El argumento de la AFA, según el cual solo pueden ser afiliados a esa institución clubes en la forma de sociedades civiles, no tiene en cuenta que la entidad rectora del fútbol mundial, la FIFA, admite las sociedades anónimas en numerosas ligas.

Por otra parte, la figura de las SAD está incluida en el decreto de necesidad y urgencia 70/2023, que fue firmado por el actual presidente de la Nación al inicio de su gestión y se encuentra vigente. Paralelamente, la Secretaría de Deportes de la Nación ha anunciado que esta iniciativa se incluirá en un proyecto de reforma de la ley que regula actividades deportivas.

La discusión de fondo sobre la conveniencia o no de las SAD merece un debate de otro vuelo, sin descalificaciones ni agravios que evidencian el temor a perder el control de negocios jugosos. Es un secreto a voces que, sin el control que exige una sociedad anónima, hay de hecho mucho dinero privado en los clubes de fútbol. Nadie puede ignorar, que en numerosos planteles de futbolistas, la titularidad de no pocos contratos está en poder de empresarios e inversores y que los clubes se benefician en una porción muy limitada del valor que adquieren esos jugadores por sus éxitos deportivos y por sus transferencias a clubes del exterior.

La AFA y su dirigencia han dado mucho que hablar en los últimos tiempos a raíz de no pocas situaciones y negocios escandalosos, de los cuales hemos venido dando cuenta en esta columna editorial. Defraudaciones, desvíos de fondos e infracciones a la ley cambiaria forman parte del repertorio de maniobras turbias por las que se investiga a la entidad rectora del fútbol argentino. Arbitrajes sospechados de parcialidad, manipulación del sistema de ascensos y descensos para beneficiar a determinados clubes y falta de sentido común a la hora de definir sedes de partidos, como la final de la Copa de la Liga Profesional, jugada entre Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield en Santiago del Estero, bien lejos de donde vive la abrumadora mayoría de sus respectivos simpatizantes, son solo algunos de los desaguisados de la dirigencia de la AFA, encabezada por Claudio Tapia.

Es hora de que algunas dirigencias corporativas aprendan que nada ni nadie puede estar por encima de la ley. Si este principio no se impone, la recuperación del país será muy dificil, por no decir imposible.

## IA y lenguaje de señas

I nos 70 millones de personas hipoacúsicas en el mundo utilizan más de 300 diferentes lenguas de señas para comunicarse, muchas debidamente reconocidas en el ámbito nacional de cada país, con su propia gramática y léxico. Existe también una variante menos compleja de uso internacional. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce y promueve estas herramientas de comunicación.

En el mundo avanza un cambio de paradigma que propone abandonar la mirada médica rehabilitadora que tiene la sociedad sobre las personas hipoacúsicas, priorizando una visión social que contemple sus derechos y su debida inclusión, para lo cual el lenguaje es básico.

En la Argentina, sin datos estadísticos actualizados, se estima que hay un millón de personas con hipoacusia, un grupo sumamente heterogéneo que incluye también a muchos adultos mayores. La ley 27.720 aprobada en abril de 2023 reconoce "a la lengua de señas argentina (LSA) como una lengua natural y originaria... con una estructura gramatical completa, compleja y distinta del castellano".

En Santa Fe se presentó un proyecto para que la LSA sea materia obligatoria en las escuelas con el objetivo de "incluir a todos aquellos ciudadanos que el sistema ha dejado afuera". La experiencia indica que los niños se suman con entusiasmo a la propuesta de aprender y bien podría considerarse una materia al menos optativa en algún nivel de la escolaridad. Que las empresas cuenten con empleados capacitados para atender a la comunidad con esta discapacidad debería ser también algo habitual.

Las posibilidades que abrió la llegada de la inteligencia artificial (IA) incluyen plataformas para la enseñanza de la LSA que funcionana partir de la detección de movimientos de las manos y el rostro a través de la cámara de los dispositivos. La aplicación Háblalo, que arrancó hacia fines de 2016 de la mano del joven Mateo Salvatto como un proyecto para ayudar a alumnos hipoacúsicos a comunicarse mejor, hoy asiste de manera gratuita, en 40 idiomas, a más de 350.000 personas de los cinco continentes.

La aerolínea de bajo costo Flybondi incorporó en los últimos días nuevos patrones de accesibilidad, ofreciendo la lengua de señas en sus vuelos. Con la entrega de una tablet, las personas con hipoacusia pueden seguir las instrucciones de las azafatas, superando el aislamiento y la incomunicación a los que habitualmente se los condena.

Seguir trabajando a favor de la inclusión siempre será un renovado desafío.

Las innovadoras aplicaciones tecnológicas al servicio de la inclusión merecen ser celebradas toda vez que promueven deponer las barreras comunicacionales y actitudinales.

#### DE LOS LECTORES

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar []/lanacion

#### Cambalache

Tras la decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por el gobernador Kicillof y el ministro Sileoni, de eliminar la repitencia escolar en los colegios secundarios bonaerenses, no podemos dejar de recordar el tango "Cambalache", de Enrique Santos Discépolo, que 90 años atrás decía: "No hay aplazados ni escalafón, los inmorales nos han igualado".

En definitiva, como también menciona la letra –"lo mismo un burro que un gran profesor"–, premonitorio y lamentable.

Leonardo Gabriel Forgia DNI 22.848.377

#### Temor

¿Será que algún senador irá a votar en contra de la Ley Bases por temor a la amenaza de ser llamados traidores hecha por los poderosos millonarios que integran la CGT?

Juan Maurette juanmoret@gmail.com

## Esmerilar al Gobierno Los diputados de la oposición votaron una reforma

ción votaron una reforma jubilatoria que sabían que el Estado no puede pagar sin generar un enorme agujero en el equilibrio fiscal y que iba a ser vetada por Milei. Mientras, el Presidente no ha conseguido que en seis meses el Congreso le sancione ninguna ley. Aunque inusual, no es extraño, ya que la Ley Bases y la reforma fiscal son los instrumentos para empezar a revertir una larga decadencia, transformando el Estado, privatizando las empresas estatales deficitarias y, a través de la reforma laboral y el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), impulsar la generación de fuentes de trabajo, mejorar el salario real y ofrecer empleos privados de calidad en todo el país.

No es raro entonces que la casta ponga palos en la rueda, porque ellos prefieren continuar con un Estado benefactor en el que multiplican la pobreza para manipular su voto y obtienen beneficios a través de la corrupción. Si Milei triunfa, no vuelven más, y por eso la casta se resiste tratando de esmerilar al Gobierno.

Ricardo E. Frías ricardoefrias@gmail.com

#### Mirar a los ojos

"No hay plata" es el latiguillo diario que escuchamos. Y no puede dudarse de que ante el desierto que dejó el kirchnerismo debe ser cierto. Pero me pregunto si ya es bastante con no poder ir para atrás con las injusticias obscenas de ciertas jubilaciones de privilegio. De aquí en más, desde el próximo minuto, ¿estamos

seguros de que no se sigue subsidiando a guerrilleros "indemnizados", a "Maldonados" útiles a la causa K, a artistas mediocres en provincias K? ¿Estamos seguros de suspender envíos de dinero graciables y aun la coparticipación si no existe una seria depuración de los gastos del Estado en todos sus estamentos? ¿Pondremos por decreto límites a la vergonzosa remuneración de legisladores y funcionarios? ¿Nos decidiremos de una vez por todas a que la máxima jubilación de privilegio no supere el mayor nivel de las jubilaciones comunes? ¿Reduciremos el carnaval de gastos que representan las cámaras legislativas y el Poder Judicial en todos sus niveles? Si no fuera así, al Presidente le será muy difícil mirar a los ojos a un jubilado común y sostener que no hay dinero para que recupere su dignidad. Carlos Sala Spinelli DNI 8.659.476

#### Banderas

Un lector ha "felicitado" recientemente al senador Lousteau por haber convertido a la UCR en una unidad básica peronista. Pero en realidad Lousteau no es el único peronizado. Han sido muchos desde que el coronel demagogo convenció a entre la mitad y dos tercios del electorado de que un nacionalismo cerril, un estatismo agobiante, un sindicalismo desmedido, un proteccionismo antiexportador, un gasto público ahogante y la correspondiente inflación (todas perlas de la "doctrina peronista") eran las panaceas de la felicidad. Algunas voces alertaron sobre los riesgos que todo esto acarrearía a largo plazo, pero muchas mayorías, deslumbradas por el palabrerío demagógico e incapaces de percibir riesgos, votaron y siguieron votando esas banderas. Convencidos de su atractivo electoral, no solo la UCR, sino casi todos los opositores, con escasas excepciones, las agitaron por años. Incluso nuestros gobernantes mi-

#### En la Red

Suspenden los viajes de egresados bonaerenses subvencionados



"Perfecto, hay otras prioridades, como inversión en infraestructura escolar y hospitalaria. Era innecesario" Mariana Larriqueta

"Con la nuestra
viajan, pero no hacen
nada para aliviar la
pobreza. Populismo
con la ajena.
Así estamos"

Mariaca Urdapilleta

LA NACION | LUNES 10 DE JUNIO DE 2024

litares. Recién después de 80 años, y tras el calamitoso gobierno de Alberto Fernández, parece que una porción importante del electorado habría caído en la cuenta del empobrecimiento al que nos condujeron aquellas banderas.

Martín Lagos DNI 4.516.711

#### Creer en la Justicia

"Parece que la injusticia tiene más abrigo que la justicia" (Manuel Belgrano). Triste, pero así es. Parece que la injusticia de algunos de los que conforman la Justicia se ha ensañado con el Dr. Jaime L. Smart, Hace más de 15 años que está privado de su libertad. Su pecado fue haber formado parte de la Cámara Federal Penal de la Nación que juzgó y condenó a terroristas de ese entonces. La cámara de la que formó parte Smart aseguró todas las garantías de la defensa. Estos guerrilleros, junto al resto de los presos, fueron liberados la noche del 25 de mayo de 1973, horas después de haber asumido Cámpora como presidente, quien había prometido "paz y unidad". Pues no hubo paz ni unidad. No hace falta contar lo que sobrevino. Los argentinos comenzamos a vivir horas oscuras, inciertas, dramáticas y dolorosas. Como quiero creer en la Justicia, confio en que ahora se hará justicia y que la Corte dejará finalmente en libertad al doctor Smart. Los argentinos necesitamos dar vuelta la página, sanar ese pasado para construir un futuro mejor para nuestros hijos y nietos. Mercedes Moreno Klappenbach mercedes@ama2019.com

#### Sin libre tránsito

El artículo 14 de la Constitución, entre muchos otros derechos, habla del de transitar en todo el territorio. Y el artículo 140 dictamina el derecho de transitar en calles, rutas, avenidas, autovias, vias navegables, etc. El sábado pasado, a las 17.30, estaba cortada la avenida E. Perón (ex-Pasco) en Temperley. Otro tanto ocurrió en el acceso al paso bajo nivel, debido a que se disputaba un partido de fútbol en la cancha del club Temperley, que tiene ingreso sobre dicha avenida. Esto sucede cada vez que hay un partido en ese estadio. Los derechos de los transeúntes se ven vulnerados para comodidad de los espectadores de un evento deportivo. Falta mucho para que la Argentina califique como país normal v ordenado. María Laura Piola

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección:

Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

DNI 5.638.442

#### CONDENA PENAL A DONALD TRUMP

## La anarquía americana

Moisés Naím

-PARA LA NACION-

WASHINGTON a condena penal al expresidente Donald Trump por I falsificación de documentos pone a la principal potencia económica y militar del mundo en camino a la anarquía. Eso se debe, en gran medida, a la estrategia mediática, política y legal que Trump ha adoptado para salvarse de la cárcel y llegar de nuevo a la presidencia. Su apuesta es que la manipulación de las reglas del Estado de Derecho y el feroz ataque contra las instituciones y leyes le permitirán neutralizar los múltiples juicios que hay en su contra. Es una estrategia que fomenta la desconfianza y nutre la anarquía.

Los países en los cuales los ciudadanos confían unos en otros, y todos en sus instituciones, son más prósperos y estables que aquellos donde reina la desconfianza. Y, según muchos estudios de opinión, los estadounidenses tienen cada vez menos confianza en sus conciudadanos y en sus instituciones. La estrategia de Trump encaja en esa tendencia, y la agrava. La defenestración reputacional de jueces, magistrados, funcionarios públicos, testigos e instituciones es el objetivo central de Trump y sus aliados. Esta estrategia no solo se apoya en la conducta del expresidente, sino que también se amplifica por la masiva utilización de las redes sociales y la desconfianza generalizada que reina en estos tiempos.

En 1972, las encuestas del National Opinion Research Center de la Universidad de Chicago encontraron que más del 45% de los americanos pensaban que la mayoría de la gente era digna de confianza. Para 2006, ese número había caído al 30%. La desconfianza es particularmente grave entre los jóvenes: en 2019, el 73% de los menores de 30 años estaba de acuerdo en que "la mayoría de las veces la gente solo se preocupa por sí misma". Un núme-

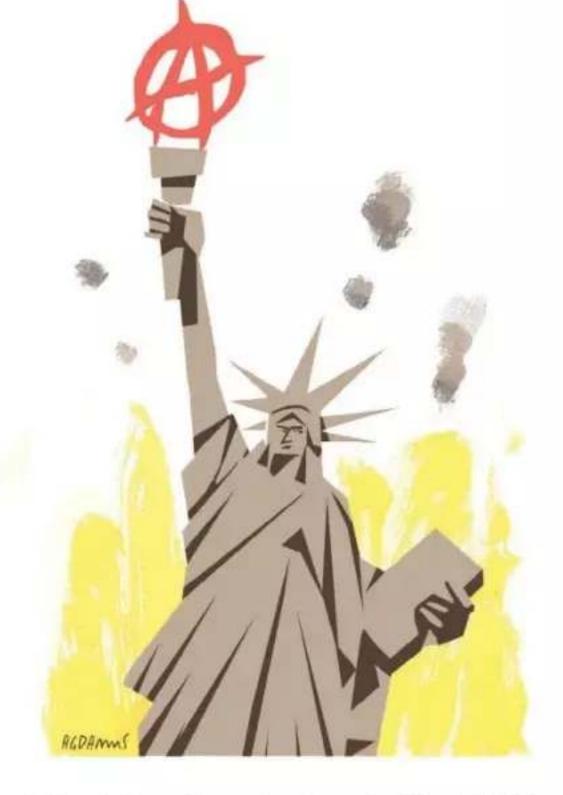

ro similar opinaba que "la mayoría de la gente se aprovecharía de ti si tuviese la oportunidad".

Los estadounidenses no confian unos en otros, y tampoco en su gobierno. Según el Pew Research Trust, en los años 60 el 77% de ellos pensaban que el gobierno merecía su confianza, pero en 2023 la proporción apenas llegaba al 16%. Gallup, por su parte, muestra que solo la mitad de los estadounidenses cree que el sistema de justicia penal en su país es justo.

Peor: la desconfianza se ha polarizado. El 73% de los republicanos afirma que las religiones actúan

buscando el bien de EE.UU., pero solo el 45% de los demócratas está de acuerdo. Brechas parecidas se abrencuando se les pregunta sobre las escuelas, las universidades y los sindicatos. Y lo más grave, la misma situación afecta a la Corte Suprema de Justicia: en ella expresa confianza el 68% de los republicanos, y solo el 24% de los demócratas.

A los países que caen en esta dinámica no les va bien. Italia es un buen ejemplo. Allí, por muchos años, un carismático líder político socavó gravemente la confianza en tribunales y jueces. El impacto fue nefasto. En sus 30 años de vida pública, a Silvio Berlusconi se lo enjuició por un sinnúmero de crimenes: evasión fiscal, sobornos, falsear la contabilidad de sus empresas, abuso de poder y otros más. En 2008, Berlusconi enfrentaba 12 casos penales y 8 civiles al mismo tiempo.

En vez de defenderse en cada caso con base en hechos verificables y argumentos legales, Berlusconi optó siempre por atacar a las instituciones que lo investigaban. En vez de perderse en los recónditos detalles legales en su contra, se dedicó a atacar a jueces y magistrados, tildándolos de comunistas y corruptos, y cuestionando la legitimidad del Poder Judicial.

Siendo la principal figura política de su país, Berlusconi logró convertir el desprecio por la Justicia en un valor fundamental para su coalición. En Italia, ser di destra (de derecha) terminó siendo para muchos una identidad basada en la desconfianza en los jueces, los tribunales y el Estado en general.

Cuando la polarización se despliega desprestigiando a las instituciones fundamentales del Estado, se hace tóxica. ¿Qué italiano de derechas en su buen juicio iba a querer pagar sus impuestos cuando el presidente del gobierno le decía día tras día por radio y TV que las instituciones que se los cobraban eran en sí corruptas? ¿Quién iba a respetar la ley cuando el presidente del consiglio aseguraba que la ley misma no era más que un complot de los comunistas? La desconfianza generalizada es una grave condición preexistente en la sociedad norteamericana y Trump la ha estado utilizando con maestría y desenfreno para lograr sus objetivos. Muchos están dispuestos a seguirlo por ese camino, sin darse cuenta de que al colapsar la confianza en las instituciones lo que resultará no es una victoria política para ellos, sino la anarquía para todos. •

#### POLÍTICA INTERNACIONAL

## Apoyo nuclear de EE.UU. a Arabia Saudita

Patricio Carmody

PARA LA NACION

na decisión en política internacional puede tener múltiplesy profundas consecuencias, e impactar varias geografías. Así, en un Medio Oriente en ebullición, EE.UU. parece haber llegado a un "megaacuerdo" con Arabia Saudita para darle apoyo en materia de energía nuclear para uso civil. Esta es una sorprendente novedad, dada la naturaleza cambiante de sus relaciones bilaterales. Además, ya hay planes para una mayor cooperación militar y para el trabajo conjunto en nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA). Esto tiene un claro impacto a nivel regional y global.

Arabia Saudita hace tiempo que está interesada en la energía nuclear y en nuevas tecnologías como elementos para reducir su dependencia del petróleo y diversificar su economía. Esta es una iniciativa similar a la de los EAU, que buscan crear un centro de IA global—con la ayuda de Microsoft—,

y ya tienen una central nuclear en Barakah construida por empresas coreanas. En lo nuclear, Ryad procura ser transparente y que su plan tenga la aprobación de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), yya había tenido propuestas de apoyo técnico de países europeos y asiáticos.

El acuerdo con Ryad puede tener elementos que preocupan a sus vecinos. Uno es que los sauditas pretenden enriquecer por sí mismos el uranio—de sus propias minas—. Lo que plantea un problema: esta tecnología puede ser usada también con fines militares. Ryad parece estar presionando a EE.UU. para poder dominar el sistema de enriquecimiento.

Esto plantea desafios desde el punto de vista de la proliferación nuclear. Normalmente las grandes potencias procuran limitar la proliferación de armas nucleares y de los países que las posean. Esto es también el grandesafio de la AIEA,

que dirige el diplomático argentino Rafael Grossi. Por eso, se considera que EE.UU. debe asegurar rigidas medidas de seguridad en el programa atómico civil saudita. A pesar de esto, la posibilidad de que Arabia Saudita pudiera poseer un arma nuclear preocupa a potencias regionales como Turquía y Egipto, con el antecedente de que el príncipe saudita Mohammed bin Salman dijo alguna vez que si Irán –su ríval regional– construye su bomba nuclear, Arabia Saudita necesitará la suya. Esto podría desencadenar una no querida carrera armamentista nuclear en una región ya muy volátil.

Los planes nucleares sauditas también preocupan a Israel, la única potencia atómica en Medio Oriente –aunque no declarada–. Irónicamente, el plan original era que este acuerdo fuera posterior a una normalización de las relaciones entre Arabia Saudita e Israel. Pero Ryad ha insistido en que una

condición sea que Tel Avivinicie el proceso para el establecimiento de un Estado palestino, lo que Israel no acepta. El escenario se ha complicado con la situación en Gaza. Que EE.UU. avance en este acuerdo –sin la participación de Israel–hace que Tel Aviv no pueda condicionar ciertos aspectos del trato, como que Ryad enriquezca su propio uranio, o lograr altísimos niveles de control. Una normalización de las relaciones hubiera hecho a este acuerdo más soportable y controlable para Israel.

Este acuerdo es a su vez una iniciativa de EE.UU. para limitar la influencia de China en Arabia Saudita, demostrada por el acuerdo logrado entre Ryad y Teherán, con mediación de Pekín. Washington se alejó de Ryad después del atentado de las Torres Gemelas, y China, Europa y Rusia han aumentado su influencia en esta importante potencia regional y miembro del G-20. •

#### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792

www.miclub.lanacion.com.ar

Propietario S.A. I.A NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (C1285ABG). Tel.+5411 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101. Vicente López (BI638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013, LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario. Precio del ejemplar: Lun a Vie \$1900.- Sáb \$2700.- Dom \$3200.- Recargo envio al interior: \$380.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.-





#### **MANUSCRITO**

## Habría sido el Día del Periodista

Joaquín Garau

-LA NACION-

seguran que en la tarde noche del viernes... No, esperen, ese es un lugar común y el Día del Periodista requiere otra cosa.

En las últimas horas, en medio de rumores, habría sido el Día del Periodista... No, es cliché, el periodismo no lo permitiría y menos con un condicional. Hay que chequear la información. Mejor empezar como lo haría la sección de Deportes: "En el predio que la AFA tiene en Ezeiza". No, hipertrillado.

El Día del Periodista requiere glamour. Así lo empezaría la sección de Espectáculos (y Chimentos): "El Día

del Periodista fue visto acaramelado en un restaurante de Palermo". No, Dios, papelonesco inicio para hablar del Día del Periodista, que se celebra el 7 de junio, pero que desde esta columna se honra tarde para homenajear a aquellos que alguna vez llegaron demorados al lugar de los hechos y reconstruyeron la noticia a partir de lo que le contó la tía de la vecina que escuchó lo que hablaba la policía.

Periodismo, el viejo arte de reflejar la actualidad, entender lo que pasa y llegar a cualquier hora a casa (uy, salió en versito). ¿Es un trabajo? ¿Es un oficio? ¿Es una profesión?

¿Es acaso el escondite de aquellos que fracasaron como músicos y comojugadores de fútbol? ¿Será cierto el mito que dice que los periodistas tienen en el cajón una petaca con whisky? Debe ser falso, teniendo en cuenta lo que sale el whisky.

En las redacciones nacieron grandes amores (sí, nacieron, sin verbo en modo condicional ni puntos intermedios, ¡nacieron!). El más recordado fue aquel fogoso -y delicioso- entre los periodistas y los sándwiches de miga. Muchos quisieron romper ese amor con los años: las medialunas, las picadas y hasta las empanadas, pero nadie pudo con ese amante para el alma.

#### Poliamor

A lo sumo, el periodista se permitió el poliamor con los sándwiches de miga triples (y quizás algún deslizcon un fosforito). Dicen las malas lenguas –sí, los rumores, esas versiones sin confirmar que no tienen nada que hacer en el día a día de los periodistas- que así como Julieta dejaba lo que estaba haciendo por recibir a su Romeo por la ventana,

Así, el periodista es reconvertido en kiosquero del microcentro y termina respondiendo cuándo van a soterrar el Sarmiento o qué ver en Netflix

el periodista pospone la noticia para entregarse a los brazos de esas finas tapas de miga. Subrayemos: rumores.

El periodista es un ser sufrido: sufre en las reuniones familiares, en los bautismos, en los asados con amigos. Sabe que nunca faltará la pregunta al paso: "¿Y? ¿Cuándo termina la guerra en Ucrania?". No lo sabeni Vladimir Putiny latía piensa que encontrará una respuesta en la sobremesa.

Y la regla no falla: la pregunta siempre será lo más lejano a la sección en la que trabaja el periodista.

A los periodistas deportivos les preguntan por el dólar; a los económicos, por Messi; a los de política, por Wanda Nara, y a los de Espectáculos, por Javier Milei.

Así, el periodista es reconvertido en kiosquero del microcentro y termina respondiendo cuándo van a soterrar el Ferrocarril Sarmiento, qué ver en Netflix y si son verdad los rumores sobre el Papu Gómez. Subravemos: rumores.

Para construir una idea visual, el periodista tiene una doble vida como Superman (desconocemos si alguno anda haciéndose pasar por otra persona, es una metáfora). Por un lado, es un profesional de la comunicación que quizás, en los últimos días, estuvo en la cumbre del GT, o tuvo un mano a mano con el Presidente, o se estuvo escribiendo por WhatsApp con Marcelo Gallardo.

Porelotro, es un ser humano más, arriba del colectivo, viajando hacia el canal, la redacción o la radio. pensando simplemente si al llegar se encontrará-y Dios quiera que así sea-sanguchitos de miga. •

#### En la playa

Edición fotográfica Jesica Rizzo | Texto Diana Fernández Irusta



MECKLEMBURGO, ALEMANIA iseño nórdico, podría decirse. Si hasta la bolsa con las cosas de la Dplaya hace juego con las discretas, funcionales, estilizadas reposeras. Se acerca el verano en el norte del planeta, y en las playas del Báltico-la escena que aquí se muestra transcurre allí-ya hay adeptos al sol que se les animan a la arena y el agua salada. El formato de la silla es toda una tradición en estas costas: mimbre y lona, rayas verticales

que son un sinónimo de verano; superficie para descansar, techo y estructura desde la cual ofrendar el cuerpo, pero también protegerse del viento. Suena a gloria: la calma del océano al fondo, el sol amable, la costa aún no abarrotada de gente, un poco de silencio. La persona de la foto, hundida en el sillón de playa, tiene entre sus manos lo que parece ser un celular. O quizás un e-reader. La dosis justa de soledad dificilmente excluya presencias digitales. •

CATALEJO

Palabra de experto

#### Carlos M. Reymundo Roberts

El reconocido neuropsiquiatra francés Boris Cyrulnik, de 86 años, contó en una reciente entrevista cómo se pueden estimular el aprendizaje y la empatía de los niños, en los que ha centrado su carrera de investigador, médico y docente.

El presidente Macron les había pedido eso a él y a su equipo: una metodología que pudiera aplicarse ya desdeel jardin deinfantes. "Nosotros trabajamos con músicos, musicólogos y neurólogos. Sabemos que un niño que toca un instrumento estimula el lóbulo izquierdo, que es el que procesa el lenguaje. Los niños que tocan un instrumento hablan antesy mejor que aquellos que no tocan ninguno. Y a los que no tocan los ponemos a cantar en un coro. Los niños que hacen música socializan mejor porque se sienten confiados y hablan con más facilidad. Aprenden rituales de interacción, les gusta ir a la escuela y tienen un buen rendimiento".

Cyrulnik destaca el papel de otras disciplinas. "El deporte es muy importante, porque estimula el cerebro. También el teatro y el cine son excelentes paradesarrollar la empatía y la apertura mental. Por eso, hay quedarles obras de arte ya desde la guardería. Y cuentos, con los que aprenden a expresarse". "Música, deporteyarte-dice-forman parte de la condición educativa y enseñan a convivir mejor". •





Edición de hoy a cargo de Cristian Grosso

y Francisco Schiavo

www.lanacion.com/deportes

X @DeportesLN Facebook.com/Indeportes

deportes@lanacion.com.ar

# deportes



### FÚTBOL | AMISTOSO EN LOS ESTADOS UNIDOS



Messi volvió al seleccionado tras la ausencia en los dos amistosos de marzo; el capitán, que busca su puesta a punto, ingresó a los 10 minutos del segundo tiempo

GETTY

## La Argentina calienta motores con un triunfo a media máquina

De cara a la Copa América, el seleccionado fue superior y venció 1-0 a Ecuador, con un gol de Ángel Di María; Messi ingresó en los últimos 35 minutos

#### Claudio Mauri LA NACION

Después de dos meses y medio, el seleccionado se reencontró para afrontar la Copa América. Más allá de todo lo que se conocen sus jugadores, de tanto trecho recorrido y vivencias compartidas, el arranque fue a media máquina. Sin perder ese instinto ganador que tiene tan afianzado, aun tratándose de un amistoso que sirvió para repartir minutos e ir avanzando en los ajustes.

El 1-0 a Ecuador, en Chicago, ante un público atraído mayormente por la posibilidad de ver a Messi, mostró a un seleccionado superior a su rival, aunque sin redondear una producción altamente satisfactoria. Nada preocupante a esta altura, con 10 días por delante hasta el debut fren-

te a Canadá y con el último ensayo -contra Guatemala, el próximo viernes- para seguir puliendo.

Los primeros dos minutos fueron el indicio más firme de lo que sería el partido. Argentina hizo el saque inicial y desde ese instante encadenó una sucesión de pases, sin interrupción del rival, que duró 2m05seg, hasta que a Di María se le fue largo un control. El seleccionado monopolizó la pelota, mientras Ecuador se abroqueló en su campo, nunca se tentó con una presión alta para intentar el error argentino en la salida.

El desafío argentino pasaba por encontrar huecos y sorprender con el cambio de ritmo. Ecuador desplegaba una marca pegajosa y con un rigor físico más propio de un partido por los puntos que de un amistoso. Moisés Caicedo, compañero de Enzo Fernández en Chelsea, iba a los cruces con la intensidad de la Premier League. Pronto se llevó una amonestación por una dura entrada a Lautaro y no tardó en enzarzarse con De Paul, al que tampoco le cuesta mucho meterse en roces.

Scaloni echó mano de la amplitud del plantel para ordenar una formación con varios de los titulares de que seguramente estarán en el debut de la Copa América, ante Canadá, y otros jugadores de una segunda línea que no están por debajo de la primera opción. Paredes estuvo en el eje del medio campo, función que cumplió durante toda la temporada en Roma. De Paul y Lo Celso fueron los interiores, Di María apareció abierto por la derecha y arriba, ante la ausencia desde el comienzo de

Messi, Álvarez y Lautaro conformaron una doble punta que no es tan habitual en los esquemas de Scaloni. Atrás, el eficiente Lisandro Martínez sumó minutos a la reaparición que tuvo hace algo más de un mes en Manchester United.

La Argentina movía la pelota con muchos pases laterales, utilizando más el ancho de la cancha que algún eje profundo. No había llegadas a los arcos; el primer remate—desviado fue de Di María a los 20 minutos, tras una recuperación—dio la sensación de que fue con foul— de Lo Celso en tres cuartos de campo rival.

El seleccionado necesitaba desordenar el apretado bloque rival. Lo más cerca que había estado del gol fue con un rebote de un córner que Ecuador dejó dentro de su área; Lisandro Martínez conectó una media vuelta que encontró la rápida reacción de Galíndez, el argentino nacionalizado que ataja en Huracán.

Alrededor de la media hora, el ritmo ya no era tan cansino. La Argentina consiguió meter algunas corridas. Se necesitaba que alguien rompiera desde atrás para abrir fisuras. Se animó un par de veces Acuña, pero si de atrevimiento se trata, pocos más audaces que Cristian Romero con la pelota en los pies.

A Ecuador se le quemaron los papeles cuando el zaguero central apareció en la puerta del área grande para recibir un pase de De Paul; enganchó ante un adversario y dio la asistencia para Di María, que definió LA NACION | LUNES 10 DE JUNIO DE 2024

#### 1 ARGENTINA

O ECUADOR

#### Argentina (4-3-3)

Emiliano Martínez (6); Gonzalo Montiel (5), Cristian Romero (7), Lisandro Martínez (6) y Marcos Acuña (5); Rodrigo De Paul (6), Leandro Paredes (6) y Giovani Lo Celso (5); Ángel Di María (7), Lautaro Martínez (5) y Julián Álvarez (5). **DT:** Lionel Scaloni.

#### Ecuador (4-2-3-1)

Hernán Galindez (7); Ángelo Preciado (5), Félix Torres (6), William Tenorio (5) y Piero Hincapie (5); Moisés Caicedo A (5) y Julio Ortíz (4); Alan Franco (4), Kendry Páez (5) y Alan Minda (4); Jeremy Sarmiento (4). DT: Félix Sánchez.

Gol: PT, 40m, Di María (A).

Cambios: ST, 10m, L. Messi (5) por Di María y E. Fernández (5) por Lautaro Martinez (A); 16m, E. Valencia (5) por Minda y C. Gruezo A (5) por Sarmiento (E); 32m, N. González A por Paredes y A. Correa por J. Álvarez (A), y A. Mena por Sarmiento (E); 35m, L. Marínez Quarta por Montiel y E. Palacios por De Paul (A).

**Árbitro:** Drew Fischer, de Canadá (regular).

Estadio: Soldier Field, de Chicago.

con un ajustado toque de zurda. Otro momento especial para Fideo, con la despedida por voluntad propia cada vez más cercana.

La Argentina había sido paciente, es un equipo con la confianza suficiente y variedad de recursos para desnivelar en algún momento. En esos pasajes favorables, Di María estuvo cerca del segundo con un tiro libre que salió por arriba tras dar en el travesaño.

El triunfo era una recompensa al dominio de la Argentina, si bien proporcionalmente creó menos situaciones de gol en relación con el tiempo que tuvo la pelota.

Se fueron al descanso con la expectativa del público por cuándo ingresaría Messi, ya que Scaloni había prometido que tendría minutos. Entró a los 10 minutos, en reemplazo de Di María, mientras que Enzo Fernández, de vuelta a la actividad tras la operación de la hernia inguinal que lo marginó de la recta final de la Premier League, sustituyó a Lautaro Martínez.

Varió la composición del medio campo, ordenado con Lo Celso, Paredes, De Paul y Enzo Fernández. Antes de ser sustituido, Lautaro no pudo darle continuidad a su vuelta al gol del amistoso anterior, ante Costa Rica, cuando cortó una racha de más de 700 minutos sin convertir. Esta vez, el cabezazo, desde una posición favorable y sin marcas, fue a las manos de Galíndez.

Algunos toques de Messi intentaron darle prolijidad a un desarrollo que se hacía bastante impreciso. Le sirvió un pase-gol a Enzo Fernández, a quien se le notó la inactividad que arrastra. Ecuador pasó a tener un centro-delantero de área con la entrada de Enner Valencia. La Argentina cayó en algunas desatenciones, el amistoso se le empezó a hacer largo. Tampoco pudo afinar debidamente el contraataque.

Si bien Scaloni les dedicó encendidos elogios, no hubo minutos para Garnacho y Carboni. Nico González tuvo el segundo gol, pero se lo tapó Galíndez. El amistoso no daba para más, a la Argentina le sirvió para ir calentando motores. •

#### EL ENFOQUE

#### La tormenta del desierto que no se puede repetir

Cristian Grosso



Lionel Scaloni se equivoca, como todos. Pero se repasan pocos sus errores porque, como una vez el entrenador aceptó ante La Nacion, "en el fútbol hay un mensaje muy dañino: si ganás, se permite cualquier cosa". Lo bueno es que él no se engaña y aprende. En la antesala de la Copa América vuelven aquellos días turbulentos a poco de debutar en Oatar. Un amistoso sin destino de recuerdo le dejó una lección. La última prueba, a cinco días del estreno en el Mundial, después de un 5-0 sobre Emiratos Árabes, provocó el estallido de Scaloni: "Ya están grandecitos para saber cómo están", gritó. Acababa de descubrir que varios futbolistas no se encontraban en su plenitud física.

Al día siguiente, en el regreso a la concentración en Doha, no dudó y cortó: intensificó las cargas y se quedaron afuera Nicolás González y Joaquín Correa. Tuvo determinación, sí, pero para enmendar la impericia que lo puso contra las cuerdas. Aquello no le debió pasar en la antesala del certamen, y si confió demasiado en sus dirigidos, también resultó un descuido. Había anunciado la lista final el 11 de noviembre de 2022, sin esperar hasta el límite reglamentario que le permitía prolongar el lapso hasta el 14 y así avanzar con las averiguaciones médicas y físicas. Confió y lo pagó. Se sometió a la desprolijidad de los llamados de última hora (entraron Angel Correa y Thiago Almada) y cruzó los dedos por otros que también estaban tocados, como Acuña, Lautaro Martínez, Juan Foyth, 'Papu' Gómez, 'Cuti' Romero y Dybala, que con el tiempo asumió que "mintió" para permanecer en el plantel.

Otra vez no le iba a pasar, aunque la historia en Medio Oriente haya tenido un final feliz. Masticó bronca y aprendió. Ahí se pone a prueba el crecimiento y la evolución de un entrenador. Ahora también necesita un plantel que le ofrezca garantías para defender el título en la Copa América de los Estados Unidos. Todos deben estar sanos. Por eso esperará hasta último momento si fuese necesario-el plazo vencerá el 15 de junio, al día siguiente del último amistoso frente a Guatemala-para completar los 26 casilleros oficiales. Y si debe quedar un campeón del mundo por el camino (¿Germán Pezzella tras una fractura en el quinto metatarsiano?)..., quedará.

A finales del año pasado, cuando Scaloni sembró tembladerales sobre su continuidad, quería interpelarse y convencerse sobre si tendria la energía para exigirles todavía más a los que ya habian tocado el cielo contra Francia. "Necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir ganando, estos chicos lo ponen difícil", susurró en las entrañas del Maracaná. Aquella explicación tomó sentido con los meses. Se quedó y les avisó que no habría licencias con (casi) nadie. Porque el primero que ya no se las puede permitir, es él. •

## El dilema de Scaloni: dos Nº 9, casi ningún peligro

Lautaro y Julián jugaron juntos por la ausencia de Messi entre los titulares

Francisco Schiavo LA NACION

La riqueza individual del seleccionado argentino ofrece una amplia paleta de colores. Pero ninguna competencia interna es tan refiida como la que llevan adelante Lautaro Martínez, figura, goleador y capitán de Inter, y Julián Álvarez, adaptado a la Premier League hace rato y funcional a los movimientos tácticos de Pep Guardiola en Manchester City. Son dos N° 9 de 24 quilates que, a lo largo del ciclo de Lionel Scaloni, supieron de vaivenes. Un lugar entre los titulares está en juego de acá a la Copa América de los Estados Unidos. Y, anoche, la prueba los incluyó juntos con un resultado no tan satisfactorio.

En el amistoso frente a Ecuador, a modo de ensayo, compartieron el ataque. Pero antes de avanzar en el tema habrá que hacer una salvedad. Sólo la ausencia de Lionel Messi desde el comienzo dejó espacio para que ambos. Salvo excepciones, el doble 9 no será algo habitual para la Argentina. Dicho eso, adelante.

Fue como si Lautaro no hubiese sido Lautaro, extraviado en la función de centroatacante. Y como si Julián tampoco hubiese sido Julián, estancado en un costado, atrapado, con un campo de acción mucho más angosto. Ambos estuvieron lejos del gol, a excepción de un cabezazo del Toro en la segunda parte.

A partir de entonces llegaron las modificaciones y, como era de esperarse, entró Messi. Salió Martínez, en lo que podría tomarse como un indicio para lo que vendrá. Entonces, Álvarez pasó a ser la referencia ofensiva. Y, entonces, sí se lo notó más cómodo. Participó más en el juego, se movió en un eje mucho más reducido y presionó cada pelota en la salida de los ecuatorianos.

Hasta entonces, Mártínez y Álvarez parecieron superponerse sintener demasiado claro la zona límite ni los movimientos. Quién era el 9 y quién lo acompañaba. Y viceversa. Como si los tiempos del seleccionado fueran atravesados por un debate sin solución: ¿pueden jugar juntos dos centrodelanteros? En algún momento, a principios de 2000, la discusión se planteó alrededor de Gabriel Batistuta y Hernán Crespo, bajo el mando de Marcelo Bielsa.

Scaloni dejó en claro dos temas en todo momento: no tiene

#### Canadá resistió ante todo el ataque francés

Canadá, el primer rival de la Argentina en la Copa América (20 de junio) logró resistir el resultado y llevarse un empate 0-0 contra Francia, en un amistoso jugado en Burdeos. El seleccionado norteamericano dirigido por Jesse Marsch, que había caído hace unos días por 4-0 ante los Países Bajos, ayer sostuvo el marcador, aunque su arquero Maxime Crépeau fue figura. Dembelé, Griezmann, Thuram y Giroud fueron titulares, y luego ingresaron Mbappé, Kolo Muani y Coman.

una decisión tomada y cualquiera puede ganarse un lugar. "Lo importante es que los dos están bien, son diferentes y estamos muy contentos. Ambos hicieron una buena temporada, pero ya decidiremos quién arranca jugando", había dicho el entrenador antes del encuentro frente a Ecuador.

Y el DT usó las comparaciones para ejemplificar la competencia entre Julián y Lautaro. "En esta selección tenemos muchos puestos así: Tagliafico-Acuña, Montiel-Molina, Enzo-Lo Celso, De Paul-Palacios, Paredes-Mac Allister. Pero se fijan sólo en uno, que es el que siempre suele llamar más la atención. Esto es lo que hay".

Lautaro tuvo una temporada arrolladora en Inter. Julián empezó con todo en el City, pero luego perdió algo de terreno. Con 19 goles y 13 asistencias en los 54 partidos que disputó en 2024, algunos clubes pensaron en él para el mercado de pases, entre ellos Atlético Madrid, dirigido por Diego Simeone, y Paris Saint-Germain, que busca un golpe de efecto tras la salida de Killian Mbappé.

Martínez y Álvarez habían jugado juntos en los últimos 20 minutos del amistoso frente a Costa Rica, en marzo último. Y, oficialmente, ambos fueron titulares contra Paraguay, por eliminatorias para el Mundial de Qatar. También compartieron el ataque ante Jamaica (3-0), en 2022, cuando el Toro asistió a Julián para una conquista.

Deacá en más habrá demasiado en juego para los dos. Álvarez lleva 12 partidos y 836 minutos sin goles con el seleccionado albiceleste. Lautaro siente que dejó una deuda personal en el Mundial de Qatar e intentará desquitarse en la Copa América. El Toro empezó como titular, pero la puntería torcida y unas cuantas infiltraciones en un tobillo dejaron la titularidad en poder de Julián, que aprovechó cada oportunidad que tuvo.

En otra similitud, Martínez cortósusequía goleadora en el seleccionado en el amistoso frente a Costa Rica (3-1). En esa oportunidad, el bahiense quebró una serie de 777 minutos sin convertir con la camiseta argentina. Pese a esos momentos adversos, Lautaro es el segundo goleador de la etapa Scaloni, con 21 festejos, detrás de Messi, con 41. Uno u otro será cuestión de ajustar la mira. •



Desenfocados: Martínez, en primer plano, y Álvarez; generaron poco riesgo



La emoción de Carlos Alcaraz, el nuevo campeón de Roland Garros, sosteniendo la Copa de los Mosqueteros; ya tiene tres majors y todos en superficies diferentes

## Alcaraz, el sucesor de Nadal que no conoce los límites

El español, de apenas 21 años, combina la explosión del tenis moderno con la paciencia de otros tiempos; derrotó a Zverev en cinco sets y y obtuvo su tercer Grand Slam

#### Sebastián Torok LA NACION

"Las finales no se juegan, se ganan", dictaba Alfredo Di Stéfano, gloria argentina de Real Madrid, cinco veces campeón de Europa. Carlos Alcaraz, Carlitos aún a los 21 años, incorpora el concepto, lo recita y lo pone en práctica, sonriendo, con una naturalidad solo reservada para los elegidos. Tres finales grandes jugadas, tres ganadas; sobre superficie de cemento (US Open 2022), en césped (Wimbledon 2023) y ahora en polvo de ladrillo, en Roland Garros, venciendo al alemán Alexander Zverev (6-3, 2-6, 5-7, 6-1 y 6-2, en 4hl9m). Español como Rafael Nadal, asume la sucesión con compromiso y oportunismo, cuan-

do el rey de la tierra va soltando la raqueta. Toma la chance concreta del relevo, pero la alimenta con sus propios aderezos, con impactos de autor, fusionando el apuro del tenis moderno con la paciencia para razonar estando bajo presión.

"Tengo sentimientos especiales con este torneo. Cuando terminaba el cole corría a casa para poner la teley ver todos los partidos. He visto muchos; los de Rafa, por supuesto. Yahora quiero poner mi nombre en esa lista de españoles que los han ganado", describía Alcaraz después de desanudar un desafío de complejidad en las semifinales, en el clásico innovador con el italiano Jannik Sinner (número l desde este lunes). De El Palmar, localidad de 24.000 habitantes de Murcia, visitó Roland

Garros cuando tenía doce años. Entonces jugó sobre una cancha montada bajo la Torre Eiffel. Hoy ya contempla la Ciudad de la Luz desde la cima de la emblemática estructura de hierro. En la primera final del Abierto francés sin la presencia de Nadal, Novak Djokovic o Roger Federer desde 2004 (Gastón Gaudio vs. Guillermo Coria), Alcaraz y Zverev construyeron un partido con el corazón en la mano, sin ocultar temores, luciendo cualidades, pero sin esquivar fallas y apresuramientos. En un polvo de ladrillo rápido y seco, producto de las condiciones climáticas (un domingo radiante, con 21 grados y ventoso), la pelota picó con vivacidad y controlarla fue todo un desafío. "Esto parece pista dura. ¡Es increíble! ¡Increíble!", se llegó a quejar Carlitos.

En ese contexto, Alcaraz fue ágil y creativo, con variantes estratégicas e imaginación en la tensión de la refriega. Incluso, en varios momentos utilizó tiros altos y profundos con menos pimienta para rearmar el punto y retrasar a Zverev, una elección va inusual en un tenis robótico de raquetazos fortísimos. "¡Molesto no piensas!", le gritó varias veces, desde el box, su entrenador, Juan Carlos Ferrero, campeón de la Copa de los Mosqueteros en 2003. Es que por momentos a Alcaraz le ganó la ansiedad y no supo ocultar la frustración. Llamó la atención, por ejemplo, cómo se le escapó el tercer set, estando 5-2. El físico desgastado (fue atendido en un puñado de oportunidades por el fisioterapeuta argentino Alejandro Resnicoff) encendió la alarma y llevó a rememorar lo sucedido hace un año, cuando perdió en las semi-

finales con Djokovicy, luego, confesó: "Sentí calambres por los nervios de jugar con Novak (...) Tengo que aprender la lección para la próxima". Esta vez no dejó de correr: mostró voracidad, perseverancia y una capacidad competitiva digna de los grandes.

Zverev, con impactos planos, un poderoso servicio, uno de los reveses más destacados del tour y sólida cobertura desde el fondo (rápidos desplazamientos más allá de sus espigados 1,98m), pero algo inestable emocionalmente, se plantó conociendo sus fortalezas y debilidades. ¿Cuáles? Campeón en el circuito por primera vez en 2016, con su mejor ranking (N° 2) hace dos temporadas y con una edad intermedia (27 años) entre los veteranos y las nuevas figuras, antes del partido sabía, en su interior, que ya no serán tantas las chances de lograr un primer Grand Slam, su cuenta pendiente (había perdido la única definición que jugó a ese nivel, en el Abierto de los Estados Unidos 2020, ante Dominic Thiem, a pesar de que iba 2-0 en sets y con quiebre arriba). Es probable que ese recuerdo lo haya perturbado en pasajes de imprecisión. El jugador de Hamburgo, que aspiraba a convertirse en el primer alemán en ganar Roland Garros (Michael Stich fue finalista en 1996), tuvo una suerte de última chance de reaccionar en el partido cuando en el quinto set, con casi cuatro horas de juego, tuvo cuatro break points con Alcaraz sirviendo 2-1, pero el español se escapó de la sedio, celebró y de allí salió fortalecido (3-1). Es más, Carlitos le quebró el saque a Sascha en el séptimogame (5-2), sirvió para el campeonato con pelotas nuevas y LA NACION | LUNES 10 DE JUNIO DE 2024

cerró su obra parisina con un drive cruzado.

"Es increíble. Ya eres un miembro del Salón de la Fama siendo tan joven", reconoció Zverev, durante la premiación, en el court Philippe-Chatrier. Björn Borg, a cincuenta años de su primer título en París, le entregó la Copa a Alcaraz, un tenista que asombra por su capacidad y encandila por su carisma. El español viene rompiendo la máxima de aquellos que sentencian que, en el tenis actual de tanta velocidad y explosión, no hay tiempo para pensar. Siempre tiene un tiempo más. Combina la delicadeza de un artista de música clásica con la fiereza de un pugilista. Es atrevido y, cuando las cosas no van tan bien en el court, es astuto para escuchar a los integrantes de su equipo, sobre todo a Ferrero, el hombre que lo molde a y que quedó impactado desde la primera vez que lo vio, jugando un (ex) Future con doce años, en su academia de Villena, Alicante.

Alcaraz sigue acumulando registros de precocidad. En septiembre de 2022, al ganar el US Open, ya había sido el más joven (19 años) en alcanzar el número I del ranking. La coronación en París, además de permitirle ascender al número 2 (Djokovic será el 3°), coloca al "Niño maravilla" como el jugador más joven (21 años y 35 días) en obtener títulos de Grand Slam en tres superficies diferentes (Nadal lo había logrado con 22 años, Federer con Además, el muchacho que acciona la teoría de "Las tres C" (Cabeza, corazón y cojones), es uno de los siete hombres que ganaron sus tres primeras finales de Grand Slam disputadas, después de Federer (el suizo se impuso en sus siete primeros intentos), Borg, Jimmy Connors, Stefan Edberg, Guga Kuerten y Stan Wawrinka.

"Los últimos meses los hemos pasado bastante mal con la lesión (en el antebrazo derecho) y no me sentí bien. Las siguientes semanas al torneo de Madrid fueron con muchas dudas, viniendo a París sin entrenar demasiado", recordó Alcaraz, sin dejar de abrazar la Copa de los Mosqueteros y tras cortar la racha que ostentaba Zverev, de doce triunfos consecutivos (seis en París y seis para conquistar el Masters 1000 de Roma). "Esto es algo que soñé desde que era pequeño. Es por lo que he trabajado desde el primer día. Es un orgullo poner mi nombre en este trofeo", dijo Alcaraz, el octavo español en consagrarse en el Bois de Boulogne, un listado que tiene a Nadal (14), Sergi Bruguera (2), Manolo Santana (2), Ferrero (1), Andrés Gimeno (1), Carlos Moya (1) y Albert Costa (1).

Vaya curiosidad: para ganar su primer trofeo de Roland Garros, Alcaraz derrotó en la final a quien había eliminado en la primera rueda a Nadal, el mejor jugador sobre polvo de ladrillo de todos los tiempos y quien probablemente ya no vuelva a pisar el Abierto francés, al menos en actividad. Carlitos se formósobretierra, pero creció viendo a Federer: tiene un tenis total y está haciendo de lo extraordinario algo familiar. Durante catorce años, el público francés se acostumbró a ver a un español levantar el trofeo en el Philippe-Chatrier. Ahora volvió a suceder, pero con otro interprete y de sólo 21 años. El sucesor.

En mayo de 2022, durante una entrevista con LA NACION, Alcaraz sentenció: "No tengo limite ahora mismo. Quiero seguir escalando hasta donde llegue: si puede ser hasta el cielo, mejor". La advertencia no era ninguna broma... •

#### Números

4

títulos suma Alcaraz; el primero fue en el ATP de Umag 2021; el español con más títulos, lógicamente, es Nadal. con 92.

2,4

millones de euros es el premio que recibió Alcaraz por ganar Roland Garros (Zverev cobró la mitad). Antes de la final sumaba US\$28.934.769 por premios oficiales.

7

jugadores ganaron Grand Slams en las tres superficies: Andre Agassi, Novak Djokovic, Roger Federer, Jimmy Connors, Mats Wilander, Rafael Nadal y, ahora, Alcaraz.

2

españoles ganaron Roland Garros como jugadores y entrenadores. Carlos Moya (en 1998 como participante y en cinco oportunidades como coach de Nadal) y, ahora, Juan Carlos Ferrero (2003 y 2024).

"¡Enhorabuena, Carlos Alcaraz por esta inmensa victoria! ¡Grande! ¡Muy contento por tus éxitos!"

Rafael Nadal TENISTA ESPAÑOL

"Felicitaciones a los campeones individuales de Roland Garros, Iga Swiatek y Carlos Alcaraz. Han sido unas semanas memorables en París, llenas de hazañas heroicas entre atletas tan talentosos que se empujan unos a otros a mayores alturas. El deporte está en buenas manos"

Rod Laver
LEYENDA DEL TENIS



Todo es alegría para Alcaraz; aquí, juntos a los chicos alcanzapelotas

AFP

## El triunfo que llevará en la piel y un pronto regreso a París

El campeón contó que se hará un tatuaje; volverá para los Juegos, junto con Nadal

José Luis Domínguez LA NACION

Después de 20 años – aquel inolvidable torneo que vio campeón a Gastón Gaudio –, Roland Garros tuvo etapas decisivas sin Rafael Nadal, ni Novak Djokovic, ni Roger Federer. Más allá de este dato que anticipa un fin de ciclo, no hubo grandes sorpresas: fue campeón Carlos Alcaraz, un candidato lógico, que ya había avisado de su talentoy capacidad el año pasado, cuando llegó hasta las semifinales en la tierra batida parisina.

Del mismo modo, también era factible que la Copa de los Mosqueteros la levantara Alexander Zverev, un jugador de la generación intermedia, con experiencia engrandes torneos, que venía además de ser campeón en Roma, y hace un par de años había puesto en apuros a Nadal; también le podía tocar a Casper Ruud, finalista en París en 2022 y 2023, y a Jannik Sinner, el flamante número 1 del mundo, que sucumbió en una tremenda batalla contra Alcaraz.

No se vieron esas palizas que Nadal acostumbraba a prodigar a sus rivales y, por el contrario, creció el drama en partidos cambiantes y maratónicos. Pasaron dos de los cuatro Grand Slams y en ninguno – más llamativo en Australia, su bastión– Djokovic llegó a una final. El máximo ganador de torneos grandes (24) se fue de París en muletas, operado por una lesión en la rodilla derecha que deja en zona de riesgo su presencia en Wimbledon.

"Estos últimos días tomé decisiones difíciles tras sufrir una lesión en el menisco en mi último partido (contra el argentino Francisco Cerúndolo). Estoy todavía tratando el problema, pero puedo decirles que la operación salió bien. Haré lo posible por recuperarme y estar preparado para regresar lo más rápido posible", advirtió Nole, que el domingo subió a sus redes sociales una imagen en la que se lo ve siguiendo por televisión la final del abierto francés junto a sus hijos.

Con 37 años, habrá que esperar para saber si Djokovic podrá sumar un grande más, o si esta temporada quedará en blanco, tal como sucedió en 2017, cuando las dudas acosaban al balcánico, y luego regresó con todo. En este sentido, el ranking no concede licencias. Djokovic no ganó títulos en el primer semestre, y no sólo cedió el primer puesto del ranking, sino que retrocedió hasta el tercer escalón, superado por Sinner, nuevo líder del tour, escoltado por Alcaraz.

Una curiosidad: ambos llegaban maltrechos a París. El italiano, con una dolencia en la cadera; el de Murcia, con una lesión en el antebrazo derecho. Por estas razones ninguno de los dos acudió a Roma y se enfocaron en prepararse de la mejor manera posible para Roland Garros. Fue final feliz para Alcaraz, que avanzó sin mayores problemas hasta la ronda de los cuatro mejores. Mostró mentalidad de tigre el joven de 21 años: sólo un guerrero levanta una semifinal y una final de Grand Slam después de estar dos sets a uno abajo.

"La lección que mellevo de este Roland Garros es que la fortaleza mental gana partidos. No hace falta jugar de manera brillante, no hace falta jugar a tu mejor versión. También se gana mucho de cabeza. Si estás flojo de cabeza, aunque juegues el mejor tenis de tu vida, es difícil que ganes un Grand Slam. Es la asignatura que heaprobado en este torneo porque la tenía pendiente", contó Carlitos. Así hizo referencia a la semifinal del año pasado, que cedió frente a Djokovic, acalambrado por la tensión. "Tenía demasiada presión. Estoy decepcionado de mí mismo", se autocastigó entonces. Con la lección estudiada, todo fue distinto.

Esosí: Alcaraz, que ya tiene tres títulos de Grand Slam, todavía ve muy lejos los logros alcanzados por otras leyendas. "Hay dos récords que son algo fuera de lo normal. Tienes que ser un extraterrestre para conseguirlos. Lo que hizo Rafa, de ganar 14 veces aquí, es prácticamente imposible. Los 24 Grand Slam que ganó Djokovic es algo que ojalá yo pueda, pero es casi imposible. Las dos cosas son algo fuera de lo común", aceptó con cierta cautela. A propósito: en pocas semanas, el murciano encarará un desafío singular, ya que regresará a París-y a Roland Garros-para disputar los Juegos Olímpicos, como favorito en singles... y también en dobles, nada menos que con Nadal como compañero.

Ya campeón, y a tono con estos tiempos, Alcaraz contó que llevará el triunfo en la piel: "Me voy a hacer un tatuaje en el tobillo izquierdo, y será con la Torre Eiffel y la fecha de hoy". A falta de Nadal, España encontró otro héroe para mantener la costumbre de que el himno ibérico se escuche en el último domingo del abierto francés. Y con la impresión de que esto recién comienza. •

### POLIDEPORTIVO | FÚTBOL, RUGBY Y AUTOMOVILISMO



El DT Martínez tendrá que encontrar variantes

GONZALO COLINI

# El calendario le pone obstáculos a Boca en una llave decisiva

El Xeneize tendrá que sobrellevar varias ausencias en los playoffs de la Sudamericana

Ahora que ya sabe que jugará el repechaje de la Copa Sudamericana contra Independiente del Valle para intentar meterse en los octavos de final, Boca se enfoca en todolo que rodea a esos dos encuentros. Porque más allá de la picazón que le genera a todo el mundo azul y oro volver a cruzarse con el equipo que le generó la frustración de eliminarlo en las semifinales de la Libertadores 2016, en la actualidad las preocupaciones pasan por otro costado.

La agenda de competiciones está demasiado cargada. Son pocos los casilleros libres y como esos dos partidos se disputarán en las dos semanas que hayentre el final de la Copa América y el inicio de los Juegos Olímpicos, se le presenta un panorama complejo al Xeneize para saber qué jugadores tendrá el técnico Diego Martínez a disposición.

El medio campo aparece como la zona más diezmada en lo referido a los habituales titulares. A las ausencias de Cristian Medina, Ezequiel Fernández y Kevin Zenón (los tres formarán parte del seleccionado olímpico que conduce Javier Mascherano y para esos días ya estarán enfocados en el debut de la competencia, frente a Marruecos, el 23 de julio, por el Grupo B) se le suma la fecha de suspensión que debe cumplir Guillermo "Pol" Fernández, que vio la tarjeta amarilla en la goleada frente a Nacional Potosí y llegó al limite de amonestaciones.

Martínez deberá reacomodar las piezas, más allá de los posibles refuerzos que lleguen de aquí hasta entonces. Eso sin contar con posibles desvinculaciones. Con los integrantes del plantel actual, podría suponerse que los ausentes serán reemplazados por Jabes Saralegui (una debilidad del entrenador desde que asumió en enero), Jorman Campuzano, Vicente Taborda y Juan Ramírez.

Aunque tanto el colombiano como el exjugador de Argentinos ya saben que no son tenidos en cuenta por el DT y la idea es que emigren en este mercado de pases. Por eso, esos lugares podrían ocuparlos el joven Mauricio Benítez (categoría 2004) y quizá Frank Fabra por delante de Lautaro Blanco, sobre el andarivel izquierdo.

Pero Martínez no sólo se ve obligado a analizar las pocas cartas disponibles en el medio campo. Sucede que la presencia de Luis Advincula en los cruces con Independiente del Valle está atada del camino que haga Perú en la Copa América. Integrante del Grupo A junto con la Argentina (se enfrentanen Miami, el 29 de junio), Chile y Canadá, cada paso que dé el conjuntodirigido por Jorge Fossati en la competencia complicará más las chances de que el Rayo llegue en tiempo y forma al repechaje. Si Advincula no está disponible, será reemplazado por Marcelo Saracchi, Nicolás Figal o Lautaro Di Lollo.

Pero no todas son malas noticias. Lejos de los planes de Marcelo Bielsa, los uruguayos Edinson Cavani y Miguel Merentiel estarán descansados y al máximo nivel desde lo físico. Además, algo que ilusiona: por cómo quedó conformada la llave del torneo, daría la sensación de que si Boca pasa a los ecuatorianos (terceros del Grupo F de la Libertadores, detrás de Palmeiras y San Lorenzo) tendría rivales más accesibles que los que les hubiera tocado si ganaba el Grupo D. De hecho, en octavos aguarda Cruzeiro, lejos de ser uno de los equipos poderosos de la competición.

Aunque se insiste: las posibles compras y ventas pueden alterar el escenario. Lo único cierto es que el partido de ida se disputará en la semana del 14 de julio, en Ecuador, aunque todavía no está confirmada la fecha exacta, ni la sede ni el horario. En tanto, una semana más tarde todo se definirá en la Bombonera. •

#### Suspensión por una bomba de estruendo

En San Telmo, estalló en la puerta del vestuario de Aldosivi

Otro hecho de violencia le cambió el foco a una jornada fútbol y, de milagro, no terminó con consecuencias más graves. Antes del partido entre San Telmo y Aldosivi, en la isla Maciel, por la fecha 19 de la Zona B de la Primera Nacional, una bomba de estruendo explotó en la puerta del vestuario visitante. La onda expansiva no afectó al plantel del Tiburón, pero sí lo hizo el ruido. Tanto que el entrenador Andrés Yllana debió ser atendido en el hospital Argerich por problemas auditivos,

Las autoridades del partido y los planteles de ambos equipos, increíblemente, aguardaron el parte de salud para determinar si se suspendía el partido. Unos 40 minutos después de la agresión, el árbitro Edgardo Zamora, finalmente, anunció la postergación del encuentro.

"Nos acaban de tirar una bomba", denunció el presidente de Aldosivi, José Moscuzza. Y el club, en su cuenta de Twitter, informó: "En la previa al inicio del partido ante San Telmo, una bomba de estruendo explotó en la puerta de nuestro vestuario. Como consecuencia del hecho, el técnico Andrés Yllana fue trasladado al hospital Argerich con problemas auditivos". Y, no bien se conoció la suspensión del partido, agregaron: "Estamos esperando el parte médico".

En los próximos días se reprogramará el partido y se espera una dura sanción para San Telmo.

En los últimos días la violencia reapareció en el fútbol. El 25 de mayo pasado, el partido entre Godoy Cruz y San Lorenzo, por la 3º fecha de la Liga Profesional, fue suspendido por el árbitro Nazareno Arasa, a los 2 minutos del segundo tiempo, cuando el marcador estaba igualado 1-1, por los incidentes entre los hinchas del conjunto mendocino y la policía. Antes del cotejo hubo corridas y la policía disparó balas de goma cuando un grupo de hinchas del Bodeguero intentó ingresar en el sector sur del estadio Malvinas Argentinas.

A Godoy Cruz le sacarán tres unidades en las posiciones y jugará sus próximos dos partidos sin público (Rosario Central, por la 5ª jornada, y River, por la 7ª). Además, el Tomba deberá pagar una multa de 500 entradas por tres fechas.

El jueves último, el cotejo entre Colón y Talleres –ganó 1-0–, por los 16<sup>os</sup> de final de la Copa Argentina, en el estadio de Newell's, debió ser interrumpido en numerosas ocasiones en el primer tiempo por incidentes provocados por la hinchada del Sabalero.

La hinchada de Colón arrojó bombas de estruendos, algunas de las cuales cayeron cerca del arquero de Talleres, Guido Herrera. El partido continuó bajo una tensa calma, ya que los encargados de la seguridad dieron las garantías del caso.



Santiago Chocobares (espalda) y el abrazo con Juan Cruz Mallía en una de las b

# El Top 14 llega a los playoffs teñido de albiceleste

Todos los equipos clasificados en Francia para la recta final cuentan con jugadores argentinos en sus planteles

#### Nicolás Casanova PARA LA NACION

El maratónico Top 14, el torneo más fuerte del mundo a nivel clubes, ingresa en su recta final. Después de 26 fechas, los seis mejores clasificados van por el Bouclier de Brennus, el trofeo más importante de Franciay todos tienen un denominador común: los seis cuentan con jugadores argentinos en su plantel. A menos de un mes para el arranque de la ventana de julio

de los Pumas, ninguno de esos jugadores sería considerado por Felipe Contepomi para su primera convocatoria, para que lleguen descansados al Rugby Championship.

Toulouse, con Juan Cruz Mallía y Santiago Chocobares, ya se consagróen Europa y escandidato para quedarse con el doblete. El último campeón se aseguró con holgura la clasificación a las semifinales de manera directa. El otro que sacó el boleto a las semifinales LA NACION | LUNES 10 DE JUNIO DE 2024



uenas actuaciones de Toulouse en el Top 14 francés

GETTY IMAGES

es el Stade Francais de París. Con el experimentado Francisco Gómez Kodela buscarán conquistar el Top 14 después de nueve años. Ayer superaron en un mano a mano a Toulon, que deberá pasar por la instancia de los cuartos de final. Facundo Isa apoyó un try y fue el jugador más destacado de su equipo, que el próximo sábado recibirá a La Rochelle de Joel Sclavi, que finalizó quinto en la tabla.

El otro cruce por un lugar en las semifinales será el que protagonizarán Bordeaux Begles, tercer clasificado, y Racing 92, sexto. En el local, Guido Petti buscará ganar su primer título en un club que viene siendo protagonista en los últimos años y tiene el deseo de coronarlo. En el visitante, Juan Imhoff culminará su extraordinaria etapa en el club después de 13 temporadas. El wing de 36 años fue al banco de suplentes, pero no ingresó en la última fecha e intentará ganarse un lugar entre los 23 para los cuartos de final. En sus 13 años en el club, siempre se clasificóa los play-off, aunque sólo pudo levantar el Bouclier de Brennus en el 2016.

Ninguno de los jugadores involucrados en las definiciones estarán en los tests de los Pumas contra Francia y Uruguay en julio. Mallía, Chocobares, Petti y Sclavi no integrarán la lista que dará a conocer Felipe Contepomi en los próximos días y tendrán descanso tras una larga temporada, que incluyó la Copa del Mundo de Francia. La idea es que se sumen al Rugby Championship. Isa anunció que no participará del rugby internacional en el 2024. Por su parte, Imhoff y Gómez Kodela no serán prioridad en el nuevo ciclo.

En la última fecha de la temporada regular del Top 14 brilló Bautista Delguy, autor de tres tries en la goleada de Clermont frente a Montpellier por 52-15. El wing cerró una gran temporada personal con 14 tries en 24 partidos y, luego

#### Avanza el United Championship

El torneo que agrupa a los mejores equipos de Irlanda, Sudáfrica, Escocia, Gales e Italia atravesó los 4<sup>tos</sup> de final. Sebastián Cancelliere apoyó un try en el triunfo de Glasgow Warriors sobre Stormers. El Benetton de los argentinos cayó en suvisita a Pretoria, 30-23 frente a Bulls. Tomás Albornoz marcó otro try en su búsqueda de una chancecomo apertura de los Pumas. Gallo y Bernasconi también fueron titulares.

de perderse el Mundial de Francia, volvería a los Pumas en julio. Benjamín Urdapilleta aportó seis puntos en su equipo, mientras que Joaquín Oviedo apoyó un try en la derrota de Perpignan frente a Pau.

#### El ascenso de dos argentinos

Francisco Gorrissen y Bautista Pedemonte se consagraron campeones del PRO D2 con Vannes y jugarán en el Top 14 la próxima temporada. Ambos arrancaron como alas titulares y fueron dos de los puntos altos del equipo en el ajustado triunfo ante Grenoble por 16-9. Gorrissen, capitán, fue premiado como el mejor jugador de la final.

Pedemonte fue el líder de tackles (14) del equipo de Bretaña, que coronó un proceso de varias temporadas: llegó a PRO D2 en el 2016, construyó ladrillo por ladrillo en cada año y ayer celebró el ansiado ascenso. "Estoy orgulloso, pero va más allá del resultado. Estoy orgulloso de la forma en la que trabajamos. Logramos el resultado, pero estaría orgulloso si hubiéramos perdido. Porque tenemos un grupo de hombres que trabajan duro", destacó Gorrissen.

Grenoble, que contó con Bautista Ezcurra como titular, jugará la promoción contra Montpellier, el futuro club de Domingo Miotti. ●

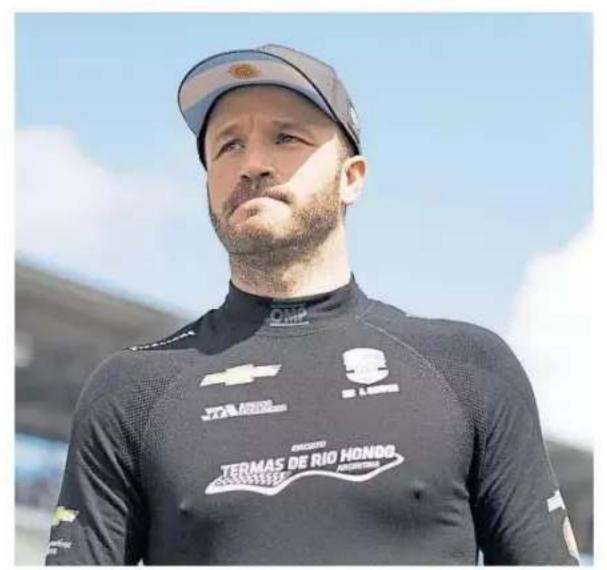

Canapino y una semana atribulada

GRINDSTONE MEDIA GROUP

## Canapino, ausente en IndyCar, pero con apoyo del ganador

El arrecifeño, tras días agitados, no corrió en Road América; la defensa de Will Power

La ausencia de Agustín Canapino en la carrera de Road América, séptima fecha puntuable del calendario de IndyCar, resultó un cimbronazo y desató múltiples interpretaciones sobre el futuro del Titán en la categoría. El arrecifeño desanduvo una semana compleja después del incidente que protagonizó con el francés Théo Pourchaire (Arrow-McLaren) en el trazado urbano de Detroit, el domingo pasado, y la orden del equipo Juncos Hollinger Racing (JHR) fue que no corriera, a pesar de que el viernes estuvo firmando autógrafos una hora antes del inicio de la sesión de entrenamientos. El joven Nolan Siegel tomó la butaca libre y se clasificó 23<sup>ro</sup>, a un giro del ganador Will Power, que encabezó el 1-2-3 del Team Penske, con Josef Newgarden y Scott McLaughlin completando el podio.

El australiano, ahora nuevo puntero del campeonato, dos veces campeón de IndyCar y ganador en una oportunidad de las 500 Millas de Indianápolis, resultó el único piloto que en la atribulada semana se refirió a la situación que desanduvo Canapino. "Son bastantes apasionados por el deporte. Cualquiera de ellos que venga aquí y lo haga bien, es algo importante para ellos. Sería increíble ver a ese país si, por ejemplo, Agustín [Canapino] ganara la Indy500. Sería como día festivo, sería genial", comentó Power en diálogo con Motorsport.com. En la charla, el piloto, de 43 años, recordó una situación similar que vivió en el pasado con el colombiano Juan Pablo Montoya - expiloto de la F.1, con 94 grandes premios y siete victorias en seis temporadas; 97 carreras en IndyCar y campeón en 1999, cuando la categoría se denominaba CART; 15 triunfos,

dos festejos en las 500 Millas de Indianápolis—y trazó una línea entre las dos situaciones: "Recibí algunos comentarios interesantes en las redes sociales, pero cada cultura tiene diferentes reacciones ante sus héroes deportivos. Creo que es genial que tengamos una categoría tan diversa".

La cronología de lo sucedido entre Canapino y Pourchaire empezó con la maniobra desacertada del galo y la escalada provocó el estallido. La reacción del Titán en la comunicación por la radio con Ricardo Juncos, propietario del equipo JHR; el insulto de Juncos al galo en ese intercambio de radio; los mensajes de odio y amenazas al piloto europeo de fanáticos argentinos en redes sociales; los contenidos ofensivos que también se escribieron en contra del argentino; los comunicados en conjunto de las dos escuderías rechazando los abusos en redes; la carta de Canapino fustigando a los haters y en defensa del público criollo, pero apuntando que nadie presentó ahora ni en el pasado evidencia de amenazas; la ruptura de la alianza estratégica de Arrow-McLaren con Juncos Hollinger... "Él es un corredor y quería correr. Tenemos que pensar en el lado de la seguridad, si está listo para ello. Cualquier error cometido allá afuera, ya sea que él los cometa o no, son un riesgo. Ese es nuetro trabajo, tenemos que tomar decisiones", comentó David O'Neill, team principal de Juncos Hollinger Racing en diálogo con NBC Sports.

Los rumores sobre el futuro de Canapino en IndyCar viajaron desde que se despidió de un grupo de mecánicos y que en la semana estará en la Argentina, a que hoy debe presentarse en la sede del equipo, en Indiana, para diseñar la carrera del fin de semana en Laguna Seca, donde el arrecifeño ensayó una de sus mejores presentaciones en 2023 y también escenario de un encontronazo con Callum Ilott, excompañero y que a causa de ese incidente también recibió múltiples abusos en redes sociales.

### CONTRATAPA | AUTOMOVILISMO



Festeja Verstappen, el piloto que mostró calma y manejo para desandar una carrera compleja

#### **GETTY IMAGES**

# Victoria 60 en la F. 1.

# Verstappen, en una carrera de múltiples escenarios

Ganó en Canadá bajo condiciones de pista cambiantes y varios incidentes que animaron un gran premio de emociones

Alberto Cantore LA NACION

Sexta victoria en la temporada de Max Verstappen, después de nueve episodios. El triunfo número de 60 del neerlandés en la Fórmula 1 resultó un éxito trabajado, al extremo que, por momentos, asomó inviable. El Gran Premio de Canadá tuvo múltiples condiciones de pista, varios accidentes que provocaron dos ingresos del Auto de Seguridad, una seguidilla de banderas amarillas y situaciones que, a lo largo de las 70 vueltas, modificaron el escenario y ofrecieron un singular atractivo. Las para la F. I, tras el espectáculo inexpresivo que el Gran Circo demostró dos semanas atrás en las calles de Mónaco.

carta que siempre reluce en Red Bull Racing, que en la semana anunció la continuidad de Sergio Checo Pérez, aunque el mexicano abandonó tras un despiste, contrastó con la desazón de Ferrari, que observó la caída de la bandera a cuadros con los dos autos guardados en el garaje. McLaren repitió el avance con sus jóvenes pilotos y Mercedes volvió a ser competitivo, marcando la pole y recuperando el nivel de sus mejores jornadas.

Tres punteros en 70 vueltas, competitividad y la paridad que

desea retomar la F. l, después de la arrolladora superioridad que reflejó Verstappen con el modelo RBI9 en 2023. El neerlandés tuvo frialdad emocional para desandar los pasajes de la carrera que lo enseñaron en dificultades y ductilidad conductiva para revalidar que Red Bull Racing sigue marcando el pulso con sus autos, a pesar de que la brecha de rendimiento no es avasallante como en el pasado reciente. También el destino le hizo un guiño cómplice en un pasaje complejo en el circuito Gilles Villaneuve, como si aceptara que debía regresarle el éxito que le quitó en el Gran emociones sirvieron de alivio Premio de Miami con el ingreso del Auto de Seguridad. En Estados Unidos el Safety Car impulsóa Lando Norris (McLaren) a la victoria, mientras que en Mon-El festejo de MadMax es la treal el joven británico resultó el perjudicado con su entrada y MadMax se favoreció.

"Una carrera alocada. Acertamos con las decisiones y como equipo lo hicimos muy bien. Mantuvimos la calma, las detenciones fueron en los momentos correctos, gestionamos la diferencia bastante bien en el último relanzamiento y el Auto de Seguridad salió en el momento ideal... Fue una carrera divertida, de esas que se necesitan de vez en cuando", afirmó Verstappen, mientras en el muro el jefe una señal alentadora para la Christian Horner palmeaba a la estratega británica Hanna Schi-

mtz y saludaba con una sonrisa al resto de los miembros del equipo de Milton Keynes, que en Canadá no contó con la presencia del ingeniero Adrian Newey, que a fin de año se desvinculará de la escudería.

"El nivel de lluvia es peor de lo que esperábamos", la advertencia del box a George Russell, que largó desde la pole-el piloto y Mercedes no lo hacían desde el Gran Premio de Brasil 2022-y se impuso en la pulseada inicial sobre Verstappen. Solamente los pilotos de Haas, Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg, que partían desde las posiciones 14 y 18, respectivamente, largaron con neumáticos de lluvia extrema y en siete giros avanzaron

#### Clasificación

| P. PILOTO                     | MARCA        | TIEMPO      |  |  |
|-------------------------------|--------------|-------------|--|--|
| 1º M. Verstappen              | RBR          | lh45m47s927 |  |  |
| 2º L Norris                   | McLaren      | a 3s879     |  |  |
| 3° G. Russell                 | Mercedes     | a 4s317     |  |  |
| 4" L Hamilton                 | Mercedes     | a 4s915     |  |  |
| 59 O. Piastri                 | McLaren      | a 10s199    |  |  |
| 6º F. Alonso                  | Aston Martin | a 17s510    |  |  |
| 7 <sup>t</sup> L Stroll       | Aston Martin | a 23x625    |  |  |
| 8º D. Ricciardo               | RB           | a 28s672    |  |  |
| 9º P. Gasly                   | Alpine       | a 30s021    |  |  |
| 10° E. Ocon                   | Alpine       | a 30s313    |  |  |
| II <sup>o</sup> N. Hulkenberg | Haas         | a 30s842    |  |  |
| 12° K. Magnussen              | Haas         | a 3ls252    |  |  |
| 13° V. Bottas                 | Sauber       | a 40s487    |  |  |
| 14° Y. Tsunoda                | RB           | a 52s694    |  |  |
| 15° Z. Gunayu                 | Sauber       | a 1 vuelta  |  |  |
| Ab. C. Sainz Jr.              | Ferrari      | 52 vueltas  |  |  |
| Ab. A. Albon                  | Williams     | 52 vueltas  |  |  |
| Ab. S. Pérez                  | RBR          | SI vueltas  |  |  |
| Ab. C. Leclerc                | Ferrari      | 40 vueitas  |  |  |
| Ab. L. Sargeant               | Williams     | 23 vueltas  |  |  |
|                               |              |             |  |  |

Promedio del Ganador: 173.123 km/h. Récord de vuelta: Hamilton, en la 70. lml4s856, a 209,730 km/h. Campeonato Verstappen, 194 puntos: Leclerc, 138; Norris, 131; Sainz Jr., 108; Pérez, 107. Próxima carrera: 23 de junio, Gran Premio de España.

hasta colocarse cuarto el danés y octavo el alemán. El hechizo fue pasajero: se detuvo la lluvia, los autos marcaron una huella y lentamente esa ventaja se convirtió en un inconveniente. La primera de las varias carreras dentro de un mismo gran premio llegaba a su fin.

Con la mejora de la condición de pista, Norris y Oscar Piastri, los talentos de McLaren, desataron el ataque. La habilitación del DRS empujó al británico a la cima con maniobras de superación sobre Verstappen y Russell -fallóy cayó al tercer puesto, por detrás de MadMax-, y a tomar una ventaja en el cronómetro de siete segundos. Con neumáticos intermedios, los autos de Woking aplastaban... pero Logan Sargeant (Williams) protagonizó un tercer incidente, provocó el primer ingreso del Auto de Seguridad e hizo desaparecer las diferencias. Una nueva carrera se ponía en marcha.

El Safety Car no favoreció a Norris, que debió girar una vuelta más para completar la detención en los pits y ese tiempo que perdió lo retrasó al tercer puesto al reincorporarse a la pista. La pulseada de tres -Verstappen, Russell y Norris-desentonaba con las dificultades de Ferrari: Charles Leclerc, ganador en Mónaco, no acertaba con las estrategias de neumáticos y, además, el motor no respondía; el trompo y accidente de Carlos Sainz Jr. completó el caótico paso de la Scuderia por Montreal. Tampoco el plan de la segunda detención acompañó a Norris, que al retornar no pudo defenderse de Verstappen, que con los neumáticos con mejor temperatura se adueñó de la cabeza de la carrera y ya no la largaría hasta el final. Ni el segundo ingreso del Auto de Seguridad para quitar el auto de Alex Albon (Williams), que fue impactado por Sainz Jr., ni la incomodidad de la suspensión, que le impedía transitar con suficiencia los pianos, frenaron al tricampeón. que muestra la destreza y aptitud para trazar la hoja de ruta para la cuarta corona. •

## Pernía festejó entre ataques y errores en el TC2000

El campeón se impuso en Rosario y aumentó la brecha en el torneo

Un año atrás, una pericarditis le impidió a Leonel Pernía presentarse en el autódromo Juan Manuel Fangio, cuando el TC2000 visitó Rosario. Ayer, el tricampeón de la categoría festejó la victoria en una carrera emotiva y extendió el dominio en el campeonato, con 30 puntos de ventaja sobre Bernardo Llaver (Honda), su perseguidor.

Con Renault Fluence, el tandilense volvió a marcar el pulso, al ensayar un ataque en la largada para superar a Matías Rossi (Toyota Corolla), presionar a Matías Capurro (Renault Fluence). que luego cometería un error y facilitaria el salto a la cabeza de la carrera. "Una largada para colgarla en un cuadrito, de esas maniobras de tres o cuatro pilotos cambiando la dirección a una muy alta velocidad, con dos ruedas en el pasto y llegando a un embudo... Fue espectacular", la definición de Pernía, en la transmisión de TV, sobre el zarpazo.

El ingreso del Auto de Seguridad promovió que en el relanzamiento, Franco Vivian (Honda Civic) le arrebatara el primer puesto, aunque la superioridad del rendimiento del Renault Fluence y una mayor cantidad de activaciones de Push To Pass -potencia extra del motor- devolvieron a Pernía a la cima, "Intenté hacer algo diferente, no me salió bien: error mío, de piloto. La carrera la ganó el equipo, con el auto que me entregó que me permitió seguir atacando y retomar la punta", señaló el gandor. •



#### Fútbol

Amistosos internacionales 15 » Argentina vs. Paraguay. Encuentro Sub 23. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD). 15.30 » Países Bajos vs. Islandia, ESPN (CV 24/103 HD -DTV 1622 HD).

La Primera Nacional 21 » Atlético de Rafaela vs. Estudiantes RC. TyC Sports (CV) 22/101 HD - DTV 1629 HD).

Básquetbol La final de la Liga ACB 15.30 » Real Madrid vs. Unicaja. Juego 2. Fox Sports 2 (CV

25/107 HD - DTV 1608 HD).

La Liga Nacional 20.30 » Boca vs. San Lorenzo. Cuartos de final. Dsports 2 (612/1612 HD).

# espectáculos



Edición a cargo de Franco Varise www.lanacion.com/espectaculos @@LNespectaculos @ Facebook.com/lanacion @ espectaculos@lanacion.com.ar

# Luis Cardei. El duende del tango que conectó a las nuevas generaciones

En los 90 pasó de las cantinas a las grandes salas; su enfermedad le impidió transformarse en una leyenda y murió a los 55 años; rockeros y escritores lo tuvieron como una referencia de la autenticidad tanguera | PÁGINA 2



Un personaje magnético que supo transmitir el sentimiento original de la música porteña

DANIEL PESSAH / ARCHIVO

# Martin Scorsese y su apoyo a una película argentina

CINE. El icónico cineasta estuvo en la presentación de El aroma del pasto recién cortado en Nueva York y es uno de los productores

#### LA NACION

El estreno mundial de la película argentina El aroma del pasto recién cortado, que participa en la competencia oficial del Festival de Cine de Tribeca, tuvo en la noche de este sábado un invitado de lujo. Martin Scorsese, uno de los productores ejecutivos de este film dirigido por Celina Murga, participó del agasa-

sede del consulado argentino en Nueva York.

"Martin nos acompañó durante todo este proceso con notas de montaje, con ideas y con muchas observaciones. Su aporte fue clave para que la película saliera como queríamos. Se mostró muy cálido con todos nosotros y, además, muy atento a la situación por la que atraviesa hoy el cine argentino", le

uno de los productores de la pelicula, luego de la gala de estreno y el cóctel ofrecido en la sede consular argentina ubicada en el corazón de Manhattan.

Allí Scorsese departió con la directora y con los dos protagonistas, Joaquín Furriel y la actriz mexicana Marina de Tavira, una de las grandes figuras del cine de su país, a quien conocemos sobre todo por

jo ofrecido al equipo artístico en la dijo a la nacion Axel Kuschevatzky, su papel protagónico en Roma, de Casino y Los asesinos de la luna se Alfonso Cuarón, por el que logró una nominación al Oscar como mejor actriz de reparto. La estrella mexicana llegó al encuentro en el consulado argentino posterior a la proyección junto a su compatriota Diego Luna, el reconocido actor, que además es su pareja.

Murga tiene un largo vínculo creativo con Scorsese desde que en 2009 el director de Taxi Driver.

convirtió durante un año en mentor de la directora nacida en Paraná. Todo empezó gracias a una beca que ella recibió a partir de una iniciativa artística de la firma Rolex. A partir de ese trabajo colaborativo, Scorsese se sumó más tarde como productor ejecutivo a La tercera orilla (2014), el cuarto largometraje de Murga. Continúa en la página 3

2 | ESPECTÁCULOS

#### Andrés Casak

PARA LA NACION

El recuerdo es imborrable: dos duendes interpretan tangos desconocidos en el elegante Club del Vino. La escenografía se reduce a lo mínimo. Apenas las sillas donde están sentados y una mesita con un vaso de whisky. El cantor se pone lentamente de pie para darles énfasis a los últimos versos. Como un hechicero en una ceremonia, con la mirada fija en algún punto, el puño cerrado y el micrófono en la otra mano, culmina su acto de realismo mágico. "¡Quélindo!", expresa frenteal auditorio, mirando a su compañero, el bandoneonista. Y la barra, una mezcla de escritores, periodistas, músicos y curiosos, completamente agradecida.

Luis Cardei fue un fenómeno único en el tango. Suerte de antihéroe, con severas dificultades para caminar-la contracara de la estampa recia de Julio Sosa-, se transformaba en un chamán en vivo junto al bandoneonista Antonio Pisano. Decidor con un estilo intimista y una voz pequeña, elegía obras escondidas, entonaba los textos y lograba trasladarnos a los climas e imágenes de las letras. Y sus parlamentos entre los tangos, humorísticos y tiernos, no solo funcionaban como el momento de descanso, también irradiaban magnetismo. Nadie salía indemne: Tomás Eloy Martínez escribió la novela El cantor de tango inspirada en su historia; Héctor Alterio estuvo entre sus admiradores: Pino Solanas lo convocó para la película La nube; Fito Páez lo definió como uno de los mejores cantores; Horacio Salas proclamó que venía a ocupar el lugar vacante del Polaco Goyeneche; Umberto Ecoy Eric Hobsbawm fueron a verlo en sus visitas al país; Osqui Guzmán lo personificó en el film biográfico El torcán, y una nueva camada de cantores que se había criado en el rock y que buscaba su destino lo tomó como oráculo. Sus 15 minutos de fama lo llevaron de los bodegones a las coquetas salas demoda. Fue un ascenso meteórico, a mediados de los años 90, impulsado por un grupo de editores de libros que habían hallado a este auténtico cantor entre los pliegues de Buenos Aires, como quien se topa con una galaxia perdida. La épica de sus conciertos era el reverso de su vida, atravesada por las limitaciones físicas. Su consagración fue fugaz: murió joven, a los 55 años, en 2000, dejando una huella profunda entre sus seguidores, que descubrieron una sensibilidad y un repertorio irrepetibles. El próximo 3 de julio Luisito Cardei cumpliría 80 años.

#### La escuela de todas las cosas

Nacido en Villa Urquiza, tuvo una infancia complicada. Su gran problema fue la hemofilia, una enfermedad que impide que la sangre coagule y que puede derivar en graves hemorragias, conocida como la enfermedad de los reyes, porque históricamente había afectado a miembros de la realeza. Enyesado y sin caminar entre los ocho y los 13 años, debió aceptar cosas tremendas para un chico, como no hacer deportes. Las permanentes inyecciones del "factor octavo" para prevenir el sangrado fueron su tabla de salvación. Desde esa época, hizo virtud de la limitación: cuando sus amigos practicaban fútbol, los atraía con sus relatos del partido. Jugaba a ser Fioravanti con una latita de conserva y un piolín.

En el conmovedor libro Cardei (Galerna), la escritora y pareja del cantor, María Maratea, narra con una honestidad brutal los vaivenes de su vida. Desde su adicción a un calmante con heroína para mitigar los dolores hasta la internación en el Borda para su recuperación, desde sus años como levantador de quiniela hasta el fuerte amor que los unió. Y siempre, su hechizante persona-

# Luis Cardei. El cantor de tangos amado por los rockeros que tuvo una vida de película

Logró popularidad en los años 90, cuando pasó de las cantinas a las salas del centro; entre sus seguidores estuvieron Fito Páez, Pino Solanas y Tomás Eloy Martínez

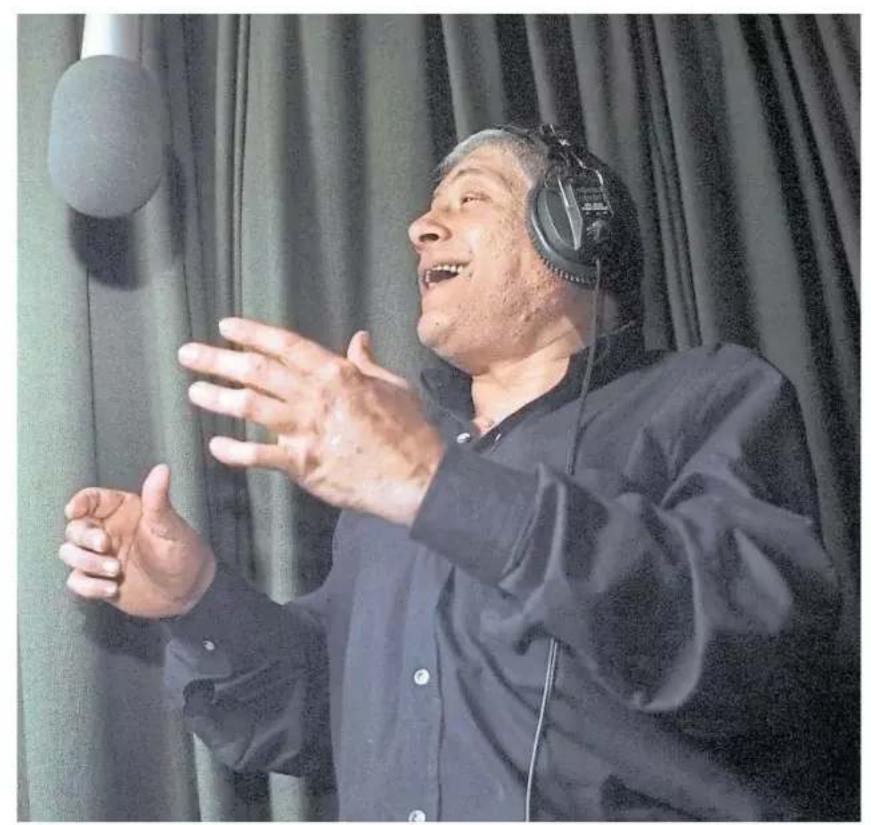

Un impresionista del 2x4 que dejó su forma de decir como legado

ENRICO FANTONI / ARCHIVO

lidad como punto de encuentro: "Decía del centro, del barrio, del café, de los muchachos, de cuando se
juntaban para decirles piropos a las
chicas. Amaba a las mujeres. Y las
mujeres y los hombres lo amaban a
él. Hablaba y todos quedaban enredados en sus palabras. Yo le decía:
con pinta, hubiera sido un afano".

De su padre, Cardei heredó la pasión por el tango y por la fina escuela de cantores de orquesta. Creció con las voces de Raúl Berón, Ángel Vargas, Carlos Dante y Jorge Casal, pero por sobre todas las cosas adoraba a Carlos Gardel, Cada 24 de junio -aniversario de la muerte del Zorzal-iba al cine engominado y vestido como un dandy a ver sus películas. Le gustaban los cantores que trataban con dulzura al tango; para él, los que lo maltrataban eran los que sobreactuaban las letras. Sintetizaba su pensamiento con una frase de antología que apelaba a la terminología contable: "Cantar con el interés y no con el capital", como un modo de entender el canto más ligado al sentimiento que al propio caudal de voz.

Su carrera fue de los arrabales al centro: dio sus primeros pasos en los festivales de los clubes barriales y plantó bandera en las peñas, cantinas y bodegones, un circuito subterráneo al que él denominaba el Nacional B del tango. Allí se lo podía ver con Antonio Pisano. Juntos eran "Luisito" y "Antonito", siempre con el diminutivo, tal vez como una rémora de los tiempos viejos. Había

conocido a su compañero musical, un tímido bandoneonista nacido en Italia, entre los ataúdes del fondo de una cochería donde funcionaba la peña de tango Homero Manzi. Cada vez que contaba esta historia era un momento memorable.

Cantor de boliche, una institución en el tango, Cardei se hizo conocido en La Esquina de Arturito, en Pavón y Chiclana, pleno barrio de San Cristóbal, donde se presentó durante más de una década. Sin otra promoción que el boca a boca, como un secreto a voces, empezó a circular el rumor de un cantor y un bandoneonista que interpretaban tangos que de tan antiguos parecían nuevos. A los vecinos se les sumó una nueva feligresía. Entre el público, estaban el librero Elvio Vitali, quien lo convocó a cantar en Foro Gandhi los jueves, y el dueño

"Yo necesito emocionarme con el argumento del tango, porque interpreto el personaje"

"Más que enseñar a cantar, intento que se aprenda a sentir" del Club del Vino, Cacho Vázquez, quien lo sumó al elenco los viernes ysábados. Como en el fútbol, pasaba a las grandes ligas: entraba a jugar en la Primera A del tango.

#### Los tiempos cambian

La coincidencia no parece una casualidad. A mediados de la década de 1990, también irrumpía una nueva generación con una curiosidad voraz por tender puentes con la música de sus abuelos. Ese interés había decantado en la formación de algunas orquestas, la búsqueda detectivesca de las últimas glorias del género y la creación de ciclos dedicados al tango, que dejaba de ser demodé para convertirse en una movida juvenil. Se daban las condiciones naturales para el desarrollo de un semillero de músicos, con el surgimiento de orquestas escuela y la posibilidad de convertir la pasión en trabajo, con presentaciones en milongas y en casas de tango o la posibilidad de viajar.

En ese panorama, Cardei funcionó como un médium entre las diferentes generaciones, como un ícono del rescate emotivo. Lejos de los estereotipos, rompiendo con el molde del cantante impoluto y con vozarrón, dio a conocer tangos que no se interpretaban. Entre sus hallazgos, estaban "Callejón", "Romántica", "De tardecita", "La reja", "Me besó y se fue", "Prisionero", "Temblando", "Traicionera" y tantos otros. Cada obra que elegía era una historia que a él lo movilizaba.

Podía ser del barrio, del carnaval, de los malevos, del patio con glicinas. Entre la melancolía y la candidez, permitió imaginar una Buenos Aires sepiada y de casitas bajas que él había habitado.

LA NACION | LUNES 10 DE JUNIO DE 2024

Cuando le pedían un tango de Discépolo, decía con humor que no podía interpretarlo porque era "muy moderno". En rigor, rara vez cantaba piezas consagradas de Manzi, Cadícamo o Expósito. Tenía una explicación: "Elijo compositores de los años 40 para atrás porque después surge el poeta que perfuma el tango, lo intelectualiza". Para Cardei, si existía una grieta, esa era entre el pensamiento y el sentimiento: "Yo necesito emocionarme con el argumento del tango, porque interpreto el personaje. Una frase como 'trenzas del color del mate amargo' es más para pensar que para sentir. En cambio, cuando uno dice 'calle donde mi lindo barrio se alzó no hay nada más que decir".

Como una extraña pirueta del destino, después de tantos años de pelearla desde los márgenes estuvo en el centro de la escena hacia el final de su vida. Compartió cartel con el Nuevo Quinteto Real, con el dúo Salgán-De Lío y con la cantora Nelly Omar. Se presentó en Brasil, fue convocado para actuar en el cine y recibió todo tipo de reconocimiento. Abrió su propio boliche en el Paseo La Plaza. Grabó cuatro discos con diferentes formaciones Néstor Marconi Trío, Luis Borda Cuarteto, Guitarras Argentinas, Carlos Buono Orquesta- y se convirtió en un cantor de culto y en una figura requerida por la prensa. En un artículo para Le Monde de París, una periodista francesa resumía el fenómeno con un título sugestivo: "El rengo fascinante".

#### Sentimiento tanguero

Quizás una de las aristas más poderosas fue el interés de una generación que se había fogueado en otras músicas, pero que veía a Cardei como un genuino exponente del tango. Entre el público, se mezclaban cantores que daban sus primeros pasos o que descubrían una vocación. Había algo revelador en sus presentaciones, que después podía continuar en alguna sobremesa, en una charla, en un consejo. Muchas de las figuras que hoy se destacan en el tango -Hernán Lucero, Brian Chambouleyron, Cucuza Castiello, Cristóbal Repetto, Cardenal Domínguez-estaban indagando sobre los secretos y yeites del género, y él fue un faro. A su vez, también les daba un lugar importante en sus conciertos a grandes cantantes como Lidia Borda, Victoria Morán, Cristina Pérsico.

Se lo podía encontrar siempre dispuesto al diálogo en su casa de Villa Urquiza, luego en San Telmo y al final en Parque Chacabuco. En sus últimos tiempos, cuando la salud ya le impedía presentarse con frecuencia, pensó que sería buena idea dictar clases de canto. Él las llamaba de un modo diferente: clases de interpretación. "Más que enseñar a cantar, intento que se aprenda a sentir. Al final, de eso se trata el tango", decía. Las internaciones se volvieron frecuentes, lo mismo que las emergencias en la Fundación de la Hemofilia. Con la salud ya muy frágil después de años de transfusiones y de enfermedades, murió el 18 de junio de 2000.

Su legado es trascendental. Sin correrse un centímetro del tango, lo rejuveneció. Le mostró a un público ávido que el género iba mucho más allá de los excepcionales, pero fatigados "Sur", "Nostalgias", "Malena" o "Mi Buenos Aires querido". Y también que se podía abordar el tango con las nobles armas de la voz, la delicadeza y la expresión, si es que hay otra forma de interpretarlo. Hoy, su nombre funciona como sinónimo de emoción entre una legión que peregrinó a sus conciertos. •

ESPECTÁCULOS | 3 LA NACION | LUNES 10 DE JUNIO DE 2024



"Chato" Prada, Marcelo Tinelli y Federico Hoppe

## Tinelli, Prada y Hoppe toman caminos distintos

TV. Los tres nombres fuertes de la pantalla encaran proyectos por separado

#### Pablo Montagna

PARA LA NACION

rumores sobre la continuidad de la productora de Marcelo Tinelli, La Flia Contenidos. Es que en las últimas semanas se fueron conociendo algunos proyectos de esa productora para la segunda parte del año en la pantalla de América TV, que pronto se pusieron en pausa. Según pudo saber este medio, la productora no emitirá ninguno de sus ciclos en lo que resta de 2024 a causa de los costos prohibitivos. En este contexto, los históricos productores de Tinelli, Pablo "El Chato" Prada y Federico Hoppe decidieron enfocarse en nuevos proyectos por separado.

Como había adelantado LA NAcion, en las últimas semanas se fueron conociendo detalles de las razones por las que la productora de Tinelli, que mantiene sus oficinas administrativas de la calle Humboldt al 1500 en el barrio de Palermo, está en una pausay sin nuevas producciones programadas para este año. La productora, aunque no desaparecerá, decidió achicar su plantilla esperando mejores condiciones de producción para el futuro -como la que otrora fue su gran rival Polka, de Adrián Suar-.

Si bien aún permanecen proyectos en carpeta para la pantalla de América tras la Copa América 2024 (que tendrá lugar desde el 21 de junio hasta el 15 de julio), no contarán con el sello de La Flia y es posible que salgan a la luz de la mano de alguna alianza con otras casas "amigas". Entre las propuestas, que aún no tienen fecha de salida al aire pero siguen en pie, se destacan un ciclo de cocina con Narda Lepes, un late night show con Cris Vanadia y el certamen Cantando por un sueño, que aún no tiene conductor, ya que José María Listorti, quien iba a estar al frente, finalmente rina Televisión), de martes a optó por 100 argentinos dicen viernes, a las 10. Entre otros de (que estará desde hoy en las tar- los nuevos desafíos de Hoppe, se des de El trece).

#### Nuevos rumbos

En el caso de Prada, está en pleno proceso de armado de un magazine para las tardes de la Televisión Pública. Si bien el nuevo proyecto de Prada no está relacionado con Tinelli, la vinculación entre los dos hom-

bres fruto de sus años de trabajo juntos generaron especulación por parte de los trabajadores del Desde hace varios días arrecian canal estatal. "Si está el Chato es porque viene Tinelli", se rumoreaba en los pasillos de la TV Pública. Sin embargo, esa versión fue desmentida desde el entorno del propio Tinelli y también desde la intervención del canal estatal.

> LA NACION SE comunicó con autoridades de la TVP y la respuesta fue tajante: no existe ningún vínculo comercial ni producciones en conjunto con Marcelo Tinelli ni con su productora. Además, le aseguraron a este medio que el magazine de la tarde próximo a estrenarse posiblemente cuente con la conducción de Denise Dumas y estará a cargo de una nueva productora independiente, con Chato Prada a la cabeza. Las autoridades de la emisora estatal destacaron que el proyecto "no generará ningún costo para el canal" y que será la productora la responsable de pagar por el contenido que se emita.

La productora que se encargará del magazine es Liberarte SA, una empresa "conocida" de La Flia, y con la que la productora de Tinelli mantiene "relaciones comerciales". Actualmente, se encuentra liderada por Prada junto con Alejandro Spinello, empresario que posee los Estudios ALMA y BAB, en la calle Esparza, y que también es socio de Daniel Vila en los medios que posee el Grupo América en la provincia de Mendoza.

Por su lado, Federico Hoppe, sin Prada y junto con Ezequiel Corbo, continuará produciendo teatro en Buenos Aires, en distintas provincias de nuestro país y también en Uruguay. Además, en las últimas semanas comenzó a producir Después te explico, el ciclo que conduce Pedro Alfonso en el canal de streaming Bondi Live (de la productora Mandadestaca que fue el encargado de producir la entrevista de Lionel Messi en Miami junto al Pollo Alvarez para un sitio de notícias online. Según pudo saber LA NAcion, tanto Corbo como Hoppe tienen intenciones de producirle un ciclo de streaming a un gran amigo que tienen en común: Martin Bossi.

# El respaldo de Scorsese a una película argentina en el Festival de Tribeca

CINE. El aroma del pasto recién cortado, de Celina Murga, compite en Nueva York y el icónico cineasta es uno de los productores

#### Viene de tapa

Ahora volvieron a encontrarse para este proyecto, una coproducción entre la Argentina, Uruguay y Alemania que cuenta, en espejo, dos historias paralelas de relaciones extramatrimoniales protagonizadas por sendos profesores universitarios y dos alumnos. Los docentes están personificados por Furriely De Tavira, junto a un elenco integrado por Romina Peluffo, Alfonso Tort, Emanuel Pargay Verónica Gerez.

La película seguirá su recorrido en otros festivales internacionales y se espera su estreno en los cines de la Argentina para el último tramo de 2024. Según se anticipa, El aroma del pasto recién cortado explora las relaciones matrimoniales y los vínculos afectivos en el hogar y en los espacios laborales y de enseñanza a través de varios prismas: el sexismo, el feminismo, las diferencias en el tratamiento de esas relaciones según el género y los mandatos sociales.

"La proyección fue excelente, se hizo a sala llena, hubo al final un espacio de preguntas y respuestas,

como es habitual en los festivales internacionales, y las primeras críticas resultaron espectaculares", agregó Kuschevatzky. Habrá dos proyecciones más dentro del festival el jueves y el viernes próximo. El aroma del pasto recién cortado fue seleccionada en la competencia oficial International Narrative. que tiene como jurados al productor británico Daniel Battsek, a la actriz del mismo origen Fiona Shaw y al director iraní Ashghar Farhadi. La muestra concluye el domingo próximo.

#### Un thriller diferente

Para Kuschevatzky, El aroma del pasto recién cortado es una película sobre relaciones, pero tiene formalmente la estructura de un thriller. "Como en una película de Fritz Lang, los personajes no pueden luchar contra el destino y tienen que afrontar su inevitabilidad. Celina gelika, ubicado en el East Village Murga es una de las principales cineastas de la Argentina y esta película la encuentra en la cima de su maravilloso juego, con su mirada enfocada en las complejidades del matrimonio", dijo el productor ar-

gentino hace unos días a Variety.

El aroma del pasto recién cortado, cuyo título internacional es The Freshly Cut Grass, tiene guión de Murga, el director Juan Villegas (que además es uno de los productores) y Lucía Osorio, con la colaboración de Gabriela Larralde. Fue filmada en Buenos Aires y en Montevideo. En un año muy complicado para el cine argentino, la presencia de esta película en la competencia del Festival de Tribeca (que tuvo en 2001 entre sus creadores y mentores a Robert De Niro) la convierte hasta ahora en la producción local con mayores perspectivas de proyección internacional.

Junto a Scorsese, Murga, Furriel, de Tavira y Kuschevatzky también formaron parte de la delegación que acompañó la première de El aroma del pasto recién cortado en el complejo Village East by Ande Manhattan, la actriz Romina Peluffo, la responsable de casting María Laura Berch y los productores Cindy Teperman, Phin Glynn, Valeria Bistagnino, Fidela Navarro y Tomás Eloy Muñoz. •



Diego Luna, Marina de Tavira, Martin Scorsese, Joaquín Furriel y Celina Murga

SHAJHAM

## Mirtha y una confesión sobre Perón

TV. "Me hubiera encantado", dijo la diva en su programa ante la pregunta de una invitada acerca de que el mandatario la había querido seducir

Con una anécdota que incluyó la figura de Juan Domingo Perón y el sismo que sacudió a la provincia de San Juan en 1944, Mirtha Legrand hizo reir a carcajadas a sus invitados el sábado pasado por la noche durante su programa. Es que la gran diva de la televisión argentina reaccionó con una frase inesperada cuando le consultaron si es verdad que Perón la había querido quiso seducir el día que la conoció. Antes de repasar aquella vieja anécdota, Mirtha hablaba con sus invitados sobre el destino

del cuerpo de Eva Perón. Sentados a la mesa de la conductora estaban Guillermo Francos, jefe de Gabinete; los periodistas Adrián Ventura y Laura Di Marco, y el historiador Daniel Balmaceda. "¿Y vos lo conociste a Perón, Mirtha?", le preguntó Di Marco a la conductora aprovechando el pie que le dio la charla sobre Evita.

accionó la diva. "Lo conocí cuando se produjo el terremoto de San Juan, que nos llamaron a una cantidad de actores. Muy simpático",

repasó, haciendo de nuevo foco en el carisma de Perón. Con la intención de saber un poco más de aquel encuentro, la periodista disparó una consulta que sorprendió a la propia Legrand. "¿Es verdad, como dice la leyenda, que te quiso seducir?", indagó. "¿Que qué?, reaccionó la Chiqui. "Que te quiso seducir en lugar de Evita", tuvo que "Sí, sí. Era muy simpático", re- repetir Di Marco. "No, ¡no! Nunca lo leí, nunca lo supe a eso", soltó, y se rió. "Me hubiera encantado", remató, y despertó la carcajada de sus invitados.

### El tiempo

para la ciudad www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: SMN y Observatorio Naval



Hoy mín. 14" | máx. 20" Parcialmente nublado Vientos leves de direcciones variables.

#### Mañana

mín. 12° | máx. 18°

Mayormente nublado Vientos moderados del sector este.



Sale 07.56 Se pone 17.49



Sale 11.37 Se pone 21.51  Nueva 6/6 Creciente 14/6

O Llena 21/6 Menguante 28/6

SANTORAL Santa Margarita de Escocia | UN DÍA COMO HOY En 1880, se funda la Cruz Roja Argentina | HOY ES EL DÍA de la Seguridad Vial

#### Sudoku DIFICULTAD BAJA

Anote un número del 1 al 9 en cada casilla vacía, de modo que ninguno se repita en una misma fila horizontal, ni en una misma columna vertical, como tampoco en un mismo cuadrado remarcado de 3x3.

| 9 | 2  | T | 5  | Þ | 3 | 8 | 6 | 1 |
|---|----|---|----|---|---|---|---|---|
| ٤ | S  | 4 | 6  | 8 | ī | b | 9 | Z |
| b | 8  | 6 | 2  | 6 | 9 | ε | 5 | I |
| 6 | b  | 7 | 9. | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 |
| 1 | 9  | 3 | Þ  | Z | 8 | 6 | 1 | 9 |
| 8 | L  | 5 | 3  | 1 | 6 | 9 | Z | Þ |
| 5 | ε  | 8 | 4  | 6 | b | 2 | I | 9 |
| 4 | 6  | + | 1  | 9 | 2 | 5 | 3 | 8 |
| Z | T. | 9 | 8  | 3 | 5 | 4 | + | 6 |

#### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

| 9        | 4 | 7 | 5 | 3 |   | 6 |   |   |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|          |   | 5 |   |   |   | 4 | 9 | 7 |
|          | 1 |   | 4 |   |   | 8 |   |   |
|          | 2 | 6 | 9 |   |   | 5 | 7 |   |
| 5 7<br>8 | 7 | 9 | 8 |   |   | 3 | 6 | 1 |
|          | 8 | 1 |   |   |   | 2 |   | 9 |
| 1        |   |   | 6 |   | 2 |   | 8 | 4 |
| 2        |   |   |   | 8 | 9 |   | 5 |   |
| 7        |   |   |   | 4 |   |   | 2 |   |

© Ediciones de Mente

#### Humor petiso Por Diego Parés



Hablo sola Por Alejandra Lunik

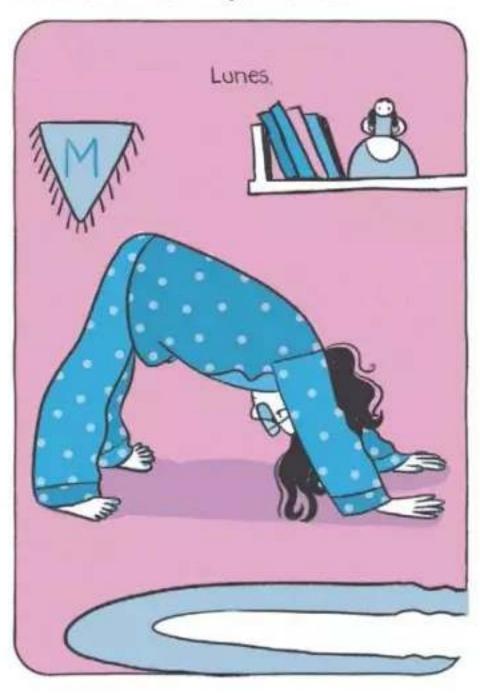

#### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute

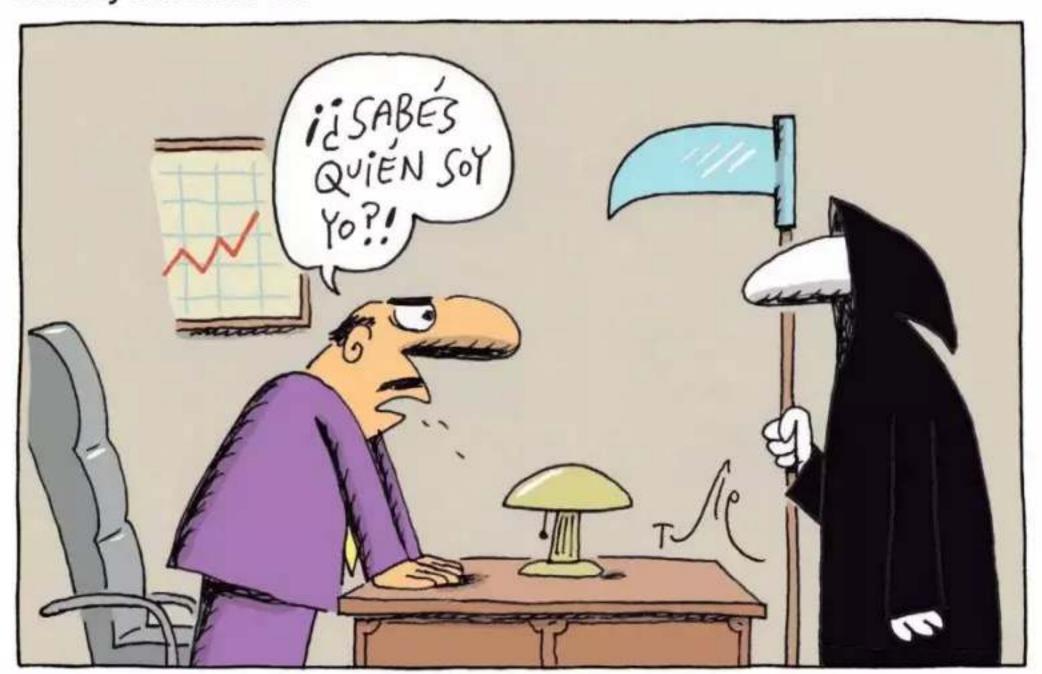

Genio y figura Por Max Aguirre



Macanudo Por Liniers





**Nuevo destino.** Una reconocida automotriz compró una antigua estación de tren para reconvertirla. **Pág. 3** 



# inmuebles

comerciales & industriales





HUTTERSTOCK

# MIAMI: LA ZONA QUE CRECE EN PROYECTOS E INVERSIONES

**Brickell.** Uno de los centros financieros más importantes de los EE.UU. se transforma con desarrollos residenciales, oficinas, centros comerciales y una amplia oferta gastronómica

#### NOTA DE TAPA

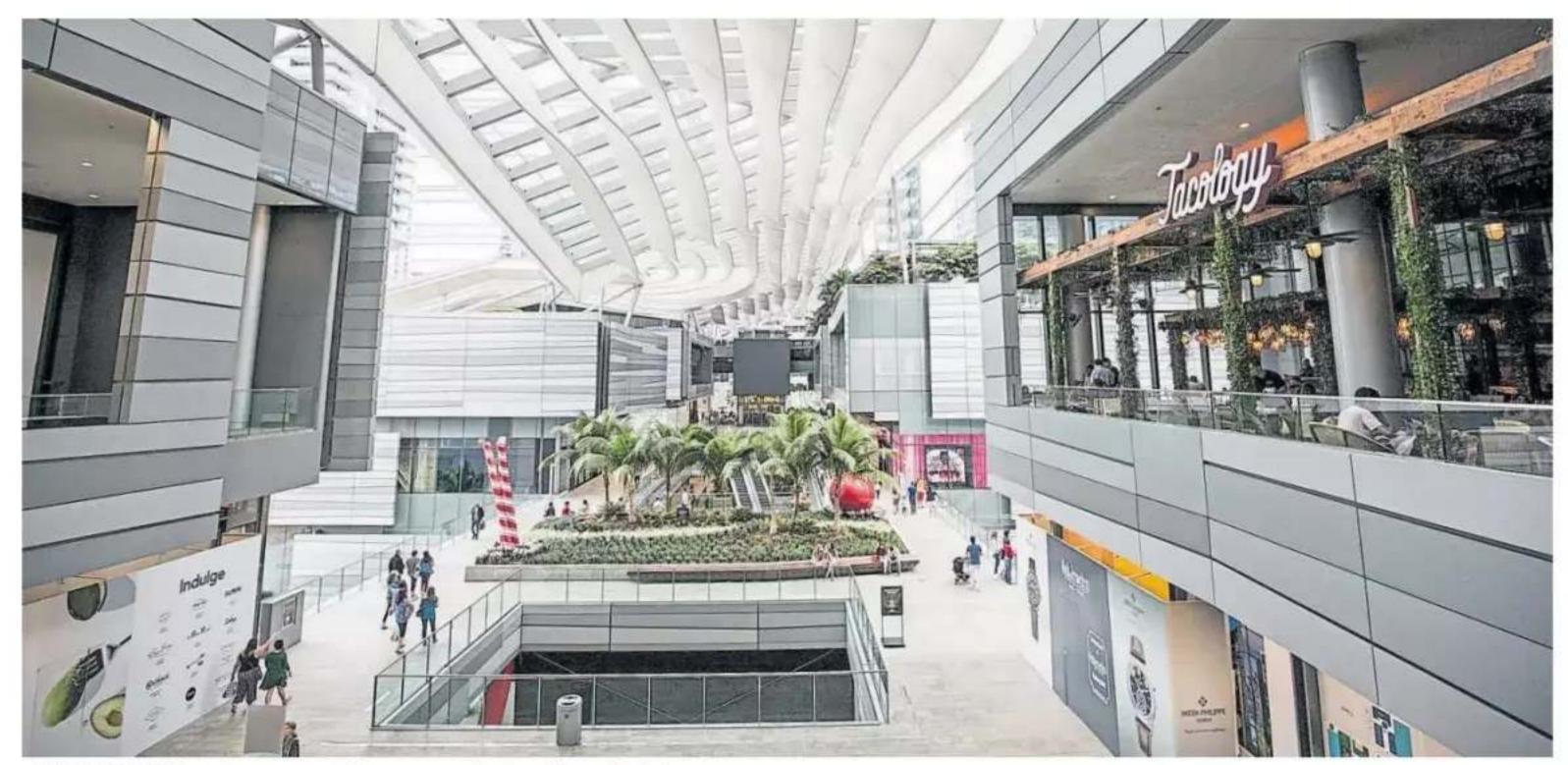

CITY CENTER Este centro comercial cuenta con locales de las principales marcas

# Brickell. La zona de Miami que crece con oficinas, locales y shoppings

El centro financiero de la ciudad, uno de los más importantes de EE.UU., se consolida con desarrollos residenciales, corporativos, de retail y hoteles; la proyección es que más de 50 empresas se instalarán en el área en 2024

POR Leandro Murciego LA NACION

rickell es uno de los centros financieros más importantes de los EE.UU., pero definirlo de esa manera sería no reconocer su verdadera magnitud. Este rincón de Miami, en los últimos años -especialmente, desde la pandemia hasta hoy- se encuentra viviendo un auge inmobiliario que no solo tiene que ver con el mundo de las oficinas, sino también con el área residencialy, por consiguiente, con los locales comerciales.

Según algunas encuestas, entre las que se destacan la realizada por Time Out, Brickell fue distinguida como unodelosvecindariosmásatractivos no solo de Miami, sino también de los EE.UU. Esta apreciación se apoya tanto en el desarrollo urbanístico como en la calidad de vida que ofrece.

Según los especialistas, cada vez son más las firmas de todos los rubros que buscan estar presentes allí. Es por eso que a diario los diferentes brokers reciben llamados de las principales marcas y/o empresas que buscan asegurarse un lugar en el tan mentado Brickell.

de progreso y opulencia. "Quienes vi- y esta es una tendencia que lejos de se traduciría en un significativo cre- sectores, como el residencial y el del ven o trabajan aquí pueden acceder tanto a las mejores marcas comerciales como degustar las más sofisticadas propuestas gastronómicas de la mano de los más importantes chefs del mundo", cuentan desde la firma Blanca Commercial Real Estate.

Pero esta zona no se detiene, para este año continuará con su proceso de consolidación y crecimiento. "En



• MERCEDES-BENZ PLACES Tendrá sector de oficinas, un hotel, residencias y espacios de bienestar

Brickell se convirtió en sinónimo en el lugar empresas de gran calibre lo que queda del año. Esto sin dudas solidar gracias al desarrollo de otros detenerse se seguirá incrementando. Con la llegada de importantes compañías como Citadel, uno de los mayores fondos de inversión de los Estados Unidos, Blackstone, Microsofty Kaseya, que planean expandirse y contratar miles de empleados. Como si fuera poco, el Miami-Dade Beacon Council anunció la llegada de 51 empresas - de diferente magni-

los últimos tiempos, desembarcaron tud-que se establecerán en el área en lugar de Miami, se comenzó a concimiento en términos de empleo y actividad económica", dice Edgardo Defortuna, presidente, CEO & Founder de Fortune International Group.

Según Flavio Faillace, CEO Chief Energy Officer en SherlockFinder, Brickell encontró gran parte de su consolidación en la actividad financiera, pero hoy -una vez pasada la pandemia- ello se resignificó y, este

retail. "Brickell, sin dudas, es uno de los tres centros financieros más importantes de los Estados Unidos. De hacer un podio a este sector de Miami lo ubicaría en una posición de privilegio: segundo (después de Nueva Yorkyun pasoadelante de Chicago). Una muestra de ello es que aquí están radicadas la mayoría de las oficinas centrales de las principales en-

tidades bancarias del país", explica Faillace. Y agrega: "Pero esta no es la única muestra de su importancia. En los últimos tiempos, se multiplicaron tanto los proyectos residenciales premium como los vinculados con la hotelería de alta gama".

Enrique Urdaneta, un analista del sector especializado en el mercado norteamericano, afirma que Brickell es el Manhattan del sur. "Este sector de Miamí pasó de ser un barrio tranquilo a un centro de negocios dinámico y con una sorprendente vida nocturna", sostiene Urdaneta.

#### Tres zonas que se diferencian

Brickell, en la actualidad, cuenta con tres zonas bien diferenciadas: South Brickell, New Brickell y Brickell Key. Cada una de ellas ofrece características bien diferentes. "La primera tiene una impronta residencial y familiar. La segunda, es decir, New Brickell ofrece un mix entre torres residenciales y proyectos de oficinas de lujo y se caracteriza por su población cosmopolita. Por último, Brickell Key es una isla artificial con una comunidad cerrada que ofrece privacidad, lujo y confort a selectos habitantes", cuenta Urdaneta.

Para Faillace ese crecimiento lo acompaña una enorme y atractiva oferta gastronómica. "Durante la semana el lugar cuenta con mucho movimiento que llega de la mano de las oficinas. Los fines de semana, son los restaurantes y las propuestas de entretenimiento las que atraen al público", cuenta Faillace.

La oferta gastronómica de Brickell es tan variada como el público LA NACION | LUNES 10 DE JUNIO DE 2024 INMUEBLES COMERCIALES | 3

### PLANO DE OBRA

**GPS** 

Información, datos, noticias e indicadores claves para entender el escenario del mercado inmobiliario comercial tanto de la Argentina como del exterior



Este lugar de Miami se convirtió en un centro culinario capaz de satisfacer a los paladares más exigentes y mejores formados.

Para aquellos que buscan ir de compras o están a la caza de propuestas de entretenimiento tiene dos espacios: Brickell City Centery Mary Brickell Village. Ambos centros comerciales cuentan con un amplio y variado tendand mix, donde el lujo y la exclusividad dicen presente. Aunque sin dudas, el gran protagonista es el Brickell City Center, que ofrece propuestas como: Zara, Adidas, Apple, Starbucks, Casa Tua, Coach, Porsche, Babby Cottons, Rodilla, Victoria Secret, Lululemon, Urban Outfitters, Shake Shack, Tiffany & Co., Louis Vuitton, entre otras.

"El mercado de locales comerciales en Brickell se vio muy favorecido a partir de la inauguración, en 2016, de Brickell City Center. Este centro comercial combina las mejores marcas de la moda con las de gastronomía y entretenimiento", cuenta Faillace.

Además, para los que buscan diversión nocturna cuentan con bares como Sugar y Blackbird Ordinary, dondeel público puede disfrutar desde su rooftop (con las mejores vistas panorámicas de la ciudad) hasta espacios bailables con música en vivo.

En lo que tiene que ver con lo inmobiliario, según las estadísticas de los brokers, los locales -prácticamente- vuelan. "Los locales se alquilan muy rápido y al igual que las oficinas. Además, no hay casi locales para la venta", coinciden Faillace y Fabio Faerman, director de Fortune Christie's International. Y agregan: "Aquí predominan el rubro gastronómico. El segundo peldaño de este escalafón está ocupado por los locales de ropa y de accesorios. Mientras que los servicios están en el tercer lugar".

Los valores de alquiler, por pie cuadrado, oscilan entre los US\$70 y los US\$100. Entre las novedades para aquellos que están a la caza de un local comercial se destaca el proyecto 848 Brickell, un complejo que está en obra y que tendrá una oferta de retail en la planta baja.

Según los expertos, la superficie total de oficinas de clase A de la zona podría duplicarse en los próximos cinco años, pasando de 437.000 m2 a 901.160 de m2.

Por otra parte, en esa zona se observa una muy baja tasa de desocupación, a diferencia de lo que sucede en el resto del país. "Aquí en el último trimestre de 2023 la vacancia rondó el 7,5%. Mientras que en otros lugares de Miami como Coral Gables, Wynwood o el Downtown la vacancia rondan el 21,7%", cuenta Faillace.

Defortuna, en tanto, afirma que el lugar está experimentando desde hace varios años un fuerte fenóme- en EE.UU.: Mercedes-Benz Places no de radicación. "En los últimos Miami. Será un edificio mixto de tres años se han reubicado en el sur de la Florida más de 150 grandes empresas provenientes de diferentes estados. Un gran factor para que esto suceda son los atractivos beneficios fiscales que aquí se ofrecen, entre otros factores. Hoy, con su impresionante horizonte de rascacielos y una

infraestructura moderna, este vecindario atrae tanto a empresas multinacionales como a profesionales de alto nivel", cuenta el empresario.

Las propiedades destinadas para oficinas, al igual que las residenciales y los locales, no están mucho tiempo en procesos de comercialización. "El tiempo de publicación de un inmueble no supera los 90 días", afirma Faerman.

En lo que tiene que ver con precios de alquiler, las oficinas clase A se ofrecen a valores que rondan los US\$98 anuales, por pie2 (es decir, unos US\$8,16 mensuales). En tanto, en un coworking, como puede ser WeWork-en Brickell City Center-, los precios arrancan desde los US\$450 mensuales, en el caso de los escritorios compartidos. Los puestos exclusivos ascienden a US\$550 mensuales. Mientras que para los que buscan espacios cerrados deberán estar dispuestos a pagar unos US\$820.

La búsqueda de locaciones para desarrollar nuevas propuestas están llevando a los inversores y desarrolladores a comprar edificios viejos de 20 pisos para demolerlos v construir allí rascacielos de 60 a 80 pisos. "Aquí todo lo que se desarrolla son propuestas mixtas, las cuales llevan en su ADN viviendas, oficinas y locales comerciales. Pero como ya no quedan terrenos libres, los players están a la caza de edificios que suelen tener como destino: la demolición. Aquí, este sistema se convirtió en una tendencia, ya que es mucho más rentable tirar abajo todo y levantar algo nuevo que refuncionalizarlo", dice Faerman.

#### Lo que se viene

En Brickell hay cerca de 200.000 m<sup>2</sup> deoficinas que están en distintas etapas de construcción. Esto coloca al área liderando el ránking de m2 en obra del condado.

Uno de los proyectos más ambiciososes One Brickell City Centre, un desarrollo que tiene fecha de entrega prevista para 2028 y que se perfila como el edificio comercial más alto de Florida (con 304 metros de altura). El complejo ofrecerá 130.064 m² de oficinas, en 68 pisos, con unidades que irán desde los 2300 m2 hasta los casi 5000 m2.

Otro de los complejos que está en obra es Southside Park, en 1133 SW Second Ave., que tendrá un mix de 1100 oficinas y departamentos. Además de ofrecer con 189 habitaciones, las cuales funcionarán de la mano de una importante firma hotelera.

Latercera alternativa que se distingue entre las nuevas propuestas de oficinas clase A, es 848 Brickell, que actualmente se encuentra en obra. Se trata de un importante proyecto que tiene como objetivo convertirse en el edificio de oficinas de clase A más emblemáticode Miami. El inmueble, que tendrá 51 plantas y una superficie estimada que rondará los 80.000 m<sup>2</sup>, contará con 69.677 m<sup>2</sup> de oficinas de clase A, 3716 m<sup>2</sup> con servicios de hotelería y unos 700 m² destinados a locales comerciales, los cuales estarán ubicados en la plata baja. Además, tendrá -según los planos- más de 1000 plazas de estacionamiento. De acuerdo a los propios desarrolladores, esta será la futura sede de Key International, en la ciudad de Miami.

Pero aquí no terminan las novedades para la zona, ya que la firma automotriz Mercedes-Benz planea construir allí su primer rascacielos 67 pisos, que fusionará residencias (unas 790 -que se comercializarán entre los US\$550.000 v los US\$4 millones-), oficinas (76.200 m²), un hotel (con casi 200 habitaciones) y espacios de bienestar. El inmueble promete convertirse un ícono del diseño, el lujo y la innovación. •



LOS NUEVOS PLANES DE FORD. En 2018, Ford Motor Company compró, por US\$90 millones, el edificio de la Estación Central de Michigan, a la familia Moroun. Desde aquel entonces, la empresa automotriz lleva invertidos cientos de millones de dólares con el fin de poner en valor el edificio. Según se sabe, el plan de Ford es crear allí un campus de 12 hectáreas, en el que convivan un centro

de colaboración e innovación junto con startups y negocios independientes, los cuales tengan como eje los temas de movilidad y transporte. Pero, además, planean generar un sector con un paseo comercial, un espacio gastronómico, un área reservada para eventos y hasta un hotel. La compañía espera que parte del complejo comience a funcionar en tres a cinco años.

# 15.495

LOCALES

Es la cantidad de comercios existentes el mercado de locales de CABA, al término del primer cuatrimestre del año, los cuales están distribuidos en 53 ejes, según el informe "Ejes comerciales", de la la Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Hacienda porteño que relevó la dinámica del mercado de la ciudad de Buenos Aires

#### MARCELO ZULIANI Director comercial de Colliers Argentina

"En el submercado de Santa Fe y Coronel Díaz los locales más buscados son los que tienen entre 5 y 10 metros de frente y superficies que rondan entre los 300 y los 500 m2"





#### Inmueble industrial premium en el corredor norte

En la zona norte, en Pilar, la firma LJ Ramos ofrece un inmueble industrial premium para la venta. La propiedad, que tiene una superficie de 2540 m² cubierta, cuenta con un sector de oficinas de 120 m², seis cocheras y una playa de maniobras. La inmobiliaria lo comercializa a US\$1.910.000.

#### Reconocimiento

Ecosan, firma especializada en construcción modular, fue distinguida como una de las Mejores Empresas de Argentina 2023 (MEdA). Este reconocimiento, que va por su tercera edición, es llevado adelante por Deloitte, el Banco Santander y la Universidad del CEMA, con el fin de dar visibilidad y premiar el trabajo de las empresas privadas medianas argentinas que se distinguen por su excelencia organizacional.

### 900

#### METROS CUADRADOS

Es la superficie que tiene el nuevo local insignia de la firma Kapselmaker, especializada en la producción de café, inaugurado en la avenida Santa Fe al 1600 (CABA). Este comercio le permite a la empresa ampliar su capacidad productiva. "Aquí podemos procesar, por mes, hasta 12 toneladas de café", dice Javier Boustani, CEO de la compañía.

## **US\$7,74**

ALQUILER/M<sup>2</sup>

Es el precio medio pedido de alguiler mensual de los inmuebles clase A y A+ de las naves logísticas, al término del primer trimestre del año. El valor más alto se registró en el Triángulo de San Eduardo (US\$8,51); mientras que la contracara se vio en los ejes de la Ruta 8 y Ruta 9 de GBA con US\$7, según un informe de Cushman & Wakefiled.

www.lanacion.com.ar

PARA PUBLICAR: 4318 8888

# clasificados











Útiles escolares Para los 200 chicos y chicas

que concurren a la Casa de los

Niños en la Fundación Pelota

de Trapo, Avellaneda, Buenos

Aires, necesitan: hojas rayadas y cuadriculadas, biromes, lápi-

ces negros y de colores, gomas,

carpetas nro. 3, cuadernos tapa

dura, adhesivo escolar, tijeritas

y cartucheras. Esta Fundación

años en situación de vulnerabi-

lidad, les ofrece a través de sus

programas desayuno, almuer-

zo y merienda, actividades re-

creativas, deportivas, apoyo es-

colar y atención pediátrica. Pa-

ra ayudar: 11-3374-9357 (Silva-

na), mail: pelotadetrapo@

acompaña a chicos de I a 13



Pava eléctrica



Celular, notebook

Para comunicarse con las fami-las asistidas y para la Red de

Contención Psicosocial donde

atienden a personas que pasan

por estados de depresión o son

victimas de violencia de género

y abuso, Redes Institucionales

Solidarias necesita un celular,

notebook o PC. Esta asociación

rios, brinda programas de ca-pacitación, desarrollo y conten-

asistencia directa o talleres en

instituciones de La Matanza.

Para ayudar comunicate con

Gloria al: 11-3693-0251, mail:

ción psicológica a través de

de I. Casanova, Buenos Aires, ayuda a comedores comunita-



#### Oficinas



Plaza S. Martin 500mts y 250m coch vig ABGA 1161352052

#### Departamentos

Venta

Deptos - Venta Barrio Norte

2 dormitorios c/dep.

#### Arenales y Ayacucho

Edif francés emblemático spiso fte Liv Com Impec 3 amb dep 2 dor USD 273000 HOUSE Tel:1531497625/48077999

Depros Venta

3 dormitorios

Belgrano

#### Olleros 1800

Dueño Piso alto Gran categ 4amb y dep t/ext vista panor Gran coc lav t/sol-luz coch gde Muy buen est 15-44038451

Para publicar llamar a 4318-8888 5199-4780 Clasificados



Alhajas, Arte y

### Antigüedades

#### Compra

Libros Antig Grabados Fotos Cuadros Libros Arte 4823-0247

#### Venta

Colección Arte Privada

Pintura Argentina y Europea coleccionvt@gmail.com

#### Muebles

#### Compra

#### Muebles

AKROPOLIS ANTIGUEDADES Compra todo / estilo y moderno 11-6889-0224 \*\* 4958-4582



Astrología y Tarot

#### Astrología

Abre caminos Unión parej Trab fuert Sol-Fabio 153138635



Solidarios



PARA PUBLICAR 011 6090 5555

Organizaciones sin fines de lucro

Trabajo Voluntario

Pedido

Comunicación, redes Para sumar valor en sus redes sociales y en su comunicación institucional, la Asociación Mujeres Microempresarias busca voluntarios para la tarea de Community Manager y comu-nicación institucional. La tarea incluye: control y edición de flyers y videos, diseñar, redactar y corregir textos institucionalés, editar y actualizar los contenidos de su web. La asociación capacita y asesora a mujeres de bajos recursos de zonas rurales para desarrollar proyectos que lleven a su independencia económica. Más in-formación y envío CV: María Cristina al 11-2371-5718, mail: mujeresmicroempresarias@ gmail.com

Recepcionistas

Para la recepción de los pacien-tes que concurren a las consultas y para brindar turnos FUN-DALER, Fundación de Asma y Alergia, necesita la colaboración de voluntarios. Esta organización de la ciudad de Buenos Aires, se dedica a mejorar la calidad de vida de las personas con asma y alergias, realizando actividades educativas y asistenciales para los pacientes y sus familias. Para sumarte, comunicate con la Secretaria a los tels.: (011) 4300-4756, 4307-4050/1553; mail: secretaria@ fundaler org ar o dirigirse a Dr. E. Finochietto 894, CABA

Voluntarios

Fundación Lumen Cor busca voluntarios para sumarse a su "Red Profesional de Posaderos" y a sus "Mañanas de la Caridad", donde todos los días ofrecen el desayuno en plazas de la ciudad de Buenos Aires a personas en situación de calle. Esta fundación brinda asistencia integral (habitacional, alimenta-ria, laboral, psicológica, juridica e indumentaria) a personas y familias en situación de vulnerabilidad. Si guerés ayudar comunicate al mail: fundacion@ lumencor.org, cel.: 11-6538-6539. Conocelos en www.lumencor.org

#### Salud

Pedido

Televisores Necesitan televisores en buen estado para equipar las salas o lugares de resinserción para que las pacientes del Hospital Neuropsiquiátrico José A. Esteves cuenten con un tiempo agradable de entrenimiento y de acceso a la actualidad. La Asociación Cooperadora del Hospital Neuropsiquiátrico José A. Esteves de Lomas de Zamora, Pcia. de Buenos Aires, tiene como misión promover el óptimo funcionamiento de los servicios que preste el hospital, apoyando su labor. Si podés ayudar comunicate con Mario

al: 15-5024-9892, por mail:

mariokupfer@gmail.com

pelotadetrapo.org.ar

Educación

Pedido

Heladera o freezer Para el equipamiento del come-dor de la Escuela 1-364 Dr. José Ceferino Palma en Estancia Las Cuevas, Tupungato, Mendoza, necesitan un freezer o heladera en muy buen estado. Esta escuela rural de frontera recibe a 34 alumnos de nivel inicial y primario a los que ofrece desayuno, almuerzo y merienda. Si podės ayudar comunica-te con la Prof. Selva al (02622) 468-828, mail: dgel364@ mendoza edu ar o con Bibiana, colaboradora, al mail:

bibiana.ruibal@gmail.com

Ayuda Asistencial

Para equipar la cocina de la Re-sidencia Mixta anexa del Cen-

tro de Educación Técnica Nro.

necesitan una pava eléctrica en

buen estado. La residencia reci-

26, Ing. Jacobacci, Rio Negro.

be a 29 estudiantes de zonas rurales alejadas de esta ciudad para que puedan asistir a la escuela secundaria, provienen de familias de bajos ingresos y viven ahi en un regimen de alternancia. Para ayudar, podes comunicarte con Claudia, su directora, al 221-418-1775, con Mi-caela, auxiliar, al 2944-533-490. mail: residenciamixtajaco@ gmail.com

gloduartepsiq@gmail.com

Pedido

Recreación

Pedido

Art, aseo personal Para las personas que concurren al Centro de Integración Social Hogar Brochero y a la posada de convalecientes Loyola de Fundación Camino a lerico, necesitan artículos de aseo personal, como jabón, sobrecitos individuales de shampoo, desodorantes o talco.La fundación con sede en Florida. Buenos Aires, acompaña a personas en situación de calle para recuperar y encaminar sus trazos de vida, mediante espacios de encuentro, amparo, escucha y contención. Si querés colaborar escribi a: elcaminoajerico @gmail.com .Conocelos en IG:

Pelotas, redes, conos Para las clases de fútbol infantil que ofrecen en el Centro de Fomento Cultural y Deportivo Juventud Zona Sur, necesitan: pelotas, redes, arcos fútbol 7, camisetas, botines, conos, pecheras y demás artículos deportivos. Este centro ubicado en los Altos de San Lorenzo, ciudad de La Plata, Buenos Aires, es un punto encuentro para la comunidad del barrio, brindando diferentes propuestas sociales, deportivas y culturales accesi-ble a todos. Si podés colaborar comunicate con Lucas al mail clubjuventudzonasur@

### Niñez y adolescencia

Pedido

Reconstruir hogar El Hogar La Casita del Milagro de Fundación Juguemos y Caminemos juntos se vio afectado por un incendio, para reacondicionarlo y que los niños puedan volver, réciben donaciones de pañales y leche en R. Caamaño 662 Villa Rosa, Local 59. (de 9 a 21 hs.). Colchones y muebles en Sgo. del Estero 65, Pilar centro; previo coordinar la entrega al WhatsApp 11-2743-3141 (Yoli) También necesitan comprar materiales de construcción. Unico alias para donar: MIA-YUDASUMA. Más información al mail: info@fundacionjugue mosycaminemosjuntos.org.ar. IG: @fjuguemosycaminemos-

# deportes

@caminoajerico

www.lanacion.com.ar

MÁS CONECTADOS QUE NUNCA.

¿Qué valorás de tu suscripción?





"Leer antes que nadie a mis

columnistas favoritos \*\*









ESCANEÁ EL CÓDIGO QR Y DESCUBRÍ LA PROPUESTA **EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES** 



LA NACION El valor de ser suscriptor